#### deportes

Mateo Carreras, el jugador de los Pumas que asusta a los rivales

Clave en el triunfo histórico contra los All Blacks, el wing es la pieza más respetada por los Wallabies.



#### Una cita con el arte, cargada de entusiasmo

-cultura

En la apertura para invitados especiales ya hubo ventas rutilantes, como la de una obra imponente de Marta Minujín. Página 20





# LA NACION

**JUEVES 29** DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El kirchnerismo cuestionó a García-Mansilla y puso más condiciones para votar a Lijo

CORTE. Exige más cargos en la Justicia para el sector que responde a la exvicepresidenta

fuertes críticas contra el catedrático Manuel García-Mansilla, quien se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia.

El tono furibundo de los cuestionamientos contrastó con la postu-

El kirchnerismo descargó ayer ra amable que había adoptado ese sector de la oposición la semana pasada, en la audiencia con el juez federal Ariel Lijo, el otro candidato del Gobierno para la Corte.

kirchnerismo le transmitieron nuevas condiciones al Gobierno para votar a favor de Lijo. Una es retirar

la candidatura de García-Mansilla y que lo reemplace un postulante elegido por la exvicepresidenta. La otra propuesta es apoyar a ambos, pero a cambio de un paquete de cargos pa-En el medio, los negociadores del rael kirchnerismo, que incluiría más miembros de la Corte en una eventual ampliación, la Procuración General y decenas de juzgados. Página 8 Página 9

Los senadores libertarios expulsaron a **Paoltroni** 

### El Gobierno le traspasa a la Ciudad 31 líneas de colectivos

TRANSPORTE. Sería "inminente", aunque lo decidió Economía de forma unilateral

El Gobierno decidió entregarle a la ciudad de Buenos Aires el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la avenida General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. Así, el gobierno nacional dejará de pagar una parte de los subsidios que todos los meses aporta para esa porción del transporte público de pasajeros.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que maneja Luis Caputo, y de la Ciudad anticiparon ayer a LA NACION que el traspaso sería "inminente". aunque admitieron que es una decisión unilateral del gobierno nacional, sin consultar la opinión de la administración porteña.

La medida no sería aceptada de manera "pacífica" por el gobierno de Jorge Macri, quien ayer también advirtió en declaraciones públicas que "sin subsidios las empresas [de transporte] van a colapsar". La pelea por la coparticipación está en el trasfondo de la discusión. Página 23

### Cayó el diputado acusado de pedofilia



seguridad — El diputado misionero Germán Kiczka fue detenido anoche en una localidad de Corrientes, donde se escondía en condición de prófugo desde la semana pasada, cuando la Justicia ordenó su captura y la Legislatura votó su desafuero. Kiczka está acusado de pedofilia y tráfico de pornografía infantil. Página 28

EL ESCENARIO

### Una economía atrapada por el cepo

Carlos Pagni -LA NACION-

Il cepo cambiario tiene atrapada a la economía. Y funcionarios. La posibilidad de que, desde una oficina estatal, se pueda determinar con discrecionalidad el precio de un producto estratégico como el dólar tiene virtudes narcóticas. Porque habilita también a controlar otras variables fundamentales. Por ejemplo, mantener baja la tasa de interés. El presidente Javier Milei y su equipo económico han caído bajo los efectos de esta pócima. Continúa en la página 12

### Tensión por la aparición de la SIDE en las causas de Macri

CONTRADICCIONES. Lainformación, publicada por LA NACION, sobre la consulta por parte de funcionarios de la SIDE en causas que involucran al expresidente Mauricio Macri se tradujo ayer en un fuerte revuelo político. El Gobierno aseguró que las consultas no apuntaban a presionar a Macri. Pero las explicaciones no satisficieron al macrismo, que dijo que recibió pedidos de disculpas del Gobierno. Página 14

#### A partir del domingo suben la luz, el gas y los combustibles

AJUSTE. Los servicios aumentarán un 4%; las naftas y el gasoil lo harán un 2,5%. Página 17

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

LA INICIATIVA ACTAS ABIERTAS, DE LA NACION, PARA ACCEDER A LOS RESULTADOS PUBLICADOS POR LA **OPOSICIÓN** 



#### Proceso irregular

Las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio dejaron al país y al mundo en vilo. En un proceso irregular, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, declaró a Nicolás Maduro ganador con el 51,9% (6,4 millones de votos). Sin embargo, el organismo nunca publicó las actas de votación, lo que desató un fuerte revuelo internacional: varios países se negaron a reconocer la victoria de Maduro y denunciaron un fraude electoral masivo.

La crisis venezolana | EL RECHAZO AL PROCESO ELECTORAL

# La oposición volvió a las calles contra el fraude y la represión del régimen chavista

María Corina Machado lideró la manifestación en Caracas: "lo que el régimen ha desatado es brutal, nunca antes visto", dijo sobre la persecución de Maduro; tercera citación para Edmundo González

CARACAS.-Miles de opositores venezolanos protestaron ayer contra el presidente Nicolás Maduro, que movilizó también a su base para celebrar su reelección hace un mes entre denuncias de fraude.

La líder opositora María Corina Machado acompañó la concentración en Caracas, la tercera a la que asistió desde que se declaró en la clandestinidad, el 1º de agosto. Llegó camuflada con un suéter negro, subió al camión que sirvió de tarima y tras su discurso salió en una moto.

"Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro", dijo Machado. "Logramos entender que es el momento de una nueva calle. Debemos protegernos y cuidarnos unos a otros. Lo que el régimen ha desatado es brutal, nunca antes visto", añadió, mientras los manifestantes cantaban "¡no tenemos miedo!".

"Tenemos que pensar lo que hemos hecho en este mes, es una etapa dura y lo sabíamos, pero cada día que pasa estamos avanzando, tenemos una estrategia robusta y está funcionando. Esta protesta es indetenible", añadió.

"Dicen que el régimen no va a ceder. Lovamos a hacer ceder, y ceder significa respetar la volunta dexpresada el 28 de julio", insistió.

El chavismo tuvo su propia movilización, que terminó en el palacio presidencial de Miraflores.

Maduro fue proclamado reelegido por las autoridades electorales y judiciales, ambas bajo el ala chavista, para un tercer mandato. El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró vencedor con el 52% de los votos, aunque sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa.

Elexdiplomáticoy candidato presidencial Edmundo González Urrutia no acudió a la marcha y permanece en la clandestinidad desde el 30 de julio, en la primera manifestación solo dos días después de la cuestionada jornada electoral.

ayer en su defensa y en defensa de la democracia venezolana. "El que se cansa pierde. Es importante mantener vivo el espíritu del 28 de julio, cuando salimos alegres para buscar un cambio", dijo por su parte Guillermo Ramírez, un estudiante de

21 años. "Han hecho de todo para arrodillarnos, pero no podrán".

"Edmundo ganó y Maduro perdió", expresó a su vez Zaida Mujica, de 59 años, mientras otra manifestante, María José de Castro, sostenía una pancarta que decía: "No somos oposición, somos gobierno".

La jornada de protesta transcurrió un día después de que Maduro nombrara al frente del Ministerio del Interior, responsable de las fuerzas de seguridad, a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, de línea dura. Cabello asumió la cartera 22 años después de ejercerla durante el gobierno del fallecido líder socialista Hugo Chávez, de quien fue compañero de armas en el fallido golpe de Estado de 1992.

De momento no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque Maduro pidió cárcel para ellos. Los responsabiliza de hechos deviolencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos -dos deellos, militares-, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos.

#### Citaciones

La Fiscalía abrió una investigación penal contra ambos. "Si mañana la Justicia determina que A, B, C, el que sea, debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado", advirtió Cabello en la marcha del chavismo.

González Urrutia será citado por tercera vez por la Fiscalía, que lo investiga por la presunta comisión de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público". Ya ignoró otros dos llamados.

La investigación se refiere al sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas, que dicen ser la prueba de que el candidato opositor ganó con más del 60% de los votos.

"Hay una tercera citación que enviaremos; son tres, como lo exige la jurisprudencia, una persona puede ser citada hasta un máximo de tres Los manifestantes se expresaban veces", dijo el fiscal general, Tarek William Saab. Si no se presenta esta vuelta, habrá "una acción correspondiente", añadió.

"El candidato investigado es llamado a dar explicaciones sobre el proceso en su contra, que también tiene que ver con su desobe-

diencia a la ley", afirmó el fiscal. Minutos después de la marcha, la oposición denunció la detención

del exdiputado Biagio Pilieri, que compartió tarima con Machado, y su hijo. Se produjo solo unas horas después del arresto de Perkins Rocha, abogado de la líder opositora. La Comisión Interamericana de

Derechos Humanos denunció en Washington, durante una sesión de la OEA, "la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política" poselectoral en Venezuela, donde ya son más de 100 los activistas detenidos.

"Las represiones actuales reflejan patrones ya observados por la comisión en las protestas de 2014 y 2017", dijo la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.

"¿Y qué vemos? En primer lugar, el uso arbitrario de la fuerza, que ha derivado en pérdida de vidas y heridos", afirmó, pero también "detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas", "persecución judicial y acoso contra personas percibidas como opositores, incluidos voluntarios electorales", "censura y restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica" y "obstáculos" a los defensores de derechos humanos.

Los cuestionamientos al régimen llegaban también desde una dirigente del Centro Lincoln, organización que ofició de veedora durante los comicios. Jennie Lincoln, jefa de la misión electoral Venezuela 2024. dijo durante un foro en Bogotá que "la transparencia del Consejo Nacional Electoral no existe".

El CNE tiene "la obligación de divulgar los datos oficiales de las 30.026 mesas", añadió Lincoln durante un foro en Bogotá, puesto que "tienen la información en varias formas, en forma digital por su voto electrónico y también papeles de las actas oficiales que salieron de cada mesa".

El Centro Carter, al principio elogiado por el chavismo, terminó enfrentado luego de que la organización aseguró que bajo los parámetros de electores internacionales esos comicios no podían ser considerados democráticos. •

Agencias AFP, AP y ANSA



María Corina Machado, ayer, liderando la manifestación en Caracas

## La CIDH acusa al gobierno de Caracas de "terrorismo de Estado"

Además de perseguir opositores, la dictadura "genera un clima de miedo e intimidación"

MIAMI. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ayer la implementación de "prácticas de terrorismo de Estado" que incluyen violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela como la represión, el arresto arbitrario y las desapariciones de manifestantes de la oposición que han salido a las calles a reclamar transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28

"Las manifestaciones han sido duramente reprimidas", expresó Roberta Clarke, presidenta de la CIDH al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la Organización

de los Estados Americanos (OEA). Todo esto sucede en un "contexto de absoluta impunidad" porque "los órganos de control responden al régimen y son parte de la estrategia represiva del Estado", dijo.

Al presentar su reporte Clarke dijo que al menos 23 personas han muerto por la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes en las protestas, todas ellas por disparos. Ocho de esas muertes, dijo, fueron atribuibles a las fuerzas militares v dos a la policía.

Desde el 22 de julio, indicó, organizaciones de la sociedad civil han registrado al menos 1672 detenciones, la mayoría de ellas de jóvenes que vi-

#### Actas Abiertas

LANACION lanzó la iniciativa Actas Abiertas, un mapa interactivo y abierto a la colaboración de la audiencia. El proyecto busca mostrar los resultados de cada centro de votación según los datos obtenidos de las actas publicadas en el sitio de la oposición para que la información electoral sea transparente y colaborativa.



ARIANA CUBILLOS/AP

ven en áreas urbanas muy pobres.

Describió algunos de los patrones que han repetido violaciones registradas hace ya una década, entre ellos el uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en muertos y heridos; arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas; persecuciones judiciales y acoso contra opositores y voluntarios electorales y censura y restricciones a la libertad de expresión.

"Aquellos que son acusados con cargos criminales experimentan violaciones al debido proceso", dijo Clarke al leer el informe. No se les permite elegir un abogado, sino que se les impone un defensor público y en el caso de los adolescentes no pueden comunicarse con sus familias, explicó.

Desde el 28 de julio se registraron al menos 108 casos de violaciones de libertad de expresión, entre ellos la detención arbitraria de periodistas y acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio, la cancelación de pasaportes, cierre de medios de prensa y confiscación de equipos y deportación de reporteros internacionales.

La Comisión, además, ha recibi-

do informes de detenciones arbitrarias en la calle para inspeccionar el contenido de dispositivos móviles y el uso de cámaras de vigilancia y drones de patrullaje, de acuerdo con el informe.

Estas prácticas "no solo tienen como objetivo la persecución de sectores específicos, sino que también generan un clima de miedo e intimidación entre la población venezolana", expresó Clarke.

El secretario general de la organización, Luis Almagro, recordó ayer que ya había solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) la imputación de cargos y órdenes de aprehensión "contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano".

Almagro, que describió a Maduro como "presidente de facto", expresó que "todo el sistema de justicia" de Venezuela "está dado para garantizar impunidad y perseguir" a la oposición.

"Todosin justicia, todo con impunidad", aseguró. "Lamentablemente el régimen se ha burlado, se ha reido de tantos", dijo Almagro. •

Agencias AP y DPA

El asesor de Lula, que hace de mediador en la crisis venezolana junto al gobierno colombiano, brindó detalles sobre sus gestiones

## Celso Amorim. "Tiene que haber una solución que acepten las dos partes"

Texto Naiara Galarraga Gortázar El País

SAN PABLO uando Luiz Inacio Lula da Silva regresó al poder, en 2023, el veterano diplomático Celso Amorim (Santos, Brasil, 82 años) volvió con él.

Amorim fue el ministro de Relaciones Exteriores durante los anteriores mandatos del izquierdista, cuando Brasil brilló como nunca en la escena internacional. Ahora moldea la política exterior como asesor especial del presidente y desde ese cargo impulsa, junto al canciller de su país y el de Colombia, un esfuerzo de mediación para que el gobierno de Venezuela y la oposición negocien una salida pacífica a la crisis abierta por la sospecha de fraude en las elecciones Celso Amorim del 28 de julio que dieron la victoria oficial al chavista Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica desde Brasilia, Amorim insiste en la firme apuesta por el diálogo.



 Mire, no hay una salida mágica. El presidente Lula intenta alentar, junto a otros, como el presidente [de Colombia, Gustavo] Petro, que haya un mínimo de entendimiento. Sabemos que es difícil, pero es el espíritu del acuerdo de Barbados [por el que pactaron las condiciones de las presidenciales]. Ahora, cuando las partes ni siquiera se hablan entre sí, es mucho más difícil. Nuestra tarea es seguir trabajando en conjunto con otros, especialmente con Colombia y México.

#### -¿Cómo describe el diálogo de Brasil-Colombia, por un lado, con el gobierno, por otro, con la oposición, en vista de que ellos no se hablan?

 No sé cómo evolucionará, pero, obviamente, nosotros no podemos reconocer la victoria del presidente Maduro sin ver las actas, pero tampoco podemos reconocer la alegada victoria de la oposición, porque de lo contrario estamos creando un precedente gravísimo. Por mucho que sean copia de las actas oficiales. Es un verdadero impasse. Por eso llegamos a plantear la hipótesis de unas nuevas elecciones. Lo importante es intentar mantener la puerta abierta para algún diálogo y entendimiento. Es difícil, pero creo que nos interesa a todos. No podemos volver a una situación como la de Guaidó [el opositor reconocido como presidente interino por decenas de países], que era una ficción. Lamentable que la UE lo reconociera.

#### -¿Cómo es ahora el diálogo con el gobierno de Maduro?

 Depende de ambos, tanto del gobierno como de la oposición. Estamos abiertos a escuchar argumentos, a buscar algún entendimiento. Peroyono puedo decidir la fórmula. Una hipótesis son unas elecciones, como una segunda vuelta. Si ambos dicen que ganaron con holgura, no deberían temer. Pero eso debería ser parte de un paquete que incluyera el respeto al per-

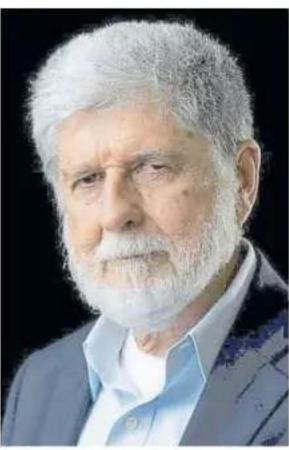

dedor en un sentido más amplio, amnistía, pero también el derecho a estar políticamente organizado y con capacidad de participar. Deberíamos ver esto incluso como una oportunidad para volver a tener un poco más de entendimiento nacional. Cada país es diferente, pero aquí, en Brasil, también tuvimos que aliarnos con personas que no piensan exactamente como nosotros. Es parte de la democracia, no es injerencia. No vamos a imponer nada.

#### -¿Cree que el gobierno ha respetado lo acordado en Barbados?

 Noquieroseñalarsoloalgobierno. El entendimiento es entre ambos. Venezuela debe ser un país soberano, independiente, con partidos con posiciones diferentes en el que el proceso [electoral] sea respetado. No podemos perder de vista que el año que viene habrá elecciones parlamentarias, a gobernador... Hace 20 años tuvimos una crisis similar, cuando la derecha dirigió un golpe contra el presidente Chávez, golpe que el gobierno de derecha de España reconoció. La solución fue crear un grupo de amigos, tanto de izquierda como de derecha, para garantizar que el referéndum revocatorio previsto en la Constitución se realizase. El intervalo era de un año. Ahora el calendario no ayuda. Hará falta imaginación, pero solo la hay con diálogo y voluntad de encontrar una solución.

#### -Pero pasó un mes desde la votación y Brasil, Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea... Nuestras posiciones no son idén-

ticas. -Lo sé.

 Hago esa distinción porque nosotros no estamos diciendo que el otro [el opositor Edmundo González Urrutia ganó.

-Ustedes no lo reconocen como vencedor de los comicios, a diferencia de Estados Unidos, la UE y algunos países latinoamericanos.

-No es un detalle. Nosotros, Colombia y México, los tres mayores países de América Latina.

-Pero todos están de acuerdo en exigir las actas oficiales mesa por mesa para verificar si Maduro ganó. Las

#### reclaman hace un mes y nada.

-Busquemos un entendimiento porque tampoco veo factible decir que el otro candidato ganó. Quizá todavía muestran las actas [oficiales]. Supongamos que tampoco llegan en la fecha que determinó el Supremo, ¿entonces qué? Necesitamos encontrar una solución, crear una especie de grupo de facilitadores que dialogue con uno, luego con el otro, para encontrar una solución que incluya el levantamiento de sanciones. La Unión Europea cometió un error grave al no suspender las sanciones, habría sido el principal observador internacional porque el Centro Carter no tiene suficientes medios. Me pareció arrogante que la UE mantuviera las sanciones. Y perdió las condiciones de ejercer de observador.

#### -¿Cuál es el próximo paso, la prioridad de Brasil?

-Conversar con todos. Tiene que calar la idea de que necesitamos encontrar una solución aceptada por ambos, aunque no sea ideal para uno u otro.

#### -¿Quién pone más trabas?

-Cuando Lula sugirió nuevas elecciones, ambas partes lo rechazaron. Eso demuestra que es bien imparcial. Siempre será Venezuela la que decida. Ahora, si quiere tener una buena convivencia internacional, tendrá que tener en cuenta las opiniones de otros países. No es intervenir. Brasil y Colombia no amenazan con nada, no dicen que van a romper relaciones.

#### -Y si llega el 10 de enero, la toma de posesión de Maduro, y persiste el bloqueo. ¿Brasil reconocerá un tercer mandato de Maduro?

 Nuestra doctrina de derecho internacional es reconocer Estados, no gobiernos. No quiere decir que te gusten o no, pero tienes que mantener relaciones. Además, enero está muy lejos y nuestra esperanza es que podamos encontrar un camino aceptable para ambos, aunque no sea quizá la solución definitiva.

#### -Mientras, en Venezuela, cada día hay decisiones. La Fiscalía acusa a González Urrutia de conspirar y lo ha citado. ¿Eso es un obstáculo?

-La nota de Brasil y Colombia dice que estamos contra los actos de violencia y represión.

#### -¿Le preocupa un estallido de violencia a gran escala?

-Ese riesgo siempre existe. Por eso consideramos que mientras haya una posibilidad de entendimiento no podemos abandonar esa hipótesis. Es muy complejo. Crear el grupo de amigos hace 20 años tampoco fue fácil, ni obvio. El presidente [Hugo] Chávez quería que fuera un grupo de amigos de Chávez. Y el presidente Lula le dijo no, tienen que ser amigos de Venezuela, para construir una reconciliación nacional respetando las diferencias. Tampoco podemos olvidar que Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, es un peón en el juego geopolítico mundial. © El País, SL

### La invasión rusa | LA CONTRAOFENSIVA DE UCRANIA



Civiles ucranianos evacuados en las cercanías de Pokrovsk ante el avance ruso en el Donbass

DIEGO HERRERA CARCEDO/GETTY

## Rusia aún no despeja Kursk y se obsesiona con el Donbass

A pesar de su abrumador poder de fuego, hace semanas que Moscú no expulsa a las tropas ucranianas de vuelta a su territorio; el Kremlin mantiene sus prioridades en el este ucraniano

#### Lara Jakes y Eric Schmitt THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK .- La lluvia de fuego que descargó Rusia sobre Ucrania en estos últimos dos días, con cientos de misiles y drones explosivos, fue una cruenta evidencia del perdurable poderio militar de Moscú.

Sin embargo, con todo ese poder de fuego Rusia sigue sin recuperar la pequeña porción de territorio de la región de Kursk que Ucrania ocupó a principios de mes. Y anteayer las fuerzas del Kremlin enfrentaron embates de los soldados ucranianos para avanzar sobre la región rusa de Belgorod.

Las razones exactas que explican el fracaso de Rusia en repeler la mayor incursión extranjera en su territorio desde la Segunda Guerra Mundial no responden solo a la escasez de tropas o de información de inteligencia sobre el campo de batalla, sino también a que el Kremlin tiene otras prioridades, dicen los expertos militares y funcionarios occidentales.

Aunque la ofensiva ucraniana sobre Kursk los tomó por sorpresa, los rusos siguen más interesados en capturar Pokrovsk, una ciudad que funciona como nodo logístico en la región del Donbass, en el este Lenta defensa de Rusia de Ucrania, y los líderes militares del Kremlin se muestran reacios a retirar tropas de ese frente, señalan los funcionarios occidentales y los expertos militares.

"El objetivo de mínima de la ofensiva rusa de este verano boreal es la toma de Pokrovsk", dice el coronel Markus Reisner, supervisor de entrenamiento de la academia militar de Austria, que sigue de cerca la guerra en Ucrania.

Los funcionarios occidentales dicen que en las tres semanas transcurridas desde la invasión ucraniana de Kursk, los avances lentos pero constantes de Rusia cerca de Pokrovsk se han incrementado.

Y en ese avance sostenido hacia Pokrovsk, dice Reisner, "el impulso de los rusos no parece debilitado por ningún redespliegue o traslado de sus fuerzas".

Do todos modos, Rusia sí ha empezado a responder en Kursk, con una reciente movilización de miles de tropas y amenazas de represalias.

"La incursión ucraniana tuvo un efecto de shock en los rusos", dijo el 15 de agosto Christopher G. Cavoli, general del Ejército norteamericano y máximo comandante militar de la OTAN.

Sin embargo, añadió Cavoli, "esto no va a durar para siempre. Los rusos van a reagruparse y reaccionarán en consecuencia".

Los funcionarios y los expertos militares dicen que en Kursk los rusos no tenían ni la cantidad de soldados ni la experiencia necesaria para montar una defensa rápida

cuando vieron llegar a las tropas ucranianas, que invadieron la frontera el 6 de agosto. Y los soldados rusos que efectivamente lucharon con los ucranianos no tenían ni suficientes armas ni equipamiento bélico para contrarrestar la invasión.

La información de inteligencia proporcionada por los aliados occidentales le permitió a Ucrania tener una imagen más clara de dónde estaban ubicadas las tropas rusas en la región, y así decidieron qué objetivo se podía capturar sin que ofreciera mucha resistencia, señala Nikolai Sokov, un exdiplomático rusoy soviético, actual miembrodel Centro de Viena para el Desarme y la No Proliferación.

En este momento, las fuerzas ucranianas controlan alrededor de 100 localidades de la región de Kurskyhan capturado a casi 600 efectivos rusos, según señaló anteayer el general Oleksandr Syrskyi, máximo comandante militar de Ucrania, cifras que no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Pero ahora la idea de Rusia parece ser una confrontación fronteriza con Ucrania a largo plazo, según un análisis de Janes, una firma de inteligencia en materia de defensa. La respuesta de Moscú, concluye el análisis, "ha sido algo lenta, pero metódica y exhaustiva".

En Kursk, Rusia desplegó helicópteros de ataque y recientemente aumentó sus descargas de artillería

contra las tropas ucranianas en la región, señala Sokov.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante las 24 horas previas en Kursk habían muerto 400 soldados ucranianos y habían sido destruidas 30 piezas de equipo militar de las fuerzas de Kiev. Esa afirmación tampoco pudo ser verificada de forma independiente, pero en otras declaraciones Syrskyi reconoció que Rusia ha desplegado 30.000 soldados en la zona y que día a día iban llegando más.

#### Cálculos

Las fuerzas desplegadas por Rusia en Kursk son mayormente unidades de reserva y tropas áreas del sur y nordeste de Ucrania, y no provienen del principal avance de Moscú hacia Pokrovsk.

Los funcionarios norteamericanos estiman que para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk Rusia necesita al menos 50.000 soldados.

Pero Reisner dice que los refuerzos enviados por los rusos "ya han frenado notablemente" el impulso de Ucrania en la región que ocupó recientemente.

Y Rusia parece haber llegado a la conclusión de que desviar suficientes recursos para repeler por completo la invasión de un área tácticamente insignificante como Kursk no es la mejor forma de usar su poder de fuego, especialmente porque obliga a Ucrania a gastar

sus propios activos para mantener

el territorio que ha tomado. "Si tiran todo lo que tienen en Kursk, están siendo funcionales al juego de los ucranianos", señala Sokov.

#### Riesgos de daños colaterales

Con su intenso bombardeo de Ucrania de esta semana, Rusia ha demostrado que le sobran misiles y drones de ataque para devastar a las tropas ucranianas que ingresaron en su territorio, suponiendo que Moscú actualmente tenga los datos de inteligencia militar para determinar exactamente dónde atacar.

Pero Sokov dice que Rusia probablemente no quiera perjudicar a sus propios ciudadanos con una respuesta de "tierra arrasada" en Kursk. "Siempre y cuando pueda evitarlo, tal vez el Kremlin quiera ser un poco más selectivo con sus objetivos", señala Sokov.

También es posible que Ucrania esté reteniendo parte de su poder de fuego en caso de decidir lanzar un segundo ataque sorpresa. Algunos blogueros militares rusos han instado a Moscú a no enviar refuerzos importantes a Kursk, ya que Rusia podría quedar vulnerable en otras partes, señala Dara Massicot, miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, con sede en Washington.

El coronel Reisner dice que el objetivo de los ataques aéreos rusos que llovieron esta semana sobre Ucrania probablemente sea desviar la atención mundial de la humillación que sufrieron con la incursión ucraniana en Kursk.

Pero Rusia ya dejó muy claro que hará tronar el escarmiento.

"Esas acciones hostiles no pueden quedar sin respuesta apropiada", dijo el lunes pasado a los periodistas el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov. "Definitivamente. habrá una respuesta". •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 5

### Tras una inspección, Moscú le reclamó al OIEA "más objetividad"

El jefe de la agencia, el argentino Rafael Grossi, dijo que hay "riesgo de accidente" en la planta Kurchatov

MOSCÚ.- En medio de los combates cruzados suscitados en los últimos días, Rusia manifestó ayer que quiere que el organismo de control nuclear de la ONU, dirigido por el argentino Rafael Grossi, adopte una postura "más objetiva y clara" en materia de seguridad nuclear, un día después de que el jefe de la agencia visitara una planta rusa próxima al lugar donde Ucrania realizó una incursión en el país.

Luego de la inspección en la central Kurchatov, Kursk, Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), manifestó que "existe riesgo de accidente atómico y la situación es grave".

El titular del OIEA afirmó que había inspeccionado los daños causados por un ataque de un dron, pero no dijo quién era el resprensa explicó que la instalación es extremadamente frágil porque "a diferencia de la mayoría de las centrales nucleares modernas carece de una cúpula de contención que pueda ofrecer protección en caso de ataque con drones, misiles o artillería".

Asimismo, afirmó que el emplazamiento sigue funcionando en la actualidad en condiciones muy próximas a las normales, pero que esto significa que la situación en cuanto a su seguridad es tan cerca de un punto de contacto aún más grave.

Según la agencia de noticias estatal RIA, la vocera de la cancillería de Rusia, Maria Zakharova, declaró en una entrevista que Moscú quería que el OIEA se pronunciara más claramente sobre cuestiones de seguridad nuclear, aunque negó que estuviera exigiendo que el organismo adoptara una línea prorrusa. "Vemos tanto las evaluaciones como el trabajo de esta estructura[elOIEA], peroqueremos una

expresión más objetiva y clara de la posición de esta estructura", dijo Zakharova. "No a favor de nuestro país, no a favor de confirmar la posición de Moscú, sino a favor de los hechos con un objetivo concreto: garantizar la seguridad y prevenir el desarrollo de un escenario por un camino catastrófico, al que el régimen de Kiev está empujando a todo el mundo".

Ucrania no respondió a las acusaciones rusas de que atacó la planta en la región de Kursk, cerca de donde sus fuerzas lanzaron una incursión por sorpresa el 6 de agosto. Los combates tuvieron lugar a unos 40 km de la instalación.

Ante la pregunta de un periodista en conferencia de prensa acerca de si condenaba los daños causados por los drones como una "provocación nuclear" por parte de Ucrania, Grossi respondió: ponsable. En una conferencia de "Una vez más, señalar con el dedo es algo que yo, como director del OIEA, debo tomarme muy en serio. Pero es obvio que no se puede separar lo que hemos visto aquí de la reciente actividad militar que hemos visto".

> El OIEA instó a ambas partes a lo largo de los 30 meses de guerra a abstenerse de combatir en los alrededores de las centrales nucleares para evitar un incidente catastrófico.

> "Una central nuclear de este tipo ofrente militar es algo extremadamente grave", declaró Grossi tras visitar esa central.

> También indicó que pudo visitar "las partes más importantes" de la planta, que se encuentra a menos de 50 kilómetros de la línea de frente. "Puede parecer algo simple y de sentido común: no ataquen una central nuclear", rogó Grossi. •

Agencias Reuters y AFP

### El CEO de Telegram, libre y sin poder dejar Francia

PARÍS.-La Justicia de Francia dejó en libertad ayer al director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, después de cuatro días de interrogatorio tras ser detenido por acusaciones de que la plataforma es utilizada para actividades ilegales. Durov fue liberado a condición de depositar una fianza de 5 millones de euros, de presentarse dos veces por semana en la comisaría y de no abandonar Francia.

Durov fue arrestado el sábado en el aeropuerto Le Bourget, en las afueras de París, como parte de una investigación judicial abierta el mes pasado que involucra 12 presuntas infracciones penales. Al multimillonario, de 39 años, se lo acusa de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada. La compañía, que cuenta con 900 millones de usuarios, aseguró que "cumple las leyes de la Unión Europea" y que "es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos".

"Un juez de instrucción puso fin a la custodia policial de Durov y lo llevará ante el tribunal para una primera comparecencia y una posible acusación", dijo un comunicado de la fiscalía de París.

Otras acusaciones contra Durov incluyen que su plataforma está siendo utilizada para material de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, fraude y complicidad en transacciones del crimen organizado, y que Telegram se negó a compartir información o documentos con los investigadores cuando lo exigía la ley.

Telegram se posicionó como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios, defendiendo la confidencialidad.

Agencias AFP, Reuters y DPA

### Israel lanzó en Cisjordania su mayor ofensiva desde el ataque de Hamas: 10 muertos

**OPERACIÓN.** Convoyes blindados entraron en cuatro ciudades y dos campos de refugiados; la ONU suspendió actividades en Gaza



Soldados israelíes desplegados en el campo de refugiados Nur Shams, Cisjordania

JAAFAR ASHTIYEH/AFP

JERUSALÉN.- El Ejército israelí lanzó ayer su mayor ofensiva en la Cisjordania ocupada desde el pasado 7 de octubre, con una "operación antiterrorista" en cuatro localidades y dos campos de refugiados durante la cual eliminó, según su reporte, a 10 combatientes.

La violencia en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, se incrementó desde el inicio del conflicto de Gaza, hace diez meses, luego de la letal incursión en Israel de milicianos de Hamas.

La operación de ayer se realizó con convoyes blindados en las ciudades de Jenin, Nablus, Tubas y Tulkarem, y contra dos campos de refugiados.

Las fuerzas israelíes indicaron que "eliminaron a 10 terroristas" y la Media Luna Roja palestina cifró también en 10 el número de palestinos muertos, añadiendo que hubo 15 heridos.

Según Hamas, tres muertos en el campo de refugiados de Jenin son miembros de su brazo armado.

La ONU advirtió que esta operación "corre el riesgo de agravar seriamente una situación ya catastrófica".

"Israel, como potencia ocupante, debe cumplir sus obligaciones según el derecho internacional", declaró la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.

"La destrucción es enorme. Atacaron infraestructuras en el campo de Nur Shams, destruyeron la red de agua y alcantarillas", señaló Hakim Abu Sariyeh, empleado municipal de Tulkarem.

"El Ejército [israelí] destruyó la red de infraestructura del campo de Nur Shams (...). Está claro que tienen un plan que apunta (...) a todos los campos de Cisjordania", declaró el gobernador de Tulkarem, Mustafa Taqataqa.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, más de 650 palestinos murieron en Cisjordania ocupada

por acciones del Ejército o de colonos israelíes, según un recuento con base en datos de la Autoridad Palestina, que administra parcialmente esa región.

Del otro lado, al menos 20 israelíes murieron en ese territorio, entreellos soldados, atacados por palestinos o en operaciones militares, según datos oficiales israelíes.

#### Anexar Cisjordania

Un vocero del Ejército israelí relativizó la importancia de la operación de ayer, indicando que no era "muy diferente ni especial" respecto de otras anteriores.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, señaló que se buscaba "desmantelar las infraestructuras terroristas iraní-islamistas" en Cisjordania.

El movimiento palestino Jihad Islámica, aliado de Hamas, denunció una "guerra abierta por parte del ocupante" israelí, a fin de "imponer una nueva situación en el terreno para anexar Cisjordania".

En tanto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra colonos israelíes en Cisjordania e instó a Israel a luchar contra estos grupos "extremistas".

"La violencia de los colonos extremistas en Cisjordania provoca un intenso sufrimiento humano, daña a la seguridad de Israel y compromete las perspectivas de paz y de estabilidad", declaró el vocero del Departamento de Estado. Matthew Miller.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó esa iniciativa. "Israel considera muy grave la imposición de sanciones contra ciudadanos israelíes. La cuestión es objeto de intensas discusiones con Estados Unidos".

El Ejército israeli admitió que había fracasado en impedir el ataque por un centenar de colonos judíos de una aldea palestina el 15 de agosto, en un incidente que generó protestas internacionales.

El general de división Avi Bluth calificó ese ataque contra la aldea de Jit, que dejó un muerto, de un "acto terrorista muy grave" e indicó que el caso "no se cerrará hasta que los autores comparezcan ante la Justicia".

En tanto, en Gaza, la Defensa Civil dio cuenta de al menos 12 muertos en nuevos bombardeos en el centro y el sur.

El Programa Mundial de Alimentos anunció la suspensión "hasta nuevo aviso" de los movimientos de su personal en Gaza, luego de que uno de sus vehículos fue alcanzado anteayer por disparos israelíes.

"Es totalmente inaceptable", declaró en un comunicado Cindy McCain, directora de esa agencia de la ONU, al confirmar el "último de una serie de incidentes inútiles vinculados con la seguridad que han puesto en peligro la vida de nuestros equipos en Gaza".

El conflicto en Gaza comenzó luego del ataque de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel, que terminó con la muerte de 1199 personas, en su mayoría civiles.

Los milicianos secuestraron además a 251 personas, de las cuales 105 continúan en Gaza, incluidas 34 que los militares israelíes declararon muertas.

En respuesta, Israel prometió destruir a Hamas y lanzó una ofensiva que ya ha dejado 40.534 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

Los países mediadores entre Israely Hamas-Qatar, Egiptoy Estados Unidos–tratan de lograr una tregua y la liberación de rehenes a cambio de palestinos presos en Israel.

Una delegación israelí llegó ayer a Doha para mantener conversaciones de "nivel técnico" con los mediadores, según una fuente cercana a las negociaciones. •

Agencias AFP y DPA



El fiscal Ambrogio Cartosio reveló detalles de la investigación del naufragio

JONATHAN BRADY/GETTY

## "Salvé a quien pude, no me escapé": la defensa del capitán del supervelero

TALIA. El neozelandés James Cutfield no habló en el interrogatorio como imputado por la tragedia; dos tripulantes son investigados

Elisabetta Piqué
CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— Otros dos miembros de la tripulación del Bayesian fueron imputados ayer por naufragio culposo y homicidio múltiple culposo y se sumaron a una investigación que ya caía sobre James Cutfield, el comandante del velero de lujo que se hundió el 19 de agosto pasado frente a las costas de Sicilia, y quien habló sobre la tragedia.

La fiscalía de Termini Imerese, que investiga el desastre, en el que murieron siete personas –entre ellas, el dueño del supervelero, el magnate británico Mike Lynch–, decidió sumar al registro de los indagados al oficial de máquina Tim Parker Eaton, de 56 años, y al marinero del puente, Matthew Griffith, de 22, ambos británicos.

Mientras al comandante neozelandés se lo acusa de no haber tomado las medidas necesarias para evitar el desconcertante naufragio de la embarcación –que ocurrió en la madrugada, en medio de una violenta tempestad que incluyó vientos huracanados y una tromba marina–y de no haber socorrido a sus 12 pasajeros, a Eaton se le incrimina no haber activado los sistemas de cierre de los portones de la lujosa embarcación.

Este "olvido" provocó la inundación de la sala de máquinas y un apagón, y después, el naufragio de todo el velero, una joya náutica de más de 50 metros, con un mástil de aluminio de 75 metros, considerada "inhundible" por sus constructores.

Griffith, por su parte, según los fiscales no habría advertido sobre la tormenta de lluvia y viento que se avecinaba.

#### Silencio

El capitán del Bayesian, de 51 años, anteayer ejerció su derecho a no responder en el primer interrogatorio como imputado. Al parecer, optó por el silencio no solo porque sus abogados así se lo aconsejaron porque aún no decidieron la línea defensiva a seguir, sino porque está destrozado anímicamente.

"Salvé a quien pude, no me escapé", suele repetir, desesperado, Cutfield, según allegados citados por el diario milanés Corriere della Sera, que destacaron que para él lo peor de todo es ser acusado de haber abandonado a sus pasajeros y ser comparado con el tristemente célebre Francesco Schettino, el excapitán del crucero Costa Concordia, que se hundió en enero de 2012.

Diversos medios italianos, en efecto, rebautizaron en los últimos días a Cutfield como Schettino, excapitán napolitano que fue condenado a 16 años de cárcel por el naufragio de la nave.

A todas luces muy distinta, la tragedia del Costa Concordia, que provocó 32 muertos, tuvo lugar en la noche del 13 de enero de 2012 ante las costas de la Isla del Giglio, frente a la región de Toscana.

Entonces, el inmenso crucero, que llevaba a 4000 personas, se acercó demasiado a la costa para hacer el denominado "inchino", es decir, la "reverencia", un peligroso saludo que de noche implica un impactante espectáculo de luces para quienes están en tierra firme, así como un spot publicitario para las compañías navieras.

Fue entonces cuando ese gigante del mar chocó con un escollo -perfectamente señalado en los mapas náuticos- que cortó como si se tratara de un abrelata el casco de la nave.

Shettino, que para algunos testigos estaba borracho la noche de la tragedia y era acompañado por una joven bailarina moldava, saltó entonces a la fama al trascender un audio en el cual, durante las operaciones de salvataje, otro comandante de la guardia costera le gritaba enérgicamente que volviera a subirse a bordo ("¡vuelva a bordo, carajo!", en italiano, "vada a bordo, cazzo!"). Desde entonces, fue apodado "el capitán cobarde".

Al parecer, Cutfield rechaza

cualquier comparación con él: el Bayesian, que se encuentra hundido a 50 metros de profundidad, en el fondo del mar, intacto, no es el Costa Concordia, y él no es Schettino, se encarga de aclarar.

"El capitán James, postrado, repite una y otra vez que no abandonó a nadie y que hizo todo lo posible para salvar a todos, los miembros de la tripulación y los pasajeros. Y que en un determinado momento el agua había invadido todo y se había vuelto imposible entrar al velero, que se estaba hundiendo", escribió el Corriere della Sera.

#### Víctimas

En el naufragio, ocurrido frente al puerto de Porticello, cerca de Palermo, además de Lynch, considerado el "Bill Gates británico", murieron su hija Hannah, de 18 años; su amigo Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley, y su esposa, Judith Elizabeth Bloomer; su abogado Chris Morvillo, y su mujer, Neda Morvillo, y el chef, Thomas Recaldo.

Si bien este último intentó salir a cubierta –fue el primer cuerpo recuperado por los socorristas a pocas horas de la tragedia—, todos los demás pasajeros fueron hallados por buzos días más tarde atrapados en el interior del casco de la embarcación, que, según se reconstruyó, se hundió en 16 minutos de terror, que culminaron a las 4.06 de la madrugada del lunes pasado.

Como no hay medidas cautelares en su contra, Cutfield no tiene impedimentos legales para dejar el país, algo que podría hacer en las próximas horas, no bien obtenga una nueva copia de sus documentos, que, como el Bayesian, también quedaron en el fondo del mar.

El comandante regresará a su casa de Mallorca, donde vive junto a su esposa, Cristina, que viajó a Sicilia para acompañarlo en lo que parece ser el peor momento de su vida. •

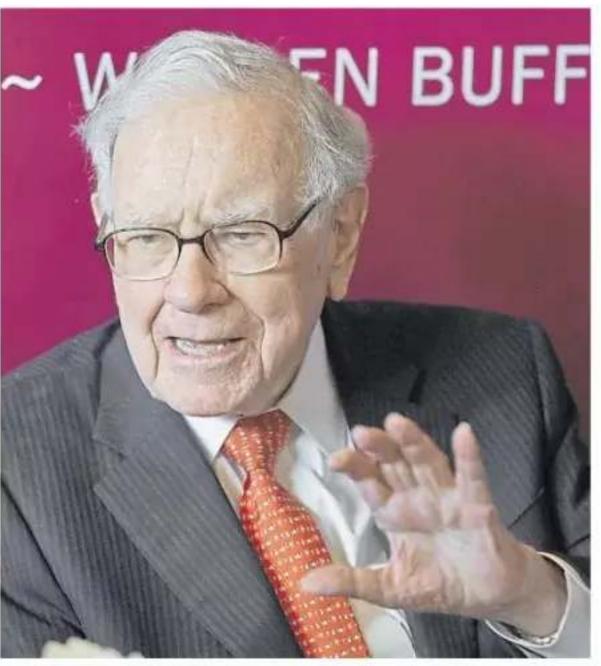

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway

NATI HARNIK/AP

### El conglomerado de Buffett supera el billón de dólares

**EE.UU.** Es la primera firma del país en lograr esa capitalización al margen de las tecnológicas

NUEVA YORK.—El conglomerado Berkshire Hathaway, del multimillonario inversor Warren Buffett, superó ayer por primera vez una capitalización bursátil de un billón de dólares, y es la primera empresa norteamericana en lograr este hito al margen de los gigantes tecnológicos.

El grupo de Buffett se convierte en el octavo miembro de un club de empresas que superó este simbólico nivel de capitalización bursátil, y que integran además seis compañías tecnológicas y la petrolera Saudi Aramco.

Las acciones clase A de Berkshire Hathaway, que se revalorizan alrededor de un 27% en lo que va de año, subieron ayer más de un 1,2%, para cotizar en un máximo de 699.532,50 dólares, con lo que el valor bursátil de la firma superó el billón de dólares.

El impulso para superar esta marca vino del anuncio de la cesión de alrededor de 1000 millones de dólares de acciones de Bank of America.

Se trata de una nueva etapa del ascenso imparable de esta corporación, que se originó en una pyme textil de la que Buffet asumió el control en 1965, cuando era golpeada por la deslocalización de esa industria.

A lo largo de los años, construyó un gigante a fuerza de compras de otras empresas. Hoy es propietario de la aseguradora Geico, la compañía ferroviaria Burlington Northern Santa Fe (BNSF), la marca de ropa Fruit of the Loom y las baterías Duracell.

Los negocios operativos generaron 22.800 millones de dólares de beneficios en el primer semestre del año, un 26% más que en 2023.

Berkshire Hathaway también es un inversor mayor que posee el 21% del capital de American Express, 13% de Bank of America y 9% de Coca-Cola. El grupo acumuló últimamente reservas de liquidez en gran volumen, que a fines de junio alcanzaban los 277.000 millones de dólares.

Inspirado por su socio Charlie Munger, otro mito de Wall Street que lo acompañó desde 1978 hasta su muerte, en noviembre de 2023, Buffett adoptó un enfoque racional y desapasionado de los negocios, sustentado en una estrategia de largo plazo, a contramano de muchos inversores.

La filosofía de inversión de estos dos veteranos del mercado hizo escuela, a punto tal que Buffet es considerado uno de los gurús del capitalismo moderno y apodado el "oráculo de Omaha", la ciudad de Nebraska donde nació y reside.

Cada año, miles de personas llegan al lugar para escuchar la presentación de los balances del grupoy atender las reflexiones del empresario durante la asamblea general de Berkshire Hathaway.

#### Moderación

Entre 1965 y 2023, la acción de Berkshire Hathaway ganó 19,8% por año en promedio y casi 4400% en todo el período.

Pero a principios de año Buffett advirtió en su carta anual a los inversores de que es probable que los rendimientos más disparados sean cosa del pasado.

"Berkshire debería hacerlo un pocomejor que la media de las empresas estadounidenses y, lo que es más importante, debería operar con un riesgo materialmente menor de pérdida permanente de capital", escribió.

"Cualquier cosa más allá de 'ligeramente mejor', sin embargo, es una ilusión (...) No tenemos ninguna posibilidad de un rendimiento espectacular", añadió.

Buffett, que mañana cumplirá 94 años, cuenta con una fortuna estimada en unos 146.500 millones de dólares y aún controla alrededor del 15% de la firma, a pesar de haber donado miles de millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación de Bill y Melinda Gates.

El gurú de las finanzas sigue siendo el director general de la empresa. En 2021 nombró a un sucesor, Greg Abel, de 62 años, actual vicepresidente del grupo. •

Agencias AFP, DPA y Reuters

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO | 7

### Chile dijo que se violó su espacio aéreo y diputados acusaron a la Argentina

ALARMA. Anteanoche se activó la alerta y desplegaron dos F-5 en el sur del país; el gobierno de Milei negó actividades en la zona

SANTIAGO, Chile. – Chile desplegó anteanoche aviones de combate F-5 por una presunta violación de su espacio aéreo en el sur del país, en la zona de Punta Arenas. La ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmóque el gobierno de Gabriel Boric puso en marcha una investigación para esclarecer lo sucedido.

Según consignaron medios locales, a las 19 del martes se activaron los códigos y operaciones de protección del espacio aéreo chileno luego de que radares detectaron una incursión aérea no declarada. Fuentes de Defensa de Chile indicaron a LA NACION que hasta el momento no confirmaron el tipo de avión que habría circulado por la zona ni de qué nacionalidad era. "Se está llevando a cabo una investigación", se limitaron a informaron desde la cancillería de ese país.

Desdeel Ministerio de Defensa argentino, a cargo de Luis Petri, aclararon a la Nacion: "La Fuerza Aérea informa que la única actividad de vueloque se ejecutó el día 27 de agostofueun vuelo de LADE-Líneas Aéreas del Estado-con el sistema Twin Otter con las escalas y horarios que se muestran a continuación: despegado de GAL 1200; aterrizado en USU1340; despegado USU1405; aterrizado GRA 1455; despegado GRA 1535 y aterrizado GAL 1655".

"Es el único vuelo que tenemos de ese día. Sin vuelos de combate ni

Ingresa en: Inbienestar.com.ar

nada militar. Y fuera del horario que ellos dicen", concluyeron.

El hecho ocurrió a una altura de 3000 pies entre Monte Aymond y el estrecho de Magallanes. Tras la emisión de una señal de alerta, la Fuerza Aérea de Chile desplegó dos aviones F-5 para supervisar la zona, pero no encontraron aparato aéreo alguno.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aludió a la alerta disparada y comentó que el gobierno de Boric se puso en contacto con la Argentina por el episodio. Según consignó El Mercurio, la titular de la cartera confirmó que se detectó "el movimiento de una aeronave" y por eso se desplegó el operativo, pero que al llegar al lugar no había rastros.

"Tenemos que aclarar si fue una nave realmente, de qué tipo, puede haber sido privada, puede no haberlo sido, puede haber sido un avión, ria del gabinete de Boric. puede haber sido un helicóptero, todo eso tiene que ser parte de la investigación que se está llevando adelante", sostuvo, tras confirmar que Chile mantuvo contactos con la Argentina.

En tanto, la ministra Fernández confirmó: "Existió una alerta de tráfico aéreo no identificado, ante lo cual la Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos, despegando los aviones F-5en resguardo de nuestra soberanía. Posterior a eso se perdió el contacto con este tráfico aéreo y en este momento se está llevando



La Fuerza Aérea de Chile desplegó aviones F-5

adelante una investigación, que es lo que corresponde".

"Quiero decir para tranquilidad de toda la ciudadanía, que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde", sostuvo la funciona-

Tohá había añadido, en diálogo con Emol: "Se detectó el movimiento de una nave, no se sabe exactamente qué elemento, se actuó de acuerdo con los protocolos, un avión nuestro de la Fuerza Aérea fue a identificarlo, se perdió el contacto porque probablemente esa persona, o esa nave se alejó de nuestro espacio aéreo".

#### Reacción del Congreso

En tanto, el Congreso chileno tuvo una reacción firme sobre el evento y apuntó sus dardos contra la Argen-

El senador Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Defensa del Senado, sostuvo: "Es muy importante que se realice una investigación exhaustiva con el objetivo de cio aéreo chileno".

Desde la Cámara de Diputados, Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Defensa, criticó la actitud de la Argentina. "Lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados a hacer intromisión en nuestro territorio nacional y en nuestra soberanía. Me preocupa enormemente la actitud beligerante y poco amistosa de convivencia entre Argentina y Chile. Más allá de que se hayan activado los protocolos correctamente, con los F-5 de la Fuerza Aérea chilena respondiendo a la situación, es

necesario exigir a la Argentina que responda. No es la primera vez que ocurren estos hechos, y no podemos permitir que continúen. Como Estado chileno, debemos unirnos determinar la procedencia, a quién y demandar respuestas claras del pertenecía la aeronave involucrada gobierno argentino sobre lo que los y las razones de la violación del espa- motiva a sobrevolar nuestro territorio sin autorización ni previo aviso," enfatizó.

El diputado Christian Matheson, de la región de Magallanes, afirmó: "Se está haciendo recurrente la actitud de Argentina en cuanto a violar la soberanía nacional. Primero, con la instalación de paneles solares en nuestro territorio en el hito 1 de Tierra del Fuego a principios de año y ahora violando el espacio aéreo de nuestro país, situaciones que realmente dejaron de ser casuales". •

Agencia AFP y El Mercurio/GDA



Cimientos agradece a las siguientes Empresas y Fundaciones que acompañaron su Evento Anual "La educación como potencia" y apoyan sus programas:

Fundación para la promoción de la educación Alfredo Peralta | VISTA Aeropuertos Argentina | Axion Energy | Pan American Energy | Pinamar S.A. BBVA | Delta Asset Management | Duty Free Shop | Grupo Techint, Tenaris, Ternium, Techint Ingenieria y Construcción, Tecpetrol | YPF Antares Naviera | Grupo Asegurador La Segunda | Grupo Murchison | MEGAQM | Transportadora Gas del Norte

Banco Galicia | Instituto Natura | Salesforce | Banco Santander | Crédit Agricole | ExxonMobil | Pamsa | Bodegas y Viñedos Nicolás Catena | Cervecería y Malteria Quilmes

Adecoagro | Brandsight | CGC | EMpower | ExxonMobil | Faurecia Foundation | Ford Foundation | Google | Grupo Supervielle | JP Morgan | Karelsie | Karuna Foundation | L'Oréal Fund for Women | Louis Dreyfus Company | Motorola Solutions | Motorola Solutions Foundation | NRG | Panedile | TotalEnergies | Zurich | Z Zurich Foundation



🕜 🕧 🎯 @inbienestar

#### ¿YA REALIZASTE LA CAMPAÑA SOBRE LOS AIRBAGS TAKATA?

Ford Argentina S.C.A. les recuerda y convoca a los propietarios de los vehículos involucrados la necesidad de realizar inmediatamente el servicio correspondiente a las Campañas de Seguridad (17542, 18502 y 20532) y recomienda no utilizar el vehículo hasta tanto no se realice ese servicio en los vehículos involucrados: Ford Mondeo, S-Max y Ranger, cuyos números de chasis se encuentren en los rangos indicados a continuación:











| 040000000 |           | 2000 - 10 carrier - 11 kg | CC 12-74-5 A 64 | SHILE SHARE THE AREAN                     |
|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Modelo    | Origen    | Fecha de Fabricación      | Año Modelo      | Últimos 8 dígitos del número de Chasis    |
| Mondeo    | Bélgica   | 19/01/2007 at 31/07/2009  | 2007            | D**48616 a D**89346 y 7**10852 a 7**17907 |
|           |           |                           | 2008            | 8**00418 a 8**89987                       |
|           |           |                           | 2009            | 9**00269 a 9**89331                       |
| S-MAX     | Bélgica   | 28/02/2007 at 20/07/2009  | 2007            | 5**31642 y 5**34776                       |
|           |           |                           | 2008            | 8**04861 a 8**87950                       |
|           |           |                           | 2009            | 9**01543 a 9**80097                       |
| S-MAX     | España    | 22/12/2016 al 16/02/2017  | 2017            | H**08045 a H**63017                       |
|           |           |                           | 2005            | 5**50009 a 5**50709                       |
|           |           |                           | 2006            | 6**00036 a 6**99696                       |
|           |           |                           | 2007            | 7**12355 a 7**00393                       |
| RANGER    | Argentina | 04/10/2004 at 31/01/2012  | 2008            | 8**70990 a 8**85472                       |
|           |           |                           | 2009            | 9**78123 a 9**55057                       |
|           |           |                           | 2010            | A**44400 a A**25902                       |
|           |           |                           | 2011            | B**90390 a B**21109                       |
|           |           |                           | 2012            | C**00722 a C**99042                       |

Los asteriscos representan letras y números aleatorios, el control deberá realizarse utilizando el primer digito,

Existe la posibilidad que, en caso de ocurrir una colisión que resulte en el despliegue de los airbags delanteros, el inflador de airbag del conductor y/o pasajero de los vehículos involucrados se rompa debido a una excesiva presión interna. De ocurrir dicha rotura, podrían proyectarse fragmentos metálicos al interior del vehículo, pudiendo, en casos extremos, causar daños físicos graves, o incluso fatales, a sus ocupantes.

#### IMPORTANTE: Ford recomienda no utilizar el vehículo hasta que se realice la campaña.

Si bien no se han registrado incidentes de este tipo en el mercado local, Ford, en su compromiso con la seguridad y calidad de sus productos, procederá preventiva y gratuitamente al reemplazo del inflador de airbag del conductor y/o pasajero en los vehículos involucrados. El tiempo aproximadamente requerido para este trabajo es de 30 (treinta) minutos hasta 3 (tres) horas, pudiendo variar de acuerdo con el flujo de trabajo del Concesionario Ford al momento de la reparación.

Por cualquier consulta, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, por teléfono al 0800-888-3673, por mail a ateclien@ford.com o por WhatsApp al 11-3590-9236.

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### DEFINICIONES DE GARCÍA-MANSILLA OBJETADAS POR LA **OPOSICIÓN**

El kirchnerismo y otras voces opositoras, como Martín Lousteau (UCR), plantearon dudas sobre la exposición

#### Dolarización

"Quienes dijeron que era inconstitucional obturaron una discusión sobre un tema importante y desecharla de plano no fue correcto, sobre todo cuando los argumentos a los que apelaba no eran argumentos necesariamente atendibles", planteó García-Mansilla.

#### La renovación de la Corte | AUDIENCIA PÚBLICA EN LA CÁMARA ALTA

# El kirchnerismo cuestionó a García-Mansilla y dejó en claro que no apoya su pliego

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral se manifestó contrario a las reelecciones indefinidas; confirmó que el asesor Santiago Caputo le propuso la postulación



El catedrático Manuel García-Mansilla, ayer, en la audiencia del Senado por su postulación a la Corte Suprema

HERNÁN ZENTENO

#### Delfina Celichini

LA NACION

En medio de un clima enrarecido por las internas en el oficialismo y en el kirchnerismo, el catedrático Manuel García-Mansilla se presentó ayer ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación a la Corte Suprema de Justicia, cargo para el que fue propuesto por el presidente Javier Milei. Se expresó en contra de las reelecciones indefinidas y, en lo relativo al aborto, sugirió separar la penalización de la legalización. También se refirió a una eventual dolarización en el país. La audiencia duró cerca de siete horas.

Sobre su vinculo con la Casa Rosada, indicó que la nominación para ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia se lo ofreció el asesor presidencial Santiago Caputo, y dijo: "No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono". García-Mansilla precisó, además, que el vínculo con el Poder Ejecutivo lo lleva actualmente con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el Ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona.

A diferencia del tono amable que mostraron con el juez federal Ariel Lijo -el otro candidato del Poder Ejecutivo para integrar la Corte-, los senadores del kirchnerismo lanzaron fuertes objeciones a García-Mansilla. De hecho, el rionegrino Oscar Parrilli (Unión por la Patria) lo acusó de tener un "marcado sesgo antiperonista y liberal". "Usted no es un juez independiente, es un juez que viene a defender a un sector político, que es el macrismo, para que tenga una mayoría automática en la Corte", le achacó Parrilli al nominado. Además, le pidió que se expidiera sobre la posibilidad de excusarse en el caso en que le toque revisar el expediente de algunas de las empresas petroleras para las que trabajó.

"En los casos que corresponda que me excuse, lo voy a hacer", respondió García-Mansilla a la pregunta de Parrilli. Destacó además que publicó trabajos académicos en los que criticó la proscripción del

peronismo, así como la prohibición de utilizar símbolos justicialistas. Y sumó: "Cuestioné la ampliación de la Corte en el gobierno de Arturo Frondizi".

La postura combativa contra el candidato se repitió entre los principales referentes kirchneristas. Este bloque cuenta con 33 de los 72 senadores, fundamentales para que los nominados logren reunir los dos tercios de los votos que la Constitución exige para convertirse en juez

de la Corte. El radical Martín Lousteau (CA-BA) se sumó al examen minucioso de García-Mansilla, a quien interrogó sobre su postura sobre el cambio climático, cuestiones de diversidad y género, una posible dolarización de la economía y su concepción sobre el control de los decretos de necesidad y urgencia. "Me llama mucho la atención que el cargo no se lo haya ofrecido el Presidente, sino un monotributista que no es funcionario público", señaló el titular del Comité Nacional de la UCR sobre el ofrecimiento de Caputo.

El académico también se refirió

a su postura sobre pagar Ganancias o no. Fue tras una pregunta de Parrilli, sobre la que destacó que trabaja en el ámbito privado desde hace muchos años, por lo que ya paga este tributo. Indicó que no tiene "ningún inconveniente" en seguir abonándolo. Actualmente, solo son alcanzados por este impuesto los magistrados que ingresaron al Poder Judicial después de 2017.

Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) interrogó al candidato sobre su postura sobre el protocolo antipiquetes, que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Como está judicializado, no puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable", respondió García-Mansilla. La senadora kirchnerista también le pidió una definición sobre "el negacionismo" y le consultó si los delitos cometidos en la década del 70 son prescriptibles. "Entiendo que sí", dijo el postulante. La consulta se da un día después de que la vi-

cepresidenta Victoria Villarruel comunicó que está dispuesta a reabrir las causas contra Montoneros.

Si bien García-Mansilla habló de "respetar el federalismo", también indicó que "la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno". Sobre el aborto, destacó que ve "un conflicto entre normas de distintas jerarquías" y dijo que se tiene que "considerar la dimensión humana en juego".

La definición sobre la reelección la dio como respuesta a una pregunta del senador formoseño Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), quien cuestionó la permanencia en el poder del gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, que lleva 32 años al frente de Formosa, "Ya se fueron 120.000 formoseños, es la Venezuela argentina", indicó Paoltroni, que precisó que en Tierra del Fuego está la segunda comunidad formoseña más grande del país. "Son los exiliados del feudo de Gildo Insfrán", sentenció.

"Hay que respetar el federalismo, que está en la Constitución nacional", señaló el postulante a ocupar un lugar en el máximo tribunal de Justicia. También consideró que el control de las constituciones provinciales lo debe hacer el Poder Judicial local. No obstante, sumó: "El régimen republicano se creó para combatir las monarquías y la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno".

Respecto del aborto, el catedrático estimó que para analizar este tema "se debería separar entre legalización y penalización". "Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando", consideró. Y explicó: "Hay 13 constituciones provinciales que consideran el derecho a la vida y habría que hacer un análisis de compatibilidad con esas constituciones", para agregar, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene fuerza de ley: "Veo un conflicto entre normas de distintas jerarquías".

#### Dolarización

Al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral se lo interrogó sobre su posición respecto de la dolarización. La pregunta la hizo el senador porteño Martín Lousteau (UCR), que consultó sobre su análisis constitucional. Como respuesta, García-Mansilla subrayó que, como académico, una de sus funciones es "contribuir al debate público".

Por eso, indicó que analizó el tema a través de un trabajo. "Quienes dijeron que era inconstitucional obturaron una discusión sobre un tema importante, y desecharla de plano no fue correcto, sobre todo cuando los argumentos a los que apelaba no eran argumentos necesariamente atendibles. De hecho, una de las cuestiones que planteamos es que hay que tener una teoría sobre cómo interpretar las atribuciones y los mandatos de la Constitución nacional", consideró, a la vez que opinó: "Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos, es inconstitucional". •

POLÍTICA 9 LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### Cambio climático

El candidato a la Corte eludió una definición sobre el impacto del cambio climático, ante una pregunta del senador Lousteau, en virtud de su cercanía a empresas energéticas. "Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático; el Congreso ha legislado en la materia", dijo.

#### Aborto

Dijo que hay un conflicto entre normas de distintas jerarquías, y sugirió separar entre legalización y penalización. "Es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen", consideró, al advertir sobre distintas regulaciones en las constituciones provinciales.

#### El ofrecimiento

Al explicar su vínculo con la Casa Rosada, reveló que el ofrecimiento para ser postulado a la Corte Suprema se lo realizó el asesor presidencial Santiago Caputo. "No hablé nunca en mi vida con el Presidente, ni siquiera por teléfono", señaló, lo que sorprendió a los senadores.

#### Gas y petróleo

Suexperiencia profesional como abogado de empresas vinculadas con la industria del gas y el petróleo generó dudas entre los senadores de la oposición, que advirtieron sobre un posible conflicto de intereses, al tener que fallar sobre controversias relacionadas con ese sector.

### El peronismo le pone más condiciones al Gobierno para avalar a sus candidatos

Enviados de Cristina Kirchner reclamaron más lugares en la Justicia a cambio de votos

#### Gustavo Ybarra LA NACION

La suerte del juez federal Ariel Lijo v del catedrático Manuel Garconversaciones reservadas entre el Gobierno y representantes del kirchnerismo, que ya plantearon un primer pliego de exigencias a cambio de permitirle al presidente Javier Milei designar a dos miembros en el máximo tribunal de Justicia del país.

Las negociaciones avanzan a paso lento y todavía no hay definiciones. Lo demuestra el hecho de que a una semana de haberse presentado en audiencia pública, la nominación de Lijo todavía sigue sin tener dictamen, al menos de manera oficial. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital).

Sin embargo, durante esta semana comenzó a circular entre los miembros de la Comisión de Acuerdos un despacho favorable a la designación del polémico juez que, hasta este momento, apenas ha cosechado tres firmas. Necesita nueve, sobre un total de 17 miembros, para obtener dictamen favorable y poder avanzar hacia su tratamiento en el recinto.

Alertado de la existencia del diálogo entre el kirchnerismo y el Gobierno, la UCR decidió abstenerse de apoyar a cualquiera de los candidatos hasta tener un panorama másclaro. Otrotanto decidió hacer el peronista Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), quien reiteró que firmará los dictámenes una vez que lo haya hecho Unión por la Patria.

Según pudo saber LA NACION de fuentes legislativas, el kirchnerismo planteó dos opciones en la discusión con el Poder Ejecutivo a través de un senador que mantiene línea directa con Cristina Kirchner. El Gobierno, hasta el momento, no dio respuesta a las propuestas.

Una de las alternativas que ofrecieron los interlocutores del Instituto Patria es que el Gobierno sacrifique la candidatura de Garcia-Mansillay que lo reemplace por un postulante elegido por el sector que lidera la exvicepresidenta. El postulante no es del gusto de los halcones kirchneristas de la bancada de Unión por la Patria (UP), como lo dejaron en claro con las preguntas que le realizaron al jurista durante su presentación en el Senado.

La otra propuesta es la idea de un

acuerdo mucho más amplio, que implicaría la aprobación de ambos candidatos a cambio de un paquete de cargos judiciales. En este caso, se incluirían las nuevas poltronas cía-Mansilla como futuros jueces de una eventual ampliación de la de la Corte Suprema se negocia en Corte-el número de futuros miembros que tendría el tribunal es una incógnita- y otros sitiales que requieren también el voto de una mayoría agravada de dos tercios, como el procurador general y el defensor del pueblo, y la designación de los 140 cargos de la Justicia Federal que se encuentran vacantes en todo el país y cuyos pliegos el Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara alta.

> El sacrificio de la candidatura de García-Mansilla se presenta como un callejón sin salida si se tiene en cuenta el énfasis con el que Santiago Caputo sostiene la necesidad para la administración libertaria de que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral ingrese en el tribunal. De hecho, en su exposición en el Senado el postulante dijo que no conoce a Javier Milei y reveló que fue el asesor presidencial quien le ofreció la postulación. Más aún, según el joven Caputo el deseo de ascender al catedrático a la máxima judicatura de la Nación es lo que justifica el costo político que pagaría el Gobierno, incluso ante muchos de sus votantes, por convertir a un personaje tan controvertido como Lijo en juez de la Corte. Es la idea que subyace detrás de la exigencia de "los dos o ninguno" que el asesor se encargó de enviarles a los diferentes bloques políticos del Senado.

> Una versión del dictamen que impulsa la designación de Lijo comenzóa circular esta semana, aunque nadie pudo precisar quién fue el encargado de redactarla y cuáles son los fundamentos usados para respaldar la nominación. El jefe de la bancada libertaria en el Senado. Ezequiel Atauche, fue uno de los que intentaron sumar voluntades al despacho mientras en el Salón Azul del Congreso se desarrollaba la audiencia pública de García-Mansilla. A pesar de la enjundia del senador, la recolección de firmas no tuvo demasiado exito. Por el momento, el pliego de Lijo solo reúne tres firmas. Una de ellas es la del provincial Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones), quien confirmó a LA NACION su apoyo a la postulación. Se estima que otra rúbrica es la del propio Atauche, aunque el legislador negó haber puesto su firma cuando fue consultado.

### Denuncian que Lijo tiene protección política

La consejera De la Torre exigió reactivar cuatro causas en la Magistratura

#### Hernán Cappiello LA NACION

Las denuncias contra el juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para la Corte Suprema, se tramitan con demoras en el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo viene pisando esos expedientes. Quien denunció esa situación fue la consejera Jimena de la Torre, representante de los abogados y cercana a Pro.

Cuatro denuncias contra Lijo están en manos del presidente de la Comisión de Disciplina, el kirchnerista Héctor Recalde, quien aún no las sorteó, según denunció De la Torre. Son una presentación del diputado de ARI Juan Manuel López, deagosto de 2023; otra de diciembre de ese año de Manuel Lozina; una tercera, del 14 de marzo pasado, de Pedro Amarillo Paye, y la cuarta, del 10 de abril, de Elisa Carrió.

La denuncia más vieja se relaciona con el expediente que investiga presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. La Coalición Cívica acusó a Lijo de haber beneficiado al magistrado de la Corte Ricardo Lorenzetti.

En la última reunión de la Comisión de Disciplina, De la Torre insistió ante Recalde por este tema y el consejero respondió: "Coincido con usted, vamos a revisar, peroquiero un informe por secretaría. Coincido con usted. ¿Qué pasa con esa demora?".

De la Torre dijo en la sesión: "Desde la vocalía hemos presentado dos notas para pedir que se pongan en el orden del día y se sortee el consejero instructor o se decidan las desestimaciones in limine de varias denuncias" que, recordó, están en manos de Recalde. Y se quejó: "Llevan más de un año y lo cierto es que nos está corriendoun plazo". La última vez se decidió postergar el tratamiento, peronosevolvióa poner el asunto en el orden del día para designar a un consejero que sea el instructor que investigue el caso.

"No podemos tener paradas durante más de un año algunas denuncias cuando hay un plazo de tres años [para investigar cada una que está corriendo". Si no se tratan en ese lapso, las denuncias deben desestimarse: así lo dispone el reglamento del Consejo.

El silencio del kirchnerismo sobre las denuncias es interpretado en Pro como una protección que opera sobre Lijo y un adelanto de la posición que va a tener el bloque liderado por Cristina Kirchner cuando le toque votar el pliego en el Senado. •

### Echaron a Paoltroni del bloque oficialista del Senado por su pelea con Caputo

El formoseño hizo un fuerte cuestionamiento a la candidatura del juez Lijo a la Corte Suprema



El senador Francisco Paoltroni

ARCHIVO

Esta es la crónica de un final anunciado. El senador Francisco Paoltroni (Formosa) fue expulsado anoche del bloque de La Libertad Avanza por "diferencias irreconciliables". según una nota firmada por cuatro de los ahora seis legisladores que tendrá el oficialismo en la Cámara alta que respondieron, así, a una orden del asesor presidencial Santiago Caputo. La jugada se suma, además, a la interna de la Casa Rosada con Victoria Villarruel, que no fue consultada ni informada de la decisión antes de su ejecución.

Tampoco fue informado el propio Paoltroni, que paga de esta manera su frontal enfrentamiento con Caputo, al que el senador acusó en reiteradas oportunidades de perjudicar a Javier Milei por haberle aconsejado impulsar la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, y a pesar del silencio de radio de los miembros del bloque, que conduce el jujeño Ezequiel Atauche, trascendió que la decisión de los libertarios de expulsarlo fue ordenada desde la Casa Rosada por el todopoderoso asesor y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que también contaría con la anuencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La decisión fue adoptada de manera subrepticia por cuatro senadores que pusieron su rúbrica en una nota que le elevarán este jueves a Villarruel, en la que le solicitan que excluya al formoseño del bloque. Además del jefe de la bancada, pusieron su rúbrica en el escrito el presidente provisional del Senado. Bartolomé Abdala (San Luis), Vilma Bedia (Jujuy) y Juan Carlos Pagoto (La Rioja). Los otros dos miembros, Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Bruno Olivera (San Juan), habrían dado su conformidad vía telefónica ya

que no se encontraban esta noche en la Cámara alta. La decisión tomó por sorpresa a Paoltroni. "Me entero por ustedes", dijo a LA NACION. La confirmación le habría llegado por las cuentas oficialistas de la red social X que responden a Santiago Caputo, que celebraban en tono burlón y con palabras soeces la drástica determinación.

"Que Milei lo mande al quincho a fumar", había sido uno de los embates que Paoltroni lanzó contra Caputo en el inicio de una escalada que se prolongó durante la última semana. Lo dijo el mismo día que Lijo se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado a defender el pliego que lo nomina para el máximo tribunal de justicia.

"Vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta. El señor Santiago Caputo se está olvidando del modelo de la casta", disparó el senador formoseño la semana pasada, antes de agregar: "Yo no rompo con La Libertad Avanza, yo estoy fiel a las ideas de la libertad y no me corro".

La pérdida de uno de sus senadores podría llegar a complicar a Villarruel, y por ende al Gobierno, en la Cámara alta. Con la eyección de Paoltroni el oficialismo pasará a tener tan solo seis senadores, lo que podría dar lugar a que el kirchnerismo vuelva a la carga y pedir la discusión del reparto de lugares y presidencias en las comisiones. Además, el senador preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Son factores que ni el estratega Caputo ni sus compañeros parecen haber calculado a la hora de tomar la determinación de expulsarlo.

"El bloque me está abandonando a mí", bromeó cuando este diario preguntó si podía llegar a abandonar el bloque. El chiste terminó convirtiéndose en realidad.

### Violencia política | EL PRESIDENTE TOMA DISTANCIA



Victoria Villarruel y Claudia Rucci, anteayer, en el Senado

SENADO

### El Gobierno se despegó de la intención de reabrir las causas contra Montoneros

Cerca de Milei señalaron que es una reivindicación personal de Villarruel, que buscó desmarcarse de la visita a represores en Ezeiza

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

El Gobierno se despegó de la idea de impulsar la reapertura de las causas contra los miembros de las organizaciones guerrilleras de los 70 y señaló que esa es una "agenda" de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fuentes de la Casa Rosada señalaron que Javier Milei está de acuerdo con que "todos los asesinos deben ir presos" y que coincidiría con el planteo de fondo para que no haya impunidad con los miembros de Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y otras organizaciones. Pero subrayaron que ese no es un tema ni una prioridad para el Presidente, que se mantuvo al margen del actoque anteayer protagonizó su vice en el Senado para reivindicar "la verdad completa".

A esta altura, ya es evidente tanto en Balcarce 50 como en la Cámara alta que Milei y Villarruel llevan cada uno su agenda y que no existe una coordinación fluida entre las terminales. "Victoria está en su mundo. Se repite la historia de los vices", se lamentó un colaborador con llegada directa a los hermanos Milei.

El vocero Manuel Adorni dijo aver: "Todos sabemos de la lucha que Villarruel lleva desde hace años para que la Justicia juzgue a todas las partes. Obviamente es un tema de la agenda de Villarruel, porque es su bandera y la conocimos en esta lucha. Es un tema que hoy no está en la agenda del Presidente".

Cerca de la vicepresidenta señalaron que el acto que se celebró en el Senado estaba pautado desde "hace dos meses" y que, por distintas cuestiones de calendario, finalmente se concretó este martes. "No quisimos comprometer a la Casa Rosada con el tema ni incomodarlos. Victoria sabe que hay tiempos y momentos

para cada cosa. Pero ella también tiene que sintonizar con sus electores", manifestaron.

Villarruel dijo en el acto: "Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo, para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación".

Cerca de la vicepresidenta aclararon que, en rigor, la reapertura de las causas va a ser impulsada por el la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Victimas (Celtyv), fundada por ella. Si bien Villarruel no impulsaría, en principio, ningún proyecto de ley, sí está buscando generar un nuevo clima político y enviarle un mensaje al Poder Judicial. "Ella dice que durante 20 años la Justicia juzgó de manera distinta a unos y a otros. Quizás ahora la Justicia pueda actuar menos condicionada por la política".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó ayer: "Es la agenda de la vicepresidenta. No es un tema que esté planteando el gobierno nacional". Y agregó, en diálogo con radioLaRed: "Notengo claro cuáles la propuesta concreta que seva a hacer para promover la continuidad de los juicios contra Montoneros. [...] Si hay una propuesta, la analizaremos".

#### Desencuentros

Villarruel persiguió más de un objetivo con el acto por el Dia Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, en donde homenajeó a las víctimas de grupos guerrilleros. Por un lado, buscó retomar su activismo histórico, al que le dedicó su vida antes de meterse en la política partidaria, vinculada al revisionismo de los 70. "Durante ocho meses no dijo nada del tema. Este acto es un espejo del

que hizo en la Legislatura porteña en 2023", explicaron en su entorno.

La otra intención, menos evidente, fue la de despegarse de la visita de los diputados libertarios a los represores en el penal de Ezeiza. Esto, luego de que diputadas del riñón de Milei, como Lilia Lemoine, manifestaran públicamente que la vicepresidenta hizo un llamativo silencio sobre el tema. Y después de que Javier Milei apuntara al cura Javier Olivera Ravasi -mentor de la visita a los represores-como alguien que habría conspirado contra el Gobierno. "Habrá que investigar. Hubo intenciones", dijo el jefe del Estado.

En el acto, Villarruel eludió cualquier mención a la posibilidad de liberar a los condenados por terrorismo de Estado durante la última dictadura. Cerca de ella aclararon que no habla con Ravasi desde hace más de tres años.

Un dato llamó la atención en el Senado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo antenoche a LN+ que el expediente por el asesinato de José Ignacio Rucci "es una causa emblemática que es necesario reabrir". El caso estuvo en manos del juez federal Ariel Lijo y él lo archivó en agosto de 2012. Fue por ese motivo que, en su momento, Villarruel dijo que no estaba de acuerdo con supostulación a la Corte Suprema.

El desacople de agendas vinculadas a la revisión de los 70 se suma a un desentendimiento profundo entre la Casa Rosada y la vicepresidenta. "Ella nunca había jugado tan mal como con la votación de la ley de jubilaciones", dijo un colaborador de Balcarce 50, en alusión a la ley sancionada el jueves pasado. Cerca de la vice aseguran que ella trabajó para "frenar durante dos meses" el proyecto. Sin apoyo de la Casa Rosada y gracias a los vínculos que tejió en el Senado. •

### Una estrategia que apunta a los fiscales, a la Corte Suprema y a foros internacionales

El planteo de Villarruel intentará desactivar una prohibición del exprocurador Righi; se esperan definiciones en los casos Larrabure y Viola

#### Mariano de Vedia

LA NACION

Los reclamos de la vicepresidenta Victoria Villarruel para impulsar la reapertura de las causas judiciales contra las organizaciones guerrilleras por la violencia desatada en los años 70 apuntan en una triple dirección: la Procuración General de la Nación, que fija las estrategias de los fiscales; la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure fue un crimen de lesa humanidad, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene un planteo similar por el atentado contra el capitán Humberto Viola y su hija de tres años, en 1974, en Tucumán.

"El primer obstáculo para remover es la resolución 158/07, firmada por el entonces procurador general Esteban Righi, que ordenó a los fiscales no investigar los crímenes de las organizaciones guerrilleras como delitos de lesa humanidad". explicó a LA NACION un abogado que tramitó varias causas penales de este calibre en los tribunales.

Ministro del Interior durante los 49 días del gobierno de Héctor Cámpora y artífice de la amnistía dictada en 1973, Righi firmó la resolución el 29 de noviembre de 2007, en los días finales de la presidencia de Néstor Kirchner, luego de que el fiscal general de la Cámara Federal de Rosario, Claudio Palacín, considerara prima facie que el secuestro, tortura y crimen de Larrabure se encuadraba en la categoría de lesa humanidad.

El militar Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en agosto de 1974, cuando se produjo el ataque a la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María y asesinado luego de permanecer un año en cautiverio, en una "cárcel del pueblo", durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

#### La medida de Righi

La resolución del procurador Righi, quien falleció en 2019, fue interpretada como una "mordaza" a los fiscales para no avanzar en los procesos penales contra los cabecillas de las organizaciones guerrilleras y "es el primer escollo por superar si realmente se quieren llevar adelante las investigaciones de los crímenes de Montoneros y del ERP, como viene predicando la vicepresidenta", dijo la fuente letrada.

La causa de Larrabure se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que desde 2020 tiene en estudio un recurso para que el crimen sea considerado de lesa humanidad, luego de que la petición fuera rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal. Fuentes judiciales revelaron que el expediente ya pasó por la vista de los ministros del alto tribunal, que estarían en condiciones de fallar.

En ese expediente se pidió la

aplicación del informe 55/97 de la CIDF, emitido al analizar el caso del ataque a La Tablada. El organismo internacional concluyó que el alzamiento guerrillero, que duró solo 36 horas, desató un conflicto armado interno que tornó aplicable el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949. que impiden torturar y asesinar a los prisioneros de guerra o atentar contra civiles. Ese mismo criterio se intenta ahora aplicar a los enfrentamientos que provocaron las organizaciones guerrilleras en los cruentos sucesos de los 70.

"Podría ser aplicable en los casos Rucci y Viola", anticiparon fuentes letradas, en referencia a los asesinatos del líder metalúrgico y jefe de la CGT en 1973, cuya investigación fue archivada por el juez federal Ariel Lijo, y del capitán Humberto Viola, ultimado por el ERP cuando llegaba con su familia a la casa de sus padres, en diciembre de 1974.

#### El caso Rucci

En su reciente exposición en el Senado, en la audiencia convocada para analizar su ingreso en la Corte Suprema, el juez Lijo descartó que el crimen de Rucci fuera de lesa humanidad, pues, si bien admitía la posible participación de Montoneros, no existían pruebas que demostraran la responsabilidad del Estado.

Pero fuentes cercanas a la familia Rucci recuerdan que el expediente tiene el testimonio de Mario Oscar García, quien en ese tiempo era el jefe del penal de Sierra Chica y se amotinó con otros miembros de la fuerza para "impedir que el gobierno bonaerense de Oscar Bidegain siguiera entregando armas a la guerrilla desde los arsenales del establecimiento penitenciario". En enero del año siguiente, el ERP lideró el intento de copamiento del regimiento de Azul, que provocó la reacción del presidente Juan Domingo Perón, quien dispuso en represalia el relevo del gobernador peronista.

El caso Viola, en tanto, es el que tiene en sus manos la CIDH, que corrió traslado al Estado argentino del alegato que en su momento expuso la familia Viola, a través del testimonio de María Fernanda Viola, hija del militar asesinado y hermana de María Cristina, la niña de tres años que murió en el ataque del ERP.

En su momento, intervenía en el caso el gobierno de Alberto Fernández. Pero las alternativas políticas hacen que el descargo deba presentarlo la gestión de Javier Milei, por lo que "el Estado argentino tiene ahora la posibilidad de reconocer que existió una guerra revolucionaria en la década del 70 y comprometerse a llevar adelante las investigaciones", estimó la fuente consultada.

Paradójicamente, la respuesta del Estado argentino a la CIDH podría allanar ahora el camino para avanzar en las pretensiones expresadas por Villarruel.

POLÍTICA | 11 LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

### Cristina Kirchner quiere a su tropa lejos de Villarruel, pero envía señales a Milei

Los senadores kirchneristas tomaron distancia de la vicepresidenta tras el acto contra Montoneros; aseguran que no son "destituyentes"

#### Mariano Spezzapria

LA NACION

Ni cerca de Victoria Villarruel, ni alentando el juicio político para Javier Milei. Así lo definió el kirchnerismo en encuentros internos que se realizaron bajo la supervisión de Cristina Kirchner, tras los sorpresivos tironeos con el senador José Mayans y en momentos en que el peronismo procura alinear la tropa para embarcarse en la negociación final por las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Y por la posible ampliación del máximo tribunal a nueve integrantes.

La unificación de posturas dentro de Unión por la Patria (UP) se acordó el martes en sendas reuniones por Zoom, primero entre senadores y referentes de organismos de derechos humanos, y luego en una "mesa chica" también virtual de la que participaron Mayans y las kirchneristas Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. El trío es decisivo para el comportamiento del interbloque de UP.

Cristina Kirchner no participó de las reuniones, pero siguió al detalle sus pormenores, de los que se enteró prácticamente en tiempo real desde el departamento donde vive ahora, en el barrio de Constitución. Desde allí, la expresidenta dio la orden para bajar la tensión con Mayans, luego de que el senador formoseño-alfil del gobernador Gildo Insfrán en el Congreso-se despachara con cuestionamientos a quienes impulsaron a Alberto Fernández como titular del PJ. La "doctora" lo tomó como un mensaje conciliador.

A tal punto que reposteó un mensaje de la intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, en el que recordaba a varios dirigentes que se habían pronunciado a favor de Alberto Fernández como titular del PJ, entre ellas Cristina Alvarez Rodríguez, actual jefa de asesores del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En momentos en que Fernández es repudiado por gran parte de la sociedad, Cristina Kirchner parece ocupada en dejar el mensaje de que no fue el la la única responsable de su encumbramiento político.

Más allá de la interna, la expresidenta está detrás de un objetivo: que quede claro que el peronismo no persigue alianzas de ningún tipo con Villarruel -como pareció sugerir Mayans- ni con espacios políticos que sean "procesistas", en alusión al Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominó la última dictadura (1976-83). No fue casual que, tras el acto de Villarruel con familiares de víctimas de Montoneros y el ERP en la década del 70, los senadores de UP se reunieran con organismos de derechos humanos.

Sobre todo, porque Villarruel vinculó al kirchnerismo con Montoneros, a los que señaló como "los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner", y porque llamó a re-

abrir las causas judiciales por los asesinatos cometidos por dirigentes de organizaciones guerrilleras, a los que considera crímenes de lesa humanidad, como en el caso de José Ignacio Rucci, el jefe de la CGT asesinado en 1973. Uno de los motivos del rechazo de Villarruel a la candidatura del juez Lijo a la Corte fue porque descartó su condición de imprescriptible.

En el Zoom entre los senadores de UP y los organismos de derechos humanos hubo acuerdo en el rechazo a cualquier proyecto que busque otorgar la prisión domiciliaria a los represores condenados -tal como blanquearon los diputados libertarios que fueron a la cárcel de Ezeiza-v en descartar de plano un diálogo político con Villarruel, pese al acercamiento de la vicepresidenta con algunos gobernadores del PJ y con legisladores que la consideran afín al peronismo. "Está verdaderamente en las antípodas", advierten.

#### "No somos destituyentes"

También rechazaron las versiones, originadas en la Casa Rosada, según las cuales el kirchnerismo persigue el juicio político del presidente Milei, para su posterior destitución. "Nosotros somos opositores y por eso estamos en contra del modelo económico del Presidente, pero de ninguna manera somos destituyentes. Vamos a seguir las reglas de la democracia", afirmaron las fuentes consultadas, luego de que funcionarios como el vocero Manuel Adorni aseguraran exactamente lo contrario en contacto con la prensa.

Mayans, Di Tullio y Fernández Sagasti consensuaron emitir un comunicado del bloque integrado. Bajo el título "El Senado no es lugar de los genocidas", repudiaron la "actitud provocadora" de Villarruel, porque intenta "presionar a la Justicia para reabrir causas ya juzgadas y prescriptas", con una "visión parcial y sesgada" de la historia local, que a juicio de los senadores peronistas "omite condenar el terrorismo de Estado que se instaló en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976".

Por otra parte, en la reunión virtual del trío Mayans-Di Tullio-Sagasti fue confirmado el reclamo del PJ para aclarar que el juez Lijo "no es el candidato del peronismo sino del Gobierno" a la Corte Suprema. Los bloques de Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular-unidos en el interbloque de UP- esperarán a tener alguna señal concreta de la Casa Rosada para invitarlos a un diálogo político más amplio. Uno de los interlocutores dispuestos por Cristina Kirchner es el senador Eduardo "Wado" de Pedro.

De hecho, el panperonismo aguardaría a que la semana próxima el bloque libertario en la Cámara de Diputados presente un proyecto de ampliación de la Corte a nueve integrantes, lo que de aprobarse abriría más cupos a ser negociados en el tribunal. •



Pérez Esquivel (primero a la derecha) expuso ante los legisladores en la Comisión de Peticiones

### Se demora la investigación sobre los diputados que se reunieron con represores

Las comisiones de la Cámara de Diputados todavía no definieron el ámbito en que debe realizarse y si corresponde una sanción

#### Laura Serra

LA NACION

A más de un mes de la controvertida visita de seis diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se entrevistaron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, oficialistas y opositores coincidieron en que el episodio debe ser investigado, aunque todavía no logran resolver en qué ámbito debería realizarse y si, en definitiva, a los diputados involucrados les debe

caber alguna sanción. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato, recibió ayer a media decena de organismos de derechos humanos que, de manera unánime, reclamaron la urgente creación de una comisión investigadora ad hocy que los seis libertarios reciban la máxima sanción.

Los legisladores aceptaron que el hecho se investigue, aunque todavía no tienen claro si esa tarea debería recaer en una comisión especial por crearse o en un plenario de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales.

Esta última comisión tiene amplias atribuciones reglamentarias para dictaminar si corresponde impartir una sanción ante una eventual inconducta de un miembro de la Cámara de Diputados.

Oficialistas y opositores esperan resolver esta cuestión la semana próxima, por lo que la investigación del episodio propiamente dicha todavía no tiene fecha de arranque.

De todas maneras, los diputados de Unión por la Patria, que desde el principio reclamaron que los seis libertarios sean investigados y juzgados por sus pares, sostienen que se dio un paso importante.

"Cuando se conoció el episodio sobre la visita a los represores a Ezeiza no todos los bloques esta-

ban convencidos de la necesidad de investigar. Nosotros lo planteamos al principio y no tuvimos eco. Después fueron apareciendo hechos que empeoraron el cuadro: ahora nadie quiere bancarse el costo político de no investigar", confían en el bloque que conduce Germán Martinez.

Los "hechos que empeoraron el cuadro" al que hacen alusión en el bloque kirchnerista se relacionan con las últimas declaraciones de la diputada Lourdes Arrieta, una de las participantes de la excursión a Ezeiza.

La mendocina, que ante ayer pegó un portazo en el bloque de La Libertad Avanza -antes de que la expulsaran de su seno-, denunció que un grupo de diputados libertarios pretendían impulsar un proyecto para beneficiar a los represores detenidos, ya fuera con la prisión domiciliaria o con un indulto.

Asimismo, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber facilitado los medios para realizar la visita al penal y enfatizó que en el bloque todos estaban al tanto.

Ante la escalada del escándalo, oficialistas y oposición acordaron investigar el hecho.

El diputado Juan Brugge (Encuentro Federal) propuso circunscribirlo a dos cuestiones concretas: primero, la visita a Ezeiza en sí misma y las sospechas de que desde el Ministerio de Seguridad se habría facilitado el acceso irregular de los diputados al penal.

Segundo, si esto configura una inconducta y qué sanción cabría. Propuso que sea el plenario de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales el que se aboque a esta tarea, moción que fue aceptada por el resto de las bancadas.

La diputada Lospennato adelantó que en la próxima reunión -que

llevarán adelante las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales-no se discutirá sobre el episodio propiamente dicho, sino sobre qué inconducta es la que debería juzgarse y qué tipo de sanción impartir.

"Va a ser una discusión enriquecedora porque vamos a sentar precedentes importantes: en esta Cámara se han usado facultades disciplinarias para expulsar a un legislador por manifestaciones políticas contra un presidente (aludió a Ricardo Balbín). Esto en una democracia madura no puede suceder. No podemos darles a las mayorías circunstanciales herramientas para expulsar a quienes tienen representación popular",

Todo indica que, a la postre, no se conformará una comisión especial investigadora del hecho como pretendían los organismos de derechos humanos, que reclamaron la expulsión de los legisladores involucrados.

"Son una lacra, traicionan al pueblo argentino", fustigó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. En representación de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el abogado y nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit también reclamó que se sancione a los legisladores libertarios.

"Resulta doloroso que haya legisladores que nieguen la verdad histórica y que conspiren a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen tanta información sobre el destino de nuestros desaparecidos, de nuestros nietos y nietas -sostuvo-. La visita de estos seis diputados oficialistas a los represores no puede quedar en el olvido, deben ser sancionados por sus pares para que el negacionismo no avance en la Argentina". •

#### EL ESCENARIO

### Una economía atrapada por el cepo

#### Carlos Pagni

LA NACION-

#### Viene de tapa

Sería una vulgaridad reprocharles una defección ideológica. Es decir, denunciar la incoherencia de un gobierno que sacraliza la libertad de mercado, pero reserva a la burocracia estatal la facultad de decidir sobre factores determinantes de la vida material. A cada rato se agrega una evidencia de que la dirección del país está en manos hoy de un esotérico massismo austríaco. Mucho más importante es señalar cómo ese intervencionismo está obligando a la política económica a incurrir en inconsistencias cada vez más marcadas. Y de qué manera el oficialismo se expone a riesgos políticos que sus rivales calibran día a día con mayor satisfacción.

El control de cambios genera dos distorsiones. Por un lado, representaun impuesto sobre las exportaciones. Por eso desalienta la oferta de divisas. Por otro lado, constituye un subsidio a las importaciones. Por lo tanto, las estimula, potenciando la demanda de dólares al Banco Central. Hasta ahora, el programa de Luis Caputo venía respondiendo a estos dos estímulos. Pero a partir de mentar la demanda de los imporseptiembre ese juego se acentuará. Como estaba previsto, el Ministerio de Economía decidió reducir en 10 puntos el impuesto PAIS, llevándolo de 17,5% a 7,5%.

Observada desde el ángulo cambiario, esta decisión significa un incremento en el subsidio a las importaciones. Por lo tanto, al reducir su costo, las alienta todavía más.

Algunos expertos recomiendan prestar atención al contexto en el que aparece esta nueva facilidad a la adquisición de bienes extranjeros. Es verdad que el nivel de actividad sufrió un derrumbe catastrófico. El PBI se contrajo 6% en tres trimestres. Pero existen negocios en los que se verifica una tímida reactivación, que tiene como consecuencia un aumento de las importaciones.

Esta tendencia hace juego con una mayor oferta de crédito al sector privado. Los bancos han deteriorado la calidad de su riesgo al sustituir los títulos que les ofrecía el Banco Central por otros del Tesoro. Por eso la mayoría prefiere prestar más a empresas e individuos. Ese giro estaría detrás, según los especialistas, del incremento que se verifica en la comercialización de bienes durables. Es otro movimiento que incrementa la corriente importadora. Balance provisional: Caputo aumenta el subsidio a las importaciones en un momento en que estas comienzan a ser más caudalosas.

Hay otra novedad en esta covuntura. El intervencionismo cambiario convive con el librecambismo comercial. Es una alteración relevante. Si se recuerda la historia, cada vez que hubo cepos cambiarios, hubo también restricciones cuantitativas a los bienes adquiridos en el exterior. El ejemplo más estridente lo aportó la gestión de Sergio Massa, que salpimentó esas limitaciones con un mar de versiones, bastante fundadas, sobre todo tipo de soborno para poder ingresar mercaderias. Guillermo Michel, Matias Tombolini, Germán Cervantes son los nombres principales asociados a ese, por llamarlo de algún modo, régimen.

En este terreno se verifica una saludable ruptura. Hoy la Secretaría de Industria y Comercio está a cargo de un funcionario intachable, como Pablo Lavigne, que lleva adelante una sigilosa tarea de liberalización,

que coincide con lo que la retórica del Gobierno defiende. Nadie imagina a Lavigne imponiendo cupos. Mucho menos requiriendo alguna contraprestación pecaminosa. Quiere decir que a las facilidades que las importaciones encuentran en el sistema cambiario se agregan las que aparecen en el campo comercial.

La decisión de reducir el impuesto PAIS cobija otras derivaciones. Se trata de una revaluación indirecta del peso que amenaza con una ampliación de la brecha que se abre entre la cotización oficial del dólar y la del contado con liquidación. Son poquísimos los economistas para los que está demostrado que la primera arrastrará en su caída a la segunda. En ese núcleo tan exclusivo milita el ministro Caputo. Él prometió a empresarios de seguros que la diferencia entre los distintos tipos de cambio se irá anulando por la baja en el precio del dólar libre. Es una discusión relevante, porque esa diferencia de precios es otro indicador que induce a retraer la oferta de divisas de los exportadores y autadores.

Ojalá Caputo tenga razón. Porque a mediados del mes pasado él anunció que el Banco Central intervendría en el mercado para que la cotización del contado con liquidación se parezca más a la del dólar oficial. Es decir, sacrificaría reservas para reducir la brecha, que ayer era del 33%. Si ese desnivel se llegara a agigantar por la reducción del impuesto PAIS, el ministro habría alejado más el objetivo que se había propuesto alcanzar hace 45 días. Dicho de otro modo: debería aplicar muchas más reservas para reducir una brecha que él mismo aumentó. Con una dificultad nueva: a partir del lunes esas reservas estarán más desafiadas por el nuevo incentivo a las importaciones.

#### Las dificultades

Estas innovaciones se recortan sobre un paisaje de dificultades preexistentes. Una es el deterioro en el precio de la soja, que está alcanzando mínimos si se toman como referencia los últimos cuatro años. Otro inconveniente es que la segmentación en el pago de importaciones que programó Caputo ya se canceló. El Banco Central comenzó a pagar desde julio el volumen pleno.

La energía da un respiro: para los expertos, en lo que resta del año el balance será positivo en alrededor de 1600 millones de dólares. Un alivio, no una solución para el problema general. Por suerte, Caputo afirmó ante los aseguradores que no le interesa en absoluto el riesgo país. Porque es probable que, dada la incertidumbre que se proyecta sobre la cantidad de dólares que atesora el Banco Central, ese índice pueda empeorar.

La reducción del impuesto PAIS impacta sobre otros frentes del programa. El más obvio es el fiscal. En el gabinete de Milei dan por descontado que, si bien estarán equilibradas, las cuentas fiscales no exhibirán en el segundo semestre el superávit del primero. A este problema se suma que, así como existe una manipulación del tipo de cambio, también el cálculo de la deuda pública está sometido a algunos artificios. El Tesoro emite bonos denominados "cupón cero", lo que le permite no contabilizar los intereses como deuda. La Oficina de



Luis Caputo

Presupuesto del Congreso consignó que el costo fiscal mensual de esa capitalización de intereses subió de 672.120 millones de pesos en junio a 1.253.423 millones de pesos en julio. La baja del impuesto PAIS, que se adelantó a la eliminación definitiva del gravamen, que ocurrirá a fin de año, debe leerse a la luz de esta ecuación fiscal.

#### Una sola premisa

Las inconsistencias y desequilibrios que tiñen la política oficial se sostienen en una premisa: Milei y Caputo piensan todos los aspectos de la economía a la luz de un solo propósito, que es la reducción draconiana de la inflación. Importante: de la inflación actual. Porque esas fragilidades pueden esconder un rebrote inflacionario en el futuro.

El ministro explicó que, como consecuencia de la baja del impuesto a las importaciones, debe esperarse un derrumbe de la inflación en septiembre. Por eso se redujo esa tasa. Por eso se sacrifican reservas para tener a raya el contado con liquidación. Por eso no se levanta al

La gran incógnita es si esta estrategia, tan enfocada en un objetivo particular, tan poco perceptiva del equilibrio general, se pondrá a salvo de problemas cada vez más complejos, sobre todo en el campo cambia-

rio-monetario. Economistas como Nicolás Dujovne calculan que en 2025 habrá un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos de alrededor de 13.800 millones de dólares. Entre este número crítico y el cepo hay una línea recta.

Es natural, entonces, que el equipo económico esté inquieto por obtener dólares. Apuesta, por supuesto, al blanqueo de capitales. También a un acuerdo con un grupo de bancos que le provea un crédito respaldado por los Bopreal, los bonos que emite el Banco Central.

Hay además una incursión en las eternas mil y una noches de varios gobiernos: frotar una lámpara en Medio Oriente para que aparezca algún salvataje financiero.

En este caso, el del jeque de Arabia Saudita Mohammed ben Sal-

Mauricio Macri, que se ganó la amistad de ese príncipe cuando lo invitó a la cumbre del G20 olvidando la condena internacional que pesaba sobre él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, no consiguió lo que sueña Caputo. Cuando pidió plata le reclamaron los proyectos de inversión correspondientes. Pero el ministro de Economía apuesta, de la mano de Karina Milei, a los contactos que el joven Federico Sharif Menem cultivó en esos desiertos.

La otra fuente de recursos que observan en el oficialismo son las inversiones que se vean seducidas por el RIGI. Es una apuesta razonable por las generosísimas ventajas que ofrece ese sistema. Aunque no hay beneficios que puedan compensar la desconfianza que inspiran los desequilibrios generales. Sin hablar de los malos antecedentes del país.

A este panorama de mutaciones y desafios se suma otra novedad. La incorporación de José Luis Daza como viceministro de Economía. Daza es un chileno nacido en la Argentina, gracias a que su padre, Pedro Daza Valenzuela, uno de los próceres de la diplomacia de su país, prestaba servicios en Buenos Aires.

Reconocido por su gran calidad personal, el nuevo funcionario pasó parte de su vida trabajando en el sistema financiero de los Estados Unidos. Se desempeñó en JP Morgan, donde trabó amistad con muchos colegas argentinos. Y después desarrolló sus propias empresas de inversión, asociado a algunos de ellos.

¿Qué significa su incorporación al gabinete de Caputo? En primer lugar, la presencia de un experto que profesa el credo clásico de la profesión. Para resumirlo: el fisco debe estar equilibrado, la tasa de interés real debe ser positiva, la economía debe ser abierta, las deudas hay que pagarlas y el tipo de cambio debe ser libre. Por supuesto, hay que subrayar este último dogma de fe.

Daza es un liberal económico en sentido pleno. También un liberal en lo cultural y lo político. Si se confía en esta caracterización, su aporte va a ser enfatizar la visión macroeconómica que siempre desconfía de la perentoriedad coyuntural. Desde ese punto de partida, Daza tendrá el desafío de recomponer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ese vínculo está dañado por desencuentros técnicos, que desembocaron en conflictos personales.

#### El factor chileno

Milei, que tiene una propensión irrefrenable a imaginar conspiraciones, supone que las diferencias con el Fondo se deben a la proximidad del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, a Michelle Bachelet, de quien fue ministro.

Esa sospecha está contaminada por una llamativa incomprensión de lo que significan los actores. Para empezar, incurre en el gigantesco error de ver a Bachelet como una líder bolivariana.

El factor chileno puede ser, en este contexto, muy beneficioso. Daza es amigo de Valdés. Ambos, además, piensan parecido. No creen en las recetas idiosincráticas, que suponen que hay sociedades predestinadas a la excepcionalidad. La posibilidad de llegar a un entendimiento con el Fondo es crucial, porque es probable que esa institución sea el proveedor más verosimil de recursos.

El programa de Milei y Caputo fue exitoso en su primer tramo. Logró una caída prodigiosa de la inflación. Chocó contra su propio temor a reanimarla. Porque ese temor paralizó a la gestión. Esa parálisis encarna en el engañoso cepo. Es posible que la principal misión de Daza sea levantar el cepo. No de la economía. De la cabeza de Caputo. Es decir, emancipar al equipo del narcótico.

## Milei apunta al veto total de la reforma jubilatoria

congreso. Hubo funcionarios que le recomendaban anular el proyecto solo parcialmente; el Presidente rechazó la idea

Maia Jastreblansky LA NACION

Pese a que propios y ajenos recomendaron que el Presidente dictamine un veto parcial sobre la ley que modifica la fórmula previsional para saldar la cuestión con el Congreso con una "salida salomónica", Javier Milei insiste con firmar un veto total. Al menos hasta ayer, el jefe del Estado no moderó la postura que explicitó en sus últimas entrevistas, donde se mostró dogmático con el cuidado del equilibrio fiscal.

El Poder Ejecutivo quiere mostrar firmeza frente a un parlamento que, en una de sus dos cámaras, ya exhibió una mayoría opositora de más de dos tercios. Ello pese a que en distintas conversaciones que hubo entre los bloques dialoguistas y los enviados del Gobierno se charló la posibilidad de que Milei vetara solo los artículos con mayor costo fiscal a largo plazo y sostuviera aquel que les ofrece una recomposición a los jubilados de 8,1% por única vez para paliar la inflación de enero. Con ese veto parcial se hubiera intentado persuadir a las Cámaras de que no revirtieran la voluntad presidencial. Es decir se hubiera habilitado una negociación para encontrar un punto de encuentro entre la Casa Rosada y los bloques dialoguistas.

cial; la vamos a vetar totalmente porque Milei dijo que el veto va a ser total", señaló un importante ladero del jefe del Estado. Se habla de una "decisión política", de sostener la palabra presidencial y de "dar un mensaje de fortaleza política" en medio de las derrotas legislativas.

Por estas horas, distintas áreas del Ejecutivo trabajaban en los informes técnicos que tienen que servir de sustento para justificar el veto, que versará sobre el supuesto impacto fiscal de la ley sancionada por el Congreso y sobre el presunto incumplimiento la ley administración financiera, que obliga a presentar fuentes de ahorro fiscal en caso de leyes que aumentan gastos.

Un importante colaborador de Balcarce 50 agregó que el mensaje más reciente que el Gobierno les transmitió a algunos interlocutores en el Congreso es que, si la intención de una parte de los legisladores es "salvar" únicamente el artículo que le otorga un 8,1% a los jubilados por única vez, que entonces -luego del veto- los legisladores formulen un nuevo proyecto de ley únicamente con ese propósito. "Si lo que quieren es solo una recomposición, que hagan una ley solo con eso y lo vemos. Pero no esta locura que recalcula toda la fórmula de movilidad", dijeron en la Casa Rosada.

La decisión de ir por "todo o "No hay posibilidad de veto par-nada" que ahora plantea Milei se

impuso una vez sancionada la ley, el viernes pasado, cuando el Presidente hizo un raid mediático.

Según diversas fuentes, antes había existido otro plan. El vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, fue el emisario de la Casa Rosada para intentar morigerar el impacto de la ley jubilaciones, que tenía holgadas mayorías en ambas cámaras. A sabiendas de que la sanción de la ley previsional era un hecho, Rolandi buscó que un grupo de senadores "amigables" se opusieran, durante la votación en particular de la ley, a los artículos 2, 4 y 10, que tienen mayor impacto fiscal.

Hubo una veintena de senadores que, efectivamente, votaron en contra de esos tres artículos. Algunos de ellos, señalaron que lo hicieron como parte de un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Ello permitiria que si Milei vetaba parcialmente la ley y el tema volvía a ser tratado en el Senado, esos legisladores pudieran aceptar dicha impugnación parcial sin entrar en contradicción con su voto original.

"¿Podíamos evitar que la ley saliera? No. ¿Podíamos juntar una importante cantidad de votos negativos sobre los artículos que desfinanciaban y rompían el equilibriofiscal?Sí.¿Para que haríamos semejante tarea si no se evaluaba un veto parcial?", se preguntó un senador en las últimas horas. •



### Protesta desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo

Organizaciones de izquierda y kirchneristas participaron ayer de una manifestación contra el anuncio del gobierno de Javier Milei de vetar la reforma de la movilidad jubilatoria. La marcha avanzó desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.

En la avenida Rivadavia, frente al Congreso, la Policía Federal activó el protocolo antipiquetes y desalojó a un puñado de manifestantes que intentaban cortar el tránsito. Las columnas avanzaron luego por la Avenida de Mayo y concluyeron frente a la Casa Rosada . •

### Amplio repudio a los dichos de Cúneo contra la diversidad sexual

POLÉMICA. Políticos y académicos criticaron el retroceso discursivo y su desconocimiento legal

Dirigentes de todo el arco político y referentes de la academia y la cultura manifestaron un profundo repudio a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anteayer, en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, rechazó en nombre del Gobierno a "las identidades sexuales que no se alinean con la biología" y proclamó el fin del "género" para el Estado. No solo marcó un fuerte retroceso con los avances en políticas de género y antidiscriminación, sino que también contradijo leyes vigentes.

A las fuertes críticas que durante la audiencia de la comisión le marcaron los legisladores Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Vanina Biasi (FIT) y Carla Carrizo (UCR) ayer se sumaron referentes de todas las fuerzas.

"Ningún funcionario puede desconocer la legislación vigente porque su obligación es garantizar su cumplimiento, pero es especialmente grave si quien desconoce las leyes de identidad de género y la normativa constitucional y legal antidiscriminación es el ministro de Justicia que tiene que aplicarlas. En la función pública se aplican las leyes vigentes le gusten o no a quien las aplica, así funciona un Estado de Derecho", afirmó la diputada Silvia Lospenatto (Pro).

"Dicen ser lo nuevo, pero gobiernan con la cabeza de la Edad Media", apuntó Cecilia Moreau, diputada de Unión por la Patria. "Las declaraciones del ministro no solo niegan la ley de identidad de género (sancionada hace ya 12 años): atentan contra la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con jerarquía constitucional y promueven el odio contra las minorías sexuales. En definitiva, borra de un plumazo décadas de lucha para conquistar derechos", agregó.

"Atrasan siglos. Hablan de libertad, pero quieren imponer su visión retrógrada a todas las personas sin respetar las identidades de género", enfatizó el diputado Nicolás del Caño (FIT).

Las críticas también llegaron desde el capítulo argentino de Amnistía Internacional. "Los derechos de las personas LGBTI+se reconocen en nuestra Constitución y tratados internacionales. Las expresiones del ministro de Justicia son de suma gravedad institucional y una alerta frente a los discursos que promueven la violencia y el odio contra la diversidad", publicó la entidad en la red social X.

"No se acabó el género. Lo que

se está acabando es la diversidad, el pluralismo y la paciencia", afirmóel exministro de Cultura Pablo Avelluto, hoy enrolado en el Movimiento al Desarrollo (MAD), el espacio lanzado por Horacio Rodríguez Larreta, quien también ironizó en X: "¿Dónde está la libertad si no hay derecho a la diversidad?".

"Parecería que Cúneo Libarona y Milei (según las palabras del ministro) rechazan la libertad de los seres humanos de elegir qué hacer con su propio cuerpo y su sexualidad. El liberalismo menos liberal del mundo", opinó, por su parte, el escritor Marcelo Gioffré.

El constitucionalista Roberto Gargarella también se sumó a las críticas contra Cúneo Libarona. "La pesadilla sin fin. ¿Cuándo se termina esto?", planteó en X.

El también constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló: "El ministro de injusticia [SIC] en su medieval diatriba ignoró cuestiones constitucionales, convencionales y legales básicas. La igualdad ante la lev del art. 16 proveniente de la Constitución de 1853 se completa con la no discriminación alojada por la reforma de 1994, que tiene entre las categorías prohibidas el género, la orientación sexual y la identidad de género", aleccionó.

El escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei y habitual polemista por su discurso de ultraderecha y contrario a las políticas degénero, fue uno de los pocos que defendieron al ministro. "Brillante Cúneo Libarona!!!: se apoyó en la biología y todos los depravados pusieron el grito en el cielo! Qué bien voté!!!", escribió en X.

Aunque buscó respaldar al ministro, el Gobierno terminó diferenciándose de sus declaraciones. "Estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios", afirmó el vocero Manuel Adorni. Y remarcó: "Entiendo que el ministro Cúneo quiso decir eso. Yo sé bien cuáles la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei: cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinitoy el Estado no va a interferir en eso. Nosotros no reconocemos ni rechazamos nada".

Lo singular es que Cúneo Libarona había afirmado todo lo contrario hace menos de dos meses, entrevistado por Clarín. "El área de género tendrá prioridad absoluta. Tenemos que cambiar la cultura", dijo entonces, indignado por la falta de "conciencia social" sobre el lugar de las mujeres y "el plan de vida de cada persona". •

APOSTÁ POR EL DIÁLOGO. HABLAR ES GANAR.



## Milei y Macri buscan mejorar la coordinación, pero siguen las diferencias

**ENCUENTRO.** Volvieron a reunirse el martes por la noche en la quinta de Olivos; apuntan a bajar la tensión entre el oficialismo y Pro tras las votaciones en el Congreso

#### Jaime Rosemberg

LA NACION

La semana pasada, y a pesar de las milanesas compartidas, el clima se había enrarecido. Todavía estaba fresca la derrota del Gobierno en el Congreso por los fondos reservados para la SIDE, con los votos del macrismo. Por eso, y según pudo reconstruir LA NACION, la cena de anteanoche entre Javier Milei v Mauricio Macri en la quinta pre- contradas compliquen aún más el sidencial de Olivos, que duró una hora v media, sirvió para "bajar la espuma".

Fue un encuentro para aquietar el Presidente y su antecesor. las aguas embravecidas aún más desde el jueves pasado, cuando con los votos de Pro una amplia mayoría opositora logró aprobar y convertir en ley la actualización jubilatoria.

Se trata de una ley que Milei prevé vetar totalmente porque considera que atenta contra su plan económico.

En medio del hermetismo de ambos lados, cerca del expresidente comentaron, lacónicos, que había estado "muy bien, como siempre, en el plano personal todo perfecto".

También arriesgaron que, como conclusión, Milei y Macri "quedaron en seguir buscando mecanismos para trabajar con mejor coordinación".

Fue una admisión implícita de que el vínculo personal queda a salvo de las discusiones y diferencias entre ambos espacios, que siguen vigentes.

"No comieron milanesas, comieron entraña (...), el resto, como siempre, fue una reunión de amigos, excelente como siempre", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

Fuera de micrófono, cerca del Presidente insistieron en que se trató de una "cena de amigos", en la que -como suele hacer el Presidente-también se habla de temas ajenos a la política, como el fútbol, un fanatismo que comparten.

Boca y no les gusta (Juan Román) Riquelme", acotaron voceros de la Presidencia, en referencia al actual presidente del club xeneize.

El martes pasado, en el mismo lugar, según pudo saber LA NACION, los mismos comensales habían discutido en torno a la cesión de tondos reservados para la SIDE, manejada a través de Sergio Neiffert por el asesor todoterreno Santiago Caputo.

El asesor es apuntado por Macri como parte de un "entorno tóxico", como lo definió uno de los leales del expresidente.

Mientras desde el macrismo aseguraron que Javier Milei "reconoció" en privado que la cesión

de fondos reservados "había sido un error", desde el Gobierno salieron a acusar de "deslealtad" al expresidente.

Milei, además, defendió a Caputo públicamente. En la cena del martes, las amplias atribuciones del asesor, que controla otras áreas, como YPF, el Ministerio de Salud y el de Justicia, también habrían sido parte de la charla.

Para evitar que las versiones envínculo institucional, voceros de ambos sectores evitaron ahondar sobre lo conversado a solas entre

En la mañana del martes, Macri había encabezado un Zoom con dirigentes de su partido en el que dejó en claro que aún le dura el enojo con los propios senadores de su partido por haber votado a favor de la actualización de las jubilaciones.

El expresidente se manifestó en contra de esa votación en su cuenta de X, en la que además respaldó el eventual veto presidencial.

#### La mira del expresidente

"La visión que Mauricio tiene del Gobierno sigue siendo la misma. Compartimos la visión, pero hay problemas de implementación", expresó uno de los participantes de esa reunión virtual, en la que Macri abordó algunos temas vinculados al armado de su partido en distintas provincias.

Más allá de la gestión, que Mauricio Macri y sus referentes critican en algunas áreas sensibles, como por ejemplo Transporte, las elecciones de 2025, y cómo llegar a ellas, son hoy por hoy uno de los motivos centrales de los desencuentros.

En coincidencia con la estrategia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Caputo cree, como dejaron trascender cerca de él, que Macri debería resignar, si es que las tiene, sus aspiraciones a regresar al poder.

Como defensor de su jefe Mi-"Tienen en común que son de lei, Caputo cree que a Macri "no le queda otra" que apoyar el veto presidencial a la ley de jubilaciones, para no perder el crédito de su electorado.

El Gobierno también prevé ir captando, "por goteo", a dirigentes de Pro, el partido que actualmente preside Macri, con algunos dirigentes de ese espacio que considera valiosos.

El expresidente, en tanto, insiste en que la gestión mileísta "tiene problemas", confía en que varios de sus exfuncionarios podrían desempeñarse mejor que los actuales y pretende que Pro mantenga su identidad en las elecciones legislativas del año próximo. Eso significa evitar una fusión.

### Fuerte revuelo por la revelación de los movimientos de la SIDE en causas contra el expresidente

El Gobierno admitió las maniobras informadas por LA NACION, pero negó una persecución a Macri; en el macrismo dicen que Neiffert se disculpó



Sergio Neiffert, junto a dirigentes de Pro, en un evento en la embajada de China

ARCHIVO

La información publicada por LA NACION sobre la consulta por parte de funcionarios de la SIDE en causas que involucran al expresidente Mauricio Macri se tradujo en un fuerte torbellino político que creció en las últimas horas. Todo sucedió incluso horas después de que el exmandatario y Javier Milei cenaran antenoche, y por cuarta vez en menos de un mes, en la quinta de Olivos, tras la tensión de la última semana en la que el Pro formó parte de los tres reveses que sufrió el oficialismo en el Congreso: el aumento en las jubilaciones, el rechazo al DNU que elevó en \$100.000 millones los gastos reservados de la SIDE y la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que quedó para el radical Martín Lousteau.

La consulta de abogados de los servicios de inteligencia en los tribunales se conoció por primera vez este sábado, poco después de la sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar el DNU que aumentó los fondos reservados de la SIDE. Fue en la causa por el espionaje ilegal que tuvo como blancoa exfuncionarios de Macri, a jueces, periodistas, allegados y familiares. Ocurrió en el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi. El periodista Joaquín Morales Solá amplió ayer que las consultas se extendieron a cuatro causas en distintos juzgados. En todos los casos los magistrados impidieron el acceso.

Ayer, en la Casa Rosada admitieron los contactos, pero se mantuvieron firmes en su posición respecto de que la consulta en expedientes que involucran al expresidente no tenía que ver particularmente con él, sino que "eran partedeun movimiento que incluyó consultas en todos los juzgados del país en los que se tramitan causas que tienen participación de agentes de inteligencia y con el objetivo de poder conocer más sobre cómo funcionan", detallaban.

Apuntaban a una eventual purga de agentes con esos datos en manos. "Es una de las formas de conocer sobre los agentes", insistían, en busca de relativizar cualquier intencionalidad política.

En las filas libertarias hay malestar con Macri, pese a la buena sintonía que el expresidente sostiene con Milei, pero rechazaron de plano cualquier animosidad en las consultas que se hicieron en tribunales. Es más, lo presentaron como una "operación" que buscaba echar tierra sobre el asesor Santiago Caputo.

Macri exhibió su enojo en la intimidad, cuando se enteró de los sospechosos movimientos del abogado Ignacio Damián González, quien se presentó como apoderado de la SIDE en los juzgados donde se instruyen causas vinculadas a supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

Con la mira en Caputo, Macri autorizó a Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, para que motorizara un pedido de informes en la Comisión Bicameral de Inteligencia para que el titular de la SI-DE, Sergio Neiffert, brinde explicaciones y envíe documentación, dada la "gravedad de los hechos trascendidos", para esclarecer el tema. "¿Quién le encomendó la presentación en el expediente? ¿Y en qué carácter fue que se presentó? ¿Qué pidió respecto del expediente? ¿Con qué fundamento?", inquirieron los legisladores de Pro a través de un escrito. La nota lleva las firmas de Ritondo, Martín Yeza, Álvaro González, Maria Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, entre otros.

Fuentes cercanas al expresidente señalan que recibió un mensaje de Neiffert, a través de un intermediario, en el que le decía que lamentaba la situación y que las personas involucradas serían desplazadas. Otras fuentes de Pro indicaron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comunicó en las últimas horas con Ritondo para transmitirle que el Poder Ejecutivo había decidido desplazar a esos agentes de la SIDE.

Pero en la Casa Rosada aseguraban con vehemencia que eso no había sido así. Cerca de Francos iban más allá y sostenían que esos supuestos despidos eran "completamente falsos", que "no ocurrieron" y que, de hecho, el ministro coordinador "no habló de los agentes involucrados".

"Que Mauricio se quede tranquilo; ya los sacamos", fue el mensaje que llegó a la cúpula de Pro. Allegados a Macri relatan que los funcionarios del Gobierno les dieron la explicación formal sobre el extraño movimiento de los supuestos emisarios de la SIDE. Les dijeron que eran un procedimiento formaly habitual para conocer el estado de las causas donde presuntamente hay personal de inteligencia que está involucrado. Sin embargo, los asesores de Macrien materia judicial desconfiaron de los argumentos. "Eso se pide de otra manera. Solicitaban acceder al expediente como si fueran parte; excede el interés específico. Es raro", argumentan.

Macri desconfia de Caputo, pero tiene llegada a un alto funcionario en la nueva organización de la SIDE. Se trata del comisario retirado Alejandro Cecati, quien quedó a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional. Cecati fue el jefe de la custodia presidencial durante el gobierno de Macri. Los intercambios entre el Gobierno y el expresidente se intensificaron en las últimas horas. De hecho, cerca de Macri reconocen que la última aclaración de los funcionarios de Milei y la presunta decisión de correr a los agentes de la SIDE involucrados en la sospechosa maniobra sirvieron para aplacar los ánimos. "El tema quedó saldado, se aceptó la explicación", afirmó un interlocutor habítual de Macri.

POLÍTICA | 15 LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

## Fernández presentó a una testigo que descalifica a Yañez

**DEFENSA.** Pidió que declare el ama de llaves de Olivos, contratada por él; la mujer afirmó ante un escribano que los moretones de la ex primera dama se debían a caídas ligadas al alcohol

#### Hernán Cappiello

LA NACION

El expresidente Alberto Fernández empezó a desplegar su estrategia de defensa en la causa judicial donde está acusado de violencia de género por su exmujer, Fabiola Yañez. Se basa, por ahora, en la propuesta de una testigo de identidad reservada. Se trata de una persona –relataron fuentes del caso- que trabajaba en la quinta de Olivos como una suerte de "ama de llaves", cercana a Fernández, que dijo en una declaración que brindó ante un escribano que Yañez bebía con frecuencia, que se golpeaba cuando se caía bajo los efectos del alcohol y que escondía las botellas en un armario.

En esto consistiría la estrategia del expresidente: negar que hubiera golpeado a su exmujery señalar que los moretones tuvieron otro origen que no son cachetazos o patadas, como declaró Yañez.

Fernández, mediante su abogada, Silvina Carreira, presentó un escrito ante el fiscal federal Ramiro González, en el que propuso a la "testigo A". Sería una empleada que primero trabajó para Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y luego para Fernández, que cumplió tareas en la quinta de Olivos y que ahora volvió a estar cerca del expresidente, al cuidado de sus perros Dylan y Blue. Según dijeron a LA NACION allegados a Fernández, para la defensa los dichos de esta testigo son "dirimentes de la cuestión" (de si existió violencia o no).

El acta de la declaración realizada ante escribano público señala -según las fuentes- que la mujer trabajaba con "cama adentro" en Olivos, como "ama de llaves", y que cuando Fernándezy Yañez estaban en pareja nunca vio violencia fisica entre ambos. Con respecto a los moretones de la ex primera dama, la testigo dijo que "le salían golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol" y mencionó que en una ocasión vio a Yañez en el piso cerca de la pileta de la quinta, des-



Alberto Fernández intenta desacreditar el testimonio de su exmujer

pués de una reunión con amigos.

La testigo relató que vio a Yañez beber sola y con amigos, y que tenía un armario con llave en su vestidor donde guardaba botellas con bebidas alcohólicas. También, que su peluquero le llevaba bebidas a escondidas. La mujer dijo -relataron las fuentes- que Yañez bebía desde que se instaló en la quinta de Olivos. En su declaración, Yañez había relatado que comenzó a beber con frecuencia en 2016, desde que perdió un embarazo debido a que Fernández la forzó a abortar.

La testigo rechazó que Fernández tomara alcohol o fumara, como declaró Yañez cuando dijo que el expresidente se juntaba con sus amigos hippies, que tomaban y fumaban marihuana.

La mujer dijo que Fernández no solo no golpeó a Yañez, sino que era cariñoso con ella, aun cuando la veía en ese estado, que le causaba preocupación.

"En Olivos prestaba tareas los siete días de la semana con cama adentro, por siete días de descanso", dijo la testigo, que contó que trabajaba en el chalet y describió que las tareas "implicaban ordenar las rutinas en general de la pareja presidencial, como una especie de ama de llaves". Cuando la abogada Carreira le preguntó con quién vivía Fernández cuando lo conoció, ella dijo que solo, en el departamento de Puerto Madero. Y negó haber visto o escuchado alguna vez "que el señor Fernández haya ejercido algún tipo de violencia contra la señora".

Cuando le preguntaron si vio moretones, dijo que "sí", que a Yañez "le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol". En el registro de sus dichos consta: "La dicente manifiesta que, por ejemplo, la encontró caída en la pileta. Refiere que ese día Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso, en medio de las plantas en la zona de la pileta". También figura en el acta que le preguntaron "si alguna vez Yañez le manifestó haber recibido algún golpe o maltrato por parte del señor Fernández, a lo que la señora contestó que no".

ARCHIVO

Declaró que Fabiola "tomaba demasiado" cuando estaba con sus amigas y que "esas ingestas eran

continuas". Dijo: "A veces tomaba el alcohol en soledad y otras veces cuando se reunía con otras personas. La dicente siempre se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el doctor Fernández no se enterara".

La abogada Carreira le preguntó si había algún lugar específico donde la señora Yañez ocultara alcohol, yla testigo afirmó: "La señora Yañez tenía un lugar y allí guardaba el alcohol bajo llave". Ante la consulta de cuál era ese lugar, contestó que la casa de huéspedes tenía un armario con llave en el vestidor. "La llave la manejaba ella y ahí escondía la bebida. El peluquero le llevaba alcohol a requerimiento de ella y ahí la escondía".

Cuando le preguntaron por qué escondía la bebida, la testigo contestó: "El señor Daniel Rodríguez [intendente de la quinta de Olivos] no quería que la bebida vaya al chalet ni a huéspedes y por ello le llevaban la bebida escondida".

Al hablar del trato entre la pareja, la testigo dijo: "Vi un trato cariñoso, [Fernández] siempre le hablaba con cariño, con amor. Nunca noté nada que mellamara la atención de él. Siempre la cuidaba. Él era muy atento a pesar de verla en las condiciones en las que la encontraba. Él se preocupaba".

Restaahora que la testigo declare en los tribunales, bajo juramento. Hay que ver si con las preguntas del fiscal y de la abogada de Yañez, la testigo se mantiene en sus dichos.

La abogada Carreira adjuntó el testimonio de esta persona volcado en un acta notarial y señaló: "No puedo dejar de destacar que los testimonios de personal de la quinta de Olivos deben tener recaudos especiales, dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional".

La defensa llevó a tribunales el escrito en un sobre cerrado con el acta original con los datos personales de la testigo. Ese material sellado, y sin abrir, está guardado en la caja fuerte de la fiscalía en el quinto piso del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002.

La abogada Carreira pidió expresamente que la declaración sea a la brevedad y que no se filtren a la prensa ni la identidad ni la oportunidad en que se llevará a cabo esta declaración. La mujer ya habría sido citada.

Fernández viene negando que los hechos denunciados hubieran ocurrido como mencionó en su declaración Yañez y empezó, con esta testigo, a construir su defensa. •

### Un "ama de llaves" que trabaja desde hace 26 años para Alberto

Tereza Amalia Moreno es la testigo de identidad reservada propuesta por el expresidente; cuidó a sus dos hijos y hoy cuida a sus perros

#### Camila Dolabjian LA NACION

Desdehacer caféy recibir visitas hastacuidar de sus hijos. Ambos. Alberto Fernández propuso a su primer testigo y pidió, a través de su propia abogada, que su identidad sea reservada. Sin embargo, los indicios que se conocieron sobre esta persona apuntan a un nombre, que LA NACION pudo corroborar. Se trata de Tereza Amalia Moreno, quien trabajó como empleada doméstica para Fernández durante décadas hasta que se incorporó al personal de la quinta de Olivos durante su gestión.

Tereza era más que un "ama de cos de igual duración. llaves", como la definió Daniel Rodríguez, el exintendente de la quinta presidencial, en su declaración testimonial. Acompaña al expresidente desde hace por lo menos 26 años, a tal punto que asistió en la crianza de Estanislao, el hijo mayor que Fernández tuvo con Marcela Luchetti.

"Tani" tiene hoy 29 años. La mujer declarará en algunas semanas, según información que refirieron en el Poder Judicial. Estaba planificado citarla por lo que dijo Rodríguez en Comodoro Py, yahora se suma el pedido de la defensa.

La mujer, de 49 años, trabajaba en el chalet principal. Atendía a todo el que ingresaba a la casa presidencial. De acuerdo con múltiples fuentes, era la persona que-junto a otras "amas de llaves", como una de nombre Cintia-estaba en los detalles y de manera constante, ya que rotaban quedándose a dormir hasta una semana en la quinta, con fran-

Pero Tereza era quien más presente estaba en el día a día de la pareja presidencial. Ayudó a Fabiola Yañez en los primeros meses de vida de Francisco, hasta que se contrató a una niñera que luego dejó de trabajar (algunas versiones dan cuenta de que sería por problemas de papeles

en su contratación), por lo que en Olivos se instaló Miriam Yañez Verdugo, la madre de la exprimera dama. Su hija ya estaba separada de hecho de Fernández y mudada de manera permanente a la casa de huéspedes de la residencia oficial.

Tereza tiene domicilio en Isidro Casanova y en Santiago del Estero. En su casa del conurbano bonaerense es quien actualmente estaría cuidando a Dylan y Blue, dos de los perros collie de Fernández. Prócer, el tercero, estaría con un veterinario.

La mujer, según fuentes del Gobierno, continuaria empleada por el Estado con un esquema de locación de obras y servicios, es decir que presentaría facturas por su labor. Su contrato no se encuentra dado de baja de acuerdo con las bases de datos oficiales, y estaría desempeñándose en el sector de lavandería de la Casa Rosada, en el subsuelo.

El relato preliminar de la testigo se puso de manifiesto frente a un

escribano público y se entregó en un sobre cerrado que está en la caja fuerte de la fiscalía. Esa declaración deberá ser ratificada frente a las autoridades judiciales.

El testimonio irá en línea con la explicación de los moretones en el brazo y en el ojo de Yañez que ofreció Fernández. Tereza apuntará a un consumo excesivo de alcohol por el que la ex primera dama solía accidentarse y lastimarse. En su versión de los hechos, apuntará a que encontraba a la primera dama usualmente borracha y relatará episodios en los que la encontro directamente desvanecida (ver aparte).

"La dicente manifiesta que por ejemplo la encontró caída en la pileta. Refiere que ese día Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta", relata un fragmento al que accedió LA NACION. También figura

en el acta que le preguntaron "si alguna vez Yañez le manifestó haber recibido algún golpe o maltrato por parte del señor Fernández, a lo que la señora contestó que no".

La mayor incógnita es si Tereza ofrecerá una versión de su propia vivencia sobre los hechos que relató Yañez, entre el 10 y el 12 de agosto de 2021, cuando se conocieron las polémicas fotos de la fiesta en Olivos. En esas fechas habrían ocurrido tres golpizas, según las capturas de pantalla de la conversación con Fernández que la exprimera dama le reenvio a Maria Cantero.

LA NACION repasó las planillas desde el 3 de agosto, una semana antes de estos episodios, y en ellas no figura que haya ingresado a la quinta. Sin embargo, el propio Rodríguez admitió problemas con la veracidad de los reportes de movimientos o podría ocurrir que la "ama dellaves" hubiera estado desde antes dentro de la residencia presidencial.

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$988,62  | ▲ (ANT: \$988,09)  | Euro   |
|-----------|-----------|--------------------|--------|
| CCL       | \$1291,78 | ▼(ANT: \$1296,72)  | Real   |
| Mayorista | \$949,50  | = (ANT: \$949,50)  | Reserv |
| Paralelo  | \$1335,00 | ▼(ANT: \$1340,00)  |        |
| Turista   | \$1551,20 | = (ANT: \$1551,20) |        |

\$1054,51 ▼(ANT: \$1062,29) \$171,28 \(\text{(ANT:\$172.71)}\) ...... vas 27.860 ▼ (ANT: 27.954) en millones de US\$

# Estiman que la baja del impuesto PAIS tendrá un impacto positivo en precios

CÁLCULO. Las consultoras privadas proyectan que la reducción del tributo de 17,5% a 7,5% podría suponer una baja de entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales en la inflación de septiembre

#### María Julieta Rumi

LA NACION

Luego de que, anteaver, se confirmó que, a partir del próximo lunes, el impuesto PAIS retornará del 17.5% al 7,5% para todos los bienes y servicios, distintas consultoras estimaron que tendrá un impacto de entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales en el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que sería inferior al 4% de julio último.

"El impacto en la marcha de los precios resulta difuso, ya que el traslado a los valores minoristas de los bienes importados se realizará en el transcurso de los próximos días o semanas. En un escenario intermedio, la reducción del IPC de septiembre podría estimarse en 0,5/0,6 puntos porcentuales, colaborando con el proceso de desinflación", estimó Delphos Investment.

De acuerdo con esto, Leonardo Chialva, socio de la consultora económica, adelantó que para septiembre su escenario base es de una inflación total de 3,2%, con una inflación núcleo del 3,1%, y para agosto prevén un 3,8% y un 2,9%, respectivamente.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la inflación de agosto "va a estar cercana" a la de julio. "Ojalá sea un poco más abajo. Creo que en septiembre va a bajar más por el impuesto PAIS y otras medidasqueanunciaremos,quevan a reducir el costo argentino. La baja va a continuar siempre teniendo en cuenta que la inflación es un fenómeno monetario. La Argentina no emitemás pesos, por ende, las condiciones están dadas", agregó en declaraciones en Radio Rivadavia.

En tanto, el economista de la fundación Libertady Progreso, Lautaro



Caputo anticipó ayer que el índice de precios de agosto sería "cercano al de julio"

ARCHIVO

Moschet, explicó que en septiembre favorecía hasta ahora la perspectiva de que no iba a haber aumentos de tarifas de los servicios públicos, pese a que el Gobierno confirmó ayer por la tarde que subirán la luz, el gas, el agua y los combustibles (ver aparte).

"La baja del impuesto PAIS favorece con una caída aproximada de 0,7 puntos porcentuales en el nivel de precios. Es esperable que tengamos un dato de inflación incluso menor que el de julio", opinó.

Fernando Marull, socio de FMyA, calculó también un impacto de 0,7 puntos en la inflación de septiembre que, de esta forma, pasaría de 3,7% a 3%, según sus proyecciones.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, estimó un impacto de máxima de 0,65 puntos porcentuales, pero dijo que podría no notarse en septiembre. "Es bastante complejo, porque no es directo el trasla-

do, en tanto, las empresas ya tienen stock comprado a la tasa anterior, a la vez que para las nuevas importaciones pueden elegir no reflejar la baja y aumentar la rentabilidad en un entorno donde cayeron muy fuerte las ventas. Dicho esto, estimamos que podría generar una baja de hasta 0,65 puntos porcentuales y, en el escenario optimista de que se dé, empezará en los últimos meses del año. Difícilmente tenga efecto en septiembre", analizó. Para ese mes estima una inflación de 3,5%.

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, coincidióenque es dificil calcular el impacto. "Si un producto bajara su precio por toda la reducción del impuesto PAIS, tendría una baja del 8,5% ¿Cuántos productos de todos los que existen podrían bajar en esa cantidad? Es dificil de estimar. No todo el que se vea beneficiado por esto va a disminuir automáticamente el pre-

cio de venta, no necesariamente va a ser instantáneo y tampoco pega en todos los rubros del IPC. Los rubros que más pueden estar impactados son ciertos artículos para el hogar, productos electrónicos, tal vez los autos y los combustibles; creemos que puede estar cerca de medio punto porcentual de inflación. Perovuelvo a repetir que no necesariamente se daría todo en un mes y es muy incierto realmente", insistió.

Por último, Rocío Bisang, analista económica de EcoGo, dijo que, suponiendo que la baja del impuesto se traslada completa a precios, y sin tener en cuenta los efectos de segunda vuelta, creen que el impacto sería de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales en la inflación de septiembre. "Todavía no recalibramos las proyecciones, pero es probable que veamos una inflación más cercana al 3% que al 4% en septiembre", concluyó. •

### importador en baja, el BCRA sumó más reservas

Con un dólar

Compró US\$154 millones; fue el mayor monto en más de tres meses

#### Javier Blanco

LA NACION

El Banco Central (BCRA) concretó ayer la mayor compra de reservas de los últimos tres meses, al captar US\$154 millones. Fue en una rueda de fuerte volumen de negocios y en la que se dejó ver una retracción en la demanda importadora, sobre todo ahora que quedóconfirmadoque desde el lunes regirá la rebaja del impuesto PAIS que abaratará 10% el dólar importador para bienes y fletes.

El resultado se vio favorecido además por liquidaciones relacionadas con una inversión en el sector energético, según coincidieron varios operadores. Pero lo cierto es que para dar con una compra mayor hay que retrotraerse hasta el 21 de mayo, cuando adquirió US\$189 millones, en un contexto en el que la oferta de divisas aún fluía y la demanda estaba aún afectada por la cuotificación de importaciones.

El ingreso, que le permite mostrar un saldo acumulado por compras en lo que va del mes de US\$618 millones, llegó en una rueda en la que se operaron US\$481,521 millones, el mayor monto en lo que va del mes. Esto indica que consiguió retener casi el 32% de las divisas transadas en la rueda. Fue al cabo de una jornadaen la que, por segunda vez consecutiva, dejó caer \$0,50 el dólar mayorista vendedor, que cerró a \$949,50 y acumuló un retroceso de \$1 en las últimas dos ruedas.

En el mercado adjudicaron el resultado del día básicamente a la conducta ya mencionada de la demanda importadora. "Igual, el volumen negociado sorprendió bastante. No se llegaba a una cifra similar desde el 31 de julio", explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Claroque lo que hoy provoca un beneficio mañana podría volverse en contra. Por caso, el economista Fernando Marull (FyMA) proyectó un aumento en los pagos por importaciones de US\$1000 millones para el mes que viene, precisamente alentado por esta rebaja.

"Hasta ayer [por anteayer], el volumen operado de divisa en el segmento oficial estaba US\$1000 millones por debajo del registrado en julio, que había marcado el mínimo mensual de 2024. La explicación, un deterioro mayor al esperado de la demanda privada de divisas para pagos que entendemos se explica por la expectativa de baja de 10 puntos porcentuales del impuesto PAIS", señalaron desde la consultora Oulier.

### Habrá efecto pero no directo en los autos 0 km

La industria automotriz es una de las que se verán afectadas en forma positiva por la medida, dado su alto grado de componentes importados, tanto de piezas para la producción local como de modelos. ¿Cómo se traducirá esa rebaja en los precios? Martín Zuppi, presidente de Stellantisy de Adefa, la asociación de terminales, explicó que la reducción no se traslada en forma directa porque no todos los autos que se venden en la Argentina son importados y hay costos locales de producción en pesos.

que los autos bajan 10%. Pero seguramente va a impactar. Es un impuesto que termina distorsionando todo lo que uno importa, sean autos o piezas. No sé en qué cantidad porcentual va a impactar, pero no tengo dudas de que va a terminar impactando a favor de que bajen los precios", dijo Zuppi.

Con niveles de integración de piezas locales de entre el 40 y el 48% en los modelos de mayor contenido nacional (Fiat Cronos, Peugeot 208 y To-

"Si el impuesto baja 10%, no es yota Hilux), el restante 60% o más es componente importado. Sobre esas piezas es que operará la baja del impuesto –y sobre los insumos importados que compran los autopartistas para producir-, pero en las terminales aclaran que el traslado es indirecto porque el resto de los costos (salarios, energía) están en pesos.

Además, en el precio final que paga un comprador por un 0 km inciden los otros impuestos, como el IVA (21%) yel impuesto al lujo (si corresponde), más la comisión de venta del

concesionario, del orden del 14%.

En el caso de los autos importados que llegan de Brasil, el efecto podria ser más notorio, ya que la reducción de los 10 puntos porcentuales del gravamen impacta en el 100% del vehículo. En el sector creen que la reducción del impuesto servirá, sobre todo, para compensar futuros aumentos de los autos en los próximos meses, si las condiciones económicas y los movimientos comerciales de la competencia lo permiten.

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

## A partir del domingo, aumentan la luz, el gas, el agua y los combustibles

TARIFAS. Las boletas de los servicios energéticos se ajustarían 4% y el precio de la nafta y el gasoil, 2,5%; se suman al alza confirmada de 4,48% que aplicará AySA en el AMBA

Sofía Diamante

LA NACION

El Ministerio de Economía autorizó que a partir del consumo del domingo 1º de septiembre haya un nuevo aumento en los servicios de gas y electricidad. También se aplicará una suba a los precios de la nafta y el gasoíl, como ocurrió cada primer día del mes durante todo el año. Se espera que el incremento sea del 4% para las boletas energéticas, mientras que los precios de los combustibles subirían, en promedio, 2,5%. De esta forma, se suman al alza confirmada de 4,48% que aplicará Ay-SA para las boletas del agua.

El monto final de las facturas de energía se compone del costo de tres servicios más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirla en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, el costo es igual para todos los hogares.

Desde este mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó que los servicios de luz y gas aumenten para bajar el gasto en subsidios a la energía. Además, se permitirá de nuevo a las empresas de distribución y transporte—entre las que se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS— actualizar sus cuadros tarifarios.

Si bien en abril el Gobierno había fijado que los ingresos de estas empresas iban a subir todos los meses según una fórmula polinómica, la variable de ajuste nunca llegó a aplicarse. Unas horas antes de comenzar el mes de mayo, Caputo anunció que se postergaría el incremento.

"En tarifas queda por aumentar, pero este año ya hicimos la parte



mercios e industrias. Los últimos Economía autorizó una nueva suba en los servicios para bajar el peso de los subsidios

ARCHIV

más importante. La tarifa es una sintonía fina entre caja, o reducción de subsidios, e inflación. A algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es que lo decidimos mes a mes porque la prioridad es bajar la inflación. También la prioridad es [cuidar] la caja, pero en la medida en que podamos terminar antes con la inercia inflacionaria, eso es más ventajoso. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación", había dicho el ministro en una entrevista radial.

En lo que se refiere a combustibles, en el sector esperan que la suba de precios de nafta y gasoil sea en torno del 2,5% a nivel país, pero el aumento podría ser mayor en la ciudad de Buenos Aires (CA-BA), como ocurrió el mes pasado, cuando se aplicó un alza de 5% en dos tramos.

Desde que asumió Javier Milei, el

valor de los combustibles aumentó 135% en los primeros siete meses del año, muy por arriba del 86% de inflación acumulada. Esto se explica por el aumento de los impuestos al sector, que estaban congelados por el gobierno anterior desde 2020, y por el atraso que tenían los precios anteriormente.

El litro de nafta súper de YPF en CABA hoy cuesta \$992, mientras que la premium vale \$1226. El gasoil súper se vende a \$1032 por litro, mientras que el diésel premium cuesta \$1312.

Esta semana, además, se confirmó el aumento en la tarifa de agua de AySA. Será de 4,48% y comenzará a regir desde el consumo de septiembre. La factura promedio sin impuestos pasará de \$18.799 a \$19.621. Con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los \$23.700. Luego de la quita de subsidios de abril, que implicó una suba de 209%, los valores se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC). En el año, las boletas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 271%.

#### Geolocalización

AySA mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios. De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de \$22.137 a \$23.129; para la zona media (996.718 usuarios), de \$20.104 a \$21.005, y para la zona baja (1,2 mi-

llones), de \$16.155 a \$16.878.

Los incrementos van a empezar a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre.

Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio. En lo que se refiere a tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.

Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%. Esto alcanza a 1,8 millones de usuarios y no es necesario realizar ninguna gestión para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).

AySA alcanzó el equilibrio operativo bruto por primera vez en cinco años y está logrando superávit por primera vez en su historia. La nueva gestión de AySA incrementó los ingresos en un 22% en comparación con 2023 en términos reales, lo que representa unos \$33.000 millones adicionales, y se redujeron los gastos devengados de operación bruta un 16%, equivalentes a \$40.700 millones.

Dentro de este plan de eficiencia, la empresa llevará adelante una estrategia para la reducción de pérdidas físicas de agua potable que permitirá recuperar 500.000 m3 por día de agua (equivalente al consumo de l millón de personas) y reducir gastos de insumos químicos y energía de bombeo. Además, se reforzará la continuidad del plan de micromedición para alcanzar una facturación basada en el servicio medido y más justa para los usuarios.

Para fin de año, los objetivos de reducción totales en estos principales rubros son 45% de vigilancia, 43% de limpieza, 37% de telefonía, 27% de la flota de vehículos y 15% de la masa salarial, a través de la reducción del 35% de las horas extras y un importante programa de retiros voluntarios. En lo que respecta a las obras de mejora y mantenimiento, se encuentran en etapa de priorización y revisión.

Es el caso del plan de retiros voluntarios, al que adhirieron 1200 empleados, desde la empresa informaron que recibió \$36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados. •

### En los supermercados prevén que se frenarán aumentos

En los comercios estiman que la reducción de la alícuota del impuesto PAIS ayudará a desacelerar la inflación más que a bajar precios

Alfredo Sainz LA NACION

La baja en la alícuota del impuesto PAIS que acaba de anunciar el Gobierno tendrá un efecto relativo en las góndolas y, si bien en las empresas todavía están haciendo cuentas, la mayoría reconoce que más que una reducción en los precios de venta al público de los alimentos se espera que sirva para contener nuevos aumentos.

Hace unas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la medida tributaria redundaría en una baja en los precios en un amplio rango de productos, incluyendo los artículos de la canasta básica (alimentos, bebidas, tocador y limpieza). "En septiembre vamos a ver una baja de precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirles que la gente tiene que recibir confianza del otro lado", aseguró el funcionario.

Sin embargo, en las empresas son más cautos a la hora de analizar el impacto que tendrá la baja en diez puntos de la alícuota del impuesto PAIS, que entrará en vigor el domingo.

Los más optimistas aseguran que en el caso de los productos importados el efecto que se sentirá en las góndolas será casi inmediato. La lista de artículos que tendrían que reflejar algún cambio positivo incluye café y atún, algunas frutas como el ananá y la banana, y productos de bazar, textil o electro.

"El mayor impacto del impuesto PAIS es precisamente en otros eslabones de la cadena y es la incidencia que tiene en los insumos como el PET, el aluminio, la lata y en muchos otros que necesita la industria para producir. En lo que hace directamente a la góndola, lo que es consumo masivo, puede incidir en el atún, las bananas y alguna que otra cosa más, y después en lo que importan directamente las cadenas, pero el fuerte del impuesto PAIS golpea en los insumos", destacaron en el sector supermercadista.

En el punto en que coinciden los supermercados y las empresas fa-

bricantes es que la rebaja del 17,5% al 7,5% en la alícuota del impuesto PAIS ayudará a frenar la llegada de nuevas listas de precios.

"En cosmética y tocador, el 60% de los insumos son importados, empezando por los componentes químicosy llegando hasta el packaging, así que a partir del lunes vamos a tener una mejora en los costos. Pero, por otro lado, hay otros gastos que siguen subiendo, como los fletes y la mano de obra, así que seguramente un factor termine compensando a otro. En nuestro caso, la decisión que tomamos es mantener la lista de precios congelada al menos por los próximos dos meses", aseguró Alberto Bollati, CEO y fundador de Algabo, firma dueña de los protectores solares Cocoa Beachy los repelentes Vais.

La visión es compartida en la fabricante de productos de limpieza Ecovita. "Aún no tenemos claro cuándo y en qué cargas impactará la baja del impuesto. A partir de ahí, consultaremos con nuestros proveedores cuánto de esa mejora se trasladará a los precios de sus insumos", señaló Julián Mellicovsky, dueño de la empresa que compite con Unilever y Clorox en el mercado de artículos de limpieza. "En lo que son insumos y materias primas que importamos directamente, por ejemplo, el impacto debería ser bastante lineal y ayudar a reducir los costos, lo cual permitirá contrarrestar subas por inflación, o hacer rebajas de precios", agregó el empresario.

En Melar, una empresa que provee semillas, condimentos y frutos secos a las principales compañías productoras de alimentos, aseguran que la baja de los impuestos se trasladará en forma automática a sus precios de venta. "Hoy, el 70% de los insumos que utilizamos son importados, así que en nuestro caso la baja en el impuesto se va a sentir en forma automática en nuestros costos y los vamos a trasladar a la lista de precios, entre otras razones, porque necesitamos vender más y recuperar los niveles que teníamos el año pasado", reconoció Hernán Devalle, director de Melar, empresa que provee a los principales fabricantes de alimentos (Molinos Río de la Plata, Unilever, Arcor) y que también cuenta con su propia marca, El Cosaco.

En otras empresas destacan que el cambio en la alícuota se traducirá en menores costos de producción, pero, a la vez, advierten que para los fabricantes nacionales también implica una mayor competencia de los productos importados.

"La baja en el impuesto PAIS nos ayuda porque reduce los costos de algunos insumos importados, como las hierbas y las botellas que estamos trayendo de afuera, pero más beneficia a las empresas que se dedican a importar la bebida terminada. En términos de porcentaje, a nosotros nos impacta en un 2% en nuestro costo de producción, pero la competencia puede bajar un 10% sus precios, porque no sufren el aumento de los costos locales como las tarifas de los servicios públicos o las paritarias", explicó Franco Moretti, fundador (junto con su hermano Bruno) de Destilerías Moretti, firma dueña del gin Buenos Aires. •

### Caso YPF: la Justicia de EE.UU. podría exponer secretos del Gobierno

LITIGIO. En el juicio contra el país por la expropiación de la petrolera, los demandantes amenazan con revelar comunicaciones internas

Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-Una puja entre la Argentina y los fondos que demandaron al país por la expropiación de YPF-Burfordy Eton Park-amenaza con exponer comunicaciones internas entre altos funcionarios de las administraciones de Alberto Fernándezy de Javier Milei, y develar los entretelones del día a día de la gestión oficial y los detalles del vínculo entre el gobierno nacional y la petrolera estatal.

Burford y Eton Park, los fondos que obtuvieron una sentencia a su favor en los tribunales de Estados Unidos para cobrar una indemnización por US\$16.100 millones más intereses en la demanda por la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner, intentan desde hace meses acceder a información oficial para conseguir jueza de la Corte del Distrito Sur de no es funcionario público", dice el ce la república sobre las decisiones que la Justicia norteamericana dictamine que YPF y el Banco Central son un "alter ego" de la República Argentina. De conseguirlo, los fondos tendrían luz verde para desplegar una ofensiva global para intentar embargar activos argentinos y forzar el cobro de su sentencia.

Los abogados de la Argentina y de los demandantes llevan varias semanas negociando los términos de un "discovery", un proceso de la Justicia norteamericana que les permitealas partes de un juicio acceder a información que luego puede ser utilizada como evidencia en la causa. El objetivo de Burford y Eton es probar que YPF, el Banco Central y la República Argentina son, a los fines legales, lo mismo, una estrategia



Un proceso de "discovery" puede complicar a YPF

ARCHIVO

para acelerar el cobro de la indem-Nueva York Loretta Preska. YPF quedó fuera de esa sentencia, que debe ser afrontada por la Argentina.

La negociación sobre el alcance del "discovery" comenzó a decantar a mediados de junio pasado, cuando los demandantes presentaron una propuesta. La Argentina respondió con una contrapropuesta el 27 de julio, según documentos presentados en el tribunal de Preska a los que accedió LA NACION.

Los fondos respondieron el viernes pasado, sobre la fecha límite para alcanzar un acuerdo, con otra propuesta, mucho más amplia, incluida una lista de 27 funcionarios, contra 18 que había propuesto la Argentina. Incluye al ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor,

Sergio Massa; el asesor presidencial nización a su favor otorgada por la Santiago Caputo-"un consultor que escritode la Argentina-; el exministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro; el exjefe de la Aduana y de la AFIP Guillermo Michel, y el exsecretario general de la Presidencia Julio Vitobello, entre otros.

> Además de esa lista más extensa de funcionarios, los demandantes pidieron acceder a más información, incluidas todas las interacciones electrónicas, los correos electrónicos en Gmail y los chats en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. Los abogados de los fondos argumentaron que "los funcionarios del gobierno argentino se comunican extensivamente a través de cuentas de mail no gubernamentales en su capacidad oficial". Y pidieron acceder también a las

"discusiones internas" que involucren al Banco Central y a YPF, además de las interacciones "externas" entre funcionarios y empleados de YPF o la autoridad monetaria.

La Argentina rechazó esa propuesta, que calificó de "acoso". Los abogados del país habían propuesto entregar los intercambios en el Sistema de Gestión Documental Electrónica, que alberga informes y comunicaciones oficiales. La propuesta de los fondos, según los abogados de la Argentina, excede los límites razonables, justificables y legales.

Uno de los escritos presentados por los fondos, en el que se justifica el listado de funcionarios presentado a Preska, incluye artículos publicados en LA NACION, La Política Online y Página 12 que detallan el papel de Santiago Caputo en el Gobierno, o las recientes críticas de Axel Kicillof al gobierno de Milei por la decisión de YPF de elegir Río Negro y no la provincia de Buenos Aires para construir una planta de gas natural licuado.

"Es probable que el señor Caputo por Luis, el jefe del Palacio de Hacienda] tenga información sobre el control que ejerce la república sobre el BCRA, incluidas las instrucciones que el Ministerio de Economía le hayadadoal BCRA para implementar políticas económicas. El señor Caputo también es responsable de gestionar los intereses de la república en YPF y es probable que tenga información sobre el control que ejerde inversión de YPF, incluida su reciente decisión de reubicar el sitio de un proyecto de GNL", indicaron los demandantes.

Los fondos también dijeron que Santiago Caputo es uno de los "asesores más cercanos" de Milei y que "administra el presupuesto de publicidad de YPF a través de Guillermo Garat", antiguo socio de la firma MoveGroupyactualvicepresidente de Asuntos Corporativos, Marketing y Comunicaciones de YPF.

La negociación entre los abogados de la Argentina y los de los fondos se trabó el pasado viernes 23 de agosto. Así, dadas las cosas, de no mediar un acuerdo, la decisión final quedará en manos de la jueza Preska. •

#### EN PRIMERA PERSONA

¿Cuánto cayó la "economía" en la gestión Milei?

Juan Carlos de Pablo

-PARA LA NACION-

esde la década de 1930, cuando alguien pregunta cómo anda "la economia" de un país, le suelen contestar sobre la base de la evolución del producto bruto interno (PBI). "B" alude a bruto, porque incluye los bienes de capital necesarios para reponer el desgaste y el atraso tecnológico; "I" significa interno, o geográfico, por oposición a nacional. Los ingresos de Leo Messi forman parte del producto nacional argentino, pero no del interno.

Como indicador cíclico, el dato mensual o trimestral tiene que ser desestacionalizado, porque ¿qué significa que en el hemisferio sur un heladero venda menor cantidad en junio que en enero o que se fabrique menor cantidad de tornillos en febrero, que tiene 28 días, que en marzo?

Pues bien, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica el Estimador Mensual de Actividad Económica

#### Venimos escuchando que estamos ante la crisis más grande de la historia argentina

(EMAE), buena aproximación de la estimación del PBI, que se publica más tarde y con frecuencia trimestral. El total se publica en versión original y desestacionalizada. No así los componentes, lo cual es desafortunado y propongo, si fuera posible, que también se pudieran desestacionalizar.

Pues bien, entre diciembre de 2023 y junio de 2024, desestacionalizado, el nivel de actividad económica cayó. Esta no es una novedad; la novedad es cuánto cayó. Porque venimos escuchando que estamos padeciendo la crisis más grande de la historia económica argentina, y resulta que la caída fue de 2%. Sí, como lo lee, fue de dos por ciento.

Antes de apresurarse a decir "no puede ser", respire y reflexione. Claro que usted conoce gente que "la está pasando muy mal". Porque la realidad siempre es heterogénea; entre sectores, dentro de los sectores y aún entre los diferentes oferentes de un mismo producto.

Perono confundamos la heterogeneidad con la unanimidad. Ya bastantes problemas tenemos con los problemas, para que-llevados por el entusiasmo-generalicemos las situaciones más extremas. Deporte al que, por razones entendibles, son afectos los representantes de los sectoresylas regiones; y también buena parte del periodismo.

La teoría de las expectativas autocumplidas siempre me pareció una exageración. Me miro al espejo, repito que soy joven y que tengo el cabello negro, y no ocurre ni una cosa ni la otra. Pero que alguna influencia tiene, me parece claro. No sugiero ni comprar ni vender buzones, pero si quitar el pie del acelerador, a la luz de los datos del pasado y del presente.

### Primer y alentador estudio económico

OPINION

**Arturo Prins** PARA LA NACION

or primera vez se realizó un estudio sobre el impacto que tienen en la economía del país las actividades de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), o sea, las fundaciones y asociaciones civiles. Muchos estudios se conocen sobre el rol del Estado y de las empresas en nuestra economía, pero poco o nada se sabía sobre el impacto que generan estas organizaciones.

El estudio, solicitado por la Confederación de la Sociedad Civil -máxima representante de las OSC-, lo realizó la Universidad Católica Argentina con una rigurosa revisión, a punto tal que fue declarado de "interés para el desarrollo económico" por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien el estudio incluye a otras organizaciones sin fines de lucro, como los consorcios de propietarios, mutuales, cooperadoras, entidades religiosas y políticas, asociaciones empresarias y deportivas, instituciones artísticas y culturales, iglesias y otras, la magnitud del impacto de las fundaciones y asociaciones civiles es mucho mayor,

pues aportan un 3,52% a nuestro PBI, muy cerca de sectores económicos como el de la construcción (3,7%) o la minería (4%). Ese porcentaje es superior al de México (2.9%), Brasil (2,3%), Chile (1,12%), España (1,1%) y el Reino Unido (1%). La Argentina está alineada en este campo con avanzadas economías del mundo. Solo Estados Unidos está muy por encima (5,4%), pues sus OSC recaudan el mayor monto anual de donaciones.

La mencionada incidencia en el PBI es parcial, pues surge del efecto económico de las 595.317 personas queesas OSC emplean, lo cual representa el 10,17% del empleo privado en el país. Si se agregan los objetivos que logran, el desarrollo económico, social y cultural que aportan es muy superior. Algo más del 90% de estas OSC son microorganizaciones que realizan actividades y servicios que resuelven importantes necesidades de la sociedad.

Otropunto relevante es el número de voluntarios que colaboran en ellas. Son 1.720.054 personas que donan tiempo y talentos. El tiempo que dedican, en promedio, es de casi cuatro horas diarias. A mayor edad y nivel educativo, mayor es la presencia en el voluntariado.

Una gran parte de las OSC están concentradas en la ciudad de Bue-

nos Aires (50,6%) y en cinco provincias (38,7%): Buenos Aires (22%), Santa Fe (7%), Córdoba (5,8%), Entre Ríos (2,1) y Mendoza (1,8%). En el resto de las provincias están el 10,7% de las OSC. Ante esta realidad, periódicamente se promueven acciones, encuentros y comunicaciones para que en esas provincias se constituyan más organizaciones que atiendan el sinnúmero de necesidades que tienen.

En Historia de una pasión argentina, Eduardo Mallea indica que el trabajo creador se origina en una inteligencia desinteresada, un ensueño, una fantasía transformadora. Es la energía de las OSC. Las Naciones Unidas las valoran, a tal punto que desde 1948 les otorgan estatus consultivo a fin de que presenten propuestas a los Estados miembros. Innovadoras iniciativas se concretaron así en varios países. con soluciones a graves problemas. En la Argentina miles de OSC trabajan en políticas públicas, vivienda, infraestructura, economía, ciencia, educación, salud, medio ambiente, cultura, arte, música, etcétera. Con inteligencia logran soluciones micro que, cuando el Estado las extiende a nivel macro, benefician a un mayor número de personas.

Tan inédito estudio fue presentado en junio pasado en la Legisla-

tura porteña por la presidenta de la Confederación de la Sociedad Civil, Mercedes Aranguren. La acompañaban autoridades nacionales y municipales, legisladores y representantes de OSC y organismos afines. Ello originó importantes iniciativas. En primer lugar, se presentará el estudio en el Senado de la Nación, con normas que se desea impulsar para alentar a las fundaciones y asociaciones civiles por la creciente relevancia que sus actividades tienen en la economía nacional. En segundo lugar, la mencionada confederación constituirá un centro de estudios de la sociedad civil para abogar por políticas públicas que potencien el rol de las OSC. Para ello, es necesario obtener información detallada y datos sólidos sobre las contribuciones que realizan. Esto se obtendrá con la creación de una cuenta satélite -ya existen en cultura y turismo- que analizará los aportes de las OSC a la economía con mayor claridad y precisión que las cuentas nacionales.

Un muy alentador estudio en medio de la crisis económica actual que aún sobrevive en la sociedad, en el Estado y en las empresas. •

El autor es director ejecutivo de la Fundación Sales

### Hoteles y bares ya no pagarán a Sadaic

**DECRETO.** Tampoco lo harán los salones de fiestas por pasar música; rechazo de músicos

Victoria Menghini LA NACION

Los salones de fiestas, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) por pasar música en fiestas privadas. Así lo dispuso el Gobierno a través del decreto 765/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, que establece modificaciones a la ley de propiedad intelectual.

"Se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe -cualesquiera que fueren los fines de la misma-en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas", sostiene el decreto. Así, para la ley, el ámbito privado queda excluido. En consecuencia, "se considerará eje-

cución pública de una obra musical o cinematográfica, discos, films sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión por altavoces la que se efectúe por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluvendo internet".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.explicóel motivo del cambio normativo: "La confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aun si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente los servicios".

Especialistas consultados por la Nacion coincidieron en que la quita del impuesto tendrá un impacto positivo dentro del rubro, ya que representaba un costo "dificil" de pagar.

"Llevamos muchos años en una lucha importante respecto de lo que es salones de eventos sociales a nivel nacional y provincial, así que recibimos esta novedad con gran satisfacción", expresó a LA NACION María José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de Córdoba (Casafic). Y agregó que, con esta nueva normativa, la realización de estetipo de eventos podrá ser "mucho más barata" para los clientes.

"El mínimo de una reunión de50 personasera de\$70.000. Con la quita de este arancel el cliente ya puede flexibilizar sus gastos", detalló.

Gustavo Mustoni, vocero de la Cámara de Empresarios de Discotecasy Baresdela provincia de Buenos Aires (Cedibba),

añadió que, para el negocio de los boliches también sería un gran beneficio quedar exento de pagar el impuesto.

"Pagamos el 7% de entradas por Sadaic y otro 14% de AADI-Capif. Era un impuesto muy difícil de pagar, más teniendo en cuenta que la actividad bajó entre un 25% y 30% respecto del año pasado, y sigue en caída", indicó. Sin embargo, destacó que el decreto aún presenta ambigüedades, por lo que están a la espera de la reglamentación.

LA NACION consultó a Sadaic al respecto y desde la entidad negaron los efectos de la regulación. "Los boliches, salones de fiestas, bares y restaurantes deben seguir pagando porque hacen comunicación al público de música en espacios libres de acceso público. Lo único que queda dudoso es

el caso de los hoteles", afirmó Guillermo Ocampo, director

general de Sadaic. Por su parte, los gimnasios también estaban obligados a pagar el impuesto de Sadaic por pasar música en televisores. "Nos parece una muy buena medida, va en la dirección correcta y creemos que va a ser muy bien recibida por el sector", dijo a LA NACION Federico Storchi, presidente de la Cámara de Gimnasios.

En tanto, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) emitió un comunicado en contra del decreto. "No solo pretende avanzar en la administración de los derechos intelectuales de los artistas (es una propiedad más genuina que la de los bienes materiales), sino que su redacción confusa deja abiertas múltiples interpretaciones que podrían dar origen a demandas judiciales".

### Remates

### Arte & Antigüedades



CONTINÚA MAÑANA 30 DE AGOSTO A LAS 16 HS.

JUNCAL 1248 | INFO@SARACHAGA.COM.AR | 4812-8424 WWW.SARACHAGA.COM.AR | (1) CASASARACHAGA

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL





#### Convocatorias

Convocatoria

LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GE-NERALES, ASAMBLEAS ELEC-TORALES DE DISTRITO, CON-VOCATORIA, A EFECTUARSE EL DÍA 18 DE SETTEMBRE DE 2024, A LAS 15,30 HORAS. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en los Incisos a), b) y c) del Articulo 32º del Estatuto Social de LA SE-GUNDA COOPERATIVA LIMI-TADA DE SEGUROS GENERA-LES constituyen DISTRITOS **ELECTORALES** las siguientes entidades, se consigna la cantidad de delegados entre paréntesis: Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ACEVEDO (3); Unión Agropecuaria Ltda. de ALCORTA (5): Soc. Agrop. Ltda. de ALMA-FUERTE (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ARANGUREN (3); Coop, Agrop. Ltda. de ARMS-TRONG (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. ARROYO CABRAL (I); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ASCENSION (5); Unión Agric. Ltda. de AVELLANEDA (5): Produc. Rurales del Sud Ltda. de BAHIA BLANCA (5); Coop. Agric. Lucienville Ltda. de BA-SAVILBASO (2); Coop. Agric. Ganad Ltda. de BERROTA-RAN (2); Coop. Agrop. Ltda. de BOLIVAR (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de BOUQUET (4); Coop. Agric. Gan. Sombra de Toro Ltda. de CABILDO (5); Coop. Agrop. Ltda. de CARABELAS (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de A. Alsina de CARHUE (5); Coop. Agric. Gan. e Ind. Ltda. de CAR-MEN DE PATAGONES (5); Coop. Agric. Ganadera Ltda. de CARRERAS (4): Coop. Agrop. de C.Casado Ltda. de CASILDA (3); Coop. Agric. Mixta Ltda. de CAÑADA DE GOMEZ (5); Coop. Tamb. y Agric. Ltda. La Industrial Arg. de CENTENO (4); Coop. Defensa de Agricultores Ltda. de CHACABUCO (5): Coop. Agric. Ganad. Ltda. de CHI-VILCOY (3); Graneros y Elevadores Arg. Soc. Ltda. de COLON (5): Soc. Unión Popular Ltda. de COLONIA SILVIO PELLICO (3): Coop. Agricola Ltda. de CONE-

SA (5); Coop. Agrop. Gral. San

Martin de CNEL SUAREZ (5): La Agricola Regional Ltda. de CRESPO (5): La Emancipación Soc. Mixta Ltda. de DARRE-GUEIRA (5): Coop. Agropecuaria Ltda. de DARREGUEIRA (5); Coop. Agrop. Unificada Ltda. de ELORTONDO (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de ESPAR-TILLAR (5); COTAGRO Agrop. de GENERAL CABRERA (5); Coop. Agric. Mixta La Protectora Ltda. de GENERAL GALAR-ZA (5); La Ganadera Gral. Ramirez Ltda. de GENERAL RA-MIREZ (5): Coop. Agric. Unión Regional Ltda. de GENERAL RAMIREZ (5): Coop. Agric. Ltda. de GENERAL ROJO (2); Soc. Agric. Ganadera Ltda. de GENERAL SAN MARTIN (L.P.) (1): Coop. Rural Ltda. de GENE-RAL VIAMONTE (5); Coop. Agrícola Ltda. de GODOY (5): Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de HENDERSON (5); Coop. Agricola La Vencedora Ltda. de HERNANDO (5); Coop. Agric, Ganad, Ltda, de HU-GHES (2); Coop. Agrop. Mixta Ltda. de IRIGOYEN (5); Liga Agricola Ganadera Ltda. de JU-NIN (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5); Coop. Agrop. Union Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5): Coop. Agropecuaria La Segunda Ltda. de LA DULCE (5); Coop. Agropecuaria LA VIOLETA (5): Coop. Agric. Ganad. Ltda. LAR-TIGAU (2); Unión Agríc. Soc. Ltda. de LEONES (5); Coop. Agricola Ganad. La Unión de LLAMBI CAMPBELL (I): Coop. Agropecuaria Ltda. de LOPEZ (5); Coop. Agrop. El Progreso de LUCAS GONZÁLEZ (5); Atreu-Co Agrop. Ltda. de MACACHIN (5); Coop. Agrop. Ltda. de MA-LABRIGO (5); Coop. Agropecuaria Gral. Paz Ltda. de MAR-COS JUAREZ (5); Coop. Agric. Mixta de MARGARITA Ltda. (2): Coop. Agric. Ltda. La Unión de MARIANO H. ALFONZO (5); Coop. Agrop, Ltda. de MAXIMO PAZ (5); Agrícola Ltda. de MI-CAELA CASCALLARES (2); Coop. Agric. Ganad. Ltda. MONTE BUEY (4): Agricola de MONTE MAIZ Ltda. (2); Agric. Mixta Ltda. de MONTECARLO (5): Agrop Gral Ltda. de NECO-CHEA (5); Coop. Agrop. Gral. Belgrano Ltda. NOETINGER (1); Agraria Ltda. OLAVARRÍA (5): Agrop, Ltda, de PEREZ MI-LLAN (5); Agric. Ganadera Ltda. de PEYRANO (5): La Alianza Agric. Gan. Ltda. de Pl-GÜE (5); Coop. Agricola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann PILAR (5); Ganadera Agricola y Cons. Ltda. de PORTEÑA (5);

y Consumo Ltda. PUERTO SAN JULIAN (5); Agrop. Ltda. de PU-JATO (2): Agrícola Ganadera Ltda. de RAUCH (5); Agropecuaria e Industrial de RAUCH Ltda. (5): Ganaderos de Río Negroy La Pampa Coop. RIO CO-LORADO (1); Agric. Ganad. Ltda. de SALADILLO (5); Agrop. de SAN ANTONIO DE ARECO (1); Coop. Agric. y de Consumo Ltda. de SAN GUI-LLERMO (5): Agricola Ganadera Ltda. de SAN JERONIMO SUD (2): Agric. Ganad. Ltda. "San Miguel" de SAN MIGUEL ARCÁNGEL (3); Coop. Arrocera de SANSALVADOR Ltda. (I); Agrop. Colonias Unidas Ltda. SAN VICENTE (1); Agric. Gan. Ltda. La Unión de SANTA CLARA DE BUENA VISTA (3); Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Ltda. de-SANTA ISABEL (5); Agric. Ltda. de SARGENTO CABRAL (3); Agricultores Unidos Agric. de TANCACHA (5): Agrop Ltda. de TANDIL (5): Rural Ltda. de TORNQUIST (2); Rural Limitada ALFA de TRES ARROYOS (4); Agraria Ltda. de TRES ARROYOS (5); Agrop, Ltda. de VENADO TUERTO (5); Agric. Ganad. Ltda. de VIDELA (2): Agric Ganad Fed. de VILLA CANAS (5); Agrop. de VILLA MUGUETA (1); Agricola de Ramallo Ltda. de VILLA RAMA-LLO (5): Agric. Gan. y Cons. La Trinidad Ltda. de VILLA TRI-NIDAD (1): Arroceros de VI-LLAGUAY Soc. Coop. Ltda. (3):

sede de La Segunda ROSARIO (25), el Consejo de Administración convoca a los asociados de dichas Entidades que a su vez sean asociados de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitada de Seguros Generales y que figuran en el respectivo padrón, a la Asamblea Electoral de Distrito que se celebrará el día 18 de setiembre de 2024 a las 15:30 horas, en la sede de cada una de las Cooperativas Agropecuarias enumeradas anteriormente. En sede de La Segunda, calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, se convoca a los asociados del distrito Rosario. En todas las Asambleas Electorales de Distrito, se considerará el siguiente: OR-DEN DEL DIA 1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Electoral de Distrito, Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Elección de Delegado(s) Titular(es) y Suplente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el día 18 de octubre de 2024 a las 10 horas. Rosario, 13 de agosto de 2024. EL CON-SEJO DE ADMINISTRACIÓN. La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.

#### Convocatoria

LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GE-NERALES ASAMBLEA GENE-RAL ORDINARIA. CONVOCA-

TORIA. De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 18 de octubre de 2024 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes. 2. Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Designación de la Comisión Electoral (Art. nº49 del Estatuto Social). 4. Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el ejercicio 2024/2025 (Art. nº 51 del Estatuto Social). 5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Sindico, del Auditor Externo y del Actuario, de los saldos de la cuenta Ajuste de Capital y Destino del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024. 6. Informe Gerencia General. 7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el ejercicio.(Art. nº 15º Ley Nº

20.091). 8. Autorización para la

asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza. 9. Fijación de los límites de las zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. nº 49 del Estatuto Social. 10. Elección de: a-) Tres Consejeros Titulares por las zonas: Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza; Este de Córdoba; y Entre Ríos, Corrientes y Misiones, por tres años en sustitución de los señores: Ariel Fernando Ferreyra; Daniel Adolfo Rosso y Matias Germán Daglio por terminación de mandato, b-) Tres Consejeros suplentes por las zonas: Oeste de Córdoba, San Luis y Mendoza; Este de Córdoba; Entre Ríos, Corrientes y Misiones, por tres años en sustitución de los señores: Pablo Gerardo Bonecchi, René Alberto Paschetta y Rubén Oscar Leichner, por terminación de mandato, c-) Un Consejero Titular Zona Rosario Sede La Segunda, en sustitución del señor Daniel Enrique Spessot, por fallecimiento, d-) Un Consejero Suplente Zona Rosario Sede La Segunda: en sustitución del señor Domingo Bianco por terminación de mandato. e-) Un Consejero Suplente Zona Norte del Pais por dos años en sustitución de la se-

nuncia. f-) Elección de un Síndico Titular y un Sindico Suplente por un año en sustitución de los señores José Omar Genta y Francisco Pedro Farrás respectivamente, por terminación de mandato. Rosario, 13 de agosto de 2024. El Consejo de Adminis-

#### Edictos Judiciales

#### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal. hace saber que Maksim BA-CHEVSKII, DNI Nº 752102942 de nacionalidad Federación de Rusia y de ocupación Monotributista, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires,12 de Agosto de

ñora: Alicia Pilar Cullen, por re-

La Asociación Mutual para el Personal de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos "27 de Agosto", inscripción I.N.A.E.S. matricula Nro. 1872, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 2072 de C.A.B.A., convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Octubre de 2024, a las 16:00 horas, en la sede social sita en la calle Adolfo Alsina 2072, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente orden del día: I) Lectura del acta anterior. II) Consideración, Memoria y balance, cuenta de gastos y recursos e informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio anual 01-07-2023 al 30-06-2024. III) Ratificación de la gestión del Consejo Directivo del período 2021 al 2024. IV) Designación de dos miembros para la firma del Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Presidente: Carlos Alberto Acuña. Secretario: Gustavo Oyhenard.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA A ELECCIONES

La Asociación Mutual para el Personal de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos "27 de Agosto", inscripción I.N.A.E.S. matrícula Nro. 1872, con domicilio en la calle Adolfo Alsina 2072 de C.A.B.A. convoca a sus asociados a elecciones para la renovación de los miembros del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización por finalización del mandato. A los fines de proceder a la convocatoria a elecciones de autoridades de la mutual se fija como fecha a celebrarse la elección el día 14, del mes de Octubre de 2024 de 8:00 a 18:00 horas, en la sede de la mutual. Designase como presidente de la Junta Electoral al Sr. Carlos Muñoz, con DNI: 16.715.588, según lo establecido en el art. 43 del Estatuto Social, que funcionará en la sede de la Mutual sita en la calle Adolfo Álsina 2072, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del dia 3 de septiembre de 2024, en el horario de 14:00 a 17:00 horas. El plazo de cierre para presentación de lista será el día 20 de septiembre de 2024 (esto es quince dias hábiles antes del dia de la elección, a las 24:00 horas, art. 41 Estatuto Social). Tendrá derecho a voto todo aquel que se encuentre encuadrado según el art. 33 del Estatuto Social vigente. El padrón de asociados estará a disposición de los socios a partir del día 3 de Septiembre de 2024, en la sede de la Asociación Mutual, en el horario en que funcione la Junta Electoral, (art. 34 del Estatuto Social). Presidente y Secretario. Presidente: Carlos Alberto Acuña. Secretario: Gustavo Oyhenard.

#### MINISTERIO DE SALUD

Expediente Nº 800-004651-2024 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/24

OBJETO: Contratación de un Sistema de Atención Extra Hospitalaria y el Servicio de Coordinación, Seguimiento Satelital y optimización por medio de un sistema operativo de telefonía con una línea especial cuyo número es ciento siete (107) y su respectivo personal, que además deberá comprender un Sistema Integral de Información del Servicio, perteneciente al Ministerio de Salud.-

APERTURA: Viernes 06 de Septiembre del 2024.-

RECEPCIÓN DE SOBRES: Hasta 09:30 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: \$ 20.000,00. (Pesos veinte mil con 00/100).

Presupuesto Oficial \$ 9.521.786.376,00.-

RECEPCIÓN DE SOBRES: Departamento Compras: Av. Libertador San Martin Nº 750- Oeste- 3er piso- Centro Civico- San Juan, Tel: 0264-4307408.

APERTURA: 2º Piso Núcleo 6 Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Av. Libertador Gral. San Martín 750, oeste – Centro Civico-



Ministerio de



Agrop. Ltda. de POZO DEL MO-

LLE (2); Agric. Gan. Ltda. de

PUAN (5); Coop. Agric. Ganad.

SÁBADOS CONTU DIARIO

**00**0 Más conectados que nunca.

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### INAUGURACIONES

#### Tres nuevas muestras en el Recoleta

Una imagen mil palabras, con fotografías seleccionadas por 50 figuras de la cultura argentina; Letizia Battaglia. Crónica, vida, amor, una exhibición de 89 imágenes en blanco y negro de la legendaria fotoperiodista siciliana, y un homenaje a Liliana Porter, abren hoy, a las 18, y se suman a la pujante y renovada propuesta del Centro Cultural Recoleta. En Junín 1930, con entrada libre y gratuita para argentinos.

# "Se suman voluntades": un círculo virtuoso de ventas se expande veloz en arteba

ARTE. Coleccionistas y museos adquirieron obras durante las primeras horas de apertura de la feria a invitados especiales en el Centro Costa Salguero; continúa hasta el domingo



Minujín, con su obra vendida a Balanz

"¡Es la primera vez que vendo una

obra en arteba el primer día!", excla-

mó ayer entusiasmada a LA NACION

Marta Minujin, artista con más de

seis décadas de carrera, un par de

horas después de que la feria se in-

augurara para invitados especiales

en el Centro Costa Salguero. Cuan-

do abra al público, desde mañana

hasta el domingo, muchas de las

piezas exhibidas ya habrán pasado

a integrar importantes colecciones

y el patrimonio de más de una dece-

Celina Chatruc

na de museos.

LA NACION



GENTILEZA HERLITZKA & CO.

Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Esta última institución, en tanto, compró una instalación de Graciela Sacco en Rolf Arty tres témperas de Rómulo Macciò en Vasari; ambas incorporaciones se realizaron en el marco del Programa de Adquisiciones de Museos, con aportes de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.

Una pintura de otro artista de esa generación pop, Edgardo Giménez, fue señalada como su preferida por Aldo Rubino, fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Macba). No dudó en comprarla

en la galería MC, mientras su stand aún se estaba montando. Agregó luego otras dos a su colección, que exhibirá en el museo: una de María Suardi en Diego Obligado y otra de Alicia Orlandi en Roldán, donde también vendieron el mapa invertido de Nicolás García Uriburu.

"Se suman voluntades: esta es la edición de arteba en la que el Moderno compró más obras", dijo con orgullo Victoria Noorthoorn, directora de esa institución, que recibe aportes públicos y privados para incrementar su patrimonio. En esta oportunidad adquirió doce piezas con fondos de la Fundación arteba;

del gobierno porteño: de Natalia Valdés, del Grupo Lapachos Holding; de la Colección MYP; de César Curiy de la Asociación de Amigos y el Comité de Adquisiciones del museo. Los artistas elegidos fueron Joaquín Aras y Carrie Bencardino (Piedras); Trinidad Metz Brea (Valerie's Factory); Sandro Pereira (The White Lodge), Sofia Bohtlingk (Nora Fisch), Florencia Levy (Cott) y Norberto Puzzolo (Herlitzka & Co.).

A tal punto se sumaron voluntades que por primera vez un grupo de sesenta diplomáticos de distintos países realizó una visita por la feria. La canciller Diana Mondinoy un par de mujeres con hijab se contaron entre el nutrido grupo de hombres con traje convocados por la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, que seguían con auriculares los comentarios del coleccionista Joaquín Rodríguez. También estuvieron presentes Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación: Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación.

"¡Qué semanita!", comentó mientras algunos de ellos posaban para la foto Pela Herrero, integrante de la Asociación Amigos del MNBA, que los había visto también el lunes en la comida a beneficio del museo. Anteanoche, ella participó además de otra reunión organizada por Cecilia Remiro Valcárcel y Horacio Torcello; entre casi un centenar de invitados se contaron Manuel Segade, director del Museo Reina Sofía, y varios coleccionistas europeos.

Ayer volvieron a encontrarse en el Centro Costa Salguero. Con gran entusiasmo porque ya se habían registrado ventas importantes, de seis cifras en dólares. Como la pintura de Guillermo Kuitca de 1986 que ocupa un lugar destacado en el stand de Barro. "Hacía casi cuarenta años que esta obra no estaba en la Argentina", aseguró Nahuel Ortiz Vidal, director de la galería, que el viernes celebrará una década con una fiesta.

Un ánimo de festejo similar había en NN, en la sección Utopía, donde apenas abrió la feria no solo ya habían vendido tres de las cinco pinturasexhibidasde Amanda Tejo Viviani, sino también otras dos obras de la Porkería Mala que tenían previsto colgar mañana. En Ruth Benzacar ya se había concretado, entre otras, la venta de la instalación de Marie Orensanz con forma de casa.

"Ya les vendimos a tres museos", dijoentantoaLANACION Gabriel Cott, director de Cott Gallery, que participa por segunda vez de arteba. Además de la mencionada obra de Levy adquirida por el Moderno, otras dos de Verónica Gómez y Lucila Gradin pasaron a integrar las colecciones del MACde Saltay del Malba, museo que también compró obras de Florencia Böhtlingk (Hache), Anselmo Piccoli (Diego Obligado), Alfredo Londaibere (Nora Fisch) y Manuel Brandazza (Pasto), con apoyo de su Comité de Adquisiciones. Todo indica que, hasta el domingo, este entusiasmo no va a parar. •



arteba 2024 en el Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221), desde mañana hasta el domingo, de 12 a 20. Entradas disponibles en arteba.org



Rumores de pandemia se titula la pieza de 2,7 metros de alto y dos de ancho realizada por Minujín en 2020, cuando la situación que imponía la cuarentena era muy distinta. "¡Si no trabajo me muero!", se quejaba entonces desde su departamento de Recoleta la artista más popular de la Argentina, donde se sentía acorralada por no poder ir a su taller de San Cristóbal.

Hoy todo es celebración: su obra no solo ocupa una pared entera en el stand de Herlitzka y Co., donde acaba de vender la a la Colección Balanz, sino que además fue la elegida como su favorita de esta edición por

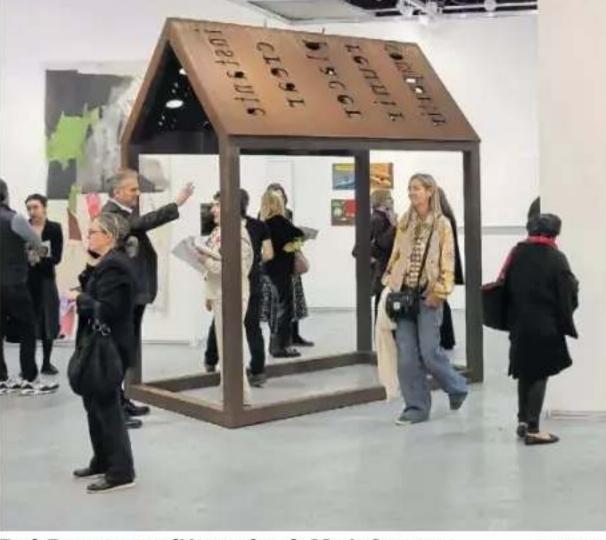

Ruth Benzacar vendió esta obra de Marie Orensanz

F. MARELLI

F. MARELLI



Obra de Trinidad Metz Brea comprada por el Moderno

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### María Paula Zacharías

PARA LA NACION

¿Libre circulación de obras o cuidado del patrimonio nacional?: son dos cuestiones distintas de las que se está hablando mucho por estos días en el mundo del arte, porque están atravesadas por las recientes declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "El objetivo no es simplificar trámites, sino eliminarlos", dijo. "Exportar una obra de arte es un verdadero incordio, hay que ir al Ministerio de Cultura y si el artista murió hace más de 50 años el Estado debe decidir si quiere comprar la obra. No se trata de simplificar, sino de eliminar", detalló en el Council of the Americas el 14 de agosto pasado.

El arte argentino sale y entra del país habitualmente. Ahora mismo está por todo el mundo: en la Bienal de Venecia, además del envío oficial a cargo de Luciana Lamothe, expone el dúo Chiachio & Giannone, y hay obras patrimoniales y contemporáneas elegidas por el curador Adriano Pedrosa en la muestra principal: Libero Badii, Elda Cerrato, Víctor Cúnsolo, Juan Del Prete, Clorindo Testa, Claudia Alarcón, Juana Elena Diz, Raquel Forner, María Martorell, Emilio Pettoruti, Lidy Prati, Kazuya Sakai y Mariana Tellería. La Chola Poblete, artista ganadora de una mención especial y best seller en Art Basel, continúa su gira mundial, de Berlín a Portugal. Ningún trámite aduanero la detiene. "Por ahora no cambia nada", comentaba una coleccionista en un cóctel de los tantos que riegan la semana más activa del arte, la de arteba. Sí y no. Porque las voces a favor y en contra de liberar el comercio de arte ya se están haciendo oir.

Detodos modos, la reforma avanza a paso firme, y así lo confirmó a LA NACION Eduardo Mallea, director general de Aduanas de la AFIP, abogado, coleccionista y exvicepresidente de arteba. "Estamos trabajando con el ministro Sturzenegger y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en el borrador de la norma basándonos en la siguiente idea: circulación es circulación de verdad. Para exportar una obra de arte lo único que vas a tener que presentar es una declaración jurada que indique bajo juramento que la obra no es robada. Con el esquema actual, la exportación no paga derechos. En lo que es equipaje, artista o galerista que lleva obra al exterior, va a desaparecer la necesidad de aviso. Las licencias para obras de artistas fallecidos hace más de cincuenta años también van a desaparecer. El Estado argentino no va a jugar más a ser eventual comprador ni va a poder dar la potestad a un privado para que lo haga, porque restringe la circulación: si no, un privado no va a traer nunca más un Picasso para exponer porque si lo querés sacar de regreso, se va a disparar el proceso de publicación en el Boletín Oficial, reunión de un comité asesor, etcétera. Todo lo que sea patrimonio nacional de instituciones públicas es otra cosa".

Actualmente, si un gran coleccionista trae al país para exponer una obra de arte debe pagar un 10,5% de IVA. Esto también cambiaría con la nueva resolución. "La importación siempre está gravada. Pero si alguien quiere traer alguna obra para exponer por un tiempo, lo va a poder hacer de forma no gravada con un permiso temporal por cinco años", detalla el funcionario.

#### Ingresos y egresos

"Yo creo que hay que favorecer el ingreso, pero que hay que regular el egreso de obras de arte, porque con ese criterio de libre circulación del que se está hablando se deja de proteger a las obras que forman parte del patrimonio artístico del país. En todos los países existe", se-

## Libre circulación de obras, protección del patrimonio y un debate que se instala en días febriles para el arte

El anuncio de la eliminación de las restricciones y trámites aduaneros se hace eco en un coro de voces que señala los pros y contras; la Aduana anticipa qué dirá la inminente resolución













Mallea, Duprat, Lagos, Herlitzka, Jozami y Fisch: experiencias y opiniones sobre la norma

ñala Aníbal Jozami, experto en movimientos globales de obras como director de Bienalsur, que sucede en más de 80 ciudades de 30 países. "Es necesario aligerar el trámite para ingresar con un cuadro o para que los mismos artistas que van a hacer una exposición afuera no tengan complicaciones. Pero hay que proteger el patrimonio, y eso no está previsto en lo que se habla de la nueva ley. Si no, puede venir cualquiera y comprar lo que debería estar en los museos argentinos", agrega.

Andrés Duprat es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, curador de muestras internacionales -como la que llevó el año pasado a 22 artistas locales al Padiglione d'Arte Contemporánea (PAC) de Milán- que anteriormente se desempeñó como director de Artes Visuales del Ministerio de Cultura. "Las muestras grandes como la de Milán se hacen contratando un transportista especializado que tiene sus propios despachantes. Si se liberan los trámites, es bueno para el artista individual, que si hoy quiere llevar cuatro obras a Madrid a ver si se venden, no puede dejarlas cinco años, sino que tiene permiso para tenerlas afuera doce meses. Como director de Artes Visuales, solamente una vez en una década se objetó una salida del país, y era discutible. Es necesario que los artistas puedan sacar sus obras, tenerlas afuera más tiempo, que las puedan vender. Es una gran noticia liberar lo más posible, porque no hay riesgo para el patrimonio. Lo constaté durante tantos años dando las licencias. Hay que facilitar la difusión del arte argentino", dice.

Actualmente la autoridad para validar la salida y entrada de obras de arte es la Secretaría de Cultura. "A través de esta autoridad se aplica un mecanismoidóneo de evaluación de la calidad artística y valores que por su incumbencia la Aduana no

tiene. De hecho, este mecanismo es muy eficiente y facilita la celeridad aduanera de verificación posterior. Obturar o modificar este mecanismo llevaría el proceso de verificación a la Aduana, que no tiene ni la experiencia por conocimiento ni la incumbencia en arte y crearía demoras e inconvenientes, sumando riesgos de preservación al no poder expedirse en forma inmediata: hoy en forma digital y anticipada se obtienen los certificados de importación y exportación en forma eficiente", observa Gonzalo Lagos, director de Meridiano, la cámara que agrupa a 64 galerías en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fey Tucumán con diversas trayectorias, que representan a su vez a más de 1000 artistas.

Esto es lo que destacan que está bien del actual sistema: que es un trámite online, gratuito, que toma dos días y se realiza en el portal. Para sacar del país obras de arte originales, objetos de colección y antigüedades, la legislación obliga a pedir una autorización que certifica que la salida del país del bien declarado no vulnera el patrimonio cultural argentino. Para artistas nacionales y extranjeros, vivos o fallecidos hasta el término de 50 años a contar desde la fecha de deceso del autor, se tramita un Aviso de Exportación. Para artistas fallecidos hace más de 50 años, ilegibles, anónimos o desconocidos, una Licencia de Exportación. El Aviso de Importación es el documento necesario para el ingreso de obras de arte al país, sean de autor desconocido o no, vivo o fallecido. No es necesario si se tiene un certificado de exportación emitido por el país de procedencia.

Parece complicado, pero no: con el trámite online y la factura de la compra, una obra comprada en arteba estará pasando la Aduana sin problemas en 48 horas. "La Secretaría de Cultura interviene de una manera muy eficiente en las importaciones y exportaciones de obras de arte", dice Lagos. "Tarda menos, por lo general. Si no hay sobrecarga de trabajo, lo hacen en el día", coincide la galerista Nora Fisch. De todas formas, los compradores internacionales son pocos, y suelen ser instituciones o museos, por lo que son procesos que duran meses, se expiden comités de compra y se envían con despachantes.

"Este trámite ya no será necesario. Ya no vas a tener que pedir permiso para llevarte algo que es tuyo, lo compraste o es de tu autoría", subraya Mallea.

Antes de 2018, era necesario realizar trámites kafkianos en una agencia del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pagar honorarios exorbitantes a despachantes de aduana y escribanos para sacar del país una obra. La ley se modificó por el decreto 27/2018, firmado por Pablo Avelluto durante la presidencia de Mauricio Macri.

Desde la delegación Cultura de ATE emitieron ayer un comunicado en defensa del actual sistema para "evidenciar que no existen trabas burocráticas ni trámites poco transparentes. La Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales tramitó 53.670 expedientes relativos a exportación, medido desde junio 2018 a julio 2024", expone sus datos. "Sin la ley actual, concretamente, se perdería toda posibilidad de hacer una trazabilidad de las obras de arte como bienes culturales y estas pasarían a convertirse en un mueble más". Entre los beneficios del sistema actual, señalan en el escrito que "los bienes culturales tienen beneficios aduaneros, los artistas pueden exportar 15 obras sin complicaciones, permite detectar el contrabando, solo cinco obras en seis años fueron evaluadas como patrimonio y su precio lo fijó el dueño". Como consecuencia de la desregulación advierten que el artista deberá pa-

garle a un gestor, habrá derechos de exportación, tasas de embarque e IVA y las obras de arte correrán riesgos si quedan estacionadas en los almacenes de la Aduana.

Todavia hay cosas por mejorar, notan los galeristas desde Meridiano: "La ley aduanera 22.415 prevéen su reglamentación un plazo para exportaciones temporarias que resulta corto para realizar exposiciones en el exterior, o formar parte de ferias en el exterior u otras formas de circulación. Escuchando las experiencias de los distintos actores involucrados, proponemos que puedan llevarse hasta un límite de cinco años. Lo mismo para las importaciones temporarias, dado que hay muchas exposiciones itinerantes o situaciones comerciales en el exterior que requieren un tiempo prolongado de exhibición superior al que rige actualmente", observa Lagos.

#### Un "pasaporte" por cinco años

Esto estaría contemplado en la nueva normativa. "Las licencias temporales de importación solo serán necesarias para facilitar el reingreso de la obra de arte y no tener que pagar el 10,5% de IVA. Pero los permisos no serán por un año, sino de cinco. Será un trámite en Aduana, no en la Secretaría de Cultura. En resumen: va a ver una casi absoluta libre circulación de obras de arte, y se va a extender de uno a cinco años tanto las importaciones como las exportaciones temporarias", explica Mallea.

Será un alivio para el caso de muestras itinerantes, que tienen hoy el engorro de volver al país cada año. Por ejemplo, La Menesunda, gran instalación de Marta Minujín, que estuvo en gira mundial: no es fácil moverla de un continente al otro solo por cumplir un trámite. Lo señala el galerista Mauro Herlitzka: "Muchas obras que viajan tienen ese problema. Duran tres meses en un lugar, se desmontan, viajan, se vuelven a montar... eso puede llevar mucho más de dos años. Entonces, resulta que al artista argentino no lo incluyen, la muestra no se hace o termina siendo muy cara. A veces las exposiciones se piensan para dos o tres lugares, y una vez afuera surgen dos lugares más: la obra puede estar en el exterior tres o cuatroaños, tranquilamente. Entonces, hay que nacionalizar la obra afuera, mandar las divisas como si se hubiera exportado, y para traerla de vuelta es otro trámite. Muchos artistas se ven perjudicados por estas licencias que duran tan poco".

"¡Vivimos en un país que queda lejos! -continúa Herlitzka, que fue parte del equipo consultor en Diputados que aportó experiencia y conocimiento para la redacción de la ley madre promulgada en 1996-. Incluso, en giras latinoamericanas es un incordio porque una muestra puede itinerar por países limítrofes, ¿y va a tener que volver al país cada vez! La obrade Kosice, después de Malba, va a ir a Miami y después al Museo de Houston... y quizá surge otro lugar más. Las obras que son argentinas no las van a poder pedir". Es muy caro el transporte internacional de obras de arte. Hoy con licencias de un año se achican las posibilidades de venta. "Llevás un conjunto de obras a una feria internacional y para lo que no vendés surgen nuevas posibilidades de exposición o querés mandar sus obras a otra feria. Pero no se puede, la obra tiene que pasar en el medio por Argentina. Es un clavo".

"Si una galería en el exterior invierte mucho dinero en llevar obra de un artista argentino, va a querer tener la obra en consignación en trastienda varios años después. Así funciona el mercado –coincide Fisch–. No es que vas, hacés una muestra y todo se vende. La obra circula, se presta a un museo. Por eso, los tiempos tan cortos van a contrapelo de cómo funciona el arte internacional". •

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

FENÓMENO CLIMÁTOLÓGICO

#### Tormenta de Santa Rosa

Este fin de semana llega la tormenta de Santa Rosa. Con fuertes lluvias y vientos, comenzaría mañana. El fenómeno climatológico, que suele darse cada año entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre, representa, en esta ocasión, la tercera ciclogénesis del mes. Santa Rosa se genera por el encuentro de dos masas de aire: un frente frio, que sería uno de los últimos de este invierno, y uno cálido, de los primeros que anticipa la primavera.

# El paro de cardiólogos intervencionistas expone otra crisis del área de salud

CONFLICTO. Los profesionales reclaman más honorarios; ayer suspendieron la colocación de stents y las angioplastías que estaban programadas; la protesta del sector sigue hoy

#### Fabiola Czubaj

LA NACION

El paro simbólico con un "apagón de monitores" por 48 horas para las intervenciones programadas que iniciaron ayer los especialistas en hemodinamia y cardiología intervencionista es el primero en exponer un nuevo reclamo por la pérdida de valor de los honorarios en el sector de la salud. De a poco, así se empieza a oir entre los profesionales de distintas especialidades en un sistema que sigue quebrado.

A punto de cumplirse un año de que más de 30 asociaciones y sociedades científicas salieron públicamente a comunicar un acuerdo para implementar un honorario ético mínimo federal para las consultas médicas por los bajos honorarios, el reclamose reaviva. En casi 12 meses, ese monto se triplicó: pasó de \$6000 a \$18.000 entre septiembre de 2023 y este mes, según la última actualización que difundieron las Sociedades Médicas Argentinas (SMA).

"Ningún especialista de la República Argentina podrá cobrar un valor inferior al de los honorarios éticos mínimos", refirieron al actualizar ese valor para la atención por cartilla, que en parte lo cubre la obra social o la empresa de medicina prepaga. La diferencia entre el honorario que les abonan las coberturas a los profesionales contratados y ese monto ético mínimo es lo que abona el paciente. Esto generó controversia con los financiadores, amparos y reclamos.

Las 33 entidades firmantes de LA NACION. aquel acuerdo argumentaron que no se trataba de un coseguro, ni un adicional ni un copago. Encuadraron la diferencia por abonar como un bono complementario no reintegrable que se iría ajustando según el indice inflacionario. Aver, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) inició un parosimbólico por 48 horas, con atención de urgencias o emergencias (alrededor del 70% de las prácticas que realizan), para visibilizar su reclamo sin respuesta por "honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario".

El Ministerio de Salud de la Nación lo ubicó dentro de una "negociación con los prestadores y financiadores para mejorar el valor de sus intervenciones", por lo que instó a que "debe resolverse en un marco de responsabilidad para no generar confusión y angustia en los pacientes".

En el CACI, evaluaban positivamente la primera jornada. "Según datos que recibimos en el CACI, hay



Ayer se mantuvieron las atenciones de urgencia

un altísimo acatamiento al apagón de monitores. Las cifras oficiales las vamos a comunicar cuando la medida termine", respondieron a

A través de un comunicado, anteaverlas autoridades de la entidad habían informado que por dos días no colocarían stents ni harían las angioplastías con turnos programados como una medida de fuerza simbólica frente a la falta de respuesta de obras sociales y prepagas a reclamos por la caída de los honorarios y aumentos de hasta más de diez veces del costo

de insumos esenciales importados para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

"Hace dos meses, habíamos anunciado públicamente el apagón de monitores [de intervenciones programadas], pero decidimos posponerlo un mes. Solo tuvimos recepción de parte de las autoridades de Salud del gobierno de la ciudad y estamos esperando la reunión que solicitamos con el Ministerio de Salud de la Nación, que por su rol rector en el sistema podría convocar al diálogo entre las partes", dijo

ayer Juan José Fernández, presidente del CACI, a LA NACION.

ARCHIVO

Ayer, tras ese pedido público para llegar a una solución, desde la cartera a cargo de Mario Russo expresaron: "El Gobierno viene impulsando el reordenamiento del sistema de salud tanto en el sector público como en el privado, a través de desregulaciones que permitieron una mayor libertad para competir, con el objetivo de lograr mayor capacidad de financiamiento y que mejoren la calidad de las prestaciones en beneficio de los usuarios".

En el texto enviado a este medio, Salud mencionó, además, que el reclamono afectó la rutina en los servicios especializados de los centros de atención bajo su gestión. "En lo que respecta al sector público en los hospitales nacionales, las intervenciones se están realizando con normalidad", expresaron. Pidieron aclarar, también, que no hay dificultades con la provisión de insumos para la especialidad "como en años anteriores debido al cierre de importaciones".

El valor de una angioplastía, un procedimiento que se utiliza para restablecer el flujo de sangre cuando hay una obstrucción o un estrechamiento vascular, debería rondar los US\$4000, según puso como ejemplo el titular del CACI, pero las coberturas están abonando menos de la mitad. El médico interviniente debería percibir el 30% del costo del módulo de atención, que incluye la internación, los materiales utilizados y los honorarios.

Los pagos por todos esos ítems, según explicaron en el CACI, no solo aumentaron poco (140%), sino que se deterioraron en este tiempo, por loque la ecuación no termina siendo conveniente para los prestadores. En esta situación, que consideran "muy crítica", los insumos subieron entre un 600% y 1200% en el último año, según profundizaron en las últimas horas. Solo el contraste, de acuerdo con los montos detallados, cuesta US\$400-US\$500.

"Como ya fue expresado en mayo pasado, el CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad -señaló la entidad-. El sector atraviesa una 'tormenta perfecta': la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para (realizar) la práctica médica, como así también de los insumos, como el material de contraste y los stents".

Fuentes del sistema de medicina privada evaluaban ayer cerca del mediodía que el cumplimiento de esta primera medida era heterogéneo en ese sector. "No vemos un impacto importante en las instituciones, que en general están funcionando con normalidad", dijeron.

Coincidieron en que no hay faltante de insumos para los procedimientos por cateterismo desde el reordenamiento del sistema de importaciones a principio de año, pero sí un aumento de los costos de los insumos y las tecnologías "muy por encima de la inflación", lo que puede ocasionar demoras en la provisión de parte de financiadores o prestadores con más problemas para afrontar esos incrementos.

"La liberación de las cuotas [de las coberturas] al inicio [de la gestión de Javier Milei] permitió una recuperación de los ingresos de entre el 8% y el 12%, pero esto se volvió a retrasar-expresaron-. Las cuotas están muy justas con respecto a la inflación y los honorarios quedan retrasados en este contexto".

Con la desregulación de las obras sociales y la medicina prepaga, cada institución prestadora de servicios negocia con el financiador sus acuerdos. Con el CACI, que nuclea a los profesionales, hubo reuniones en ese marco. "Todos coincidimos en el diagnóstico sobre el estado del sistema. Ahora, hay que encontrar la solución", insistieron.

#### OSDE RESTRINGE SU COBERTURA CON EL HOSPITAL ITALIANO

Un mensaje de OSDE sorprendió a sus afiliados: "Debido a que no se renovó el acuerdo de prestaciones con el Hospital Italiano con el plan 210, a partir del 1/10/2024 (sic) esta institución dejará de brindar servicios para el mencionado plan de OSDE".

La empresa de medicina prepaga les aclaró a sus afiliados: "Quienes

estén realizando un tratamiento (en el Hospital Italiano de Buenos Aires) podrán continuarlo sin inconvenientes, sin necesidad de cambiar de plan y sin abonar ningún tipo de diferencial".

Los afiliados y pacientes que se encuentren en esa situación deberán tener una credencial que aclare que están en tratamiento en el Hospital

Italiano. Esa credencial digital incluirá la leyenda "HIBA" (Hospital Italiano de Buenos Aires). LA NACION consultó reiteradas veces a OSDE y al Hospital Italiano para conocer las razones que motivaron la falta de renovación de acuerdos entre ambas instituciones. Ninguna de las partes contestó al cierre de esta edición.

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 SOCIEDAD 23

## Sin acuerdo, el Gobierno le dará a la Ciudad el manejo de los colectivos

TRANSPORTE. Es una decisión de Economía; dudas sobre las tarifas que se pagarán; postergan la solución por la coparticipación



El traspaso comenzará a regir en una semana

ARCHIVO

#### Diego Cabot LA NACION

El gobierno nacional tomó una decisión: le entregará a la Ciudad el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de los límites de la General Paz, el Río de la Plata y el Riachuelo. De esa manera, dejará de pagar una parte de los subsidios

que todos los meses aporta.

Sin embargo, la recepción del transporte en la sede porteña, a cargo de Jorge Macri, no será pacífica, ya que sostienen que debería haber un acuerdo y que para ese pasaje es necesario que haya intervención del Congreso y de la Legislatura local. El motivo es simple: el dinero de los subsidios y, sobre todo, la postergada solución por la coparticipación federal de impuestos.

Dos fuentes oficiales que trabajan en el Palacio de Hacienda y una del gobierno porteño confirmaron ayer a LA NACION que la decisión está tomada y que sería "inminente". Hasta ahora, de acuerdo con lo que sostuvieron, no habrá ningún tipo de acuerdo entre las dos administraciones, sino una decisión unilateral de los funcionarios que responden al ministro de Economía, Luis Caputo.

De hecho, pese a lo polémico del asunto, deberá ser el propio jefe de la cartera el que firme la resolución, ya que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, tenía previsto volara Canadá por estas horas, rumbo a un encuentro del mundo aerocomercial.

La medida se tomará horas después de que Caputo firmó una resolución (801/2024), mediante la que decidió absolutamente todo lo que tiene que ver con los colectivos numerados del 1 al 200 (donde están las 31 líneas porteñas), sobre los que tiene jurisdicción. Se trata de una adecuación de los permisos que tienen estas líneas en relación con sus recorridos, cabeceras, ramales y parque móvil, entre otros, que en muchos casos ya no coincidían con la realidad de las líneas.

La norma tiene 100 anexos y en

ellos se decidieron los recorridos, las frecuencias, el parque móvil que tiene que tener cada línea, los horarios y las tarifas que puede cobrar. De eso, justamente, se quejan Jorge Macri y los suyos: la Nación decide todo, pero lo paga la Ciudad, y ni siquiera puede disponer que una línea vaya por otra calle. Para saldar el asunto, Caputo entregaría todo el paquete a la Ciudad, eso si, después de regular toda la actividad.

En las oficinas cercanas al alcalde porteño dicen que no es posible recibir todo el sistema de un día para otro. "Para nosotros es necesario un tiempo de al menos seis meses como para poder implementar todo, porque además debe pasar por la Legislatura", dijo en una entrevista radial el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.

#### Cifras

La discusión tiene cifras. Según datos de la ciudad de Buenos Aires, el costo del viaje en el transporte público por colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional, pero que tienen recorrido solo por dentro de la ciudad es de \$863. De ese importe, el pasajero paga \$371 mediante el boleto, la Nación aporta un subsidio de\$271yelfiscoporteño,elrestante \$221. ¿Qué pasaría si se retira la Casa Rosada? Si el jefe de gobierno, Jorge Macri, se mantiene en su postura, pues el pasaje debería tener un precio de \$642.

En Parque Patricios dicen que la Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar la carga del aporte de subsidios a la Ciudad sin su consentimiento, a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña e es discrecional, no es diario y no y el Congreso Nacional. "Hacerlo es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna. Mucho menos se puede implementar una transferencia mediante un decreto", advierten en las oficinas cercanas a Jorge Macri.

Dicen que en una carta que envió Caputo a la Ciudad, el ministro nacional reconoció la jurisdicción. "En miras del ordenamiento de las

competencias propias de cada jurisdicción y hasta concretarse la transferencia de los servicios de transporte automotor, se insta por este medio a asumir las responsabilidades que le son propias en relación al pago de las compensaciones tarifarias correspondientes al transporte público de pasajeros por automotor con recorrido integro dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explica en uno de sus párrafos el ministro nacional. Hasta ahora, el transporte está regulado por el decreto 656 del 29 de abril de 1994.

La cuestión es vieja y se remonta al fallo de la Corte Suprema, cuando decidió que se devuelva a la Ciudad un porcentaje de coparticipación diferente al que había decidido Alberto Fernández para entregársela al gobernador Axel Kicillof. En aquel 2020, el entonces presidente resolvió por decreto, y luego a través de una ley, quitarle a la ciudad de Buenos Aires el 60% de lo que recibía. Así la coparticipación federal pasó de 3,5% a 1,4%. El 21 de diciembre de 2022, la Corte fijó provisionalmente a través de una cautelar un coeficiente de coparticipación de 2,95%, hasta que se resuelva la cuestión de fondo del reclamo. En ese fallo estableció que ese dinero se tenía que girar diariamente al distrito en forma inmediata.

Desde hace cuatro semanas, Caputo decidió entregar por semana \$20.000 millones a las cuentas porteñas. Pero nada negoció con el dinero que queda pendiente desde el 21 de diciembre de 2022, cuando la Corte decidió sobre el asunto. Además, dicen en la Ciudad, ese imporse sabe qué sucederá el viernes de la semana que viene. "Acatar el fallo es establecer que al igual que lo que sucede con todas las provincias, se deposite diariamente \$2,95 de cada \$100 que se recauden, además de empezar a solucionar el retroactivo", indican en Parque Patricios. ¿De qué se trata ese monto? Según cálculos porteños asciende a una cifra cercana a los \$5 billones. •

### "Sin subsidios, las empresas van a colapsar", advirtió Jorge Macri

"Vamos a seguir dialogando política y técnicamente", añadió; sin ayuda estatal, el boleto podría llegar a valer \$1400

Luego de que el gobierno nacional anunciara que dejará de subsidiar las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el jefe porteño, Jorge Macri, advirtió ayer: "Si no hay subsidio, las empresas van a colapsar".

La medida de la Nación alcanza a 31 líneas de colectivos que realizan su recorrido dentro del perímetro de la ciudad y el conurbano bonaerense, y se ejecutará por medio de la red SUBE, que dejará de ser solventada por el Estado nacional.

Como parte del lanzamiento del plan Ciudad Bilingüe, Macri aseguró que el gobierno porteño seguirá subsidiando su parte (el 55%), pero que le pedirá a la admique la Ciudad anunció que se prenistración de Milei que no retire la suya. "La Ciudad tiene la decisión de sostener la porción de su subsidio. Estamos hablando con la Nación para que no retire el subsidio de su porción de la tarifa porque creemos que es un momento en el que la gente no está en condiciones para absorber un aumento de esa magnitud", marcó.

Indicó, además, que la Ciudad conversará con la Nación para que no quite el financiamiento. "Nosotros vamos a seguir haciendo el aporte que venimos haciendo y vamos a seguir dialogando política y técnicamente con el gobierno nacional para que no retire el subsidio", dijo el jefe de gobierno porteño.

"Tengamos una mesa de trabajo, eso se puede hacer en un mes. Podemos sentarnos y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas", planteó públicamente Macri. "Es como que me digas 'cuidame la casa' pero no me des las llaves para hacerlo", ejemplificó.

Y cerró con una advertencia: "Esperamos tener un marco de diálogo para que la Nación no se retire del subsidio porque, como decía el Presidente, 'la ley de gravedad existe', y si no hay subsidio, las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar y ninguna de las dos cosas es buena".

La medida anunciada por la Secretaria de Transporte esta semana regirá a partir del 1º de septiembre. El titular de la cartera. Franco Mogetta, insistió a principios de agosto en que la Ciudad asuma las responsabilidades y los costos de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de su territorio. "De esta manera, desde septiembre, el Estado nacional dejará de gastar cerca de \$7000 millones por mes", aseguró el funcionario nacional.

Antes de las declaraciones de Macri, la determinación de la gestión mileísta había sido criticada puertas adentro del gobierno porteño. Según pudo saber la NACION, desde la Ciudad consideraron que la Nación debería definir las tarifas y el boleto de colectivo que, sin subsidios, deberían incrementarse. "No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa.

Una u otra decisión son potestad plena y exclusiva del gobierno nacional", señalaron.

Además, sostuvieron que "más allá del recorrido que tengan, todas estas son líneas habilitadas y administradas por la Nación". Y advirtieron: "Si la discusión fuera solo la 'ubicación en el mapa', entonces el puerto debería ser de la Ciudad, o el Aeroparque". "Las realidades preexistentes a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires deben discutirse todas, pero no se resuelven unilateralmente", manifestaron.

Así, el conflicto por los fondos entre la Ciudad y la Nación crece. La decisión del Gobierno de dejar de subsidiar las 31 líneas de colectivo se dio al mismo tiempo en el sentará ante la Corte Suprema para advertir que la Nación no está pagando en forma automática el porcentaje de la coparticipación federal que fue quitado durante la administración anterior.

#### "El boleto saldrá \$1400"

Marcelo Pasciuto, director del grupo DOTA, confirmó que sin subsidio el valor del pasaje de colectivo podría llegar a los \$1400. El titular de la empresa que controla 180 líneas en el AMBA sostuvo: "Lo tiene que subsidiar la provincia (de Buenos Aires) o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires; si no lo subsidia nadie, el boleto saldrá \$1400. Hay negociaciones en el medio y cada uno tira de su cuerda, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad".

En declaraciones radiales, Pasciuto admitió que aún "hay mucho por recorrer" y resaltó que representa "un servicio público que tiene que seguir funcionando". "No es con extorsión, hay mesas de dialogo y todavía faltan 40 días. Hay un tema político detrás de todo esto que ya se resolverá", indicó.

Apuntó contra la forma en la manejan los subsidios las empresas de colectivos. "No todas las empresas tienen la misma inversión. Te encontrás con empresas muy desinvertidas que se administraron muy mal, entonces hoy no pueden dar el servicio y se agarran de lo que hay para justificar su inoperancia", expresó, para agregar: "Nunca invirtieron en nada y ahora quieren que el Estado les pague un colectivo nuevo. El Estado se está regulando, está tratando de subsidiar al pasajero que lo necesita".

Y se diferenció del resto de las compañías: "Nuestro grupo tiene 12.000 empleados y reinvertimos en el negocio. Si en vez de hacer eso con el subsidio me compraba una casa en Miami, termino no andando. Toda la plata está puesta en el transporte, en la Argentina y en el trabajo".

"Nunca compartí las medidas de fuerza y los paros porque somos un servicio público. Se tiene que negociar, pero también se tiene que dar. Nuestras líneas van a funcionar normalmente con el servicio regular", cerró. •

## Bariloche: está grave el estudiante que se cayó del sexto piso de un hotel

DRAMA. Oriundo de Rosario y de 17 años, estaba de viaje de egresados; se encuentra internado con pronóstico reservado

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Un trágico hecho tuvo lugar en la madrugada de ayer en esta ciudad, cuando un adolescente cayó del sexto piso de un hotel ubicado en pleno centro. El joven, de 17 años y oriundo de Rosario, sufrió heridas graves, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Privado Regional (HPR), donde permanece internado en terapia intensiva y con "pronóstico reservado".

Eljovenrosarinoformapartedeun contingente de egresados que se aloja en el hotel Interlaken, ubicado en Vicealmirante O'Connory Palacios, a cinco cuadras del Centro Cívico.

Segúninformaronayeralanacion desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, "la hipótesis principal que seinvestigaalmomentoesquesetrataría de un accidente en función de los elementos colectados de manera inmediata, aunque no se descarta ninguna línea de investigación".

El fiscal Martín Lozada señaló que el adolescente había vuelto de bailar en el boliche Grisú y se encontraba en una habitación con otros tres compañeros. Allí, los menores empezaron a tirarse hamburguesas entre sí. El joven rosarino se habría asomado por la ventana y habría perdidoelequilibrio. Cayóalrededor de las 5.50 sobre un patio interno.

Según aclaró Lozada, el estudiante estaba consciente al ser atendido y "nunca perdió el conocimiento". Sufrió politraumatismo facial y lesiones en las extremidades inferiores. El parte médico planteaba que su estado era reservado, pero que no habría más información pública hasta tanto no llegaran a Bariloche sus familiares.

Se esperaba también la intervención del Cuerpo de Investigación Forensedel Poder Judicial para elaborar un informe pormenorizado sobre su estado de salud.

Enelhoteldondeocurrióelhecho trabajabaayer personal del Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, personal policial de la Comisaría Segunda y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Tal como informaron desde la fiscalía, llevaban adelante diligencias y relevaban el espacio donde ocurrió el siniestro: "Todo ello permitirá obtener información de relevancia para determinar las circunstancias en que sucedió el mismo".

"En este momento trabaja el gabinete criminalístico y releva el territorio, el espacio donde ocurrió esto.



Un estudiante de Rosario se cayó del sexto piso del hotel Interlaken

El joven intentó sentarse por sus propios medios, eso es algo positivo. Estamos a la espera de que el cuerpo de investigación forense concurra el hospital y nos dé un informe del estado de salud", concluyó Lozada en declaraciones televisivas.

El episodio que todavía se investiga por el que un chico de 17 años cayó de un sextopiso en esta ciudad puso en evidencia una práctica común en los viajes de egresados: la quinta comida.

Se trata de una práctica que las empresas turísticas que trabajan con estudiantes implementaron hace entre cuatro y cinco años en Bariloche. "Es una comida, un minibuffet, que se les da a los chicos cuando regresan de las discos, antes de que se duerman", contó a LA NACION Gastón Burlón, presidente de la Cámara de Turismo Estudiantil (CATE).

Dependiendo de la empresa y del hotelen el que se alojen, los jóvenes reciben distintas opciones de comida a partir de las 4: hamburguesas, pastas y papas fritas, entre otras propuestas de fast food.

En las páginas web de algunas agencias de viaje mencionan la pensión completa, que incluye desayuno, almuerzo, merienda, cena, quinta e incluso sexta comida. Esa colación se ofrece en un horario más cercano al desayuno.

Justamente la quinta comida de los egresados quedó ayer en la mira luego de la caída del joven rosarino.

Eladolescente, que permanece internadoconpronósticoreservadoen el HPR, sufrió fractura de ambas rodillas, una fractura del lado izquierdodelapelvisyotradelmacizofacial.

En la tarde de ayer fue sometido a una intervención quirúrgica en ese centro de salud, adonde fue trasladado tras la caída.

No es la primera vez que ese es-

tablecimiento turístico reporta un episodio como el sufrido por el adolescente rosarino. En 2017, se produjo un hecho similar cuando otro estudiante cayó desde el cuarto piso y sufrió graves heridas. Y tampoco es novedad este tipo de incidentes en la reconocida ciudad patagónica a la que miles de estudiantes del último año eligen para disfrutar de sus viajes de fin de ciclo secundario.

Hace poco más de un mes, un adolescente de 17 años murió tras caer desde el sexto piso del hotel Eco Ski, al que había llegado como parte de un contingente de un colegio secundario de Paraguay.

Aunque fue asistido y trasladado de inmediato al hospital San Carlos, los médicos no lograron salvarle la vida. En aquella oportunidad, las autoridades locales habían recibido una llamada de emergencia que alertaba sobre la caída de un joven desde una "altura considerable".

Elestudiante, que fue identificado solamente como L. C., era alumnos del Colegio Anglo Americano de la ciudad paraguaya de Hernandarias.

Según los informes, L. C. cayó desde el sexto piso hasta un alero situado en el segundo piso del hotel ubicado en Quaglia, entre Moreno y Mitre. En el marco de la investigación los fiscales Martín Lozada, Inti Islay Facundo D'Apice se presentaron en el hotel y tomaron 11 entrevistas a los amigos más cercanos del estudiante y a quienes estuvieron con él minutos antes de la caída.

El avance de la investigación determinó que el hecho habría sido "accidental" y que ocurrió cuando la víctima se apoyó en una ventana que cedió. La autopsia avaló esta hipótesisy confirmó que la muerte de L. C. fue producto de la caída y que el cuerpo no tenía ningún otro tipo de lesión. • Paz García Pastormerlo y Eugenia Arribas

### Murió a los 53 años el director médico del Centro Rossi

SALUD. Santiago Rossi era uno de los seis hijos del fundador de ese establecimiento

Santiago Rossi, el director médico de los reconocidos centros de diagnóstico que llevan su apellido, murió anteayer tras una larga lucha contra una enfermedad. Tenía 53 años, era médico y formaba parte de un proyecto familiar que empujó el crecimiento de los consultorios médicos y laboratorios que fundó en 1980 su padre, Enrique Rossi.

Graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador con diploma de honor, era el hijo de Enrique y Eugenia Cerdá, y uno de seis hermanos. Había nacido el 11 de febrero de 1971 y completó su residencia médica de diagnóstico por imágenes en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 1999 realizó un fellowship en Radiología Torácica en la Universidad de Duke, Estados Unidos, y se especializó en diagnóstico por imágenes con título expedido por la Universidad de Buenos Aires Misseishijos son parte del directo-(UBA). También era miembro de varias sociedades científicas, entre ellas, Radiology Society of North America (RSNA), American Roentgen Ray Society (ARRS) y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

Fue profesor en la Fundación Universitaria Favaloro y jefe de trabajos prácticos de la cátedra de radiología del Hospital de Clínicas. Recibió premios en el orden nacional e internacional. Obtuvo dos veces el Certificate of Merit American Roentgen Ray Society por trabajos científicos.

"El doctor Rossi dedicó su vida a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, trabajando incansablemente junto a su familia para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Su destacada trayectoria y su compromiso con la medicina lo hicieron merecedor de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional", lo despidieron desde Centro Rossi de manera oficial. "Su legado perdurará en cada rincón de nuestro centro y en cada vida que tocó con su dedicación y profesionalismo", agregaron.

Su madre y sus hermanos integran el directorio de la empresa. Cerdá se hizo cargo de los consultorios en 1998, cuando murió su esposo a los 53 años de una enfermedad terminal. En una entrevista con la nacion dos años y medio atrás, la mujer había contado que conservan el otro 15%. •

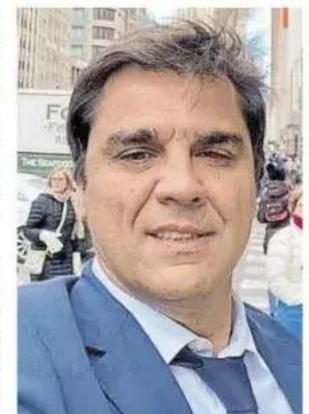

Santiago Rossi

ARCHIVO

si bien es profesora de geografía, se especializó en distintas disciplinas para las responsabilidades que tuvo que asumir.

"Confio mucho en la gente joven. rio de la compañía. Santiago es el director médico; Ignacio está a cargo de deportología; Milagros está con la parte impositiva; Agustina, en marketing y comercialización; y Magdalena y Dolores, en la administración. Somos una empresa nacional que creeen la Argentina", había explicado Cedá.

Los centros Rossi tienen unos 1800 empleados distribuidos en 13 sucursales y más de 23 laboratorios Hidalgo, firma adquirida en 2018. Los consultorios son muy reconocidos también porque clubes de fútbol envían allí a los jugadores para sus controles médicos.

Fanático de River, Santiago incursionaba en el negocio del fútbol. En febrero de 2021, con su hermano Ignacio y el exgoleador de River, Fernando Cavenaghi, cerraron un acuerdo para gerenciar Racing de Montevideo, que en ese momento militaba en el ascenso uruguayo. De la mano de los nuevos socios, ascendió a la primera de Uruguay y este año debutó en una copa internacional. Los buenos resultados del club uruguayo despertaron el interés de capitales internacionales y a fines de 2023 se concretó el ingreso de la sociedad Red & Gold Football, un grupo inversor compuesto por el Bayern Munich y Los Angeles FC, de la MLS, que terminó comprando el 85% del paquete accionario de ese club. Cavenaghi y los Rossi

### Cientos de pasajeros afectados en Ezeiza por un nuevo paro

CONFLICTO. Los pilotos anticiparon una asamblea al ver que Aerolíneas había adelantado dos vuelos para evitar el impacto

En un escenario que lleva ya dos semanas de conflicto, varios vuelos de Aerolíneas Argentinas que habían la incertidumbre. sido reprogramados se vieron afectados anoche debido a las asambleas de trabajadores que fueron convocadas por los gremios aeronáuticos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los sindicatos de pilotos (APLA) y de aeronavegantes (AAA) adelantaron algunas horas la medida de protesta anunciada para ayer, y al cierre de esta edición habían sido cancelados dos vuelos a

ciudades de Estados Unidos y México, lo que dejaba a los pasajeros en

Segun precisaron a LA NACION en la aerolínea de bandera, "los vuelos de 20 y 20.30 no salieron". Conectan Buenos Aires con Miami y con Cancún. Tras una primera demora, finalmente fueron cancelados, y se aguardaba en qué situación quedarían dos vuelos previstos para la madrugada.

El reclamo de recomposición salarial hizo que solo el lunes de la se-

mana pasada más de 2400 pasajeros fueran afectados por la medida, la cancelación de 15 vuelos y la demora de ocho. Además de Aerolineas Argentinas, también se vieron afectadas Flybondi, JetSmart y Latam.

El gremio de pilotos afirmó al anunciar las asambleas que en la negociación paritaria con Aerolíneas recibió "propuestas mediocres y muy por debajo de los índices de inflación", lo que llevó a realizar una medida de fuerza. Tras esa situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero luego no fueron convocados a negociar, según denunciaron en APLA.

El jueves de la semana pasada, la Secretaría de Transporte de la Nación emitió un comunicado en el que consideró las protestas gremiales "un mecanismo de paro extorsivo" y anunció que "tanto Aerolíneas Argentinas como Intercargo descontarán del sueldo las horasy/o jornadas no trabajadas". Al día siguiente, ambas empresas denunciaron a los sindicatos y llevaron a cabo el descuento de las horas no trabajadas "a más de 425 trabajadores por generar demoras y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros".

"Con las denuncias de ambas empresas se intenta lograr que la Secretaría de Trabajo ordene a los sindicatos cesar con la medida y garantizar el normal funcionamiento de los servicios aeroportuarios", señalaron en el área de Transporte, que conduce Franco Mogetta, a través de la cuenta institucional de X. •

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 SEGURIDAD | 25

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

LAPLATA

#### Arrestaron a una viuda negra

Una mujer fue detenida y su cómplice es buscada luego de la denuncia realizada por un hombre de 73 años, víctima de lesiones durante un robo en la modalidad conocida como viuda negra. El denunciante fue atacado por las dos mujeres a las que había invitado a su casa, en La Plata.

## Confirmaron la condena de un exintendente de Entre Ríos por abusos

RESOLUCIÓN. Ángel Constantino era el jefe comunal de Gilbert cuando cometió dos de las tres violaciones por las que recibió la sentencia que ahora lo mantendrá en prisión durante más de 14 años

#### Paola Robles Duarte

PARA LA NACION

GUALEGUAYCHÚ.- El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer) rechazó el último recurso presentado por la defensa del exintendente de Gilbert Ángel Fabián Constantino para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) su condena por la violación de tres mujeres en esa localidad del sur provincial. De esta manera, quedó firme la sentencia a 14 años y 6 meses de prisión efectiva que el otrora jefe comunal por el PJ deberá cumplir en un establecimiento carcelario.

Luego de que el Stjer desestimó la apelación de la sentencia de origen, Constantino ya no cuenta con instancias recursivas. En consecuencia, cesará la medida de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico que cumplía desde la instrucción preparatoria del juicio en el que fue condenado, en marzo de 2023, por lo que será trasladado en las próximas horas a un establecimiento carcelario.

Al conocer la resolución judicial, Luján Aguirre-una de la mujeres que se animaron a denunciar a Constantino-dijo a Radio 2820: "Siento paz, por fin terminó todo". Ella es una de las tres víctimas del exintendente, que cometió los aberrantes delitos sexuales mientras encabezaba el Poder Ejecutivo local de un pueblo que ronda los 1500 habitantes.

Por su parte, el abogado que patrocinó a las denunciantes, Juan Ignacio Weimberg, destacó la disposición del mayor órgano judicial entrerriano: "Sentimos una gran satisfacción por el deber cumplido. La gravedad de los hechos, el abuso sexual perpetrado contra tres mujeres en el marco de una asimetría de poder evidente, requería de una resolución ejemplar".

"Este caso fue una verdadera prueba para la legislación entrerriana en materia de abuso sexual, para dejar demostrado en hechos concretos que las leyes también deben aplicarse a aquellas personas que ejercen poder real por sobre otras, en este caso poder político, ya que se trataba del intendente de la localidad", dijo a LA NACION el abogado querellante.

El 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por los



Angel Constantino, durante el juicio realizado en 2023

**RADIO 2820** 

jueces Arturo Dumón, Alicia Vivian y Mauricio Derudi, resolvió condenar a Constantino por dos casos de abuso sexual simple y tres hechos de abuso sexual con acceso carnal.

#### El camino a la cárcel

El 28 de agosto de 2023, la Sala II de la Cámara de Casación rechazó el recurso de casación interpuesto oportunamente por los abogados Fabián Otarán y Mario I. Arcusin contra aquel fallo del tribunal.

El 3 de abril de este año, la Sala Penal del Stjer resolvió desestimar la impugnación extraordinaria interpuesta por los defensores técnicos de Constantino contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

Ahora le obturó el acceso a la revisión del fallo ante el máximo tribunal del país, con lo que se acabaron todas las instancias recursivas contra la sentencia en la provincia. Eso explica la revocatoria de la prisión domiciliaria, condición que no le impidió a Constantino montar, dentro del perímetro de su vivienda, situada en Presbítero Altamirano y Ñandubay, un emprendimiento comercial: la polleria Granja de Oro.

Noera un rubro desconocido para él. En 2018, cuando era director de Cultura de Gilbert, también manejaba una pollería. En el fondo de ese local comercial abusó de Norma Graciela Santos, una de las tres denunciantes que lograron que la Justicia lo condenara.

Como informó oportunamente LA NACION, en marzo del año pasa-

do el tribunal de Gualeguaychú consideró que "durante el período comprendido entre febrero de 2021 yel 4 de junio de 2021 se le atribuye a Fabián Constantino haber efectuado hechos de abuso sexual en perjuicio de la denunciante María Luján Aguirre, todos los cuales se dieron en el interior del municipio de Gilbert, en donde el imputado es el intendente y la denunciante era empleada".

En otro tramo de la resolución, los jueces detallaron así el segundo hecho imputado al intendente justicialista: "Sin poder precisar la fecha con exactitud, sí que transcurrió durante el año 2020-2021, más específicamente durante el período de restricción de circulación debido a la pandemia, Constantino trasladaba a la denunciante Verónica Roxana Portillo desde su domicilio ubicado en la localidad de Gilbert a su lugar de trabajo ubicado en la localidad de Urdinarrain en el vehículo particular del imputado", momento en que aprovechó y "ejerció conductas que han menoscabado la integridad sexual de la denunciante en reiteradas oportunidades".

Los jueces también precisaron que el tercer hecho atribuido al intendente justicialista "ocurrió a finales de octubre de 2018, cuando la denunciante Norma Graciela Santos se dirigió al comercio que por ese entonces tenía el imputado", a la vez que "se desempeñaba como director de Cultura dentro del Municipio de Gilbert", y que allí él "abusó de ella en la parte posterior de una pollería". •

### Dictan la prisión perpetua para un exfuncionario

CÓRDOBA. El exdirector de Defensa Civil fue condenado por violación y homicidio

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de Córdoba, fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ejercicio de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género, abuso sexual contra Luana Prisy coacción. La víctima fue Luana Ludueña Caminos, una bombera que se suicidó. El exfuncionario, que está detenido desde febrero de 2021, enfrentó un jurado popular y a los jueces de la Cámara Tercera del Crimen.

El fiscal Fernando López Villagra había pedido 20 años por homicidio calificado y abuso sexual; desestimó la figura de femicidio. En cambio, la querella insistió en la solicitud de una condena a perpetua. La defensa de Concha solicitó la absolución y apuntó contra la expareja de la víctima.

El exfuncionario hizo uso del derecho a la última palabra en el juicio. "Que Jesucristo ilumine al jurado popular, que hayan podido ver cómo fue evolucionando, qué pasó en el transcurso de casi 60 días desde que estuve detenido en la vida de Luana", pidió. Planteó: "He sido calumniado, conozco muy bien las perspectivas de género como padre y abuelo" y rechazó que "para entrar a trabajar a un equipo técnico para catástrofes la mayoría de las mujeres tenían que tener algún contacto o alguna relación sexual" con él, que era el jefe y muy reconocido por la sociedad por su rol en la lucha contra los incendios.

Ya en el arranque del proceso, el exfuncionario negó todo. Solo admitió que le envió un mensaje "amenazante" a una expareja. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación de Córdoba, que dirige las audien-

cias, está integrada por los jueces técnicos Ángeles Palacio, Gustavo Ispani y Leandro Quijada.

A fines de 2021, Concha fue detenido acusado de lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por uso de arma de fuego y coacción en un contexto de violencia de género, y poco después recibió otra denuncia en su contra por cila Ludueña Caminos. El juicio fue por esa segunda causa, aunque también abarcó las primeras denuncias.

Fue la madre de Ludueña Caminos, quien en 2021 tenía 26 años, quien hizo la presentación judicial porque dijo que ella no estaba en condiciones de hablar. La joven tuvo tres intentos de suicidio y murió después del último, en enero de 2022.

Según la requisitoria fiscal de elevación a juicio, Concha tomó contacto con la joven por su cargo en la Dirección General de Protección Civil. La víctima accedió a reunirse con él porque quería ingresar en el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes, que estaba bajo su órbita.

Mediante engaños, según consta en el escrito de elevación a juicio, la llevó en su auto a un hotel ubicado camino a Villa Carlos Paz. Allí, la habría atacado sexualmente. La agresión generó en la víctima un sufrimiento psíquico permanente, que derivó en los dos intentos de suicidio ocurridos pocos días después de la agresión sexual. El "grave daño psíquico" motivó su inmediata internación en una clínica de salud mental.

La joven se ahorcó, después, en un predio ubicado en la ciudad de Río Segundo. Cristina Caminos, la madre de la víctima, dijo en declaraciones a la prensa que Concha "nunca pidió perdón" y que "ninguna condena es suficiente" porque ya no está Luana. •



Diego Concha (derecha) era reconocido por su lucha contra incendios

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

#### www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

ALDINIO, Mercedes. - Martin y Elena Arecha y Fernando y Alicia Carsoglio despiden con mucho cariño a Mercedes y abrazan a Daniel.

ALDINIO, Mercedes, q.e.p.d. -Elena y Horacio Edo y Angie y Fernando Edo y sus familias despiden a Mercedes y ruegan una oración en su memoria.

ALDINIO, Mercedes, q.e.p.d. -Cuánto dolor. Besos al cielo. Ester Riesel.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -Horacio y María Estela Araya y sus hijos Benjamin y Silvia, Inés y Fernando, Santiago y Paula, Pepe y Delfina, Diego y Florencia, nietos y bisnietos lo despedimos con mucha tristeza y agradecemos lo mucho que compartimos.

ARAYA, Juan José (Juanjo), q.e.p.d. - Clara, el dolor es muy grande. Te abrazamos a vos y a tu familia con todo nuestro ser. Juanjo te vamos a extrañar siempre. Marcelo Freyre y todos los que te conocimos.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d. -Marilyn y Charlie Dickinson acompañan a Clara v Juanqui en este momento tan triste.

ARAYA, Juan José. - Marta v Carlos Vellegal (h.), despiden al querido Juanjo, acompañando a Juanqui y Flia.

ARAYA, Juan José. - Fundación Espartanos lamenta el fallecimiento de Juanjo Araya, querido voluntario y amigo. Abrazamos a su familia y pedimos una oración en su memoria.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 26-8-2024. - Estela, hijos y nietos despiden a Juanjo y acompañan a Juanqui, Marcela, Clara, Lula, Sol y Matías y a los chicos con oraciones y todo cari-

ARAYA, Juan José. - Elaine y Horacio Gaviña despiden a un gran tipo, abrazan a la familia y la acompañan con sus oraciones.

ARAYA, Juan José. - Rodolfo Nougués, Carola Peró, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAYA, Juan José, q.e.p.d., falleció el 26-8-2024. - La Asociación Civil de Árbitros de Polo acompaña con afecto a su familia y ruega una oración en su memoria.

CABRAL, Martin Eduardo. -Juan Ramón Cabral y Teresa Sandoval despiden con profundo dolor a su hermano Martín y ruegan una oración en su memoria.

CABRAL, Martin, q.e.p.d., 28-8-2024. - Urbano A. Díaz de Vivar, su primo hermano y padrino, lo despide con pena.

CABRAL, Martín. - Su primo Jorge v Ana Bouillin v sus hijos acompañan a Susana e hijas en su dolor.

CABRAL, Martin, q.e.p.d. -Alberto y Elisa Claret, Inés y Carlos Chiappe, Martín e Inés Claret, Gonzalo Claret, hijos y nietos acompañan a Maria Susana, hijas y nietos con mucho cariño, pidiendo una oración por el querido Martín.

CABRAL, Martin, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Parera 94 participa del fallecimiento de su muy estimado vecino y acompaña en este doloroso momento a su familia y ruega una oración en su memoria.

CABRAL, Martin Eduardo. -Despedimos a Martín con profundo dolor y acompañamos a Pop, Vicky, Male e Ina y familias y pedimos una oración en su memoria. Juan Cruz Cabral Carolin Rojas e hijos, Ana Inés Cabral y Sam Healy, María Cabral y Gustavo Franchini e hijos.

CAMINOS, Maria Josefina (Janina). - Su hermana Jacqueline Caminos de de las Carreras, junto a sus hijos Jorge y Rosario; Fernando y Sofia y sus nietas Violeta y Elisa despiden a Janina con mucha tristeza y acompañan a todos los Petty con mucho cariño.

CAMINOS, María Josefina, q.e.p.d. - Silvia, Luis Bameule y familia acompaña a su nieta Josefina y a todos los Caminos en su dolor.

CAMINOS, María Josefina (Janina), q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas acompañan a Jacqueline, Thelma y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

CERDAN, Ramón, q.e.p.d. -La Organización Mundial de Boxeo, O.M.B., se une al profundo pesar por el fallecimiento del estimado juez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos.

DIMIERO, Eduardo, Dr., q.e.p.d. - Sus consuegros, Héctor y Juana Christin, y sus hijos y nietos, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño y oraciones a su esposa Nené, sus hijas Paola y Constanza y a sus nietos. Descansa en paz querido Eduardo, no te olvidaremos.

DURAN, Débora Hodari de. q.e.p.d. - Sus hermanas Maranathá: Teresa Bavio, Pampa Bonorino, Sofi Devm, Luz Fernandez, Ines Gazcón, Olivia Nelson, Pinky Mendizabal, Silvia Mihanovich, Marina Murga, Angeles Prat Gay, Ale Taihlade, Ana Zemborain y Nechy Villamil la despiden con inmenso amor, sabiendo que hay fiesta en el cielo y acompañan a Luis y las chicas.

DURAN, Débora de, q.e.p.d. -Que los ángeles y los santos salgan a su encuentro y la presenten a Maria, y que brille para Débora la luz que no tiene fin. Juan y Mercedes D. de Schilling abrazan con mucho cariño a Luis, a su ahijada Flor y sus hermanas en tan triste momento.

DURAN, Débora Hodari de. -Acompañamos con enorme cariño a Luis y las chicas en su pena. Gracias por la alegría, el coraje y la amistad. Tu vida deja huella en tus amigos del grupo del cine, Inés y Martín Claret, Susana Saenz y Pablo Ibarguren, Gabriela y Carlos y Lozada, Cecilia y Enrique Loza Semprun, Paula y Jorge Romanelli, Lucrecia y Alejandro Jara.

FERRECCIO, Ana María, q.e.p.d. - Susana, Fredy, María y Miguel Ferreccio acompañan a toda la familia Insua en este triste momento.

FRACCHIA CAMPOS, Georgina, q.e.p.d. - Desde Cervecería y Malteria Quilmes acompañamos con mucho cariño a Tommy y al resto de la familia de Georgina en este triste mo-

FUENTES, Jorge Domingo. q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -La Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, C.A.C.E.L., acompaña a la familia en este doloroso momento.

GARASINO, Jorge Victor, falleció el 28-8-2024. - Su esposa Georgina y su hijo Andrés lo despiden con todo el amor del mundo.

GARASINO, Jorge, q.e.p.d., falleció el 28-8-2024. - El presidente, consejo directivo y personal de la Asociación Argentina de Golf participan el fallecimiento de quien fuera director ejecutivo en la década de los 90, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

GARASINO, Jorge, q.e.p.d. -Te despido con enorme tristeza y acompaño a Georgina de todo corazón. Lary.

GARASINO, Jorge, q.e.p.d. -Merina Begg despide a Coco con gran cariño y acompaña a Georgina en este triste momento.

GARASINO, Jorge Victor, q.e.p.d. - Marcos Sabbagh y Ana Lia Setton acompañan con profundo dolor a su familia.

GOLDSTEIN, Néstor Samuel. Z.L., falleció el 27-8-2024. - Su esposa Raquel Zak; sus hijos Gaby y Pablo y Gabriel Rollandi; sus nietas Lola, Isabel y Lara y Alejo Musich e Immanuel Elbau, sus bisnietos Lorenzo y Rafael lo despiden con mucho amor y participan del velorio que se realizará en O'Higgins 2842, CABA, hasta hov, a las Lo acompañaremos al cementerio Parque Memorial de Pilar. Querido Néstor, ¡Muchisimas gracias!.

GOLDSTEIN, Néstor, Dr. - Al grande y querido Nestor, orgulloso de haberlo acompañado en parte de su camino. Sentido pésame a su familia. Federico Luis Aberastury y Leticia de

Aberastury.

GOLDSTEIN, Néstor, fallecido el 27 de agosto de 2024. -Guillermo Gasió acompaña a Gabriela con profunda tristeza en el adiós al inolvidable don Néstor, conservando la felicidad de haberlo conocido y agradeciendo su profunda sabiduria.

HODARI de DURAN MEDUS. Débora, q.e.p.d. - Su hermano Aaron y Lourdes y sus sobrinos Juana y Julián la despiden con amor.

HODARI de DURAN, Débora, q.e.p.d. - Elenita Piñeiro y Justi Guevara despiden a Débora con mucha pena, seguras de que Jesús y Maria la reciben con los brazos abiertos.

LABAYEN de SANZ, Laura, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Sus hijos Gabriela, Julián y Marcela y sus nietos Ramiro y Bărbara participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LAVAISSE, María Luisa. -Nos dejas tu alegría. Susana y Guadalupe Moreno y Germán Casares; Horacio y Maru, Flor y Flavio, Mili y Panchi te despiden con inmenso amor.

LLAURO de FRANKE, Graciela. - Sus primos: Tatana B. de Garat y familia, Elva Garat y Gustavo Girard, Adriana Garat, Federico Gonzalez del Solar y Fede (h.) acompañan a los Franke con todo cariño.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d., 27-8-2024. -Su mujer Mariana Firpo; sus hijos Mane y Alfred, Sebas y Sol, Agus y Pancho, Fran y Vero, Ale y Magui, Juan Lanza y sus nietos, Bauti, Male, Juano, Juan, Sofi, Sol, Noel, Teo. Franchu, Julia, Mora, Martu, Viti, Sebi, Facu, Silvestre, Vicente, Santos e Inda, despiden a su querido Kako y ruegan una oración en su memoria.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. q.e.p.d. - Su hermana Inés y Marcelo Aubone junto a sus hijos Marcelo y Victoria Guerin, Rafael y Ana Pettinari, Manuel y Maria Masllorens, Adrián y Paula Niño Kehoe, Federico y María Cires Yrigoyen y sus nietos lo despiden con cariño y acompañan con oraciones a Mariana y los chicos.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. q.e.p.d. - Su hermana Angélica y Martín Passerieu junto a su familia despiden a Federico y abrazan con cariño a Mariana y los chicos.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. q.e.p.d. - Su hermana Margarita L. S. de Ibarguren, sus hijos y nietos abrazan a Mariana y a los chicos con cariño.

LOPEZ SAUBIDET, Federico R., q.e.p.d. - Tus hermanos Sylvia, Javier, Ana Rosa y Pedro Lawson te despedimos con mucho amor.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico. - Mecha y Luciano Miguens y sus hijos Lucho y Xime, Sole y Momo y Juanchi y Sofi abrazan con tristeza y el cariño de toda una vida a Mariana, hijos, nietos y toda la Flia.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d. - Sus primos y hermanos en el afecto Olivera Beccar Varela lo despedimos con profundo dolor.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d. - Mauricio y Flor Obarrio y familia participan el fallecimiento de su primo y ruegan una oración por su memoria.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. - Teresa Blaquier acompaña a

Mariana e hijos y a todos los hermanos Lopez Saubidet en este triste momento.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico R., q.e.p.d. - Ignacio Pavlovsky (a.), Dolores Lagos Mármol; sus hijos lfiaki (a.), Mery (a.) y Juani despiden a Federico, acompañan a Fran y Vero y a toda la familia López Saubidet con cariño, rogando una oración en su memoria.

LOPEZ SAUBIDET, Federico Rafael. - Gloria de Lopez Saubidet y sus hijos despiden con tristeza a Federico y acompañan con mucho cariño a la querida Mariana y sus hijos.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. - Horacio e Inés Pueyrredon lo despiden con gran tristeza y abrazan a Mariana y sus hijos con muchisimo cariño.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. - Fico Montoreano despide a su amigo de tantos años y acompaña a Mariana e hijos con todo cariño.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. - Los Dupones abrazamos muy fuerte a Mariana y a nuestros primos queridos.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. q.e.p.d. - Carola y Rolo, hijos y nietos despiden a su querido amigo Federico con gran tristeza y acompañan a Mariana y sus hijos con mucho cariño.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico. - Agustina Blaquier y Bili Matarazzo despiden a su tan querido amigo y acompañan a Mariana e hijos con cariño.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico. - María Victoria y Alberto Anchorena, despiden con cariño al amigo de toda una vida. Acompañan a Mariana y Flia. en este triste momento.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico, falleció el 27-8-2024. - Lucila M. de Matarazzo y su hijo Francisco y Angie Valente despiden a su querido amigo Federico y acompañan con todo cariño a Mariana, Marianina, Sebastián, Francisco , Agustina y Ale y sus familias.

LOPEZ SAUBIDET, Federico. Martita Firpo de Giménez, hijos y nietos abrazan a los Lopez Saubidet con amor, tristeza y oraciones.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico. q.e.p.d. - Despedimos a nuestro querido amigo y acompañamos a Mariana y familia con todo cariño y oraciones. Florencia y Pepe.

LOPEZ SAUBIDET, Federico R., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Patricia Duggan, hijos y nietos despiden a Federico con cariño. Beso a Mariana y

LOPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d. - Te despedimos con gran cariño, acompafiando a Mariana y los chicos. Graciela Casal, Inés Vargas y Francisco Maffi.

LOPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Pedro y Claudia Perego y familia acompañan con mucho cariño a Mariana, Mane, Sebas, Agus, Fran, Ale y nietos y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ SAUBIDET, Federico Rafael, q.e.p.d., 27-8-2024. -Solange Barbará y Cristián Rodríguez Lozano acompañan a Mariana, Mane, Sebas, Agus, Fran, Ale y nietos y ruegan una oración en su memoria.

NAZABAL, Guillermo. - Los Blaquier de la Concepción despiden a Guillermo y acompañan a toda su familia con mucha pena.

NAZABAL, Guillermo (Vasco), q.e.p.d. - Sus amigos del squash y Charlie Dickinson participan su fallecimiento. Lo extrañaremos.

ROSSI, Santiago. - Clara Bibiloni con Santi y Matute despiden a Santiago, recordándolo como el gran padre que fue y agradeciéndole la linda familia que con tanto amor formaron juntos.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Graciela Wauters de Quintana y sus hijos abrazan con mucho cariño a Eugenia y familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d. - Marcelo Rossi, Enrique Rossi Pirán y Flia, participan con profundo pesar su fallecimiento.

ROSSI, Santiago. - Despedimos a Santiago con amor acompañando a su familia a todos sus queridos amigos en este nuevo camino, Maqui y toda su familia.

ROSSI, Santiago. - Herman y Camila Weiss, Tincho y Belén Lawson junto a sus hijos despedimos al Sapo; gran padre y solidario sin límites. Abrazamos a Santi, Mati, Clara y a toda la familia Rossi.

ROSSI, Santiago. - Hebe Molinuevo, Raúl César y familia despedimos con un profundo dolor al queridisimo Sapo y acompañamos a la familia Rossi en éste triste momento.

#### www.lanacion.com.ar/funebres

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Marcos, Nunzia, Lucrezia y Lavinia Bulgheroni despiden con mucho afecto a Santiago, acompañan a su familia y amigos en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago. - Juan Vicente, Graciela y Juan Ignacio Santa Cruz (as.) despedimos a Santiago y acompañamos con profundo pesar a su mamá Eugenia, Dolo, Mana, Agus, Mili y al querido Nacho en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago. - Evita, Lobito, Juani y Pepo Elizalde acompañan a toda la familia Rossi en este momento tan triste.

ROSSI, Santiago. - Amigo de la facultad, compañero de salidas, cuñado, tío de mi único hijo, médico referente, familiar incondicional. Fuiste muchas cosas en mi vida, te voy a extrañar. Pablo Bañares.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Graciela y Tucho Ravagnan, hijos y nietos acompañan a Eugenia, Antonio y toda la familia con enorme cariño.

ROSSI, Santiago. - Mercedes Bouquet, Ignacio y Juanjo Guaresti despiden a Santiago con mucho amor.

ROSSI, Santiago. - Los socios y colaboradores del Estudio Iglesias y Asociados despiden a Santiago y acompañan con dolor a toda la familia, rogando una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Dr. Rolando Deragopyan y Florencia Tagtachian despiden con mucha tristeza a Santiago y acompañan a Eugenia y toda la familia Rossi en este momento tan dificil.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - La dirección médica de Fundación Científica del Sur y Diagnóstico por Imágenes Adrogué y todo el equipo médico que la conforman, acompañan a la familia en este momento de profundo dolor.

ROSSI, Santiago. - Hebe, Virginia y Laura Bañares, acompañan a la familia Rossi en este momento doloroso. Fuerzas.

ROSSI, Santiago. - Marin Donati y Facu Iturbe, Vero Menendez y Teo Marco, Vicky Cordero y Nacho Laplacette abrazan a Mana y a todos los Rossi y despiden a Santi con mucha tristeza.

ROSSI, Santiago, Dr - Laboratorio Tuteur lamenta el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi y acompaña con profundo pesar a su familia en este dificil momento.

ROSSI, Santiago, Dr. - Acompañamos a Eugenia y a sus hijos con mucho cariño en este triste momento. Teresa y Turi

ROSSI, Santiago. - Acompañamos a la familia del Dr. Santiago Rossi, reconocido colega y especialista en Diagnóstico por imágenes que capacitó e instruyó a profesionales de la Argentina y el mundo. Desde la Federación Argentina de Radiología entregamos nuestro mas sentido pésame a sus familiares y amigos.

ROSSI, Santiago. - Ana María Maya de Murature y sus hijos acompañan a la familia Rossi con profundo pesar.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - El consejo de Administración del Consorcio de Propietarios El Talar de Pacheco participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago. - Andrés y Beatriz Cordero, hijos y nietos despiden con tristeza a Santi. Abrazan a Eugenia, Tony y los chicos y rezan para que la Milagrosa les dé consuelo.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Rosa Maria y Mario Ricci acompañan a Eugenia y los hermanos con mucho cariño.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Juan Pedro, tu gran amigo de toda una vida, junto a Eugenia, Pepo, Pipe, Marqui y Frany despedimos con mucho dolor al inolvidable Sapo, con quien tanto compartimos y tanto vamos a extrañar. Abrazamos y acompañaremos siempre a tu familia, especialmente a Santi y Mati.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Susana y Elvio Colombo junto a sus hijos Mercedes, Juan Pedro y Eugenia, Santiago y Laura e Ignacio y Azul acompañan con gran tristeza a toda la familia del tan querido Sapo, con quien compartimos tantos años de lindos momentos.

ROSSI, Santiago. - Sapo, te despedimos con inmensa pena y acompañamos a todos los Rossi en tan doloroso momento. Laura y Santiago Colombo.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Carlos Criscola y Silvia Verde acompañan a Eugenia, Tony, hermanos y familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI, Santiago. - Patricia Baremboim y Claudia Baremboim Walters acompañan con inmenso cariño y dolor a su queridisima amiga Euge. Por siempre a tu lado.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., Con enorme tristeza despedimos a Santiago, y acompañamos a toda su familia en este gran dolor. Mané y Nicolás Mattioli, Martina y Germán Losada, Sofia Mattioli y Alejandra Galvalisi.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Claudia Albamonte y familia acompañan a Mili y familia en tan triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Carlos María y Georgette Garrido, junto a sus hijas Andrew, Vicky y Sisi acompañan a toda la familia Rossi en este tan triste momento.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Giovanna y German Losada: sus hijos German y Martina, Vicky v Alejandro, Euge v Sebas, despedimos a Santiago con todo nuestro cariño y amor, y acompañamos a Santiago y Matías, a su madre Eugenia, Dolores, Mana, Milagros, Agustina y a nuestro queridísimo Nacho, en este triste momento.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Con muchisima tristeza despedimos a Santiago, y acompañamos a Nacho, Eugenia y a toda la familia con mucho cariño. Los queremos mucho. Lupe, Roque, Cala, Oliva, Bosco, Martina y Germán.

ROSSI, Santiago. - Ana Maria Putruele y familia despiden a su querido amigo y acompañan a su familia en este momento tan dificil.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Directivos y personal de DDAS S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, Dr. - La División de Investigación Clínica de Stamboulian Servicios de Salud acompaña a su familia en este dificil momento y expresa sus sinceras condolencias.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Con mucho dolor despedimos a nuestro amigo Santiago. Siempre vamos a recordarlo por su generosidad y entrega. Abrazamos y acompañamos a toda su familia. Andrea y Gato Handley.

ROSSI, Santiago. - Ema Arceluz de Leonardi, sus hijos, nietos y bisnietos despiden a Santiago con un abrazo enorme y sentido a toda la familia Rossi.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Isabel de Laborde y Miguel de Larminat acompañan a Clara y sus hijos, asi como a Cecilia y Eduardo Caballero y demás deudos en este triste desenlace y piden una oración por el querido Santiago.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Te despedimos Santi con mucha tristeza, recordando tu alegria y los momentos compartidos. Abrazamos con cariño a tu familia. Te vamos a extrañar mucho. Mariana y Martin Aufiero.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Gustavo Lopardo (a.) despide a Santiago con gran dolor y acompaña a la familia Rossi con gran afecto.

ROSSI, Santiago. - Amalia Amoedo despide a Santiago con inmensa tristeza, agradeciendo su empuje y energía, acompaña con mucho su cariño a Eugenia, Agustina, Magdalena. Dolores y a toda su fa-

ROSSI, Santiago. - Cris Oestreicher e hijas, José, Patu y Mila y Jorge Eduardo Bustamante despiden a Santiago y abrazan a Nacho, Eugenia y familia con mucho cariño.

ROSSI, Santiago. - Hernán y Asunción Ceriani Cernadas e hijas acompañan a Mana, Dolores v toda la familia Rossi en este momento tan triste.

ROSSI, Santiago. - M. Inés O. de Ceriani Cernadas acompaña con mucho cariño a Eugenia y familia en este momento de dolor.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Todos los integrantes de INEBA, Instituto de Neurociencias Buenos Aires, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor.

ROSSI, Santiago. - Con profundo dolor el directorio de Diagnóstico Médico Oroño de Rosario, la familia Villavicencio y su director médico Dr. Claudio Bonini lamentan el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi, un distinguido referente de la radiología torácica a nivel internacional. Su dedicación y aporte a la medicina han dejado una huella imborrable en nuestra comunidad y en el campo de la radiología. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y colegas, enviándoles nuestras más sentidas condolencias. Rogamos por su eterno descanso.



ROSSI, Santiago, Dr., falleció el 27-8-2024. - Martin Cabrales acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - Dr. Guillermo Feldberg y familia, lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Margarita G. Cané acompaña a la Sra. Eugenia y familia en su gran dolor.

ROSSI, Santiago, Dr. - Los profesionales del equipo de resonancia cardiaca: Agustina Sciancalepore, Mariana Corneli y Paola Kuschnir, participan con profundo pesar su fallecimiento . Su generosidad, su saber médico y su persona de bien perdurarán en nuestra memoria. Acompañamos a su familia con inmenso respeto.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - José Sánchez Cabezas y familia despíden con gran dolor a Santiago y acompañan con profundo pesar a su familia.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d., fa-Ileció el 27-8-2024. - El Grupo IHSA Emergencias despide a Santiago con profundo dolor y ruega una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Instituto Dagum participa con dolor el deceso de Santiago Rossi, brillante médico y persona. Acompañamos a la familia con tristeza y rezamos por el eterno descanso de su alma.

ROSSI, Santiago. - López Castro y Asoc. acompaña a la familia y ruega una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, Dr. - Con profundo pesar despedimos al Dr. Santiago Rossi, quien fue un destacado médico y un pilar fundamental en la comunidad. Su dedicación y compromiso con la salud dejaron una huella imborrable en todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado. Su legado perdurará por las innumerables contribuciones que realizó a lo largo de su vida. Desde el Sanatorio Finochietto queremos rendir homenaje a su memoria.

ROSSI, Santiago, Dr. - ASE recibe con tristeza el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi. Su legado y contribuciones a nuestra institución serán siempre recordados. Descansa en paz.

ROSSI, Santiago, Dr. - Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento del Dr. Santiago Rossi, quien fuera un valioso miembro de nuestra comunidad. Su dedicación y profesionalismo en el ejercicio de la salud durante tantos años han dejado una marca indeleble. Su memoria perdurará en cada uno de nosotros y lo recordaremos siempre con respeto y gratitud. MEDIFÉ.

ROSSI, Santiago, Dr. - Jorge Piva, Mariana Trocca, Agustín y Gina Piva despedimos con dolor y mucho cariño a un amigo como Santiago Rossi. Acercamos nuestras condolencias a su familia en tan dificil momento.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - La comisión directiva y el personal de APSOT, Asociación del Personal Superior de la Organización Techint, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan una oración en su memoria.



ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas lo despiden con profunda tristeza y acompañan a Eugenia y a toda su familia con mucho cariño.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Daniel y Sossie Stamboulian, y sus hijos Santiago y Roxana participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a Eugenia y familia en su dolor.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Virginia Quirno acompaña a la familia Rossi en este triste momento.

ROSSI, Santiago, Dr. - La comisión directiva de la Fundación Fernández acompaña con mucho cariño a la familia del Dr. Santiago Rossi, quien fuera amigo y generoso donante de su institución.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Eliana Roccatagliata acompaña a Eugenia y familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Moltedo acompañan es este triste momento a Eugenia y toda la familia Rossi, rogando una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Justo y Mariana Dell Acqua acompañan a Eugenia, Antonio y familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago. - Viviana Bernath y todo el equipo de Genda saludan a la familia Rossi y despiden a Santiago con tristeza y admiración.

ROSSI, Santiago. - Las amigas de los almuerzos de los Primeros Martes: Mónica Aufiero, Teresa Ayerza, Marta Blas, Putzi Böhtlingk, Mercedes Bouquet, Beatriz Cordero, Flavia de La Tour d'Auvergne, Marinés Domínguez, Lilia Donovan, Graciela Dumais, Bea Fabbri, Gloria Fiorito, Isabel Fiorito, Silvia Gómez Crovetto, Silvia Grimoldi, Eugenia Houssay, Marilyn Junor, Patricia Lafuente, M. Rosa Laurence, M. Victoria Manzitti, Marcela Méndez Huergo, Inés Moura, Adriana Orofino, Maria Palma, M. Teresa Preve, Stella Qüerio, Rosa M. Ricci, M. Eugenia Saavedra, Graciela Santa Cruz, Martha Segura, Ana Urien, Edith Villaverde y Estela Zweifel acompañamos a Eugenia y todos los Rossi, seguras que Santiago ya está en brazos de la Virgen.

ROSSI, Santiago. - Swiss Medical Group participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago. - Claudio Belocopitt participa su fallecimiento con mucha tristeza y acompaña a su familia en este dificil momento.

ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Con profundo pesar, la Obra Social Luis Pasteur lamenta el fallecimiento del director del Centro de Diagnóstico Rossi, un ser humano excepcional y un profesional de destacada trayectoria y compromiso con la salud de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento y expresamos nuestras más sinceras condolencias.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Luis Maria Firpo Brenta y sus hijos acompañan con mucho cariño a Eugenia y familia en este triste momento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Con gran tristeza desde el Club San Andrés despedimos a nuestro querido Sapo y acompañamos a sus hijos Matías y Santiago y familia en este dificil momento.

ROSSI, Santiago, Dr., falleció el 27-8-2024. - El Dr. Carlos Rodríguez Correa y la Dra. Gisela Killinger junto al grupo de Cardiología de Centro Rossi acompañan a la familia Rossi en este triste momento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Santiago querido, toda nuestra admiración, fuiste un enorme valiente. Seguimos tu vida desde tu adolescencia. Nos acompaña tu constante sonrisa, tu energia, entrega y generosidad, siempre estuviste en el lugar preciso para ayudar y acompañar. Gracias por todo, descansa en paz. Gaston, Solange, Jacquie sus familias y Dorita acompañamos a tu querida familia.

## Cayó el diputado misionero por pedofilia

ABUSO INFANTIL. Estaba prófugo desde hacía seis días y la policía lo encontró en Corrientes; enfrenta una gravísima acusación, con elementos que lo comprometen después de un allanamiento a su casa; aún buscan a su hermano

Gabriel Di Nicola

LA NACION

Tras haberse mantenido prófugo durante casi una semana, detuvieron anoche al diputado misionero Germán Kiczka, de 44 años, acusado de pedofilia y sobre quien pesaba un pedido de captura internacional de Interpol. El legislador provincial fue capturado durante la noche en la localidad de Loreto, en el norte de Fue luego de que la policía corrobola provincia de Corrientes.

Según fuentes de la investigación que lleva la Justicia de Misiones, el diputado, que llevaba seis días prófugo desde el día en que le quitaron los fueros legislativos, fue capturado dentro de un bungalow por las fuerzas de seguridad. Según trascendió, se encontraba solo, sin su hermano, quien también es buscado por el mismo encuadre delictivo.

El fin de semana trascendieron audios del diputado Kiczka, oriundo de la ciudad de Apóstoles, en los que le pedía a un amigo que le consiguiera alojamiento en un hotel céntrico de Puerto Iguazú, uno de los lugares con mayor vigilancia

de las fuerzas federales. Se especuló entonces con que podría haber cruzado la frontera hacia Brasil o Paraguay, pero esa hipótesis quedó descartada anoche, cuando una pista permitió localizarlo en jurisdicción correntina.

Desde el viernes, los hermanos Kiczka tienen un pedido de captura nacional e internacional librado por el juez Miguel Faría, de Apóstoles. ró que ni el legislador desaforado horas antes ni su hermano estaban en sus domicilios de Apóstoles.

Germán Kiczka había renunciado a su banca en la Legislatura de Misiones, pero sus pares rechazaron esa presentación y avanzaron con su suspensión y quita de fueros. Un día después, a través de una resolución administrativa, se le suspendió el pago de la dieta.

La situación judicial de Kiczka y su hermano se complicó hace algunas semanas, cuando el juez Faría ordenó un allanamiento en sus viviendas luego de obtener datos de que estaban compartiendo material de abuso sexual infantil.



Kiczka, anoche, al ser detenido en Loreto

SEGURIDAD

Una constatación en esos domicilios permitió establecer que en una notebook del legislador había 603 archivos multimedia con escenas de incesto, abuso de menores y zoofilia.

Además, la computadora tenía instalada la aplicación eMule, que permite compartir el material almacenado en una carpeta. Es decir que a través de su notebook no solo consumía los videos, sino que también los compartía.

Un canal de YouTube que publicaba videos de magia para niños fue lo que despertó las primeras sospechas sobre una posible red de consumo y distribución de pornografia infantil con operaciones en la Argentina. Fue detectado por una organización internacional dedicada a la búsqueda de menores desaparecidos o en situación de explotación, que, en consecuencia, dio aviso a las autoridades nacionales. Rápidamente, comenzó una investigación sobre los administradores de la cuenta: se descubrió que eran el diputado de Misiones Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quien todavia sigue prófugo. •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

ROSSI, Santiago, Dr. - Cristian y Diego Moares y todo el personal de Sweetly despiden con profundo dolor a su amigo y cliente. Acompañamos a su familia con todo cariño e imploramos a la Virgen que reciba a Santiago en el cielo.

ROSSI, Santiago. - Julio y Dolores Goldaracena, sus hijos Eduardo y Dolores, Alejandro y Maria, Matias y Malala, y nietos, abrazan a Eugenia, Antonio, Dolores y Damián, Magdalena, Agustina, Milagros, Nacho y Martina con gran cariño.



ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Iván y Christian (a.) Lafiandra junto a sus padres Mónica y Félix despiden con mucha tristeza a Santi y acompañan a Nacho y familia con mucho cariño.



ROSSI, Santiago, q.e.p.d. - Horacio Martinez, presidente, el directorio y el Dr. Javier Ramón, director médico de OSIM, acompañan a la familia Rossi, por el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi, quien fuera director médico del Centro Rossi.



ROSSI, Santiago, Dr. - Dr. Dimitri Salivaras y Flia. despiden a Santi con inmenso cariño y acompañan a Eugenia, hermanos y familias en este momento tan triste.



ROSSI, Santiago. - Mónica Stefani e hijos acompañan a Eugenia y familia en su dolor.

ROSSI, Santiago. - Alejandro Boero Pagliaro y Mónica Paz Boero participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.



ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Maria Marta y Jorge Salvat acompañan a Eugenia y su familia en su dolor.



ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 27 de agosto 2024. -María Victoria Alcaraz participa el fallecimiento del Dr. Santiago Rossi, abraza con afecto y respeto a su mamá Eugenia, su hermana Agustina y a su familia en este triste momento.



ROSSI, Santiago, Dr. - Marité y Enrique Cristofani junto a sus hijos Verónica y Federico acompañan con el cariño de siempre a Eugenia, Antonio y Nacho en este momento de tan profunda tristeza.



ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - Guillermo Michel y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este dificil momento.



ROSSI, Santiago, Dr., q.e.p.d. - El senador provincial Sergio Raúl Vargas y señora acompafian a familiares y amigos en este doloroso momento.

ROSSI, Santiago, q.e.p.d. -Querido Santi, te despedimos con mucho amor y tristeza. Abrazamos a la familia Rossi en este momento de tanto dolor. Martin Turjanski y todo el equipo de Voxel.

ROSSI, Santiago E., Dr, falleció el 27-8-2024. - Tus amigos Traperos de la Salud te despiden con mucho dolor, siempre serás Trapero. Juampi Maldonado, Carlos Candiano, Miguel Troisi, Juan Funes, Ariel Pierini, Osqui Menendez, Pato Pasman, Sebas Ficks, Adrián Laplacette, Tona Kelly y Daniel Piscicelli.



ROSSI, Santiago E, q.e.p.d. -Fifi Garrido, acompaña a Mili y Agus y familia con mucho amor en este momento.

ROSSI, Santiago Enrique. -Gustavo y Chelita Podesta acompañan a la familia en este doloroso momento.



ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Ernesto Galperin y Flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la querida familia Rossi en este momento tan triste.



ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d. - Santiago, te despedimos con tristeza y todo nuestro cariño, acompañando a Clara, Santi, Mati, tu madre y hermanos. María Helena, Alejandro Bibiloni, sus hijos y nie-



ROSSI, Santiago Enrique. -Claudio Zin, Mirta Rivera y Luz Producciones participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a Agustina y familia con cariño.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d. - Florencia, Francisco y Benicio Rodriguez Chiappetta lo despiden con profunda tristeza y acompañan en su dolor a sus hijos, a su madre Eugenia y a sus hermanos Mili, Lola, Mana, Agus y Nacho.

ROSSI, Santiago Enrique. q.e.p.d. - Mario y Susana Redini; sus hijos Florencia, Connie, Juan y Pablo lamentan profundamente la partida de Santiago y acompañan a Eugenia, Mili y toda la familia en este momento de profundo dolor.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d. - Maria Isabel y Soledad Rodriguez Chiappetta acompañan con cariño a Mili, Eugenia y toda su familia en este momento de profundo dolor.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d. - Florencia Redini y Sebastián Black despiden a Santiago y acompañan con muchisimo cariño en este momento tan triste a Mili, Eugenia, Agus, Nacho, Lola y Mana, a sus hijos y a toda la familia Rossi y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Daniel y Alejandra Novegil lo despiden con profundo pesar y acompañan a la familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d., 27-8-2024. - Matias Mayol despide con tristeza a Santiago. Con mucho cariño acompaña a Lola, Eugenia, Mana, Agus, Mili y Nacho.

ROSSI, Santiago Enrique. -Marina Montagna y sus hijos Simón, Nina y Rocco, acompañan a todos los Habib y Rossi a despedir a un super hermano, padre, tío, hijo y amigo, super-



ROSSI, Santiago Enrique, g.e.p.d., falleció el 27-8-2024. -Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROSSI, Santiago Enrique, Dr., falleció el 27-8-2024. - Socios y equipo médico de Climba participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su

ROSSI, Santiago Enrique, q.e.p.d. - Roche Diagnóstica Argentina acompaña a su familia, amigos y a todos los colaboradores del Centro de Diagnóstico Rossi en este triste momento y ruega una oración en su memoria.



SKIDELSKY, Silvio, q.e.p.d. -El consorcio de Marina del Sol despide con gran tristeza a Silvio y acompaña a Lara, Nicolás y Guido en este dificil momento.

SOCIN, Ernesto Luis. - Accionistas, directorio y personal de Poliresinas San Luis despiden a Ernesto Luis Socin, quien fuera un valioso director de Perlynac SA. Abrazan a Marta, Mariano, Virginia, Verónica y familias en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

SOCIN, Ernesto Luis, notario. - Sus colegas notarias Cristina Noemi Armella, Marta Rosa Piazza y Julieta Ema Oriol participan su fallecimiento y acompañan a su familia con todo cariño.

SOCIN, Ernesto Luis, q.e.p.d. - Cacho ya estás con Jesús. Rezamos por ti y tu familia. Susana y Héctor Conde.

SOCIN, Ernesto Luis, notario, q.e.p.d., falleció el 27-8-2024. - La junta ejecutiva, los consejeros y notarios de la Delegación San Martin del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires participan el fallecimiento del ex presidente de la misma. Acompañamos a su esposa Marta Elena Rabini, a sus hijos el notario Mariano Ignacio, vicepresidente 2do. de la Delegación San Martín, a la notaria María Virginia y a Verónica Paula, a toda su familia y amigos en este triste momento.

TESORIERO, Delia Aurora (Joji). - Tus primas Maria Cecilia, Mercedes y Laura Aurora te recordarán por siempre y ruegan una oración en tu memoria.

Misas y Funerales

CASAUBON. Hemilce M. Peltzer de. - A un año de su partida al cielo, su familia invita a una misa mañana, a las 19, en Las Esclavas. Montevideo 1372.

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

### **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

l presidente de uno de los clubes más importantes de la Argentina se para intempestivamente, deja los auriculares y abandona una entrevista televisiva después de escuchar una frase que no le gusta. No argumenta ni responde; se va. No soporta la discrepancia: es "lo que yo digo" o nada.

Un humorista que supo tener su momento de gracia, y que luego se convirtió en una suerte de activista provocador con una retórica aparatosa y desarticulada, monopoliza la mesa de Mirtha Legrand con una virulencia que incomoda y pone a todos a la defensiva. No escucha ni admite matices; atropella y arrincona al otro; se regocija en un despliegue de histrionismo patoteril, más parecido a una riña de gallos que a un diálogo civilizado. Su desubicación, sin embargo, es festejada en las redes sociales, donde abunda la confusión entre coraje y temeridad.

Alguien que consiente que lo presenten como filósofo, y que ahora presume de ser un interlocutor frecuente del Presidente, interviene en podcasts y entrevistas con la actitud de quien solo se escucha a sí mismo y dispara, con lanzallamas, generalizaciones ofensivas: "Me encanta la agresividad (del Gobierno) con los periodistas; la merecen. Son unos operadores de cuarta. La mayor parte de los periodistas son una desgracia, deshonestos y faltos de inteligencia". Lo dice en un tono que se emparienta más con las barras bravas que con la filosofía, pero que tal vez exprese una práctica que está de moda: el "barrabravismo intelectual".

Son escenas de los últimos días. Algunas se convirtieron en trending topic; otras quedaron confinadas al nicho de audiencias más acotadas. Pueden observarse como episodios aislados, desconectados unos de otros. Pero tal vez sean pequeñas muestras de un fenómeno más amplio: la agonía de la conversación pública.

El poder no se siente cómodo con el diálogo; tampoco, con las preguntas. Es una herencia de los cuatro ciclos kirchneristas, pero que el actual gobierno parece asumir como propia, plegándose a ese estilo con agresividad militante. Es una modalidad que, por supuesto, se contagia al resto de la sociedad.

La escena pública parece dominada por monólogos. Escuchar al otro se identifica con un rasgo de debilidad. Matizar las propias opiniones equivale a una inaceptable "tibieza". Ni el humor parece habilitado: cuando un senador kirchnerista se permite cierta amabilidad con la vicepresidenta, la jefa de su facción sale a cruzarlo y le pide una "pericia psiquiátrica". El mensaje es claro: al "enemigo", ni sonrisas. No cabe la posibilidad del diálogo: solo la descalificación y el agravio. Si hay acercamientos o negociaciones, que sean subterráneas y con la luz apagada, como parece sugerir el avance del pliego del juez Lijo para integrar la Corte a pesar de graves impugnaciones éticas.

El vocero presidencial ha convertido una muletilla en un símbolo de esta época. Hace afirmaciones categóricas en Twitter y añade, invariablemente, la palabra "fin". Puede ser un guiño al código de las redes, pero expresa esta idea que inhabilita el diálogo. Después de "mi opinión" se termina todo: fin. Quizá resida en BELIGERANCIA VERBAL. El diálogo público civilizado ha sido reemplazado por el agravio y la descalificación, lo que impide cualquier debate político constructivo y atenta contra el pluralismo

## El "barrabravismo intelectual" y la agonía de la conversación

Luciano Román

-LA NACION-



esa concepción el malestar de fondo con el periodismo: la pregunta incomoda; la perspectiva del otro es vista como una molestía o un obstáculo.

El poder busca, entonces, espacios de comunicación confortables, en los que no exista esa "incomodidad" de la interrogación, la observación crítica o la discrepancia. Con ese propósito, el kirchnerismo institucionalizó la cadena nacional. El mileísmo recurre a otros formatos, pero con un objetivo y un espíritu equivalentes.

y griterio, se alimentan además los batallones digitales que vapuleany agreden al que marca diferencias. Se estimula así un clima de beligerancia dialéctica que desalienta cualquier intento de debate constructivo y fomenta el repliegue del pluralismo.

El "barrabravismo intelectual" fogonea, además, la generalización: La muletilla del vocero presidencial es un signo de esta época: después de "mi opinión", fin.

El monólogo tiende a dominar la escena pública; escuchar equivale a debilidad

"los otros" son todos malos; peor, son "ratas", "chorros" o "degenerados". Es un planteo simplón, pero a la vez totalitario que, paradójicamente, beneficia a los corruptos: si son todos iguales, es más fácil pasar desapercibidos.

No se trata, por supuesto, de un fenómeno exclusivo de la Argentina. Los liderazgos populistas de izquierda o de derecha han naturalizado el insulto y la descalificación como parte del lenguaje político. Pero la profunda crisis de nuestro país tal vez incentive mayores dosis de enojo y de resentimiento que dificultan el diálogo y la conversación. La rabia social es un gran combustible para la polarización. Y la violencia verbal se conecta con esos sentimientos de angustia, frustración y bronca que se han enquistado en amplios sectores de la sociedad. Desde el poder no se busca interpretar y apaciguar esos estados de ánimo colectivos, sino de exacerbarlos y aprovecharlos en beneficio propio.

El fenómeno, sin embargo, tiene otras complejidades. La transformación tecnológica, que ha facilitado una formidable arquitectura de comunicación global, ha generado también una suerte de encap-

sulamiento digital que deriva en un diálogo más fragmentado. Vemos que en la esfera privada también languidece el hábito de la conversación. Influyen la demanda y la distracción de las pantallas, la falta de tiempo, la practicidad del Whats-App. Todo ha hecho, por ejemplo, que desaparezca la charla telefónica. Muchas veces se "habla" por memes o emoticones. Se reemplaza el diálogo por un cruce de mensajes de audio en los que se diluye la riqueza del intercambio. Hemos perdido la paciencia para escuchar: WhatsAppya nos of rece la posibilidad de oír los audios a un ritmo más acelerado, una herramienta que hasta desvirtúa el tono y la cadencia de lo que el otro nos dice. Aun en la esfera cotidiana, la conversación es percibida muchas veces como una pérdida de tiempo.

Las redes y los algoritmos tienden a encapsularnos en nichos de cierta uniformidad y tendemos a perder, así, el hábito de ejercitar la templanza para escuchar lo que no nos gusta, aunque sea una falacia.

Es cierto que se han consolidado otros espacios en los que vibra el debate público. Además de lo que pasa en las redes, la opinión y el humor social se expresan con mucha intensidad y vitalidad, por ejemplo, en los comentarios de millones de lectores en las webs de los diarios, que constituyen, al fin y al cabo, una larga conversación. Son ecosistemas, sin embargo, en los que todo tiene el corset inevitable de la brevedady, en muchos casos, el amparo del anonimato. Eso lleva, con frecuencia, a que el tono dominante esté teñido de agresividad.

El empobrecimiento cultural y educativo es otro engranaje de estos mecanismos en los que agoniza la conversación. Basta navegar por Twitter para comprobar que la mirada constructiva y sagaz pierde terreno frente al lenguaje ramplón, la palabra burda y el insulto fácil. La conversación es algo más que un hábito y una herramienta: es un sistema de valores. Supone el reconocimiento del otro, la tolerancia frente al disenso, la capacidad de discrepar con respeto y de superar la impulsividad para hacer lugar al razonamiento.

Para comprender el tono de esta época tal vez haya que computar, además, las secuelas de un discurso político que se vació de contenido y se montó sobre la impostura y el cinismo. Hubo tal abuso de la "corrección política" que hoy genera desconfianza cualquier mensaje que suene "correcto" y se asimile a la política. Cuanto más alejado de esa idea de "corrección", mejor. Por eso los discursos desaforados hoy cotizan en alza. El griterio luce auténtico y creible. "Mirá lo que había detrás de un presidente que nos hablaba como un profesor de Derecho", se argumenta con razón. Es cierto, pero también se corre el riesgo de facturarle a la moderación los costos de la "falsa moderación", o de asimilar a la política con la "política perversa". Como si combatiéramos la medicina para erradicar la mala praxiso para "vengarnos" de los falsos cirujanos.

Rescatar el valor de la conversación es rescatar la esencia del pluralismo. Es un valor que está por encima de ideologías y de partidos. En la esfera pública, y también en la privada, es la herramienta esencial de la convivencia. Tal vez se trate, simplemente, de volver a ejercitarla.

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Comicios transparentes y sin aguantaderos para condenados

Urge avanzar sin demoras en la sanción de las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia, además de decidir la conveniencia o no de mantener las PASO

on más o menos diferencias respecto de su contenido final, ✓ los diversos bloques de ambas cámaras del Congreso son conscientes de que el país necesita una reforma electoral que garantice el derecho de cada ciudadano a elegir y a ser elegido libremente, mejorando la calidad y equidad de la democracia. Resulta auspicioso ese avance luego de que en el Pactode Mayo, suscripto en julio entre el Presidente y 18 mandatarios, se sacódel texto original el punto que determinaba la necesidad de una reformapolítica estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes con los de los representados.

Escierto que aspirar a una reforma integral con innumerables cambios podría llevar años, posibilidad que lamentablemente intensificaría los graves problemas que venimos arrastrando con el uso de la tan vetusta como controvertida lista sábana, el robo de boletas, la compra de voluntades y las presiones políticas que, entre otras arteras maniobras, tienden a manipular la voluntad popular. Pero hoy son tres los temas que hay que resolver con urgencia: la sanción de las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia, y decidir qué es finalmente lo que se quiere hacer con las PASO: si continuar con esa costosa virtual encuesta electoral o eliminarla.

Estamos a cuatro meses de concluir 2024 y poco se ha avanzado en esta materia. La experiencia indica que siempre es mejor encarar una reforma electoral en años en los que no se registran comicios. Este año hubo que definir en el Congreso temas preponderantes que conciernen al arranque de un nuevo gobierno. El debate de la Ley Bases -y sus reglamentaciones-ha insumido la mayor parte del tiempo de los casinueve meses de la actual gestión. Se han judicializado decisiones presidenciales y muchas leyes troncales de la economía y de otras áreas igualmente importantes esperan tratamiento. Pero todo ello no debe hacernos perder de vista lo electoral.

Hace ya 17 años que la Cámara Nacional Electoral (CNE) viene reclamando la adopción de la boleta única de papel, un proyecto que cuenta con sanción de Diputados desde 2022 y que, de no ser convertido en ley antes de marzo próximo, perderá su estado parlamentario, lo que obligará a arrancar la discusión nuevamente de cero.

Muchas son las ventajas de la utilización del sistema de boleta única. Entre ellas, una mayor transparencia, por cuanto permitiría erradicar nefastas prácticas clientelistas, como el llamado "voto cadena", además del robo o la destrucción de papeletas en el cuarto oscuro. Otro beneficio que presenta es la universalidad de la oferta electoral, dado que se garantiza que todos los partidos y candidatos estén presentes y disponibles en el lugar de votación, en tanto que la existencia de boletas ya no depende de la capacidad económica de cada fuerza política para su impresión. Se genera, además, una mayor sostenibilidad

ambiental debido a la reducción del uso de papel, tinta y transporte.

Desde estas columnas hace ya mucho tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de avanzar con ese método de votación. La media sanción de Diputados se encuentra actualmente en debate en el Senado, con algunos tropiezos, ya que nuevos cambios podrían determinar que se modifique la aprobación de la Cámara baja y deba ser devuelta a ella en revisión para su sanción definitiva.

Las diferencias en este punto no son tanto de fondo, sino de forma. Mientras algunos legisladores pugnan por adoptar el sistema cordobés, que contempla una sola boleta para todas las ofertas electorales de las diferentes fuerzas y alianzas políticas que compiten en cada distrito en cada una de las categorías en juego, otros se inclinan por el modelo santafesino, consistente en una boleta diferente por cada una de las categorías de cargos electivos, debiendo el votante depositar un sobre en cada una de las distintas urnas: la que contendrá las listas a presidente y vicepresidente;

Resulta de vital importancia que los legisladores arriben a acuerdos sólidos y duraderos que permitan transparentar nuestro sistema electoral, con el objetivo de instaurar un método efectivo que mejore la calidad y la equidad de nuestra democracia

en la que irán los diputados, y en la que se reserva para legisladores, en caso de corresponder esa elección.

Con parciales diferencias, además de Córdoba y Santa Fe, la boleta única de papel ya se usa en Mendoza, en Salta y en comicios municipales como los de San Luis. También la utilizan quienes están privados de su libertad y votan en cárceles, y los argentinos que sufragan en el exterior.

Otro de los inconvenientes que plantea el sistema actual es el desdoblamiento de comicios, que, en algunas oportunidades, han llegado a superar la media docena de veces en que un determinado electorado ha debido concurrir a las urnas en un mismo año. Más allá de lo engorroso de esa sumatoria de elecciones -avaladas constitucionalmente, dado el carácter federal de nuestra organización institucional-, surge allí otro problema: el gasto millonario que ello implica, muchas veces por la necesidad de gobiernos provinciales de quedar o no atados a la suerte nacional. Un proceso puramente especulativo que desgasta a los electores alejándolos de las urnas, aunque el voto sea obligatorio.

Respecto de la ley de ficha limpia, se ha dado el primer paso en la Cámara de Diputados aliniciar el debate en un plenario de comisiones. Se trata de la norma que prohíbe que personas condenadas puedan postularse a un cargo electivo nacional o ser funcionarios públicos. La discusión gira en torno a si basta con una sola condena para que sean excluidas de la competencia electoral, aunque no esté firme, o si se debería esperar un doble conforme por parte de un tribunal de alzada. La primera opción es la que promueve el proyecto del oficialismo. De aprobarse esa iniciativa, por ejemplo, la expresidenta Cristina Kirchner no podría postularse como candidata. El segundo eje es qué tipos de delitos debería incluir la ley para inhabilitar a un candidato: la mayoría de las iniciativas apuntan a los hechos ilícitos cometidos contra la administración pública (corrupción), aunque hay quienes proponen ampliar ese espectro a una variada gama de delitos penales.

Otro avance también tuvo lugar recientemente en la Cámara baja cuando, a pesar de los intentos del kirchnerismo de postergar el tema, el oficialismo y la oposición dialoguista emitieron un dictamen para que los ciudadanos argentinos que residen en el exterior pudieran votar en comicios de modo presencial o mediante correo postal. En ese caso, está previsto que el Poder Ejecutivo sea el responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos para el pleno cumplimiento de este derechoy que la CNE se encargue de crear el correspondiente registro de electores residentes en el exterior y de establecer el número de las mesas electorales de cada sede.

La complejidad de los temas de la reforma electoral determina que haya divergencias transversales a muchos de los bloques. La oposición dialoguista acuerda con el Gobierno en algunos puntos y difiere en otros. Y no menos importante es que las modificaciones a este tipo de leyes requieren de mayorías especiales de las que hoy carece el oficialismo en ambas cámaras. De allí la importancia de llegar a construir esa mayoría mediante el diálogo razonable y sin perder de vista el objetivo primordial: propiciar un método que mejore la calidad y equidad de nuestra democracia.

Es sabida la resistencia del kirchnerismo a transparentar procesos electorales de los que siempre ha sabido
servirse en su propio beneficio, razón
por la que cualquier atisbo de transparencia le hace temer una pérdida
aún mayor de poder entre los votantes. Contar con su apoyo –más allá de
posiciones personales–parecería ser
hoy una utopía.

La oposición dialoguista tiene por estas horas una misión fundamental. Es tiempo de avanzar sin más demoras, de llegar a acuerdos y de acelerar el proceso para que en los comicios legislativos de 2025 los electores podamos ir a votar con la seguridad de que se terminaron las trampas y de que ningún cargo será un aguantadero para proteger a condenados.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar // lanacion

#### Pregunta

Luego de leer el brutal relato de la señora Ana Delia Magi en una carta de lectores publicada el domingo pasado, sobre la humillación padecida por su hija a manos del juez Ariel Lijo en su propio despacho, cabe una pregunta: ¿seguirá Milei con el propósito de designar a este juez vergonzoso y poco honorable en la Corte Suprema de Justicia? Julio C. Borda DNI 11.478.116

#### Una vergüenza

La militante peronista/ kirchnerista Mayra Arena, con sus declaraciones avaló y apoyó la conducta y política inapropiada e inmoral llevada a cabo por la expresidenta Cristina Kirchner, por la cual fue condenada por corrupción. "Soy procorrupcion en la obra pública, puesto que se roba pero se hace, es una parte necesaria que aceita algunos engranajes, estimula a que hagamos todo el tiempo, deja a la sociedad un poquitito más equipada". Qué más agregar de esta banda bien conocida de corruptos e impresentables que nos gobernó durante 20 años, dejando infinidad de obras inconclusas y muchas de las cuales fueron inauguradas varias veces sin terminarse. Una verdadera vergüenza. Alberto Díaz

#### Lenguaje violento

DNI 10.492.915

Excelente el artículo de Carlos A. Mutto sobre el lenguaje violento en la edición del 27 de agosto. Un aspecto importante en la vida de relación es la capacidad de comunicarse con los otros de forma armoniosa, respetando las diferencias. Vivimos una época en que las pautas de comunicación en la sociedad están normalmente sometidas a grandes tensiones. Cuando la comunicación se interrumpe es frecuente ver al otro, o a los otros, como extraños y es probable que, en muchos casos, se los vea como una amenaza. En estas circunstancias surgen la fragmentación social y los grupos diferenciados, con dificultad de compartir la vida y la relación armoniosa.

Me parece oportuno hacer referencia a lo que expresa Chistophe Clave ("Caída del coeficiente intelectual de la población mundial"). "Los estudios han demostrado que parte de la violencia en la esfera pública y privada proviene directamente de la incapacidad de describir sus emociones a través de las palabras. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento". Eduardo Luis Tasca eltasca88@gmail.com

El centro porteño Quien camine por el cen-

tro de la ciudad de seguro sentirá tristeza por lo que sus ojos le muestran. Calles desiertas; propiedades abandonadas y sucias; frentes tapiados; indigentes acampando; falta de mantenimiento general, y suciedad generalizada. Esta situación viene de muchos años y la pandemia aceleró la decadencia hasta alcanzar los actuales niveles. Las autoridades no pueden revertir los cambios que la sociedad está dando, en nuestro país y en el mundo, a estos espacios: trabajo a distancia; reducción de horarios de atención; migración de oficinas a los suburbios; cierre de sedes bancarias, etcétera. Pero hay un mínimo que la autoridad está obligada a hacer. Mantener limpias las calles y sus aceras; limpiar contenedores de basura periódicamente que hoy día huelen asquerosamente; recoger a los indigentes; arrestar a los malvivientes; exigir de los frentistas que limpien y pinten sus propiedades hasta que puedan venderlas o alquilarlas, elevar el nivel de seguridad con presencia policial, hoy casi ausente, etcétera. Pero lo más importante es que dejen de tratar a esos propietarios como si la situación fuera la de hace muchos años. Estas propiedades no pueden seguir pagando tasas de ABL como si fuéramos aquella capital de antaño, admirada y visitada por tantos turistas. Tampoco pueden los comercios afrontar las cargas impositivas como Ingresos Brutos, gastos de habilitación, impuestos nacionales, etcétera. Sabemos del plan de reconversión del microcentro planteado hace algunos años y que ha sido puesto "en pausa" ahora por el

#### En la Red

FACEBOOK

Protestas en Venezuela: a un mes de las elecciones, la oposición vuelve a salir a las calles



"Qué triste, Venezuela va rumbo a convertirse en otra Cuba" Yahima Reyes

"¡Fuerza Venezuela!" Fabiana Silvina Álvarez

> "Por una Venezuela libre" Raúl Peralta

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN | 31

gobierno porteño por considerar que tiene un costo excesivo. Pero debemos hacer algo entre todos, con las autoridades de la ciudad al frente del esfuerzo, o la decadencia será ya irreversible.

Gonzalo Rubio DNI 8.634.717

#### Luces

Sugiero a las automotrices que coloquen un sistema de fábrica, que al realizar el encendido de los automotores se conecten automáticamente las luces bajas reglamentarias, ya que la policía no las controla. Además que la altura del cemento que separa las autopistas, llamadas New Jersey, sea de 120 cm, de esa forma se evitan los encandilamientos y es más difícil que en un accidente se crucen de carril. Estas medidas ayudan a evitar eventos inesperados. Por otra parte, debo recordarles a los responsables de las distintas autovías que es obligatorio tener las luces led encendidas cuando está oscureciendo.

Carlos Figueiras DNI 4.283.754

#### El hospital público

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo lo que el hospital público me ha brindado, en mi caso el Hospital Roffo, rescatando especialmente la dedicación, profesionalismo y compasión del plantel médico, enfermería y personal de apoyo. Cada uno de ellos ha demostrado que la salud y el bienestar de los pacientes son su prioridad. La experiencia vivida me lleva a reclamar de las autoridades que corresponda una mejora de la infraestructura y un financiamiento adecuado y sostenible de estos hospitales como parte de las políticas de salud, que lleven a cubrir gastos operativos y de mantenimiento y, a la vez, que contemplen mejoras en las condiciones de trabajo del personal en pos de lograr un mejor desarrollo profesional y humano. Fomentar alianzas públicoprivadas para la obtención de recursos y la participación de voluntarios colaborativos podría colaborar en la transformación de la realidad que hoy se vive en los servicios de salud en los hospitales públicos sostenidos, en gran proporción, por el esfuerzo solidario de su personal. A todos ellos, gracias por su arduo trabajo, por escuchar nuestras preocupaciones y por brindar cuidado con tanto amor. Olga Campari DNI 4.892.451

sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

Los textos destinados a esta

NOMINACIONES A LA CORTE

### Las mentiras de Lijo ante el Senado

Maria Eugenia Talerico

PARA LA NACION



Lijo es uno de los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y de acuerdo con las estadísticas que se realizaron sobre el fuero, uno de los más ineficientes. También ha sido denunciado penalmente, a partir del rol de su hermano como "operador judicial", por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese casopenal, Mariano Cúneo Libarona fue abogado de los Lijo, pero el juez lo negó como su letrado ante el mismísimo Senado de la Nación. Ese caso fue cerrado sin profundizar las medidas necesarias porque anteel blanqueode dinero que hizo su hermano por 1,7 millones de dólares, solo se revisaron los años 2016 y 2017 y se cercenó la pesquisa.

Nada se le cuestionó sobre el auto Mercedes-Benz cuyo uso se le asigna, ni sobre cómo afronta el pago de un costosísimo departamento en el que viviría en la avenida Alvear, propiedad de un íntimo amigo de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Bettini (exembajador en España).

Si bien sostuvo haber sorteado todas las denuncias en el Consejo de la Magistratura, se pronunció con falsedad cuando dijo que en una de ellas fue exhaustivamente investigado y que el dictamen del consejero Pablo Tonelli fue concluyente sobre su patrimonio; también olvidó destacar que al menos tres procesos allí en trámite, a propuestas de Héctor Recalde se pusieron recientemente a dormir ante su nominación para ser juez de la Corte. Lógica perversa en "el reino del revés".

Lijo contestó con medias verdades (algunas en la audiencia y otras en su escrito de descargo) sobre las graves falencias en los trámites de investigación de casos de corrupción que tuvo a su cargo.

Veamos ejemplos: en Fonfipro (caso Boudou-Gildo Insfrán) señaló las normas que le impusieron declinar la competencia hacia la provincia de Formosa, pero no dijoque mientras Mauricio Macriera presidente retuvo el caso en su juzgado, hasta indagó a Gildo Insfrán y recién luego de 3 años declaró la incompetencia. Alberto Fernández ya había asumido la presidencia.

Con relación a otros casos de Boudou, por ejemplo "Ciccone", señaló que este fue condenado, como si hubiera sido él quien lo hizo, cuando en verdad, solo elevó el caso a juicio, y lo hizo porque no tenía más remedio ante los dichos irrefutables de Laura Muñoz y el arrepentido Vandenbroele, el testaferro que develó toda la maniobra. Este asunto, además, no fue en



el que vimos detenido a Boudou, esa causa era otra, por su enriquecimiento ilícito, y en ese caso, colmada de pruebas, no tuvimos más novedades.

En el caso Siemens tampoco se pronunció con verdad absoluta. Como juez avanzó contra los empresarios confesos por el pago de coimas, y nunca lo hizo contra los funcionarios que aparecían mencionados, Carlos Corach y Carlos Menem. Respectodel primero, Lijo tenia un vínculo muy cercano que le imponía ante todo, excusarse, pero nunca lo hizo.

En la audiencia Lijo señaló que el archivo de la investigación sobre los funcionarios fue confirmado en la Corte, pero lo que no cuenta es que con posterioridad a ello, en 2019, la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado) informó fondos por 16 millones de dólares posiblemente vinculados con el pago de aquellos sobornos, y se negó a investigar. Como nota de color, resulta que el abogado de Corach era Cúneo Libarona.

Con relación a YPF, no dio ninguna explicación que justifique 18 años a la deriva, en una denuncia que se inició en 2006 contra Repsol, que se amplió en 2008 por la compra de YPF por parte de los Eskenazi en posible connivencia con los Kirchner y nuevamente en el año 2012 por la expropiación realizada en condiciones estatutarias irregulares para generar los derechos litigiosos que hoy condujeron a una condena a nuestro país por 16 mil millones de dólares.

Dejando los casos concretos, aunque tenía muchos más para comentar, destacamos que Lijo se presentó como el representan-

te del Poder Judicial en la Corte, siendo que la Corte no es una órgano representativo de un sector, sino que un ministro solo debe ser garante de la aplicación de la ley en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Luego señaló algunas iniciativas relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial invadiendo tareas propias que incumben al Consejo de la Magistratura, y cuando fue cuestionado por violar la Convención Internacional de No Discriminación Contra la Mujer por aceptar la propuesta, manifestó que si era nombrado revertiría esa situación, aunque la Corte no tiene ningún rol en el proceso de nombramiento de jueces.

En su exposición se explayó sobre la posibilidad de habilitar un recurso extraordinario si hay gravedad institucional aunque no se cumpla con la existencia de cuestión federal, a la par que confundió los sistema de control de constitucionalidad e hizo una verdadera ensalada al referirse a cuestiones políticas no justiciables.

Lijo desconocía que la Corte estableció sin disidencias que la ley de coparticipación federal debe resolverse por unanimidad, al tratarse de una ley convenio, y dijo que ante las divergencias invitaría a las provincias a buscar los consensos por "unanimidad o mayoría".

Fue igualmente errático con relación a la plena autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la transferencia de competencias, aunque quizás fue su naturaleza acomodaticia (quedaría mal con jueces que no quieren pasar a la Justicia local) la que no le permitió definir la necesidad del traspa-

so de la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resultó grave cuando pareció convalidar las reelecciones indefinidas (para quedar bien con algunos senadores y ciertos gobernadores) sosteniendo que es un tema de la autonomía provincial, desconociendo las posturas claramente restrictivas fijadas tanto por la Corte Suprema como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo misma incomodidad tuvo cuando fue preguntado sobre si la dolarización es constitucional o no; sin saber con quién debía quedar bien o mal, fue ambiguo.

Sucede que al ser un juez con pocoapego a la ley y con mucho apego al poder suelen producirse esas faltas de determinación que solo contribuyen a generar incertidumbre y sacrifican el valor fundamental para atraer inversiones: la seguridad jurídica. Ni que hablar de la deriva de todos los derechos, libertades y garantías del ciudadano de a pie.

Señores senadores de la Nación, lo antes dicho demuestra que nos encontramos ante un candidato para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 25 años o más, que no presenta pergaminos "opinables". Este señor es inviable y deben revisar y estudiar los señalamientos que se han formulado sin perder de vista que en la audiencia les mintió en sus propias caras y que lo que ustedes decidan puede comprometer severamente la ya maltrecha reputación y la independencia del Poder Judicial de la Nación. •

Miembro Fundador ONG Será

www.miclub.lanacion.com.ar

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. I.A NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG), Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### Un par de zapatos en la vidriera

Dolores Caviglia

-LA NACION-

ace tanto que no pienso en mi abuela. Será porque ni siquiera tengo fotos de ella como para obligarme a hacerlo. Y es que ella odiaba las fotos. Si alguien tomaba una cámara y pedía una sonrisa, que se junten todos en un mismo rincón, ella no iba; y si le robaban un instante y se percataba de ello, se tapaba la cara. Así salía cuando revelaban el rollo, con su mano pecosa sobre el rostro, la alianza dorada en el dedo, entre su permanente blanca. Hace tanto que no pienso en mi abuela. Es como si no tuviera motivos para hacerlo pero no es cierto porque está el amor,

mi abuela me quería tanto, vo también la quería y sin embargo no me alcanza.

Me di cuenta de que hacía mucho que no la pensaba el otro día, cuando me puse a ordenar el departamento entero para ver si servia de algo y encontré los zapatos marrones de Hush Puppies. Esas ballerinas con flores en la punta y en turquesa y en verde y en rojo que vi una tarde en la vidriera de esa esquina de Lomas de Zamora y le pedí que me comprara. Esas eran las cosas por aquella época, la adolescencia. Con ella, yo pedía y conseguía. Ojalá estuviera acá conmigo hoy.

Cuando me los regaló todavía vivía sola, en la casa de Rivera. La fui a visitar, entonces, en sus ochentas. nos separaban apenas cuatro cuadras, y sobre la mesa de madera que había dispuesto en su living estaba la caja junto a un papelito que decía para mi nietita de Güelita, como la llamábamos con mi hermano, con su letra de caligrafía perfecta que llevaba como estandarte de las cosas que pasaban antes. Es extraño, porque no recuerdo a mi abuela pero si lo intento vuelve con la fuerza de una tormenta por la noche: ella, sobre el sillón de respaldo alto entre morado y beige, conmigo en su regazo, cantando esta nena linda que nació de noche quiere que la lleven a pasear en coche; ella, agregándole cucharadas de azúcar al pote de yogur Gándara; ella decorando una torta despareja con crema batida y Nesquik; ella, las chancletas que arrastraba por el parquet, calentando un ladrillo para luego envolverlo en diario y llevárselo a la cama.

Están tan viejos los zapatos, son completamente inútiles. Tienen

el forro podrido, tienen el nobuk desgastado, seco, los tomé con las dos manos y me dejaron los dedos manchados; además ya no me entran. Me había olvidado de que los tenía, me había olvidado de que me los había regalado ella, me había olvidado de cuánto me gustaban. Y eso que ella estuvo tan presente. Me cuidaba cuando mi madre debía salir, me compró mi primera bicicleta, estuvo a mi lado hasta que aprendí a andar, me cosía vestidos con lunares, me iba a buscar al jardín de

No recuerdo a mi abuela pero si lo intento vuelve con la fuerza de una tormenta por la noche

infantes, me llenaba la panza con chupetines con forma de arbolitos de Navidad, me consolaba cuando lloraba. Me da culpa todo lo que la olvidé.

Los zapatos no los tiré. Ezequiel me dijo dale, Negri, no nos entra nada más en casa, para qué guardás lo que no usás pero no los tiré y no los tiré porque además de servirme para recordar a mi abuela me ayudan a recordar a esa abuela, la que se movía sola por el mundo. La que freía papas fritas y le convidaba al perro, la que jugaba a la quiniela, la que volvía el domingo por la madrugada del bingo con olor a los cigarrillos que no fumaba, la que me daba sobrecitos con dinero, un beso en la frente y remarcaba que yo tenia unos ojos, que nunca había visto a nadie con esos ojos.

Porque después llegó la otra abuela. A la que había que cocinarle, a la que había que bañar, a la que había que controlar, que estarle encima. Una mujer entre vieja y mala. Que reclamaba todo, que agotaba a mi madre, que de pronto gritaba, echada desde la cama, por qué no moriré de una vez. Una mujer que pedía más. Más compañía, más dedicación, más tiempo. ¿A dónde vas nena? ¿Por qué te vas nena? Ya no me querés más nena. •

### Idas y vueltas

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Ariel Torres



MARKUS SCHREIBER/AP

BERLÍN, ALEMANIA > omo en la foto de los flamencos que se ve arriba, tomada en el zoo-∠ lógico de Berlín, el significado de las palabras y sus etimologías pueden dar vueltas, tomar caminos inesperados y sorprender con parentescos insólitos. El nombre científico de la familia a la que pertenecen estas hermosas aves que pueden alcanzar más de un metro de altura es Phoenicopteridae. Phoenicoviene del griego phoinix, que quiere

decir "rojo", cuando se usa como adjetivo, pero que se refiere al ave fénix (por ese color) y también a la palmera datilera, cuando se emplea como sustantivo. Pero lingüistas y filólogos creen que hay algo más: la raíz de todas estas palabras es la misma que la de "fenicio" (phoinikós), y la razón de esta asociación estaría en que más de 3000 años atrás ese pueblo tenía el monopolio del costoso pigmento rojo, conocido como púrpura de Tiro, extraído de dos tipos de moluscos marinos. •

#### CATALEJO

Bustos incómodos

#### Pablo Sirvén

El actual gobierno no mandó a hacer ningún nuevo busto presidencial. El de Carlos Menem que hace pocoemplazó Javier Milei ya estaba hecho, pero dormía en el depósito del museo de la Casa Rosada.

El que sigue a la espera, ya esculpidoperoarchivado, es el busto de Isabel Perón. Lo encargó Néstor Kirchner, quién hubiera dicho, al escultor Enrique Savio. ¿Alguien se atreverá algún día a sacarlo a la superficie? Lo merecería, ya que su pésimo gobierno no invalida su condición de presidenta constitucional.

Los que volaron del Hall de Honor de la sede del Poder Ejecutivo (también conocido como Salón de los Bustos) son precisamente los que no lo fueron, como José Félix Uriburu, Pablo Ramírez, Edelmiro J. Farrel y Eduardo Lonardi.

Pregunta para Los ocho escalones: ¿qué gobierno mandó a sacarlos? Ojo, no contestar lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Fueron los kirchneristas? Error: se marcharon en penítencia al depósito en 2016, cuando el presidente era Mauricio Macri. Hay dos bustos más de dictadores, Aramburu y Ongania, que no vieron la luz, aunque existen desde 1963 y 1972, respectivamente.

Curiosidad: cada gobierno reordena el Salón de Bustos de acuerdo con sus inclinaciones ideológicas. •





SUSCRIBITE

Hablanos por whatsApp: (11) 5799.3654 o si preferís llamarnos: (11) 5199.4794

OHLALA! Living LUGARES









**Conmoción** La muerte del defensor uruguayo Juan Izquierdo desató múltiples mensajes de dolor en todo el mundo ▶ **P. 4** 

A toda velocidad Cómo serán los próximos pasos de Colapinto hasta su debut en el Gran Premio de Italia ▶ P. 2

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

- www.lanacion.com/deportes
- ₩ w.ianacion.com/depor ₩ @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar



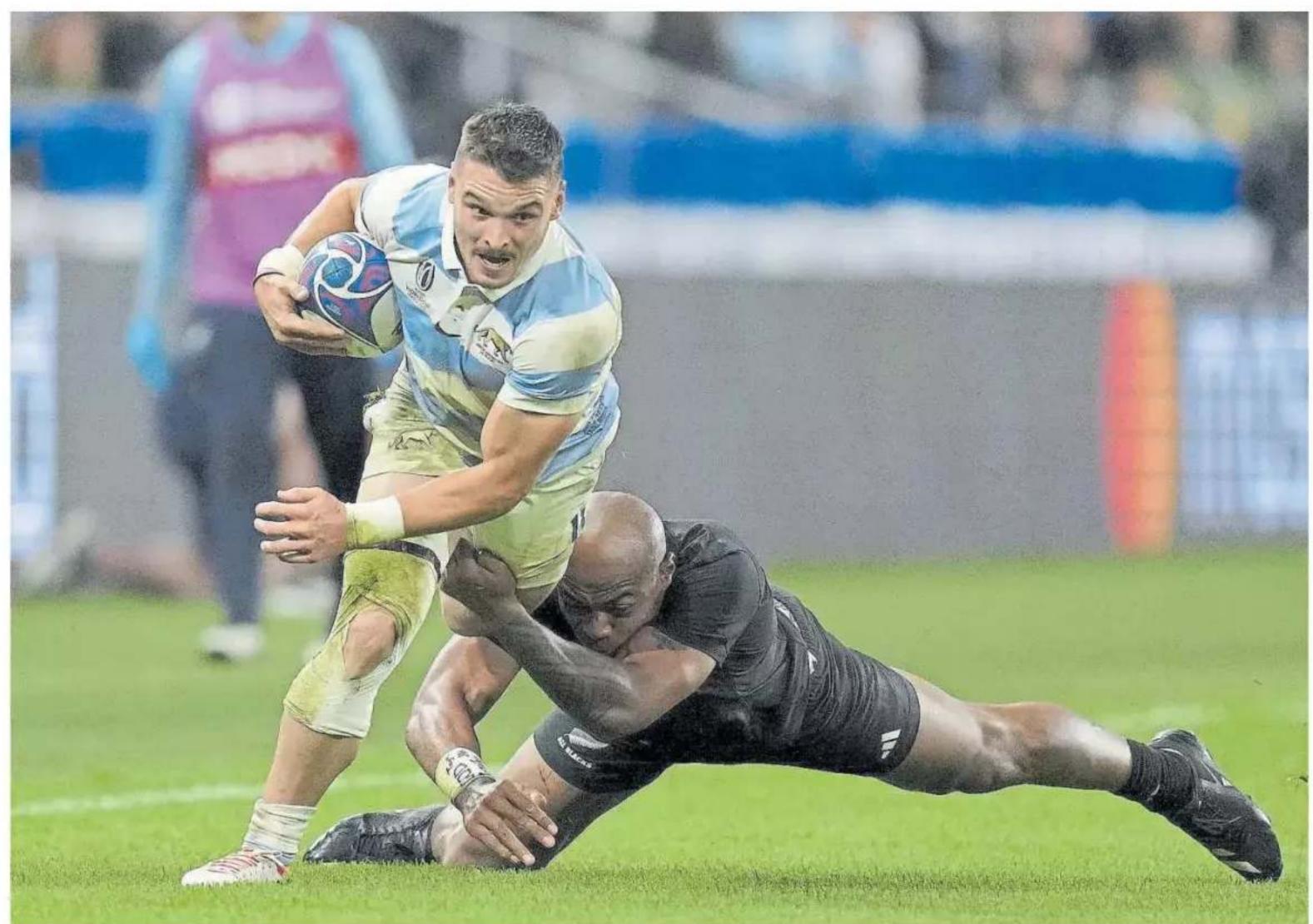

La fiereza de Mateo Carreras, desequilibrante en el primer partido con los All Blacks y pieza de máxima preocupación para los Wallabies frente al duelo del sábado, en La Plata

# Mateo Carreras mete miedo

El wing es señalado por la prensa australiana como el jugador más peligroso de los Pumas de cara a los dos partidos que los Wallabies jugarán en nuestro país; el tucumano cuenta el gran cambio que hizo para mejorar

#### Alejo Miranda PARA LA NACION

La sección deportiva de la edición del lunes del Sydney Morning Herald refiere sobre los peligros que enfrentan los Wallabies en su gira por la Argentina. La mayor preocupación, escribe el especialista Paul Cully, está en la punta derecha. Quién marcará a Mateo Carreras es la cuestión. El eléctrico try que les apoyó a los All Blacks en la primera fecha encendió las alarmas. Por ese flanco, las alternativas son un jugador promisorio pero inexperimentado o un veterano que, quedó evidenciado ante Springboks, tiene

una marcha menos. El wing tucumano es una de las armas más polivalentes con las que cuentan los Pumas. Impiadoso con la pelota en las manos cuando tiene un centímetro de espacio e implacable en defensa pese a su 1,73m. Su mayor fortaleza, no obstante, está en cabeza: "El gran cambio ha sido mental: saber qué jugador quiero ser, dónde quiero estar, dónde quiero llegar", dice.

El Sydney Morning Herald es el diario que mejor cubre el rugby en Australia. "La elección del wing derecho es especialmente relevante porque el talentoso wing de los Pumas Mateo Carreras se perfila como una gran amenaza para los Walla-

bies", escribió Cully. "Carreras dejó a McKenzie patas arriba rumbo al try durante la victoria 38-30 en Wellington, y es probablemente su mayor amenaza individual".

El sábado, Pumas y Wallabies jugarán el primero de los dos partidos de la segunda ventana del Rugby Championship, que comprende las fechas 3 y 4, el primero en La Plata y el segundo en Santa Fe, siete días más tarde. A priori, por la actualidad del rival y por el plus que significa jugar en casa, el segmento más accesible del certamen para el equipo de Felipe Contepomi, lo que no equivale a decir que sea fácil. Australia está dando los primeros pa-

sos luego de la salida de Jones, con el experimentado Joe Schmidt a la cabeza, amén de un plantel atlético y talentoso, como es costumbre.

Para cuidarse de Carreras, Cully propone a Max Jorgensen (19 años, 1 cap) como reemplazo de Andrew Kellaway, que se las vio negras contra los Springboks. Australia perdió los dos partidos en casa por un global de 63-19. Ante All Blacks, los Pumas dieron un gran golpe en Wellington, pero fallaron en la revancha en Auckland. Después de una semana de recuperación tras la extenuante gira, el plantel argentino ya tiene en la mira el nuevo reto.

"Tenemos que validar lo que hi-

cimos bien en los dos partidos anteriores, incluyendo el segundo, donde no fue todo malo, y mejorar lo que no salió bien. Apuntamos a jugar el mejor partido posible". Carreras responde como juega: rápido. "Ellos también han tenido un cambio de entrenador. Sabemos la capacidad que tiene Joe Schmidt. Tuvieron una muy buena ventana de julio. Australia es un equipo que siempre está en el top 5 o top 8. Pero nosotros nos enfocamos en nuestro juego. Tenemos que mirar un poco hacia adentro, y si hacemos bien nuestra parte, vamos a contrarrestar su ataque, que siempre es muy peligroso". Continúa en la página 2

#### POLIDEPORTIVO » RUGBY Y AUTOMOVILISMO



Carreras, decisivo en los Pumas como en Bayonne

FABIÁN MARELLI

### "Mi gran cambio ha sido mental: saber qué jugador quiero ser"

Carreras explica su crecimiento, el cambio de club y los secretos de su forma de tacklear

#### Viene de tapa -¿Qué balance hicieron de los partidos con los All Blacks?

 Pese a la victoria, no quedamos conformes con el primer partido. Tuvimos la misma cantidad de errores y tries que en otros partidos. Para ganarles a los All Blacks hay que ser casi perfectos. Más allá de las virtudes que tuvimos, quedamos lejos de lo que sabemos que podemos jugar. Cada vez que entramos a sus 22 metros, nuestro objetivo es marcar puntos. No lo logramos en el segundo partido y es una deuda, pero la defensa fue positiva en el sentido de que logramos contener los ataques de muchas fases de los All Blacks. Es un camino progresivo. Aunque es una continuación de la etapa de Michael Cheika, hay varias innovaciones. Kenny [Kendrick Lynn, nuevo asistente de Contepomi] ha traído cosas nuevas. Nuestra tarea es esforzarnos en progresar semana a semana. El balance es positivo.

#### -¿Cuáles son los principales aspectos del juego a mejorar?

-Así como nos proponemos ser efectivos en ataque, en defensa queremos que sea muy difícil que nos hagan puntos. La disciplina es otra de las cuestiones a corregir.

#### -¿Qué objetivos se pusieron para este Championship?

-Nos propusimos un objetivo a largo plazo y, después de eso, vamos partido a partido. Nos evaluamos a nosotros mismos en función de si en el partido cumplimos lo que decimos que vamos a hacer en la semana. Como dijimos antes del primer partido contra Nueva Zelanda, no somos los mejores por ganarles, ni ahora somos los peores por haber perdido. Queremos ser un equipo constante, y empezar a ganar partidos más seguido.

Surgido de Los Tarcos, Mateo Carreras despertó la atención del rugby argentino a una edad temprana. Despuntó en el Mundial Juvenil de Francia 2018 y jugó el Mundial de Seven de ese año en San Francisco, aunque estaba claro que su destino estaba en el XV. Volvió a Pumitas para jugar el Mundial de Rosario 2019 y, tras el desmembramiento de Jaguares, emigró al rugby europeo con apenas 20 años. Después de tres años en Newcastle Falcons, donde llegó a ser reconocido como el mejor wing de la Premiership, pasó al Bayonne de Francia. En septiembre de 2021 debutó con la camiseta de los Pumas, durante el Championship, precisamente ante Australia.

Sin embargo, su meteórico ascenso sufrió un freno inesperado cuando Michael Cheika lo omitió de sus primeras convocatorias en 2022. "Así como cada vez que estoy lo disfruto como si fuera la última vez, no estar fue un baldazo de agua fría", dice. "Empecé a valorar más la parte mental del juego, además de lo físico. Empecé a mirar hacia adentro y ser autocrítico. Empecé a validar lo que hago bien y trabajar en lo que hago mal para ser ese Mateo que quiero ser."

El presente lo encuentra de nuevo como protagonista en los Pumas, con 11 tries en 21 partidos, incluidos nueve en los últimos 14. "Me siento muy bien, muy contento con el club y con los Pumas. Ahora que dan una lista cada dos semanas lo vivo con muchos nervios. Tomo cada convocatoria comosi fuera la última. Además, con mi novia [Paula Sánchez] estamos esperando una hija para noviembre. Estamos en pareja hace 7 u 8 años. Como toda pareja, nos hemos propuesto objetivos que hemos alcanzado con el tiempo".

#### -¿Qué cambiaste a partir de esa etapa en que no te citaban?

-Reviso cada acción que hago en el partido. Si la hago bien, lo valoro y me pongo una tilde; si no, me propongo trabajar en corregirlo. El gran cambio ha sido mental: saber qué jugador quiero ser, dónde quiero estar, dónde quiero llegar. -¿Por qué cambiaste de club a

mitad de temporada?

-Rugbísticamente me sentía muy bien, pero siendo autocrítico sentía que podía dar un paso más. Quería exigirme más. Además, Newcastle estaba atravesando una crisis y quería un proyecto más ambicioso. El proyecto de Bayonne se ajustaba más a lo que pretendía.

#### -¿Fue difícil la adaptación?

-Los dos torneos son exigentes, pero el francés es un poco más físico. Me ayudó a crecer como jugador. Fue un cambio muy brusco y repentino. A mitad de temporada Bayonne pagó la cláusula de rescisión y me mudé de un día para el otro. Tuve que adaptarme a un nuevo idioma, equipo y entorno, a gente que no conocía. Pero el grupo de argentinos me recibió muy bien y cuando fui conociendo al equipo vi que todos eran muy buenas personas y me ayudaron mucho.

#### -Como wing, ¿qué significa para vos apoyar un try?

-Es muy lindo, pero prefiero tener un buen partido aunque no marque un try a marcar un try en un mal partido. Como wing, mi rol es el de definidor, y siempre busco resolver de manera acertada cada acción. Lo ideal sería que cada acción terminara en try.

#### -También te destacás como tackleador. ¿Viene de chico?

-Para ser el jugador que quiero ser también tengo que mejorar mucho en defensa, en el uno contra uno. Disfruto mucho el tackle. Nada mejor que un tackle positivo para contagiar al equipo. De más chico no me gustaba tackle, no me gustaba golpearme. Lo mío era agarrar la pelota y correr lo más rápido posible. No sé a qué chico le gusta tacklear. En juveniles, cuando todo se pone competitivo, te das cuenta que hay otro rugby. Tenés que salir un poco de la zona de confort y validar la importancia de la defensa. Con el tiempo aprendí a disfrutarlo y hacerlo parte de mi juego.

#### -¿Cómo incide tu altura, cuando te enfrentás a jugadores mucho más grandes?

-Desde chico te enseñan que para bajar a los grandotes hay que tacklearlos abajo, así que para mí eso fue una ventaja. Cuando sos más chico se nota más la diferencia de tamaño y asusta un poco, pero una vez que bajás al primero, te das cuenta que podés, perdés el miedo, empezás a poner más el hombro y se vuelve más fácil. ●

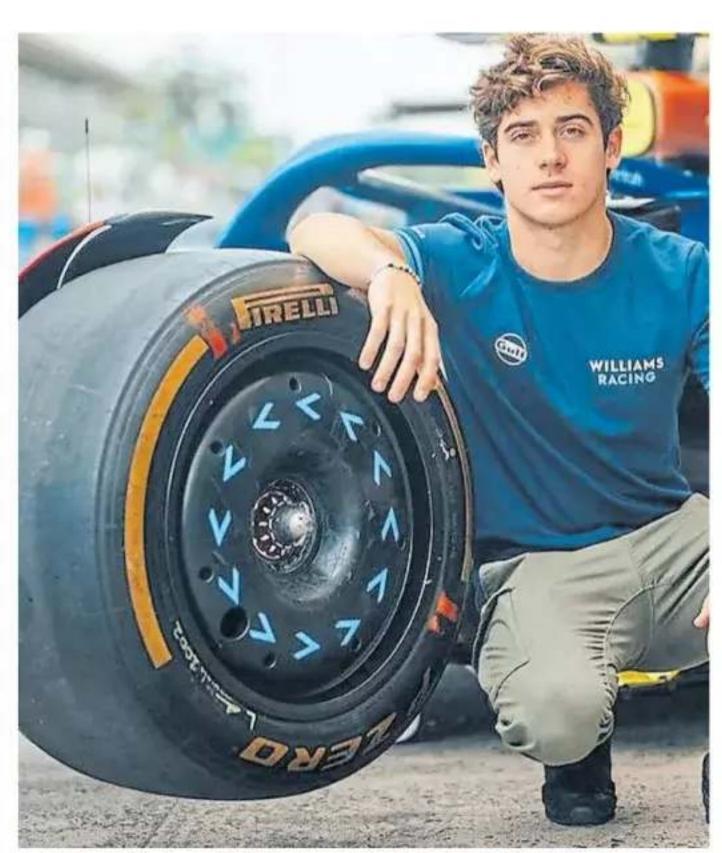

Colapinto y Williams: desde mañana, las fotos para el pilarense serán en la but

### Múltiples tareas y el estallido en redes, rumbo al debut en Monza

Franco Colapinto, entre las acciones con Williams y el apoyo de los fanáticos de la F.1

#### Alberto Cantore LA NACION

Una foto del piloto, acompañada por el nombre y el N°43, viste el box de Williams en el circuito de Monza, donde la Fórmula I desandará el decimosexto episodio de la temporada; el paquete responde al novato que se presentará en el Gran Premio de Italia con la escudería de Grove. Franco Colapinto sorprendió al paddock, tras la designación de James Volwes, el jefe de la histórica escuadra británica, y reemplazará a Logan Sargeant en las últimas nueve fechas del calendario. La cita, junto a la de Gran Bretaña, las únicas presentes en todos los campeonatos, sumará el capítulo 75. Solamente Juan Manuel Fangio, en tres oportunidades, festejó en la cima del podio entre los argentinos; Michael Schumachery Lewis Hamilton, con cinco triunfos son los más vencedores... La gloria del pasadoy la esperanza del tuturo se conjugarán: Colapinto es la nueva bandera celeste y blanca que flameará, tras 23 años, empujada por miles de fanáticos que explotan con su apoyo las redes sociales.

Con el anuncio, los primeros pasos como piloto oficial de F.l. Intensificar las tareas en Grove, charlas con ingenieros, repasar detalles de situaciones específicas como el procedimiento de largada o las activaciones del volante, que resulta una computadora que hay que controlar a un promedio de 240 km/h en Monza... Una sesión con un sponsor del equipo, una tarea que no le resulta novedosa, porque participó de la acción en Piccadilly Circus en la previa del GP de Gran Bretaña, y a preparar el equipaje para viajar hoy durante casi dos horas para arribar al circuito, ensayar la tradicional caminata por la pista, visualizar sectores y... la rueda de prensa.

Monza no es extraño para Colapinto: ahí sumó dos de los cuatro triunfos en la F.3, siempre en carreras Sprint, y los circuitos italianos son amuletos para el argentino: su único éxito esta temporada en la F.2 lo registró en Imola. Y fue la maniobra de superación sobre Paul Aron la que despertó la admiración de Volwes. "Fue en un lugar en el que no deberías hacer un adelantamiento normalmente, pero se comprometió, fue limpio, hizo lo correcto y colocó el auto donde debía estar. Para mí es una gran señal, siempre fue un gran piloto y por eso está aquí en el programa", señaló el británico, que movió las piezas y le dio la oportunidad al pilarense para ser el primer piloto de la Academia en subirse a un F.1 en 2024 y ahora ofreció la responsabilidad para

### » OLIMPISMO Y FÚTBOL

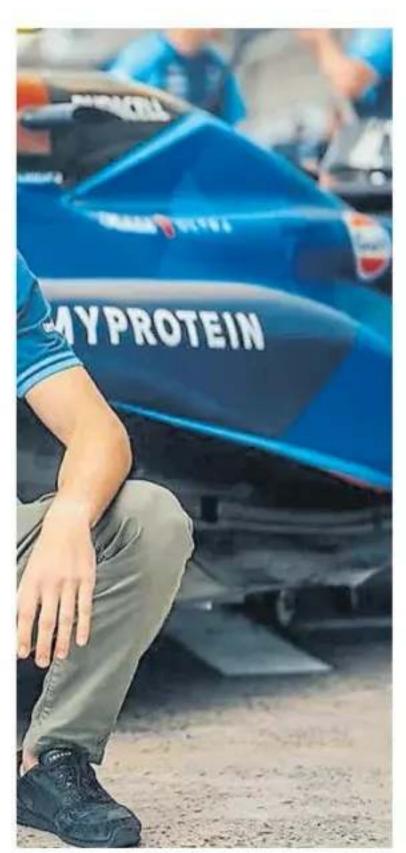

aca de un auto de F.1

e F.1 @FRANCOLAPINTO

acompañar a Alexander Albon en la grilla.

El anuncio de Colapinto tuvo, como toda negociación, una trastienda. Tres días de trabajo de los agentes de Bullet Sport Managment, María Catarineu y Jamie-Campbell Walter, quienes apuntaron que la idea de Williams era ofrecerle el asiento al argentino, porque era un piloto de la casa. "Le dijeron que esté tranquilo, que no tiene que impresionar a nadie. Será todo aprendizaje, irá evolucionando con el equipo y con el auto: no vamos a batir ningún récord ni hacer nada raro", expuso Catarineu, que guía desde 2019 al pilarense y llegó a cargar tres veces por día su celular ante las múltiples llamadas y tratativas que desanduvo en las pasadas 96 horas.

El paddock de la F.1 ya tiene un argentino y es Nicolás Bianco, mecánico de RB. De Marcos Juárez, subió una historia a su cuenta de Instagram con una imagen del frente de los boxes de Williams, en la que tachó el nombre de Sargeant, ubicó una silueta de Colapinto, el N°43, una bandera argentina y acompañó con el tema musical Pa' la selección, de La T y la M. El número con el que correrá Franco tiene un motivo: lo utilizaba su papá Aníbal y también él participó en los campeonatos de karting.

La publicación de Williams con el anuncio de Colapinto generó más de 26 mil retweets, 60 mil me gusta y una interacción de 2000 comentarios; la cuenta @WilliamsSupport sumó alrededor de tres mil nuevos seguidores con la designación del argentino. Y si de redes sociales se trata, Lando Norris—piloto de McLaren y ganador del pasado Gran Premio de Países Bajos—es el primer piloto de la grilla que sigue a Colapinto en Instagram.

Mañana será el turno de la primera salida a la pista, de nuevas sensaciones en una semana singular. Un nuevo ciclo, el más esperado por un piloto, tendrá su semáforo de largada en la F.l. •



La apertura, en las calles

### París sigue de fiesta con otra competencia imperdible

Empezaron los Paralímpicos, con 70 atletas argentinos

En París continúa la fiesta del deporte con el comienzo de los Juegos Paralímpicos. La Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos fueron los escenarios elegidos para el acto de apertura, en el que desfilaron todas las delegaciones, incluida la argentina, que tuvo como abanderados a Constanza Garrone, representante en tenis de mesa, y al velocista Hernán Barreto (doble medallista de bronce en Río de Janeiro 2016 y con otro tercer puesto en Londres 2012).

La competencia reúne 22 disciplinas en 18 sedes diferentes. Participarán más de 4400 atletas, divididos en 168 delegaciones. El equipo argentino está conformado por 70 deportistas, que competirán en 14 actividades. Es la segunda representación más extensa en la historia del deporte olímpico nacional.

El acto de apertura, que duró cerca de tres horas, fue presentado por el director artístico Thomas Jolly como una "magnífica fuente de inspiración". "Si bien la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de París 2024 fue la primera de su tipo, su concepto monumental y popular es, para mí, ante todo, una magnífica fuente de inspiración", remarcó.

Unas 15.000 personas presenciaron el desfile de deportistas en una zona gratuita en la parte baja de la avenida de los Campos Elíseos y otras 30.000 estuvieron en la parte final de la ceremonia, con el encendido del pebetero junto al Museo del Louvre. Hubo asombro y admiración. La ceremonia inaugural tuvo como coreógrafo principal a Alexander Ekman. El sueco, de renombre internacional, cuenta con más de 50 creaciones y colaboraciones con el ballet de la Opera de Paris y el Boston Ballet.

La fiesta de clausura tendrá lugar el domingo 8 de septiembre en el Stade de France, al igual que la de los Juegos Olímpicos, y simulará un gran concierto de música electrónica, con 24 artistas y DJ como Jean-Michel Jarre, Cassius y Kavinsky. En el medio habrá una dura competencia que promete superación. •



Independiente celebra el primer gol, el de Montiel

#### FOTOBAIRES

### La mejor versión de Independiente apareció en la Copa Argentina

Goleó 3 a 0 a Godoy Cruz y avanzó a los cuartos de final, donde se cruzará con Vélez

#### Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

Por fin, Independiente se dio el gusto de brindarle a sus sufridos simpatizantes una actuación para el aplauso. Goleó 3-0 a Godoy Cruz en el estadio Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina luego de ejercer un dominio apabullante durante más de una hora, tuvo varias actuaciones individuales muy destacadas y apenas pasó sustos atrás ante un rival que fue una pálida sombra de sí mismo.

Julio Vaccari decidió poner todas sus fichas sobre la mesa a estos ocho días de fútbol a pleno: pudo negarse a disputar un partido eliminatorio en medio de dos clásicos, pero aceptó el desafío para tomarlo como medida y diagnóstico final para saber en qué punto de evolución está el equipo que pretende armar. Y por el momento, la apuesta le va saliendo redonda.

El empate revestido de épica en el Cilindro ante Racing significó una dosis de confianza, y ante Godoy Cruz, que venía en una racha muy positiva, el Rojo redondeó la mejor labor en muchísimos meses.

La idea del técnico santafesino, más clara desde la incorporación de los refuerzos, comienza a vislumbrarse en la intención inicial de presionar bien arriba y buscar rápido por afuera que insinuó el Rojo, aunque en ese momento le durase apenas 5 minutos. Y sería más evidente a partir del cuarto de hora final del primer tiempo, cuando ganó definitivamente el control de la mitad de la cancha y fue arrinconando a Godoy Cruz.

Aquel prometedor lapso del arranque dejó un remate de Lucas González desde afuera sin inquietar a Roberto Ramírez y un caño cortito y lucido de Santiago López a Nicolás Fernández. La producción más prolongada y rica fue en el cierre de la etapa, con un número más alto de acciones coordinadas y de llegadas profundas.

Todo comenzó a los 29, cuando el Rojo logró juntar cinco pases de primera en mitad de cancha, con un disparo final de Santiago Montiel que se desvió al córner. El lanzamiento, con jugada preparada incluida, acabó con un cabezazo de Felipe Loyola que Ramírez desvió sobre la raya con una estirada fenomenal. Y tuvo su punto álgido a los 39, con otra combinación acertada por derecha en la que participaron Montiely Loyola. El centro del chileno dejó solo a López de frente al arcoy por el centro, pero el juvenil tiró el cuerpo muy atrás y su disparo se fue muv alto.

La evolución del chico de las inferiores amenaza con convertirse en un caso de estudio. Después de su aparición estelar en la selección Sub17, los hinchas lo subieron a un

#### O Godoy Cruz

#### (4-1-4-1)

Roberto Ramírez (7); Lucas Arce (3), Pier Barrios (4), Federico Rasmussen (5) y Martín Luciano (4); Bruno Leyes (4); Gonzalo Abrego (5), Luciano Cingolani (4), Nicolás Fernández (5) y Daniel Barrea (5); Salomón Rodríguez (4).

DT: Daniel Oldrá.

#### 3 Independiente

#### (4-2-3-1)

Rodrigo Rey (7); Federico Vera (5), Kevin Lomónaco (6), Joaquín Laso (5) y Damián Pérez (-); Felipe Loyola (7) e Iván Marcone (6); Santiago Montiel A (8), Lucas González (8) y Santiago López (4); Gabriel Ávalos (4). DT: Julio Vaccari.

Goles: ST, 12m, Montiel (I); 29m, S. López (I), y 43m, Tarzia (I). Cambios: PT, 13m, A. Sporle (7) por D. Pérez (I); ST, 13m, F. Altamira (4) por Cingolani y L. Pascual (5) por Barrea (GC); 27m, G. Moreyra por Leyes y M. Pino por S. Rodríguez (GC); 30m, R. Martínez por S. López y D. Tarzia por Montiel (I); 37m, F. Ardiles por Arce (I), y 39m, F. Mancuello por Ávalos y A. Canelo por L. González (I).

Árbitro: Pablo Echavarría (bien, 7).
Estadio: Mario Kempes
(Córdoba).

altar casi antes de verlo jugar. La negativa de Carlos Tevez en sumarlo al equipo fue un generador de disconformidad hacia su tarea, que se repite ante cada suplencia. Su reticencia a firmar la renovación de su contrato motivó un largo culebrón a principios de año, con algunas semanas de sanción interna. El último episodio tuvo lugar el domingo, luego del clásico: molesto por no haber participado ni un minuto, López subió a las redes un post con su foto y una canción de La Beriso de fondo en la que se oye la frase: "Vámonos a otro lugar".

La realidad es que, cuando juega, sus prestaciones han estado hasta ahora muy por debajo de las expectativas. Empujar al arco vacío el centro bajo de Adrián Spörle para el 2-0 un segundo antes de ser sustituido lo salvó del aplazo en Córdoba, pero lo suyo fue muy deslucido. Acelerado y errático en las decisiones, distraído en la colocación para no caer en fuera de juego y desacertado en la gambeta, sus actuaciones avivan el debate en la tribuna y tal vez las dudas en el cuerpo técnico. Es un chico, tiene mucho margen de mejora, pero cabe preguntarse en qué medida se lo está apurando más de lo debido.

Al Rojo le costó abrir la lata. Lo consiguió con una contra afortunada que convirtió Montiel a los ll del complemento, pero a partir de ahí, por esa misma vía fue alargando la diferencia, que pudo ser aún mayor con algo más de acierto en controles y definiciones, ante la llamativa pasividad de un conjunto mendocino absolutamente desconocido.

Vaccari aceptó el desafio de poner toda la carne en el asador en una semana muy caliente, y hasta acá la parrillada está en su punto justo. Independiente lleva cinco partidos sin perder ni recibir goles. Empató el clásico con dos jugadores menos y avanzó a cuartos en la Copa Argentina. El domingo frentea River llegará la prueba final para arriesgar un pronóstico más aproximado para el futuro. •

#### **CONTRATAPA** » FÚTBOL Y TENIS



Juan Izquierdo jugó en los poderosos de Uruguay, Peñarol y Nacional, en una carrera con mucho esfuerzo

ESTEFANIA LEAL

## Pura consternación. La muerte de Izquierdo impacta al mundo

Los mensajes de dolor se replicaron al conocerse la pérdida del jugador de Nacional, de 27 años; el antecedente y el gesto de Calleri

La muerte de Juan Izquierdo, de 27 años, futbolista de Nacional, de Uruguay, que el jueves pasado sufrió una crisis cardíaca en Brasil, durante el partido con San Pablo, por los octavos de la Copa Libertadores, impactó al mundo, entre muestras de dolor, respeto y solidaridad. Costó entender la pérdida de un hombre joven, padre y aparentemente sano.

Una pregunta surgió no bien se conoció el inconveniente de salud que tuvo Izquierdo que terminó con el fallecimiento del futbolista, anteanoche, en Brasil. ¿Tenía antecedentes? El director de la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay, Sebastián Bauza, informó que hace diez años se le había detectado "una pequeña arritmia" durante estudios de rutina a planteles juveniles.

"En 2014 se le hicieron exámenes al plantel de las formativas de Cerro, donde jugaba Juan Izquierdo, y se le realizó un electrocardiograma que dio ese resultado. Tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no puede jugar, lo que sí hay que controlarlo y estamos seguros de que los diferentes médicos de los clubes por donde pasó lo han controlado", agregó el funcionario.

En tanto, el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, aseguró que, en los estudios anuales de control de la institución, Izquierdo "nunca había arrojado ningún episodio cardíaco ni de ningún aspecto [...]

Esto ya no es un tema de Uruguay, ni de América del Sur, sino absolutamente mundial. Las muestras de cariño que hemos recibido son inconmensurables".

La pérdida conmocionó a todo el continente y los mensajes no tardaron en llegar. "Dolor, tristeza, difícil de explicar. Que en paz descanses y mucha fuerza para tu familia y amigos", aseguró Luis Suárez, excompañero de Izquierdo en Nacional. Precisamente, en 2022, el defensor rechazó algunas ofertas del exterior para quedarse en el Bolso y jugar con su ídolo.

en el Bolso y jugar con su ídolo.

El dolor y el respaldo a la familia de Izquierdo fueron replicados por la Conmebol y clubes de distintos lugares: Peñarol, San Pablo, Palmeiras, Olimpia, Botafogo, Montevideo Wanderers, Danubio, Lanús Atlético Tucumán, Argentinos Juniors, Independiente, Rosario Central, Santos, River, Boca, Gremio, Corinthians, Colo Colo, Racing y San Lorenzo, entre otros.

También se expresó el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Una muy triste noticia que nos toca a todos. Mis condolencias para su familia y seres queridos; y un fuerte abrazo para toda la gente de Nacional. El mundo del fútbol está de luto. Descansá en paz, Juan".

En el medio también se destacó el gesto del delantero argentino Jonathan Calleri, de San Pablo, que acompañó a la familia de Izquierdo en el hospital y se ofreció a hacerse cargo de los gastos médicos.

#### Dura sanción para Uruguay por la gresca en la Copa América

La Conmebol anunció una fuerte sanción para varios futbolistas de la selección de Uruguay, como consecuencia de los incidentes protagonizados en el partido ante Colombia, por la Copa América de los Estados Unidos. Los sancionados son Darwin Núñez, con cinco partidos (se perderá el amistoso ante Guatemala, el domingo próximo, más los encuentros por las eliminatorias ante Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador); Rodrigo Bentancur, con cuatro partidos (podría jugar contra los ecuatorianos), mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir tres partidos cada uno y podrán actuar contra los peruanos. Además de las sanciones deportivas, los jugadores recibieron multas de entre 20.000 y 12.000 dólares, al igual que la Asociación Uruguaya de Fútbol, con US\$20.000. Vale recordar que una vez consumada la clasificación de Colombia para la final, Núñez se tomó a golpes con los hinchas colombianos en una tribuna. Varios de sus compañeros se le sumaron porque, presuntamente, sus familias fueron atacados por simpatizantes adversarios. El DT Marcelo Bielsa tendrá que ingeniárselas en la reanudación de la competencia oficial.

Es más, el delantero, junto con sus compañeros Michel Araújo y Rafinha viajarían hoy para el sepelio que se hará en Montevideo.

Izquierdo entró en la segunda parte del juego ante San Pablo y, cuando faltaban siete minutos para el final, se desplomó sin contacto alguno sobre el círculo central. Leandro Lozano, que se encontraba cerca suyo, lo ayudó a recostarse sobre el césped.

Izquierdo fue derivado al Hospital Albert Einstein. Poco después se confirmó que, en una primera instancia, había sufrido una arritmia cardíaca. Luego se informó que el futbolista ingresó en la institución con un paro cardíaco y, como consecuencia de esas dificultades, sufrió un daño cerebral irreparable.

El defensor había probado suerte de pequeño en Liverpool. Pero al poco tiempo tuvo que dejar el fútbol para ayudar a su padre en trabajos de albañilería. Hasta que, gracias a un contacto familiar, se sumó a Cerro, en 2018.

"Mi infancia fue jugando a la pelota todo el día, sin celular; no teníamos la posibilidad de tener esos lujos, pero la familia siempre estaba unida. Es lo más lindo que me pudo haber pasado y lo que me marcó hoy para ser la persona que soy. Nunca me faltó nada. Mi padre siempre tuvo trabajo y mi madre se encargó de criarnos. Nunca anduve con zapatos rotos, pero tampoco tenía lujos. Tenía todo para estar bien, pero tampoco los últimos championes -calzado deportivo- o el último teléfono", decía Izquierdo sobre sus comienzos, según recordó el diario El País.

De Cerro pasó a Peñarol en 2019. En el Carbonero permanecería un año para luego desempeñarse en Wanderers, San Luis (México) y Nacional, en dos etapas -en una fue campeón-, interrumpidas por otro paso por Liverpool, en la que ganó el título en la temporada 2022/23. Izquierdo estaba en pareja con Selene y tenía dos hijos, Lucero y Felipe, de Il días. El mundo tardará en superar la consternación.

### A Etcheverry le pasó de todo, pero derrotó a Cerúndolo

El platense ganó un maratónico duelo, que se definió en cinco sets

No hay secretos entre Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, al menos en los courts. Los jugadores argentinos, de 25 y 26 años, respectivamente, se conocen desde chicos. De hecho, se enfrentaron por primera vez en un torneo para menores de diez años, en Cariló. Pero la historia de ambos siguió construyéndose entre raquetas. El US Open, últimogrande de la temporada, ayer los enfrentó y fue el platense el que se impuso en un maratónico partido por la segunda runda, con parciales de 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 6-3. Un cierre impecable del Nº33 del ranking, con tres aces y un saque ganador en el último game.

Tras la victoria frente a su compatriota, Etcheverry se medirá en la tercera rueda con el alemán Alexander Zverev (preclasificado Nº4). La particularidad del duelo entre los argentinos es que, en el contexto de un calor muy riguroso, el ganador tuvo que hacer una pausa para vomitar mientras esperaba el saque de Cerúndolo, cuando estaba 4-1 arriba en el último set. La otra curiosidad es que se apoderó del tercer set tras ganar el último punto sin una zapatilla, que se le salió justo cuando corría a la red para volear.

Luego de la destacada tarea en Wimbledon, ahora Francisco Comesaña da que hablar en Estados Unidos: primero jugó 3m06 ante el suizo Dominic Stricker, al que derrotó en cuatro sets. Y ayer volvió a ser un torbellino: en 3hlm superó al francés Ugo Humbert (17º) por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 para instalarse en la tercera rueda

Además, Sebastián Báez (23°) no llegó muy lejos y debió abandonar frente al neerlandés Tallon Griekspoor (40°), que ganaba por 6-1 y 2-0 cuando Báez debió retirarse por ampollas en el pie derecho. •

#### La guía de TV

#### **Fútbol**

LIGA DE ESPAÑA

14 » Girona vs. Osasuna.

Dsports (610/1610 HD)

16.30 » Las Palmas vs. Real

Madrid. ESPN (CV 24/103 HD 
DTV 1621 HD)

#### Tenis

US OPEN
12 y 20 » La segunda rueda.
ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622
HD), ESPN 3 (CV 104 HD - DTV
1623 HD)

#### Golf

14 » Tour Championship. La primera vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

# espectáculos

coleccionista de almas y la argentina Hombre muerto, los mejores estrenos de la semana.

Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Respira, una nueva serie que apela al atractivo de las emergencias médicas

STREAMING. Mañana se estrena una de las apuestas de Netflix que retoma el universo hospitalario en una versión española | PÁGINA 2

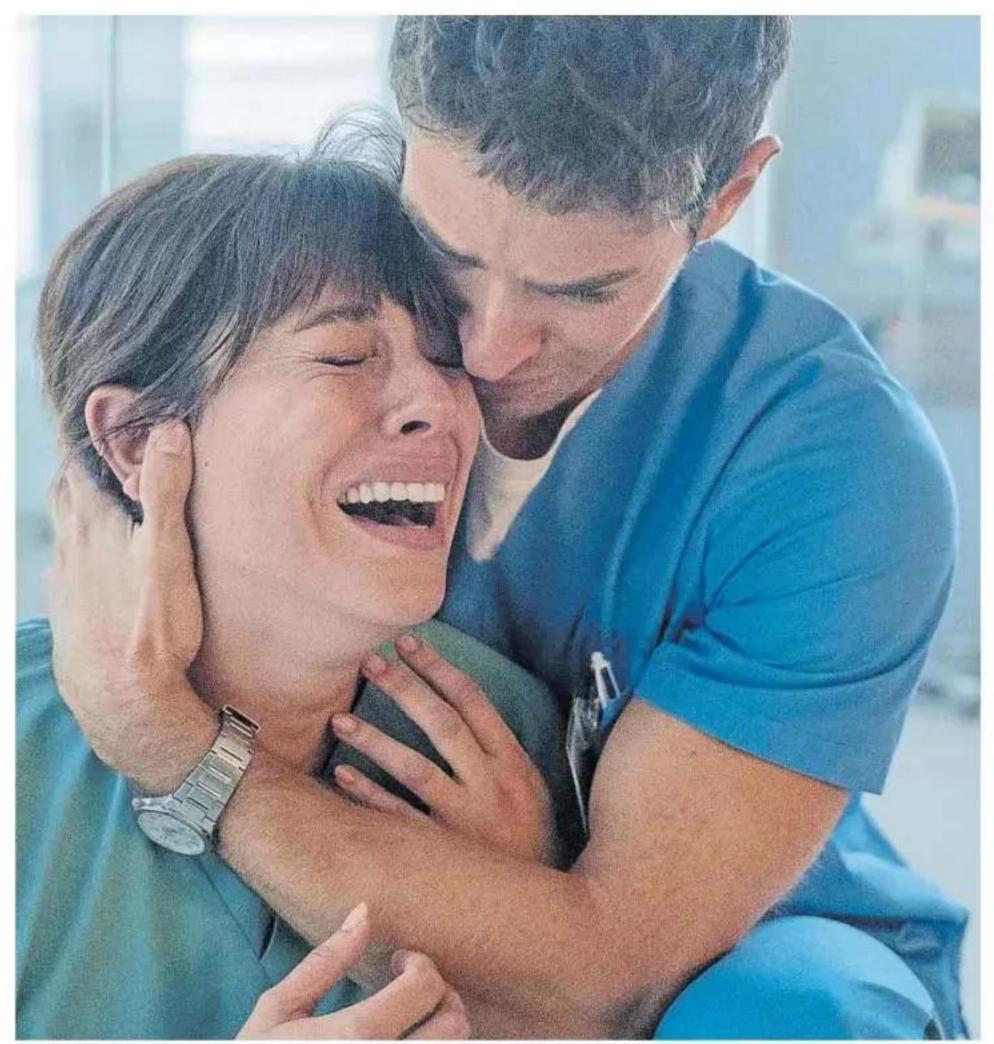

El vértigo de los médicos y el drama entre la vida y la muerte

#### NETFLIX

## Furor por el "Cris Morena Day" en el teatro Gran Rex

**SHOW.** Cientos de fans participaron de un festejo dedicado a la creadora de Chiquititas

en el Gran Rex, organizado llorando que vieron las tiras por el canal de streaming de forma asincrónica por Olga en coincidencia con el YouTube peroque se sienten cumpleaños de la producto- igual de interpeladas que ra y actriz, fue todo un fenó- las de los 90. Las mismas meno. Hubo invitados de los personas que consumieron múltiples elencos de sus exi- el programa en su niñez y tosas telenovelas, Lali Espósi- adolescencia hoy comparto, Nicolás Vázquez y Emilia ten con sus hijos. El tiempo Attias, entre otros, y cientos no pasa. Y nada envejece en de fans enloquecieron por la el universo Cris Morena. nostalgia de escuchar aquellas canciones que marcaron una época en el escenario.

la primera visita al país de va generaba una nueva protomar el programa, un antes Floricienta y Casi Ángeles. mi historia", dice. Aunque pasaron años, el esperando ver a sus ídolos ma Max. •

El "Cris Morena Day" anoche juveniles (ya adultos), niñas

Natalia (44) llegó a la puerta del Gran Rex con su hija de 20. "Cuando veía Floricienta Corría 1995 y el mundo del estaba embarazada de mi espectáculo seguía de cerca hija Sofía, a la que le puse así por un personaje de la novela los Rolling Stones, el estre- y hoy compartimos el amor no de Tiempos violentos y la por la serie", dice. Madre e hillegada de Blockbuster a la ja durmieronen la puerta del Argentina. Poca expectati- canal Olga desde el viernes para conseguir un par de enpuesta de la televisión local: tradas. "No sentí frío, no sentí Chiquititas. Nadie podía an- miedo no me importa con tal ticipar la magnitud que iba a de tener una entrada para ver Chiquititas lo veía desde la poy después en la TV que im- breza absoluta en mi casa en pulsó luego Rincón de Luz, Jujuy de la niñez son parte de

El homenaje a Cris Morefuror continúa. Anoche la na coincide con el próximo puerta del Gran Rex fue un estreno de Margarita, la nuegriterio. "Chicas" de todas va producción que llegará el las edades (todas, de verdad) lunes próximo a la platafor-



Los fans en la puerta del Gran Rex

# Marley fue denunciado por corrupción de menores

TV. El conductor negó los hechos y se refirió a una extorsión por parte del demandante; el presunto delito habría ocurrido en 1996

televisivo Alejandro "Marley" Wiebe fue denunciado por corrupción de menores.

La presunta víctima, identificado como Adrián Alfredo Molina, presentó un escrito judicial en el que prestó su testimonio y solicitó constituirse como querellante en un eventual "juicio de determinación por la verdad", debido a que los hechos que relata en el escrito

él tenía 17 años, por lo que se trataría de un delito prescripto. Molina, quien vive en Miami, Estados Unidos, decidió viajar a Buenos Aires para presentarse ante la Fiscalía N° 23 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43.

Ya en junio del año pasado, el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, hoy aspirante a ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia,

sido radicada en la provincia de Misiones contra Alejandro Wiebe por corrupción de menores. En el escrito, la víctima mencionaba además a Marcelo Corazza, primer ganador de la versión argentina del reality show Gran Hermano, acusado de integrar una banda que promovía la explotación sexual de menores.

El hecho fue denunciado por un

Anteayer por la noche, el conductor habrían ocurrido en 1996, cuando recibió una denuncia que había hombre en la provincia del norte la relación entre ambos afectó su argentino, que solicito que su identidad se mantuviera en reserva, habría ocurrido hace más de 25 años en el marco de un viaje que el individuo en cuestión dijo haber hecho a Buenos Aires, oportunidad en la que concurrió a una casa quinta en Pilar.

En la más reciente denuncia contra Marley, a la que tuvo acceso la nacion, Molina asegura que

'integridad moral y sexual". "Esta persona es casi diez años mayor que yo, quien por un tiempo logró mi amistad, me enviaba correos electrónicos diariamente, incluso en sus viajes al exterior. Esa comunicación a diario duró un par de meses, sin nunca habernos visto ni escucharnos la voz", señala en el escrito presentado por su abogado, Martín Apolo. Continúa en la pág. 2

2 ESPECTÁCULOS LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

# En las series sobre médicos todavía no está todo dicho

**STREAMING.** Respira, que llega mañana a Netflix, retoma los tópicos de gigantes del género como New Amsterdam, pero en una versión española y de los creadores de Élite



Con un relato de extremos y dudas, la nueva tira se centra en el hospital Joaquín Sorolla de Valencia

NETFLIX

#### Natalia Trzenko

LA NACION

En el mundo de la ficción televisiva hay pocas certezas sobre cómo le irá a una nueva serie antes de que se estrene. Se sabe que la TV y el gusto de sus espectadores funciona por ciclos variantes cuyos cambios de dirección no son fáciles de predecir.

Algunos hasta dirían que la suerte de un nuevo programa es imposible de pronosticar. Pero hay excepciones y Respira, la ficción española que estrena mañana en Netflix, será una de ellas. Porque el programa creado por Carlos Montero, el responsable de *Élite*, la exitosa serie juvenil de la plataforma, es un drama de médicos, ese subgénero que la pantalla chica lleva produciendo casi desde sus inicios con un nivel de suceso que se repite y desafía los cambios de paradigmas narrativos que afectan a muchos otros en la televisión. La combinación del poder de promoción y atracción de Netflix y los elementos del género prácticamente garantizan que Respira vaya a ubicarse en los primeros puestos del ranking de la plataforma apenas estén disponibles los ocho episodios de su primera temporada.

Aunque todavía no hay una segunda confirmada, parece poco probable que no la tenga teniendo en cuenta el despliegue de presupuesto en sus episodios iniciales y el elenco reunido por los productores para garantizar que el programa atraiga el interés de la mayor cantidad de espectadores posibles.

cho, la trama y el desarrollo de Respira son de todo menos originales pero tal vez sus lugares y clichés sean parte del atractivo. La larga tradición del género indica que el público siempre está interesado en ver a gente bonita haciendo bien su trabajo, especialmente si se trata de profesiones dónde las apuestas son todas de vida y muertey salpicadas de los muchos

conflictos personales que aquejan a los protagonistas. Y de esa combinación tiene mucho, demasiado, Respira que comienza como un alegato en defensa de la salud pública y deriva en una telenovela tan previsible como repetitiva.

La primera secuencia de la serie transcurre en un quirófano. con una paciente a punto de ser operada por un equipo de médicos que en medio del procedimiento para salvarle la vida discuten sobre la inminente huelga general planificada en el hospital Joaquín Sorolla de Valencia. La intriga se plantea rápido y sin ningún viso de realismo, un modus operandi de los guionistas que se extenderá al resto de las escenas y los episodios.

La encrucijada de los doctores entre honrar el juramento hipocrático o hacer valer sus derechos como trabajadores recorrerá la trama que esa primera secuencia deja en suspenso para situarse dos meses atrás, en el momento en que el sanatorio está atravesado por el De hecho, esta semana los herededescontento de sus empleados y un accidente de tránsito hace que la responsable de muchos de sus males, la presidente de la Comunidad de Valencia, Patricia Segura (Najwa Nimri), termine como paciente de la misma institución que busca desfinanciar.

El recurso narrativo de plantear un escenario extremo para luego retroceder y que el relato central se ocupe de acomodar las diferentes elementos del cuento para llegar hasta ese del desarrollo narrativo es uno de los mecanismos más utilizados en las series creadas en la era del strea-La fórmula no es nueva. De he- ming. Ante la sobreabundancia de opciones que los espectadores tienen al alcance de los dedos la estrategia de muchos creadores es poner el carro delante de los caballos al plantear el nudo argumental en las primeras escenas para lograr despertar el interés de los espectadores antes de que hayan pasado diez minutos del capítulo.

El truco suele ser tan efectivo

como satisfactoria sea la resolución del conflicto planteado al inicio cuando llegue el final de la temporada. Lo que suceda entre uno y otro extremo es en el caso de Respira un relleno compuesto de historias y modos de contarlas que recuerdan a series mucho mejores como New Amsterdam, Grey's Anatomy y E.R. Emergencias, verdaderos gigantes del género. De la primera, disponible en Disney+ y Prime Video, la serie española tomó prestadas las líneas argumentales alrededor del estado de la salud pública, de la segunda (también en Disney+, además de la señal Sony), los romances apasionados entre colegas y de la tercera (disponible en Max), la intensidad en la puesta en escena que cambió el modo de grabar dramas médicos.

Tan influyentes y perdurables son esas series que encontrar nuevas historias y modos de contarlas implica un esfuerzo que no muchos están a la altura de intentar. ros de Michael Crichton, creador de E.R., iniciaron una demanda contra los estudios Warner, Noah Wyle, protagonista de aquella premiada serie, y sus productores por copiar la premisa del programa para su nueva serie de médicos The Pitt, que se estrenará el año

En el caso de Montero y su equipo la búsqueda no parece innovar sino aplicar la vieja receta a un cuento que, más allá de sus intenciones de partida, rápidamente cae en los mismos recursos que utilizaban ad infinitum en Elite, con personajes que viven en un mundo paralelo, tan alejado de la realidad que roza la fantasía o el panfleto.

"Hay veces que es más fácil superar un cáncer que aceptar a tu familia", dice Biel, el joven e idealista residente que funciona como guía de los espectadores en el complicado laberinto del hospital valenciano. Semejantes parlamentos exigen al máximo la capacidad interpretativa de Manu Ríos,

el actor al que le toca encarnar al joven médico, que de todos modos logró una notable mejoría desde sus tiempos en Élite. No se puede decir lo mismo del resto de los integrantes jóvenes del elenco que pelean y pierden la batalla contra la vacuidad con la que fueron escritos sus personajes.

Los que sí logran superar al mediocre y muchas veces incoherente material de los guiones son sus actores más experimentados como la siempre excepcional Najwa Nimri, encargada de interpretar a la que en principio parece ser la villana del cuento, la jefa de gobierno cínica y manipuladora enfrentada a su propia mortalidad. Aitana Sánchez Gijón y Blanca Suárez también aportan su considerable oficio para darle vida a dos personajes construidos como una acumulación de clichés que ellas logran transforman en seres humanos plenos de contradicciones.

"Tengo 51 años y estoy tratando de hacer otro tipo de series. Siempre amé los dramas hospitalarios y creo que llegó el momento indicado de crear uno", explicó Montero en una entrevista con el medio especializado Variety. Reconocido por su trabajo en ciclos juveniles de corte melodramático y sensacionalista, el guionista explicaba en la charla con la publicación norteamericana que el elemento que siempre le faltó al género médico en la producción española eran los recursos que Hollywood suele asignarle a ese tipo de ficciones. Lo cierto es que Respira cuenta con un presupuesto lo suficientemente grande para que las escenas dedicadas a los procedimientos médicos sean impactantes y creibles.

Yaún así, bajo la tonelada de inconsistencias y giros absurdos de la trama-en los primeros episodios tres médicos distintos rompen las reglas, y esencialmente la ley, para "ayudar" a sus pacientes-, el género es lo suficientemente fuerte para que el público pueda aceptar hasta a sus versiones más flojas. •

#### Marley habló sobre la denuncia por corrupción de menores

Tv. El acusado dijo que existe una "clara intención económica"

Viene de tapa

La presunta víctima consigna que el conductor le habría ocultado su identidad hasta el momento en el que se conocieron personalmente. "Esto se inició cuando yo tenía diecisiete años y duró por más de tres años, en el más absoluto secreto". aclara en los primeros párrafos de la presentación judicial.

"Debido al tiempo transcurrido, no poseo las comunicaciones de los chats y correos electrónicos al momento de tener 17 años de edad y el denunciado corrompió mi normal desenvolvimiento moral y sexual, por lo que a los efectos de acreditar los extremos denunciados, solicito al juez interviniente, la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas sobre mi persona, a efectos de determinar las secuelas que me causó la conducta del acusado", exige en el texto.

Este medio se comunicó con el conductor de Survivor: Expedición Robinson, quien afirmó que la denuncia tiene "una clara intención económica". "Es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades, y tengo las pruebas para demostrarlo", dijo al ser consultado por la Nacion sobre la acusación.

Además, Marley afirmó que ayer se puso a disposición de la Justicia, ya que hasta anteayer no había sido notificado de la causa, y anticipó que instruyó a sus abogados a responder a las acusaciones: "Les voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente en este momento. Voy a ir a la Justicia".

Luego, en una entrevista exclusiva con Telefe, el productor de 54 años ahondó: "Estoy muy mal, dormí pésimo, todo esto me tomó por sorpresa. Estoy hablando frente a cámara por mis hijos, por Mirko y por Milenka, una bebé muy esperada. Me costó mucho lograr este segundo embarazo, hubo uno previo que se perdió. En este momento, el más feliz de mi vida, aparece esto, que obviamente es totalmente falso y vino acompañado de amenazas, pedidos de dinero".

Si bien Marley confirmó que conoce a Molina desde "hace 25 años". desmintió que el denunciante fuera menor de edad en ese entonces: "El estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas de ello. Tuvimos un vínculo muy sano, muy lindo, que se mantuvo por dos o tres años". Sobre la denuncia por abuso sexual presentada en 2023 en la provincia de Misiones, Marley aseguró que nunca hubo una denuncia y que nunca fue notificado. "Fue algo que armaron en televisión, con un encapuchado, nunca pasó nada. Yo no lo conocía, no tenía idea de lo que estaban hablando". •



Marley

LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024



## 2 ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE

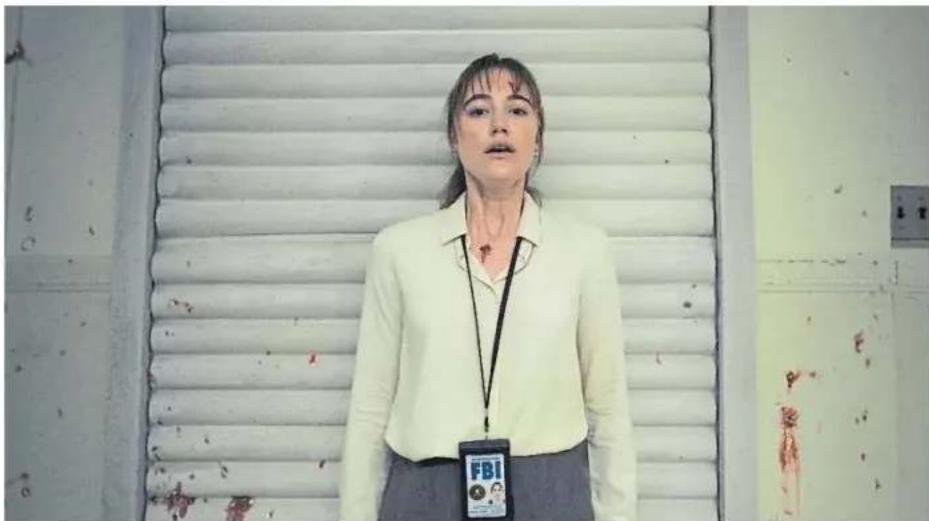







La aventura y la acción al estilo spaghetti gauchesco

CINETREN

# Un film magnético heredero de El silencio de los inocentes

LONGLEGS: COLECCIONISTA
DE ALMAS

\*\*\*\*(ESTADOSUNIDOS/2024).GUIONYDIREC-CIÓN: Osgood (Oz) Perkins. FOTOGRAFÍA: Andrés Arochi. EDICIÓN: Graham Fortin, Greg Ng. ELENCO: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood, Alicia Witt, Kiernan Shipka, Michelle Choi-Lee. CALIFICACIÓN: apta para mayores de 16 años. DISTRIBUIDORA: Diamond Films. DURACIÓN: 101 minutos.

lcinedeterror ha encontrado hitos en su trayectoria, y en las postrimerías del siglo XX El silencio de los inocentes fue una nueva bisagra para esa tradición. Los monstruos reales se hacían palpables en la figura de un extraño asesino serial recluido tras los barrotes de un calabozo, dispuesto a colaborar con una joven agente del FBI por razones esquivas: ¿Escapar del encierro, confirmar su superioridad intelectual, seducir a quien resulta apetecible?

Su extraño dominio mental y fascinación espectral se desplazaban de la agente Clarice Starling, interpretada magistralmente por Jodie Foster, hacia el dominio propio del espectador, no siempre protegido tras la pantalla. Anthony Hopkins dio larga vida a Hannibal Lecter y con él creó un nuevo tipo de villano, inquietante y perturbador, con una lengua bífida capaz de traspasar las barreras de la ley y el pudor.

Osgood Perkins -hijo del legendario Anthony Perkins, villano

hitchcockiano de Psicosis- sitúa su historia en los años lindantes a esa película insignia para el género. Longlegs: coleccionista de almas comienza en 1993 con un breve prólogo que nos presenta a una niña en la víspera de su noveno cumpleaños, una pieza clave en el rompecabezas que el director se ha tomado el trabajo de diseñar. Pero su filiación con la obra de Jonathan Demme se confirma en la confección de su protagonista, una agente del FBI tensa y solitaria, dotada de una insistente dedicación al trabajo y de evidentes poderes psíquicos capaces de presentir el mal, o por lo menos su cercanía. Es ese el hilo que la conduce al responsable escondido tras una serie de crímenes rituales y unas cartas codificadas que nadie puede descifrar. La agente Lee Harker (Maika Monroe) será destinada por seguir la pesquisa de un extraño personaje que parece perseguirla desde su infancia y cuya inquietante fisonomía de piel blancuzca y peluca desmechada oculta los rasgos de Nicolas Cage.

El gran mérito del cine de Perkins, ya intuido en sus películas anteriores como Soy la cosa más bella que vive en esta casa (2016) y Gretel & Hansel (2020), radica en la gestación de una atmósfera inquietante, pesada y pegajosa, que aquí se torna más concreta en tanto desplaza el halo gótico en virtud de esa sequedad propia de los thrillers de asesinos seriales modelados en los años 70 y depurados en las narrativas de los 90 como la de Demme o la de David Fincher (con Pecados capitales a

la cabeza). En sus primeros pasos como director, Perkins anudó esas enseñanzas del género -tensión visual, unidad de tono- con argumentos más lábiles, casi anecdóticos -la convivencia de una enfermera y una novelista en una mansión decadente en la primera; la vieja reformulación del cuento clásico de Hansel & Gretel, en la segunda-, que le permitían usar a los personajes como engranajes de un estado de perturbación interior que traspasaba la pantalla hacia la misma epidermis del espectador.

Longlegs: coleccionista de almas supone un trabajo más preciso, una textura ocre y desoladora en los ambientes, una narrativa contenida y escalofriante, sin sobresaltos ni golpes de efecto, decantada hacia la espera de un horror que yace bajo la apariencia más cotidiana. Maika Monroe, famosa en el género por su incursión estelar en el clásico contemporáneo It Follows (2014), ofrece aquí un personaje menos convencional, aterido por sus fantasmas y sus visiones de un pasado que la asedia. La marca de las víctimas de "Piernas Largas" parece ser la fecha de nacimiento, un día 14 que también se arraiga en el propio origen de su perseguidora.

Lo mejor de Longlegs radica en su paciente aproximación al terror, a contramano de las tendencias actuales que oscilan entre secuelas prefabricadas, colecciones de situaciones clisé, reformulaciones de viejos éxitos o exploraciones del trauma en su expresión filmica. • Paula Vázquez Prieto

# Osvaldo Laport en un western criollo

#### HOMBRE MUERTO

\*\*\*(ARGENTINA/2024).DIRECCIÓN: Andrés
Tamborníno y Alejandro Gruz. GUION:
Andrés Tamborníno y Gabriel Medina. FOTOGRAFÍA: Alejo Maglio. EDICIÓN:
Andrés Tamborníno. MÚSICA: Christian Basso. ELENCO: Osvaldo Laport,
Diego Velázquez, Daniel Valenzuela,
Roly Serrano, Sebastián Francíni, Oliver Kolker, Yanina Campos, Harold
Agüero. CALIFICACIÓN: aptapara mayores de 13 años.

o sirvo para tener patrón", responde en un hosco murmullo el taciturno Almeida a la propuesta del dueño de una mina fuera de actividad llamada Esperanza, en la que el forastero irrumpe sin mediar palabra, buscando tomar medidas para un plan misterioso. El baqueano vive con su mujer en un rancho alejado, pero no será el único que deambule esas tierras, ya que una noche en el bar del pueblo alguien grita "un brindis para el porteño", presentándose así al foráneo que busca a alguien para concretar otro tipo de trabajo por el que pagará mucho dinero, cancelando las deudas de quien acepte a cambio de dar muerte a un tercero. Esa es la propuesta que recibe Almeida: es un secreto a voces en el pueblo y hasta el cura lo sabe. Todos esperan en silencio que de esa muerte supuestamente venga el progreso en la región.

Hombre muerto parece una pe-

lícula enclavada a fines del siglo XIX o comienzos del XX, parece un western sin señales regionales pero, poco a poco, el relato ofrece coordenadas espacio-temporales quevandefiniendodondeycuando transcurre la acción. Ese inicio se entronca en la tradición del "western criollo" que, como mayor o menor cercanía con el género de origen, abrazaron clásicos como Laguerra gaucha o Pampa bárbara. Sin embargo, los trazos fundantes de la épica gauchesca de nuestra literatura se diversificaron en variadas vertientes ficcionales que luego nutrieron diferentes tipos deciney donde el mito épico se impuso por sobre un horizonte tan árido como infinito devolviendo diversos escenarios y entrecruzamientos.

En ese sentido, Hombre muerto es un notable hallazgo que explora esa épica y también se nutre de muchos elementos del género (el "spaghetti western" también forma parte de su lograda estética). Se vale para ello de tres reglas de oro: una fotografía que remarque esa aridez del relato, de una música que refuerce el suspensoyla épica, y de un actor que pueda cargar sobre su espaldas el curso de la acción sin vacilaciones. En los tres aspectos, la realización de Andrés Tambornino y Alejandro Gruz logra con creces su atractivo gracias a la técnica de Alejo Maglio con su homenaje al cine de Sergio Leone y al technicolor, a los acordes de Christian Bassoy a una interpretación impecable de un Osvaldo Laport que demuestra nuevamente para el cine su perfilde personaje rudo y mirada punzante. • Pablo de Vita

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 12" | máx. 16"

Variable Nublado, con algo de sol y brisa durante la tarde

#### Mañana

Lluvioso Con brisa en la mañana y viento en la tarde

mín. 12° | máx. 14°

## Sol

Sale 7.15 Se pone 18.34 Luna

Sale 4.44 Se pone 14.14  Nueva 2/9 Creciente 11/9

O Llena 18/9

Menguante 26/9

- Omax.dibujante

SANTORAL Beato Esteban de Zudaire | UN DÍA COMO HOY En 1810, nace el abogado y diplomático Juan Bautista Alberdi. | HOY ES EL DÍA del Abogado

#### Nombre la película Por Diego Parés



DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

Humor petiso Por Diego Parés

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

Beto y el Rulo!

-¡Piedra libre para Tito,

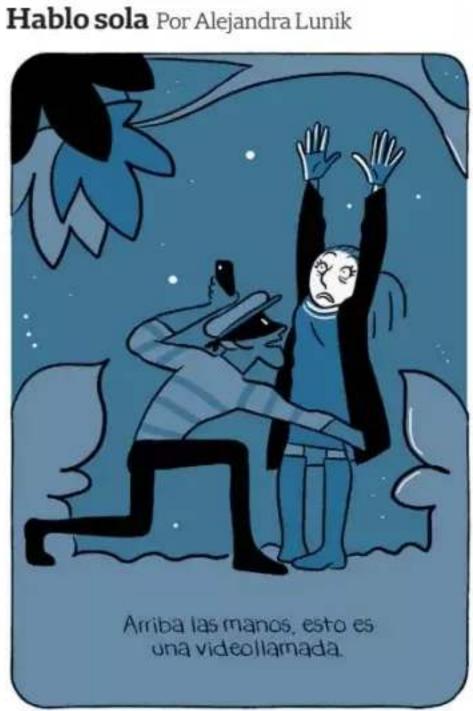



Genio y figura Por Max Aguirre

Mr.

0-



Macanudo Por Liniers





# Sustentabilidad. El camino hacia la reducción de las emisiones

Los especialistas apuestan a mejorar las prácticas con los combustibles actuales / PÁG. 6

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | comercioexterior@lanacion.com.ar

# Economía creativa

# Qué falta para que haya más exportaciones "color naranja"

El sector abarca desde la música hasta la gastronomía, pasando por las artes visuales y los videojuegos, entre otros; por qué es un buen negocio para el país apoyar la cultura / PÁGS. 4y5

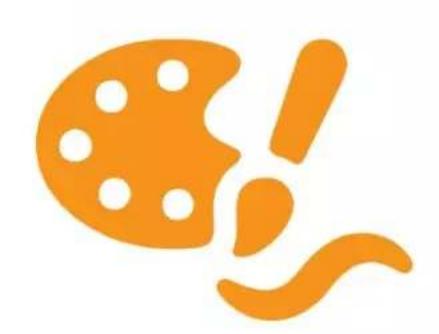

Arte

La performance argentina se destaca en las ferias internacionales más prestigiosas



Literatura

Hay múltiples escritores de renombre a nivel global



Cine

Los premios hablan de la excelencia en distintos rubros de la industria



Gastronomía

Se destacan platos típicos, la nueva cocina local y los vinos



Música

A la tradicional, se suman los nuevos valores que triunfan en los escenarios del mundo

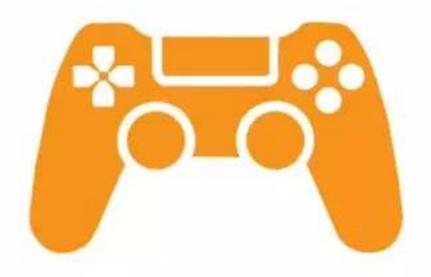

#### Videojuegos

La producción nacional vende afuera y genera divisas para el país

EL EXPERTO La Argentina pierde alrededor de US\$50.000 millones en exportaciones por año / 3

FERIA Un encuentro que dejó negocios y definiciones /8

**VEHÍCULOS** Llegaron los nuevos extrapesados al país /8

#### TRACKING

#### CONTAINER

La semana en síntesis



#### 1. EN BAJA

El maíz de Chicago caía el lunes a su nivel más bajo en casi cuatro años, y la soja también retrocedía después de que la gira de cultivos Pro Farmer (un servicio de asesoramineto), por las principales zonas productoras, pronosticara cosechas abundantes en Estados Unidos. El trigo retrocedía en un contexto de abundante oferta mundial, especialmente en la región del mar Negro.



#### 2. ACUERDO

El gobierno chino espera reanudar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Panamá, según lo expresando en una ronda de negocios entre ambos países." para que los beneficios de la cooperación en cuanto al libre comercio lleguen pronto a las empresas y a los pueblos de ambos países", manifestó el director de Comercio de China, Li Xingqian.



#### 3. SOJA

Las importaciones de soja de la Unión Europea en lo que va de la campaña 2024/25, que comenzó en julio, alcanzaron 1,77 millones de toneladas métricas al 23 de agosto, frente a los 2,19 millones de toneladas del 27 de agosto del año pasado, según datos publicados por la Comisión Europea



#### 4. MAR ROJO

El costo de los seguros de los buques que navegan por el Mar Rojo casi se ha duplicado después de que los hutíes de Yemen atacaran un petrolero, con el consiguiente aumento de los temores medioambientales en la ruta comercial. En noviembre, los hutíes, alineados con Irán, lanzaron por primera vez ataques aéreos con drones y misiles contra la vía fluvial, en lo que consideran solidaridad con los palestinos de Gaza

#### **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



ARANCELES. El primer ministro Justin Trudeau anunció que Canadá impondrá un arancel del 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos. Ottawa también impondrá un arancel del 25% al acero y aluminio importados de China, dijo Trudeau a los periodistas en Halifax, Nueva Escocia. Los aranceles se anuncian poco más de un mes después de que Ottawa abriera una consulta pública de 30 días sobre los vehículos eléctricos chinos.

100%
Es el nuevo arancel de Canadá a los vehículos chinos

SHUTTERSTOC

25%
Es el nuevo arancel de Canadá al acero importado

de China

#### **PROYECCIÓN**

Crecen las expectativas

# Las exportaciones mineras podrían duplicarse en 2027 impulsadas por el litio y el cobre

Para ese año se calcula que llegarán a los US\$10.000 millones; se esperan más inversiones

Las exportaciones mineras de la Argentina rondarán los US\$4000 millones en 2024 y treparían a US\$10.000 millones en 2027, cuando entren en producción prometedores proyectos de litio y cobre, dijo a Reuters el Secretario de Minería, Luis Lucero.

En medio de una prolongada crisis económica, el país austral está promoviendo las inversiones en el sector minero, que muestra un potencial hasta ahora poco explotado.Lucero se mostró optimista ante el crecimiento de la producción de carbonato de litio equivalente (LCE), que podría pasar de las 136.500 toneladas actuales a 200.000 toneladas entre finales de 2025 e inicios de 2026.

"La Argentina, con el litio y el cobre, tiene una importante ventana de oportunidad para ser proveedor en el comercio internacional de estos metales", dijo el funcionario por escrito, en la primera entrevista con un medio internacional.

En busca de atraer capitales globales, la actual gestión del presidente ultraliberal Javier Milei impulsó este año un régimen especial de rebaja impositiva para grandes inversiones (conocido como RIGI), pensado particularmente para sectores como el energético y el minero.

"Para este año estimamos que las exportaciones mineras rondarán valores similares al 2023", dijo Lucero. "Estimamos que para el año 2027 estaríamos superando los US\$10.000 millones en exportaciones, mientras que la cifra para 2031 puede superar los US\$20.000 millones", agregó.

En 2023, las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los 4.060 millones de dólares, impulsadas por el litio, el oro y la plata.

La Argentina, el cuarto productor mundial del llamado "oro blanco" -ubicado en el triángulo del litio junto a Chiley Bolivia-, tiene cuatro minas activas y se espera que comiencena operar nuevos proyectos más adelante este año. Según Lucero, el litio se convertirá en el "principal mineral exportado del país".

"Argentina tiene las condiciones para superar entre finales de 2025 e inicios de 2026 una producción de 200.000 toneladas de LCE y, de esta manera, acercarse al tercer puesto de países productores de litio", afirmóy destacó también el enorme potencial que tiene el cobre. • Reuters LA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### COMERCIO EXTERIOR | 3

#### **EL EXPERTO**

# La Argentina pierde alrededor de US\$50.000 millones en exportaciones por año

Si en lo que va del siglo hubiera evolucionado como varios de los países de América Latina, los envíos al exterior serían mucho más altos, lo mismo que el ingreso de divisas



#### Marcelo Elizondo

Especialista en negocios internacionales; presidente la International Chamber of Commerce (ICC) en la Argentina

enemos poca conciencia sobre nuestra pésima performance comercial externa. Los resultados de la evolución bienes desde nuestro país en lo curtaciones crecieron 306%). sado del corriente siglo son las peores en Latinoamérica a excepción de Venezuela.

ternas argentinas en lo transcurrido del siglo es apenas 153%. Si

de CEPAL y de oficinas gubernamentales de países vecinos) con el de Latinoamérica y el Caribe en general, se advierte en Argentina una evolución de apenas la mitad que la de las exportaciones de del del subcontinente (cuyas expor-

La diferencia es abismal cuando se compara caso por caso a la paupérrima performance de nuestras El crecimiento de las ventas ex- ventas externas (153%) con las de Paraguay (1686%), Perú (744%), Bolivia (670%), Ecuador (549%), Bra-

(427%). Y también la performance argentina es inferior a las de los que han tenido una evolución mediocre (menor a la de la región latinoamericana en general) como Colombia (292%), México (253%) o el Mercado Común Centroamericano (253%).

Si la Argentina hubiese evolucionado simplemente como Latinoamérica y el Caribe en su conjunto (no aspirando en ese caso siquiera a acercase a la performance de los mejores) en 2023 hubiera exportado el doble que los US\$66.788 millones que logró (habría obtenido US\$66.480 millones más que los vendidos). Y en los años anteriores hubiera acumulado también centenares de dólares adicionales. Es cierto que 2023 fue un mal año por la sequía (pero también por serios problemas de organización económica que hubieran permitido moderar los efectos de la seguía en las exportaciones) pero este análisis en un ciclo largo excede algún problese compara ello (siguiendo datos sil (535%), Uruguay (495%) y Chile ma puntual en un año específico.

Así, de acompañar la evolución regional en el período, en el corriente 2024 Argentina exportaría unos US\$50.000 millones más que los previstos.

La performance exportadora de nuestro país es digna de un análisis muy crítico. Y de un avocamiento integral a corregir malas condiciones: por parte de todas las autoridades para remover obstáculos, por parte de las asociaciones empresarias para generar mejores condiciones sectoriales, por parte de las empresas para mejorar capacidad competitiva.

Es curioso que (siendo la nuestra una economía con constante estrechez cambiaria) no haya existido ya entre nosotros una mayor capacidad política para mejorar las condiciones de acceso comercial exterior: un entorno macroeconómico adecuado, un marco institucional seguro, un contexto regulativo más liberal, un régimen tributario alentador, un soporte en infraestructura sólido,

acciones de formación de recursos humanos apropiadas, un sistema de burocracia pública eficiente y una política de apertura de mercados e inserción exterior en frontera propia y fronteras afuera.

Es mejorando esos contextos que se debe propender a la generación de la gran condición para un éxito que es hasta hoy esquivo: contar con empresas competitivas. Los negocios internacionales en este tiempo se apoyan en empresas internacionalizadas (es un mundo de empresas, más que de productos) que participan afectivamente (especialmente a través de estrategias apoyadas en un "triángulo" formado por inversión calificada, organización moderna e inserción en redes supranacionales de valor) en la revolución tecnológico-productiva que cambió las condiciones de acción y en la cual el desarrollo del capital intelectual es el mayor atributo competitivo de soporte para el éxito de la oferta exterior de bienes y servicios. •



#### NOTA DE TAPA

# **Economía creativa**Qué falta para que haya más exportaciones "color naranja"

El sector abarca desde la música hasta la gastronomía, pasando por las artes visuales y los videojuegos, entre otros; por qué es un buen negocio para el país apoyar la cultura

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION



La Chola Poblete es una artista que traspasó las fronteras

l naranja es el color de la economía creativa. Abarca una serie de actividades en las que la Argentina tiene reconocimiento internacional y que van desde el cine, la publicidad, el doblaje, el patrimonio cultural materiale inmaterial hasta la gastronomía, el diseño, la producción literaria, la música y los videojuegos. Todo el menú permite vender al mundo bienesy servicios y generar empleo, además de acompañar y consolidar la idea de la "marca país". Estas industrias aportan alrededor del 3% del PBI mundial según la Unesco y emplean de manera formal a unos 30 millones de personas (cifra que se multiplica hasta por diez incorporando a los informales); a nivel local los números están dispersos aunque se estima que representa cerca de 2,8% del PBI y hay distritos que la promueven particularmente como CABA, Córdoba, Mendoza.

La Argentina es un país joven, con una mezcla cultural de influencias latinoamericanas, criollas y europeas, que se refleja en distintas manifestaciones creativas. El mundo, desde hace décadas, conoce el tango; la cultura del Malbec y el asado; a escritores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar; al Perito Moreno y las Cataratas del Iguazú; al cine de Lolita Torres y Mirtha Legrand y. en las últimas décadas, se sumaron cocineros con una nueva propuesta de cocina, rock, nominaciones y premios internacionales en publicidad y películas, artistas plásticos en galerías y ferias reconocidos y títulos

de videojuegos. Los referentes consultados por este diario acentúan la posibilidad de seguir creciendo y, en paralelo, coinciden en que sería buena una mayor articulación entre los sectores y privados.

Hasta este sábado, precisamente, se realiza la 33° edición de ArteBa en Costa Salguero, una feria que concentra la atención de coleccionistas de la región. Se presetarán más de 400 artistas, representados por 65 galerías. Enesta edición, incluso, varios artistas vendieron obras antes de que comenzara.

#### Elnombre

"La economía naranja, una oportunidad infinita", es el título del libro que los colombianos Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque en el 2013, escribieron cuando ambos estaban en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En diálogo con LANA-CION, Buitrago Restrepo -quien fue ministro de Cultura de Colombia cuando Duque era presidente-dice que lo primero que elaboraron fue un concepto "sombrilla para darle un sentido de identidad" a las actividades involucradas y elevar su visibilidad. En el 2020 la asamblea de Naciones Unidas lo validó.

Enfatiza que la Argentina no solo tiene "reconocimiento internacional" en muchas de estas áreas, sino que fue de los primeros países en tener una "comprensión profunda de la política pública de industrias creativas". Menciona trabajos pioneros de la Universidad de Buenos Aires y la decisión de CABA de impulsar las industrias creativas. "Todas estas actividades agregan valor, pagan

Las actividades de la economía naranja agregan valor, pagan impuestos, crean empleo, exportan y generan divisas impuestos, crean empleo, exportan, mueven la economia, generan cohesión, crean identidad, fortalecen el tejido social", sintetiza.

Buitrago Restrepo aporta que la tecnología, "lejos de terminar con algunas expresiones, conecta y amplifica los horizontes. Son bienes y servicios con alto valor simbólico pero también material". Insiste en que las políticas públicas no deben descuidar al sector, sería como que porque tienen Vaca Muerta "desdeñan tener fábricas textiles o generar energía solar".

Refuerza la idea de que para que al ecosistema le vaya bien debe haber "algo distintivo detrás de los creadores, deben estar positivamente contaminados, contagiados por las tradiciones, saberes, impregnados porque ese es el valor agregado simbólico que lo hace distintivo". Grafica con el caso de la publicidad argentina "apreciada en el mundo porque, además de tener una gran factura, se construye con elementos distintivos y reconocidos que giran alrededor de la cultura del futbol, del dialecto argentino, de figuras históricas, del liderazgo en el rock español".

El economista -reconocido como "padre de la economía naranja"- refiere que el apoyo público no
pasa por duplicar un ministerio,
sino por "entender la función de las
instituciones, tener una estrategia"
y menciona acciones como proteger el derecho de autor, ayudar a las
"enfermedades de costos", conectar
las necesidades de la industria con la
formación de habilidades técnicas,
avanzar en una política de comercio
exterior que posicione al sector. "Hay

que definir y sostener una estrategia de posicionamiento, articular el gobierno central con todos los agentes que forman parte, invitar a los privados inversores a que apuesten. Puede que no sea más barato, pero es más ambicioso, hay que entenderlo desde lo comercial; sumar actores para que tenga más impacto lo que hacemos, combinar el esfuerzo público con el privado".

#### Música, arte y cocina

El "Cosquín Rock" -que lleva 23 ediciones en la Argentina-se realiza en otra decena de países. Su productor, José Palazzo, exportó el modelo aliándose a socios locales. Primero fue México y, después, se fueron sumandolos otros destinos. "Tenemos talento argentino de exportación, en la música hay mucha expansión, lo que hay que hacer es ayudar y fortalecer lo que viene para no amesetarnos, para no quedarnos atrás", dice el cordobés y grafica el peso de la música local con Duki llenado el estadio Bernabeu en Madrid (organizó también un campus de composición, de creatividad, conectando productores, técnicos y artistas) o Bizarrap en el line up de la última edición del festival Coachella.

Palazzo menciona la experiencia del Bogotá Music Market (BOmm), una plataforma de promoción y circulación organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de su programa de apoyo a las industrias creativas y culturales. Plantea que el rol del Estado puede ir desde "facilitador" de las gestiones de exportación, de la obtención de visas hasta contar con "fomenLA NACION | JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5



GENTILEZA MANUEL SEGADE



Darín hizo hincapié en la importancia de la cultura

G.VIERCOVICH



El tango, parte de la marca argentina

SHUTTERSTOCK

tos" para los artistas "pequeños y nuevos".

Lo más importante, ratifica, es "fomentar y promocionar, quitar trabas. A través de las embajadas se puede hacer mucho, contar con herramientas que no pasan por ser sponsor. Todo eso redunda en ingresos para el país".

En las dos últimas gestiones nacionales -la de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández- hubo programas para fortalecer la cultura y promocionar el turismo gastronómico. Latinoamérica tiene una experiencia reconocida a nivel mundial como es la de Perú, con el chef Gastón Acurio como ícono. La Argentina tiene con qué salir y conquistar mercados externos. De hecho, hay decenas de chefs argentinos (muchos multi premiados) trabajando afuera. El año pasado Dolli Irigoyen fue distinguida con el Icon Award 2023 en el marco de la entrega de los premios 50 Best Restaurants de América Latina. Fue reconocida por su "huella significativa en el mundo culinario" y su "impacto positivo en la industria gastronómica de la región".

"Siempre se puede hacer más; lo que está pasando se da de forma espontánea. En Perú hubo un plan público-privado y se ejecutó, claro que había materia prima talento, historia-describe Javier Rodríguez, dueño de varios restaurantes en Córdoba, entre ellos "El Papagayo"-. Se intentó a través del plan Cocinar, pero falta continuidad. Está bueno lo que está pasando, pero hay que considerar que lleva mucho tiempo v mucho trabajo".

#### Un sector con potencial

Del PBI mundial

Es lo que aportan a la economía las industrias creativas, según la Unesco. Emplean a nivel global emplean a más de 30 millones de personas

Del PBI local Es lo que aportan las industrias creativas a la economía de la Argentina

Rodríguez, quien permanentemente viaja como el chef por el mundo, detalla que hay pocas cocinas de larga tradición (México, India, China, Tailandia y Japón): "La Argentina va por buen camino; no hay que apurar procesos, el tiempo es un factor importante. Hay mucho talento, mucha materia prima. Falta estructurar; cada uno juego a favor de la Argentina pero por separado. Tenemos una cocina nueva, de fusión, que es de inmigrantes y algo del norteandino". Enfatiza que no hay que reducir la cocina al asado y a la empanada. "Somos un país muy nuevo y como todo púber estamos llenos de confusiones, no hay que esforzarse por enmarcar la cocina en una tradición larguísima", conceptualiza.

Buitrago Restrepo sostiene que hay que "fortalecer" todos los elementos que permiten que las creaciones lleguen a los consumidores: información, instituciones, industria, infraestructura, integración, inclusión e inspiración.

#### Arte y visibilidad

Ricardo Darín, durante los Premios Sur, destacó que "nuestra está atravesando un momento de crisis". Agregó que "de la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo, nada flotando la idea de que la cultura en general no merece ni necesita incentivo ni aportes económicos y estructurales". Y dijo que "nuestra actividad genera miles de puestos de trabajo, y el ingreso de grandes divisas".

La Bienal de Venecia, fundada en 1885 por Umberto de Saboya, es una de la sexposiciones más importantes del mundo para promover el arte contemporáneo; en cada edición participan unos 90 países. En esta edición, la argentina La Chola Poblete fue reconocida con una mención honorífica, convirtiéndose en la primera artista queer en obtener tal distinción. Ya en 2022 el tucumano Gabriel Chaile fue convocado para participar y Eduardo Costantini compró sus esculturas, adelantándose a otros interesados. Ambos artistas son solo una muestra de la proyección internacional que tiene el arte argentino.

"Es un momento muy interesante" para el arte argentino, define la periodista especializada en artes visuales, patrimonio, diseño, museos y mercado de arte Alicia de Arteaga. Sostiene que, a diferencia de Brasil, el país no tiene una estrategia de posicionamiento internacional; recuerda que en los 60 los Salones IKA de Córdoba atraían coleccionistas y curadores de diferentes países. "Nadie tomó de vuelta esa antorcha y hoy San Pablo es uno de los tres escenarios mundiales con Venecia y la Docuactividad y la cultura en general menta de Basel. Brasil tienen 20 artistas que valen más de US\$1 millón. En el mundo nos consideran muy buenos. Todos los países invierten, no gastan en arte, porque el resultado que se consigue es muy importante".

Arteaga cuenta que España es el país que más museos creó desde la fundación del Guggenheim de Bilbao, en 1992, y el Thyssen de Ma-

drid. "Esta cadena de museos desde la Coruña hasta Málaga garantiza una afluencia única de turismo".

#### Cine, publicidad, videojuegos

La Argentina lleva décadas comercializando contenidos audiovisuales, no solo producciones sino formatos y servicios de realización. Por ejemplo, en cine es el único país de Latinoamérica que tiene dos premios Oscar (en 1986, La historia oficial y en 2010, El secreto de sus ojos); en todas las ediciones de Cannes la publicidad arrasa con los premios y es posible ver contenidos televisivos locales en canales de Rusia, Turquía o Israel

Desde Playmarkers, empresa dedicada a la producción de contenidos creativos para todas las plataformas en 2015 y distribuidora internacional de material generado en la Argentina, Luciano Molina subraya que la "materia prima" es "muy valorada en el mundo" y que la tecnología permitió escalar la comercialización. "Nos diferencia la creatividad, por eso nos eligen, no por los costos. Los profesionales, los talentos locales, están por encima de la media", aporta. Hasta el año pasado, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional apoyaba a las empresas audiovisuales en sus participaciones internacionales.

Aldo Lumbía no se considera un empresario, sino que se autodefine como "artista", tiene un sello editorial que produce audiolibros y hace doblajes para el exterior, además de una Academia de Doblaje para formar talentos. Relata que en el 2000 empezaron a grabar para afuera y decidieron capacitar porque si bien "se puede tener la mejor tecnología del mundo, hay que contar con la materia prima". La industria del doblaje estuvo, durante largo tiempo, dominada por México v, después, se fue abriendo a otros países.

Le preocupa que las carreras de locución y de actuación sigan "divorciadas de lo que pasa a nivel industria" que busca gente "con experiencia, que esté a nivel de los parámetros internacionales". Ratifica que la competitividad por costos bajó después de la devaluación, aunque el mayor desafío lo abre la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) que empieza a aplicarse.

Aunque no todos los modelos de negocios de software se inscriben en la economía naranja, hay varios segmentos que producen propiedad intelectual, indica Blas Briceño, integrante de la comisión directiva de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (CESSI) y directordel programa "Softwareasa Future". Sostiene que, en los últimos años se avanzó "mucho" en ese segmento en el que incluso hay algunos unicornios.

Sobre los modelos de software se avanzó mucho en los últimos años: "Hay empresas con excelente performance y centenares de aplicaciones desarrolladas por talentos argentinos en la región. Va creciendo el segmento, que es el que más oportunidades tiene de construir valor agregado un diferencial medido en facturación por persona".

Subraya que la pérdida de competitividad de costos se compensa con el señority con que se cuenta. "La formación es muy buena, hay un conjunto creciente de profesionales de primera línea por eso promovemos la formación de talentos".

Sin dudas, la economía naranja tiene mucho para crecer en la Argentina, de la mano del talento y la creatividad. En un país de reconocida excelencia en educación y "garra" para salir adelante, los creativos representan un universo luminoso que traspasa las fronteras.

# transporte & logistica

Esta sección es una producción de LANACION Y EXPOTRADE | www.lanacion.com.ar/comercio-exterior

# Sustentabilidad. El camino hacia la reducción de las emisiones

Los especialistas apuestan a mejorar las prácticas con los actuales combustibles antes que a cambiar la fuente de energía; los negocios internacionales impulsan la transformación

#### Eduardo Pérez

REDACCIÓN EXPOTRADE

La reducción de la huella de carbono pasó a ser una necesidad para todas las fases de la cadena productiva, en la que el transporte es un eslabón de importancia. Por esta razón, especialistas y empresas locales han comenzado a aplicar pautas de sustentabilidad, mediante el abordaje de variadas estrategias, desde cambios de motorización y combustibles, hasta medidas para reducir el consumo.

Jorge Tesler, miembro del Consejo Consultor de la Smart Freight Centre, una organización internacional dedicada a reducir el impacto de las emisiones del transporte de mercancías, con sede en Ámsterdam, consideró que en este tema "la Argentina y los otros países de la región están en una etapa de crecimiento, con mucha tarea por delante para acercarse a los programas que han desarrollado Europa y Estados Unidos".

En cuanto a la transición en los combustibles, aseguró: "La adopción de GNC y Euro 5 produce mayores beneficios en la reducción de emisiones. Ambas son parte de las estrategias que se utilizan para conseguir mejores resultados, así que esto debería potenciarse, sobre todo en la Argentina con su capacidad de generación de gas".

El directivo explicó que "en el transporte de carga se debe interpretar la sustentabilidad como la reducción deemisiones portonelada/kilómetro. Así, cuanto más gas o biometano se utilicen, mayores serán los beneficios y mejoras".

También aclaró que "la dispersión y cantidad de unidades de transporte que hay en el país hace que el uso de estos dos combustibles no haya ofrecido aún un resultado neto que se pueda comparar como para ver qué beneficios se obtuvieron. Todavia hay mucho por delante para hacer con los combustibles fósiles que se vienen utilizando, tanto Diesel como naftas".

#### Normativas

Para Tesler, "tiene que haber un proceso de asimilación de metodologías y técnicas para disminuir emisiones drásticamente con el combustible que se está utilizado. En la etapa actual, no se han recorrido los procesos de adecuación y cálculo de mejoras en las empresas, para poder verificar el resultado neto que justifique un cambio de combustible".

El especialista hizo hincapié en que "se pueden obtener beneficios con el mismo combustible que se está utilizando. No se debería empezar por el análisis de motoriza-



El biodiésel tiene un uso amplio en los vehículos pesados y el gas natural es más utilizado en los livianos

ción, que siempre es parte de todo otro proceso de mejora, sino hacerse la pregunta sobre si se están cumpliendo ciertas pautas, normas, técnicas y metodologías que permitan una importante reducción de emisiones en plazos muy cortos y sin inversión".

Al respecto, destacó que "en Expo Transporte se han presentado casos de empresas medianas locales que han conseguido una reducción muy importante en las emisiones de sus unidades por aplicación de procesos de mejora continua y de capacitación de su personal".

"Hay empresas que han inicia-

do este proceso, independientemente de que muchas han optado también por un cambio de motorización y de capacidad de carga relativa, y por eso se han este desarrollado con mucho éxito las unidades escalables y los bitrenes que permiten una mejor performance en la carga y ayudan a reducir emisiones", amplió,

Tesler lamentó que en la Argentina "no se ha establecido una cultura de la sustentabilidad del transporte a partir de un proceso sistemático de medición, de registro y de pautas de mejora. La industria está en condiciones, pero se debería agilizar y apurar la introducción de estos conceptos, que es totalmente implementable con inversiones muy reducidas".

Tesler alertó que "a niveles internacionales, muchos propietarios de las cargas imponen condiciones a sus transportistas en este sentido, porque, a su vez, están también presionados por normativas y una serie de condiciones que exigen que esto ocurra, de lo contrario, se puede perder competitividad".

#### Hacia la transición

El director de Interfaz Hombre Ambiente, Fernando Lía, afirmó que "en la Argentina tenemos abundancia y mucha experiencia en la implementación y utilización del gas natural comprimido, lo que nos posiciona muy bien para la transición energética. Pero también hay un potencial mayor de descarbonización en los biocombustibles".

"Alcontrario del gas natural, que tiene un amplio uso en vehículos livianos y está comenzando en camiones, el biodiésel tiene un importante uso en pesados en el interior del país, mayormente en colectivos urbanos en Santa Fe, Córdoba y provincias de la zona a centro y norte, por la alta disponibilidad de ese combustible en la región".

El consultor Rodolfo Fiadone estimó que "la sustentabilidad cada vez va permeando más en las actividades económicas, industriales y comerciales. En todas ellas la logística tiene algo que ver y, en la actualidad, los operadores logísticos y de transporte no pueden ser ajenos a esta circunstancia".

"Las motivaciones principales por las cuales hay que estar atentos a estos cambios tienen que ver con cuestiones éticas como económicas, pero especialmente de supervivencia, porque aquellas compañías que no atiendan a este tema no van a subsistir en el ambiente de los negocios internacionales", advirtió.

#### La propuesta de la industria

Desde las automotrices pusieron el acento en los cambios en la motorización. Así, Analaura Zotti, gerenta de Marketing de Volkswagen Camiones y Buses Argentina y de Mercado de Exportación, recordó que esa empresa "lanzó el primer camión eléctrico fabricado en la región, que sigue trabajando en manos de nuestros clientes".

El gerente de Desarrollo de Negocios de Scania, Lucas Woinilowicz, apuntó a "trabajar con gas pensando en la matriz energética argentina, la infraestructura del país para el GNC en particular, las posibilidades de Vaca Muerta y la perspectiva de dejar de importar Diesel y exportar gas".

Desde Iveco, su gerente Comercial, Pablo Princich, dijo que
la empresa ve la sustentabilidad
"no sólo del punto de vista ambiental, sino también económico,
de lo contrario nadie podrá comprar ningún producto" y añadió:
"Apuntamos a ser una compañía
multi energética no sólo enfocada
en el Diesel de alta eficiencia, sino
enel GNC, el GNL ovehículos eléctricos y, más adelante, en celda de
combustible". •

# Dos grandes empresas se unen para promover el uso del GLP

YPF GAS y Toyota Material Handling renuevan su acuerdo para impulsar el uso del GLP en autoelevadores en la gran red de distribución de la compañía energética y con beneficios para los clientes de la automotriz

l Gas Licuado de Petróleo (GLP) se posiciona como una alternativa energética más limpia y eficiente para el sector industrial. Por eso, YPF GAS y Toyota Material Handling renovaron su alianza estratégica en la Expo Transporte 2024. El acuerdo tiene como objetivo impulsar el mercado de autoelevadores impulsados por GLP, un combustible conocido por sus ventajas en términos de sostenibilidad y eficiencia operativa.

Toyota Material Handling recomendará el uso del GLP de YPF GAS para sus autoelevadores, aprovechando la amplia red de distribución de la compañía en todo el país. A través de esta colaboración, los clientes de Toyota tendrán acceso a beneficios exclusivos que incluyen descuentos y un servicio de abastecimiento directo proporcionado por la Red Oficial de Distribuidores de YPF GAS.

Gustavo Nervo, gerente general de YPG Gas, destacó la importancia de esta renovación: "Estamos muy orgullosos de renovar nuestra alianza estratégica con Toyota Material Handling. Esta colaboración, que nos permite estar presentes en el mercado de la logistica con una solución innovadora y sustentable, como es nuestro desarrollo de envase liviano".

Por su parte, Hernán Puente, gerente general de Toyota Material Handling, expresó: "Esta alianza con YPF GAS nos brinda la oportunidad de ofrecer una solución que no solo mejora la productividad, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente. El GLP es una alternativa más limpia que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero".

YPF GAS se distingue en la industria por ser la única empresa que gestiona todas las etapas del ciclo del GLP, desde la producción v fraccionamiento hasta la distribución. Su red de distribuidores oficiales asegura una cobertura integral en todo el país, proporcionando rapidez en la entrega y un servicio postventa de alta calidad.

Toyota Material Handling, reconocida a nivel mundial por su liderazgo en equipos y soluciones para el movimiento de materiales, cuenta con una red de concesio-



Gustavo Nervo, gerente general de YPF GAS junto a Hernán Puente, gerente general de Toyota Material Handling.

"Con esta alianza brindamos al mercado una solución innovadora y sustentable"

Gustavo Nervo, gerente general de YPF GAS.

"Es una solución que no solo mejora la productividad, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente"

#### Hernán Puente, gerente general de Toyota Material Handling

narios que mantiene los más altos estándares de calidad. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas compañías con la innovación y la sostenibilidad en la logística industrial.

El GLP, derivado del gas, se presenta como una opción más ecológica en comparación con otros combustibles, ya que emite menores cantidades de gases de efecto invernadero. Además, los autoelevadores que utiliza GLP ofrecen ventajas significativas: son más eficientes en costos operativos y de mantenimiento, tienen una combustión más limpia y prolongan la vida útil de los equipos.

Un aspecto destacado de esta colaboración es la incorporación de envases de plástico para el GLP, desarrollados por YPF GAS. Estos envases, diseñados con estándares internacionales, son un 65% más livianos que los de acero, lo que facilita su manipulación y reduce el riesgo de lesiones en el entorno laboral. Además, son traslúcidos, permitiendo una verificación más sencilla del nivel de combustible y optimizando la operación de recambio.

La sostenibilidad es otro punto fuerte de estos nuevos envases, que son 100% reciclables y producen bajas emisiones de carbono durante su fabricación. Este enfoque innovador no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye a los objetivos globales de reducción de huella ambiental.

Con esta renovada alianza, YPF GAS y Toyota Material Handling consolidan su compromiso con la movilidad sustentable y la eficiencia en el sector industrial, marcando un paso significativo hacia un futuro más verde y eficiente.

#### Sobre el GLP

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se destaca por su eficiencia operativa y ambiental. Comparado con combustibles fósiles tradicionales, reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. contribuyendo a una menor huella de carbono. Los autoelevadores a GLP ofrecen costos de operación y mantenimiento reducidos, una combustión más limpia y una vida útil prolongada. Además, los nuevos envases plásticos de YPF GAS, más livianos y reciclables, optimizan el manejo del combustible y aumentan la seguridad operativa.

#### **PUNTOS CARDINALES**



#### TASAS CHINAS

El Banco de Inversión UBS recortó su previsión de crecimiento del PBI de China para 2024 del 4,9% al 4,6% por el impacto negativo del mercado inmobiliario. Para 2025 lo bajó al 4% desde el 4.6%



#### INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El revuelo en torno a esta tecnología parece dejar fría a la economía alemana; la cifra de empresas que la usan se estancó desde 2021, señala un estudio del Centro Leibniz de Investigación Económica Europea



CONVOCATORIA La última edición de la Expo Logisti-K

EXPOTRADE

## Feria

## Un encuentro que dejó negocios y definiciones

La edición 2024 de la máxima reunión de la logística y el transporte mostró la sinergia entre las industrias

#### Alejo González Prandi REDACCIÓN EXPOTRADE

La 15° Expo Logisti-ky la 13° Expo Transporte reunieron a la comunidad del sector, del 13 al 15 de agosto pasados, en La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. Durante esos tres días, 354 expositores, en 28.000 metros cuadrados, recibieron a 24.780 visitantes. Además, se desarrolló una nutrida agenda de confe-

rencias y capacitaciones.

Lasferiasmásimportantesde la logística y el transporte presentó un abanico de empresas expositoras, que incluyó camiones, utilitarios, buses, carrocerías, remolques, autopartes, accesorios, neumáticos, sistemas satelitales, monitoreo, software de gestión, movimiento, almacenaje, cargas y embalaje, logistica IT, gerenciamiento e infraestructura, entre otros rubros.

La mayoría de las compañías presentaron nuevos productos y servicios, concretaron reuniones de negocios y disertaron sobre sus propuestas para el mercado ante un público especializado. Así fue como se abarcó un temario que dio cuenta de las principales temáticas de la actividad:energíasalternativas, materiales sustentables, neumáticos, depósitos logísticos, costos, gestión de flotas, automatización y transformación digital de tamos recuperar volumen y el de ambas ferias a fin de que "la procesos, inteligencia artificial, operaciones intermodales, comercio exterior, análisis de rutasy seguridad en el transporte.

#### Presente y futuro

La inauguración oficial de las ferias estuvieron a cargo de

Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac); Fabián Yanonne, titular de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog); Hernán Sánchez, presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol); Juan Domingo Aguilar, presidente de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), y Tomás Wagener, presidente de Expotrade.

Sánchez consideró que la baja en la tasa de inflación "vuelve a permitiral sector concentrarse en la búsqueda de productividad", y agregó: "A pesar de la caída de volúmenes y de la crisis de consumo que tuvo la Argentina, el sector demostró estar a la altura de las circunstancias".

Al respecto, argumentó: "No hubo despidos en el sector, se mantuvo el nivel de actividad en términos de recursos y se ajustó lo que se tenía que ajustar". También aclaró: "Todavía no estamos en los niveles que permita a la actividad volver a generar inversiones y a tener la tecnología que deberíamos para aumentar aún más la productividad".

mercado interno o el exportador, y también certidumbre de mo nosotros consideramos". hacia dónde vamos".

Sánchez también se refirió a Expo Logisti-k: "Pone en evidencia todo el potencial que tiene el sector y hay un sector de emprendedores y de pymes \* que hagamos cosas juntos". •

que están necesitando servicios logísticos".

#### Inversiones

Por su parte, Guarnieri mencionó que en Expo Transporte "toma el termómetro de lo que es la actividad. En esta edición se observa una gran inversión e interés de la gente por visitar la exposición. Para nosotros es un orgullo estar acá".

"Llegamos a fin de año y hubo una tremenda caída en la inflación, pero también bajó el trabajo. Ahora pareciera que se ha hecho como una meseta. Tenemos la esperanza de que empiece a crecer. Igualmente el panorama es otro. Hay créditos en los bancos y leasing. Las cubiertas salen con facilidad. Si el trabajo llegara a repuntar un poquito, vamos a andar muy bien", afirmó el titular de la Fadeeac.

Sinembargo, mencionó: "Haría falta que el Gobierno nostire una mano, como está dando en todos lados. Si dejan hacer como en países vecinos, que llevan camiones importados de cuatro o cinco años, casi nuevos, a un muy bajo costo, vamos a tener una flota mejorya abaratar mucho los costos".

Al igual que todos los oradores de la inauguración, Aguilar destacó el esfuerzo de todos los Sánchez enfatizó. "Necesi- involucrados en la realización actividad sea tan importante co-

Yanonne señaló que de edición en edición ambas exposiciones crecen. "El sector de la logística agrupa cada vez más gente. Se necesita de unidad y

## Vehículos

# Llegaron los nuevos extrapesados a la Argentina

La división Volkswagen Camiones y Buses presentó los modelos Constellation 25.460 y 33.460 6x4

#### Alejo González Prandi REDACCIÓN EXPOTRADE

A 25 años de su la división Vo-Ikswagen Camiones y Buses en la Argentina, la marca presentó los nuevos extrapesados, luego del lanzamiento del Meteor, en el Centro de Capacitación de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), en Escobar, provincia de Buenos Aires. Los recién llegados son los Constellation 25.460 y 33.460 6x4.

Los flamantes modelos se destacan por el motor MAN D26 de última generación con 460 CV, 2.300 Nm de torque, combinados con una caja automatizada Traxon de 12 velocidades, equipada con múltiples funciones inteligentes que contribuyen a reducir el consumo de combustible y un mejor andar.

"Los nuevos Constellation tienen todo el tren motriz del otro integrante de la familia extrapesada, el Meteor. Comparten motor, transmisión y chasis", explicó Martín Simonpietri, responsable de producto de la División Camiones y Buses de Volkswagen Argentina, y agregó: "Siempre estamos agregando más ofertas a nuestro line up de productos".

Al respecto, dijo que los vehículos de la marca "son bastante versátiles" y pueden competir en distintas industrias, como la petrolera, la minera, la azucarera, la forestaly de la construcción, "presentes en todos los puntos cardinales del país".

Además, el directivo señaló que "parte del desarrollo de la gama extrapesada implicó justamente la prueba de los motores en alta montaña". La razón de esto se debe a que el traslado internacional que cruza América del Sur, de este a oeste, implica atravesar zonas de gran altitud".

Al respecto, Simonpietri especificó: "La industria minera siempre

Las nuevas unidades tienen múltiples funciones inteligentes para reducir el consumo de combustible

es un poco más exigente porque está en lugares un poco más altos. Entonces, se han hecho pruebas en ese tipo de zonas y se han reparametrizado las curvas de potencia y torque de motor para esa aplicación".

#### Características

El Constellation 25.460 es un tractor con tracción 6x2, con una capacidad de tracción de 70.000 kg, pensado para el transporte de carga ideal para medias y largas distancias. Está configurado con cabina dormitorio y techo alto. Cuenta con suspensión de cabina neumática, climatizador de techo con control remoto, iluminación con tecnología LED, computadora de abordo, control de velocidad crucero y espejos retrovisores principales con ajuste eléctrico.

Por su parte, el Constellation 33.460 6x4 es el nuevo extrapesado Off-road de Volkswagen, y es un tractor con tracción 6x4 pensado para el transporte fuera de ruta con una capacidad máxima de tracción de 125.000 Kgy un motor MAN D26. Gracias a nuevos ajustes, otorga mayor seguridad al conductor y más capacidad para el manejo off-road.

El 33.460 6x4 está configurado con cabina dormitorio techo bajo y tiene suspensión de cabina neumática, lo que aumenta el confort interior en cualquier terreno. Para facilitar el acceso a la cabina, tiene un primer escalón de acceso articulado. Todos los elementos de protección, como rejillas de faros, paragolpe delantero y chapón cubre carter y zona baja de radiador, son metálicos. Al igual que la suspensión, el chasis está reforzado y presenta mayor altura, con mayoresángulos de ataquey salida, propios de un vehículo de uso off-road.

En mayo pasado, Volkswagen Group Argentina ya habia dado otropaso importante: el comienzo de producción en serie camiones y buses de la marca, en su Centro Industrial en Córdoba: la línea de ensamblaje está destinada para los camiones Delivery 9.170 y 11.180, los Constellation 17.280 en las versiones chasis-cabina v camión articulado, y el chasis del Volksbus 15.190 OD, ya homologados para el mercado argentino.

En ese sentido, se proyecta para este año que la compañía alcance un volumen de 800 unidades. Los planes prevén producir 1300 unidades anuales en 2025 y 2700 vehículos a partir de 2026. •